

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





Charles Cornewall.

Bergesen II XV

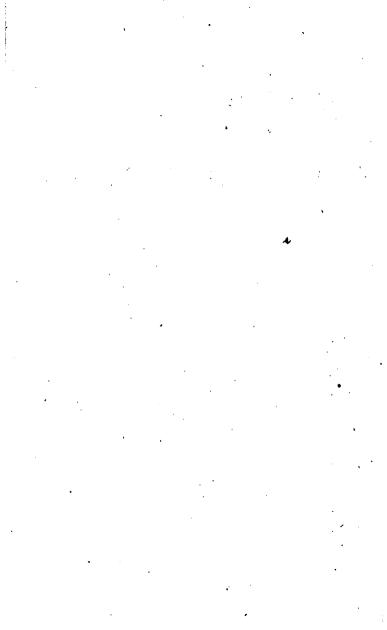

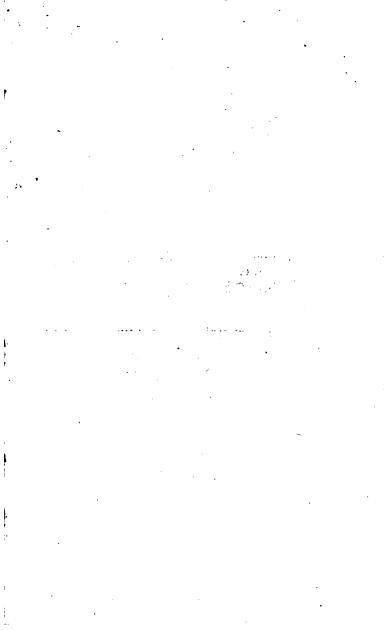



CHARLES XII Roi de Suede des Gots, et des Vandales Né le 27 Juin 1682 Mort le 11 decembre 1718.

# HISTOIRE

DE

# CHARLES XII.

ROI DE SUEDE.

Par MR. DE V\*\*\*

Seconde Edition, révûë & corrigée par l'Auteur.



A BASLE.

Chez Christophe Revis.

M. D. CC. XXXII.

UNIVERSITY OF CAFORD

# DISCOURS

#### SUR L'HISTOIRE

## DE CHARLES XII.

Ly a bien peu de Souverains dont on dût écrire une Histoire particu-liere. En vain la malignité ou la flatterie s'est exercée sur presque tous les Princes, il n'y en a qu'un très-petit nombre dont la memoire se conserve; & ce nombre seroit encore plus petit, si on ne se souvenoit que de ceux qui ont été

justes.

Les Princes qui ont le plus de droit à l'immortalité, sont ceux qui ont fait quelque bien aux hommes. Ainsi tant que la France subsistera, on s'y souviendra de la tendresse que Louis XII. avoit pour son peuple, on excusera les grandes fautes de François I. en faveur des arts & des sciences dont il a été le pere; on benira la memoire de Henri IV. qui conquit son héritage à force de vaincre, & de pardonner; on louera la magnificence de

Louis XIV. qui a protegé les arts que

François I. avoit fait naître.

Par une raison contraire, on garde le souvenir des mauvais Princes, comme on se souvient des inondations, des incendies & des pestes.

Entre les Tirans & les bons Rois sont les Conquérans, mais plus aprochans des premiers; ceux-ci ont une réputation éclatante. On est avide de connoître les moindres particularités de leur vie : telle est la miserable foiblesse des hommes, qu'ils regardent avec admiration ceux qui ont fait du mal d'une maniere brillante, & qu'ils parleront souvent plus volontiers du destructeur d'un Empire

que de celui qui l'a fondé.

Pour les autres Princes, qui n'ont été illustres ni en paix ni en guerre, & qui n'ont été connus ni par de grands vices ni par de grandes vertus; comme leur vie ne fournit aucun exemple ni à imitel ni à fuir, elle n'est pas digne qu'on s'en souvienne. De tant d'Empereurs de Rome, de Gréce, d'Allemagne, de Moscovie, de tant de Sultans, de Califes, de Papes, de Rois, combien y en a-t-il dont le nom mérite de se trouver ailleurs due dans les tables chronologiques, où ils ne sont que pour servir d'époques!

Il y a un vulgaire parmi les Princes, comme parmi les autres hommes; cependant la fureur d'écrire est venue au point, qu'à peine un Souverain cesse de vivre, que le public est inondé de volumes sous le nom de Mémoires, d'Histoire de sa vie, d'Anecdotes de sa Cour. Par là les livres se multiplient de telle forte qu'un homme qui vivroit cent ans. & qui les employeroit à lire, n'auroit pas le tems de parcourir ce qui s'est imprimé fur l'Histoire seule, depuis deux siécles en Europe.

Cotte démangeaison de transmettre à la postérité des détails inutiles, & d'arrêter les veux des siécles à venir sur des événemens communs, vient d'une foiblesse prés-ordinaire à ceux qui ont vécu dans quelque Cour, & qui ont eu le malbeur d'avoir quelque part aux affaires publiques. Ils regardent la Cour où ils ont vécu, comme la plus belle qui ait jamais été; le Roi qu'ils ont vû, comme le plus grand Monarque: les affaires dont ils se sont mêlés, comme ce qui a jamais été de plus important dans le monde. Ils simaginant que la posterité verra tout cela avec les mêmes yeux.

Qu'un Prince entreprenne une guerre, que la Cour soit troublée d'intrigues, A 3 qu'il

qu'il achette l'amitié d'un de ses voisins, & qu'il vende la sienne à un autre, qu'il sasse ensemis après quelques victoires & quelques désaites, ses sujets échausses par la vivacité de ces événemens presens, pensent être nés dans l'époque la plus singuliere depuis la création. Qu'arrive-t-il? ce Prince meurt, on prend après lui des mesures toutes differentes, on oublie & les intrigues de sa Cour, & ses Maitresses, & ses Ministres, & ses Généraux, & ses guerres, & lui-même.

Depuis le tems que les Princes Chrétiens tâchent de se tromper les uns les autres, & sont des guerres & des alliances, on a signé des milliers de traités, & donné autant de batailles, & les belles ou infames actions sont innombrables. Quand toute cette soule d'événemens & de détails se presente devant la postérité, ils sont presque tous anéantis les uns par les autres; les seuls qui restent sont ceux qui ont produit de grandes révolutions, ou ceux qui aïant été décrits par quelque Ecrivain excellent, se sauvent de la soule, comme des portraits d'hommes obscurs peints par de grands maîtres.

On se seroit donc bien donné de garde d'ajoûter cette histoire particuliere de

Charles XII. roi de Suede, à la multitude des livres dont le public est accablé, si ce Prince & son rival Pierre Alexiovits, beaucoup plus grand homme que lui, n'avoient été du consentement de toute la terre, les personnages les plus singuliers qui eussent paru depuis plus de vingt siecles; mais on n'a pas été determiné seulement à donner cette vie, par la petite satisfaction d'écrire des faits extraordinaires. On a pense que cette lecture pourroit être utile à quelques Princes. si ce livre leur tombe par hazard entre les mains. Certainement il n'y a point de Souverain qui en lisant la vie de Charles XII. ne doive être guéri de la folie des conquêtes. Car où est le Souverain qui pût dire: J'ai plus de courage & de vertus, une ame plus forte, un corps plus robuste, j'entens mieux la guerre, j'ai de meilleures troupes que Charles XII. Que si avec tous ces avantages, & après tant de victoires, ce roi a été si malheureux, que dévroient esperer les autres Princes qui auroient la même ambition avec moins de talens & de ressources.

On a composé cette Histoire sur des récits de personnes connues, qui ont passé plusieurs années auprès de Charles XII. . : i..

# viij Discours for l'Histoire

8t de Pierre le Grand empereur de Moscovie, st qui s'étant retirés dans un paislibre long-tems après la most de cus Princes, n'avoient autun intérêt de déguiser la vérité.

On n'a pas avancé un seul fait sur loquel on n'ait consulté des témoiss oculaires & irrépreachables : C'est pourquoi on trouvera cette Haltoist fort difaferente des Gazettes qui ont paru jusqu'ici fous le nom de la Vie de Charles XII. On a omis plusieurs petits combass dostnés entre les officiers Sundeis & Moitti-Wites a crest qu'on h'as point prétendu écrire l'histoire de ces Officiares mais foulement celle du roi de Shade shêrine statmi des événemens de la vie loui n'a choisi-que les plus interessans. Qui oft porsunde que l'histoire diun. Prince n'est gas tout ce qu'il a fait, mais ce qu'iba fait de digne d'être transitis à la posté Charles XII. Oas fi de con de constituit

Op est obligé d'averrir que plusques choses qui étoient vraies lorsqu'entécrivit ette Histoire en 1/28. cessont déparde l'être aujourd'hui en 1/20. Le commence commence par exemple à rêub moins négligé en Suede. L'infantèrie Polonoise est mieux disciplinée, se a ides habits d'ordonnance qu'elle méasuit pluq alors.

alors. Il faut todiours lorfqu'on lit une Histoire, fonger au tems où l'Auteur a scrit, Un homme qui ne lippit que le cardinal de Rets, prendroit les François pour des forcenés qui ne respirent que la quetre civile, la faction & la folie. Celui gyi ne liroit que l'Histoire des belles années de Louis XIV. diroit, Les François font nés pour obéir, pour vaincre & pour cultiver les arts. Un autre qui verroit les Memoires des premieres années de Louis XV. ne remarqueroit dans notre nation que de la molesse, une avidité extrême de s'enrichir, & trop d'indifference pour tout le reste. Les Espagnols d'aujourd'hui ne sont plus les Espagnols de Charles-Quint. Les Anglois ne ressemblent par plus allx Anglois de Cromwel, que les Moines & les Monfignori dont Rome est peuplée, ressemblent aux Scipions. Je ne sçai si les Suedois seroient aujourd'hui des troupes aussi formidables qu'elles l'étoient dans les derniers tems. On dit d'un homme, il étoit brave un tel jour. Il faudroit dire en parlant d'une nation, elle paroissoit telle sous un tel gouvernement, & en telle année.

Si quelque Prince ou quelque Miniftre trouvoit dans cet ouvrage des vérités x Discours sur l'Histoire, &c.

tés desagréables; qu'ils se souviennent qu'étant hommes publics, ils doivent compte au public de leurs actions, que c'est à ce prix qu'ils achétent leur grandeur; que l'Histoire est un témoin & non un flatteur, & que le seul moïen d'obliger les hommes à dire du bien de nous, c'est d'en saire.

Fin du Discours.

# HISTOIRE

# CHARLES XII.

## ROI DE SUEDE.

LIVRE PREMIER.

#### ARGUMENT.

Histoire abregée de la Suede jusqu'à Charles douze: son éducation, ses ennemis. Caractere du CzarPierre Alexiovits: ses desseins, ses entreprises. Charles est attaqué à la fois par la Moscovie, la Pologne & le Dannemark. Il part de Stokolm à l'âge de seize ans, & défait cent mille Moscovites avec buit mille Suedois.

A Suede & la Finlande composent un roïaume un tiers plus grand que la France, mais bien moins sertile, & aujourd'hui moins peuplé. Ce païs, large de deux cent de nos grandes lieues, & long de trois cent, s'étend du Midi au Nord, depuis le cinquante-cinquiéme degré jusqu'au soixante & dixiéme, sous un climat rigoureux, qui n'a presque ni Printems, ni Automne. L'Hiver y regne neus mois de l'année: les chaleurs de l'Eté succedent tout à coup à un froid excessif; & la gelée recommence dès le smois d'Octobre, sans aucune de ces gradations insensibles, qui amenent aiseurs les saisons.

## HISTOFRE DE CHARLES XII.

sons. & en rendent le changement plus doux. La nature en récompense a donné à ce climat rude, un chel forain, un sir pur. L'Bie prefque toujours échaussé par le soleil, y pro-duit les sleurs & les smits en peu de tems. Les longues nuits de l'Hiver y sont adoucies par des aurores & des crepuscules qui durent, à proportion que le folgil s doigne plus de la Suede: & la funtière de la lune qui n'y est obscurcie par aucun nuage, augmentée encore par le reflet de la neige qui convre la terre, & très-souvent par la lumiere boreale, fait qu'en voyage en Suede la nuit comme le jour. Les bestiaux y sont plus petits que dans les païs Méridionaux de l'Europe, faute de pâturages. Les hommes y sont plus grands. La serenité du ciel les rend sains, la rigueur du climat les fortifie; ils vivent même plus long-terns que les autres hommes, quand ils ne s'affoiblissent pas par l'usage immoderé des liqueurs fortes, & des vins que les nations septentrionales semblent aimer d'autant plus que la nature les leur a refufés.

Les Suedois font bien faits, robultes, agiles, capables de soutenir les plus grands travaux, la faim & la misere; nés guerriers, pleins de ferté, plus braves qu'industrieux, avant longtems negligé, & cultivant mal aujourd'hui le commesse, qui seul pourroit leur donner ce qui manque à leur païs. C'est principalement de la Suede, dont une partie se nomme ancore Cotie, que se débondérent ces multitudes de Gots qui inondérent l'Europe, & l'arrachérent à l'Empire Romain, qui en avoit été cinq cent années l'usupaseur & le tyran.

Jours, parce que la religion permotant le plus coup plus peuplés qu'ils ne le font de nos coup plus peuplés qu'ils ne le font de nos

ralité

ralité des femmes, laissoit aux habitans la liberté de donner plus de sujets à l'Etat: que ces femmes elles-mêmes ne connoissoient d'oprobre que la stersité & l'oisseté, & qu'aussi laborseuses & aussi robustes que les hommes; esses en étoient plûtôt & plus longtems sécondés.

La Suede fut todiours libre julqu'au milieu thi duatorzienie fiecle. Dans ce long espace de tems le gouvernement changea plus d'une fois: mais toutes les innovations furent en faveur de la liberté. Leur premier Magistrat eut le nom de Roi, titre qui en dissetens païs se donne à des puissances bien différentes: car en France, en Espagne, il signisse un homme absolu: & en Pologne, en Suede, en Angleterre, l'homme de la République. Ce Rol ne pouvoit rien lans le Senat : & le Senat dépendoit des Etats generaux, que l'on convoquoit souvent: les representans de la nation dans ces grandes affemblées, étoient les Gentilshommes, les Evêques, les Députés des villes; avec le tems on y admit les baisans même, portion du peuple injustement méprisee ailleurs, & esclave dans pressue tout le Nord.

Environ l'an 1492, cette nation fi jalouse de fa fiberté, & qui est encore sière aujourd'hui d'avoit subjugué Rome il y a treize siècles, su mise sous le joug par une semme & par un peuple moins puissant que les Suedols.

Marguerite de Valdemar, la Semiramis du Nord, reine de Dannemark & de Norvege, conquit la Suede par forcé & par adrelle, & fit un feul royaume de ces trois valtes Etats. Après fa mort la Suede fut déchiffée par des guerres civiles; elle récoua le Joug des Danois; elle le réprit; elle eu des

#### 4 HISTOIRE DE CHARLES XII.

Rois: elle eut des Administrateurs. Deux tyrans l'oprimérent d'une maniere horrible vers l'an 1520. L'un étoit Christiern second, roi de Dannemark, monstre formé de vices, sans aucune vertu. L'autre un archevêque d'Upsal, primat du royaume, aussi barbare que Christiern. Tous deux de concert firent saisir un jour les Consuls, les Magistrats de Stockolm, avec quatre-vingt-quatorze Senateurs, & les firent massacrer par des bourreaux, sous prétexte qu'ils étoient excommuniés par le Pape, pour avoir défendu les droits de l'Etat contre l'Archevêque. Ensuite ils abandonnérent Stockolm au pillage. & tout y fut égorgé sans distinction d'âge ni de fexe.

Tandis que ces deux hommes ligués pour oprimer, desunis quand il falloit partager les dépouilles, exerçoient ce que le Despotisme a de plus tirannique; & ce que la vangeance a de plus cruel: un nouvel évenement chan-

gea la face du Nord.

Gustave Vaza, jeune homme descendu des anciens Rois du païs, sortit du fond des fôrêts de la Dalecarlie où il étoit caché, & vint délivrer la Suede. C'étoit une de ces grandes ames que la nature forme fi rarement, avec toutes les qualités necessaires pour commander aux hommes: sa taille avantageuse, & son grand air lui faisoient des partisans dès qu'il se montroit. Son éloquence, à qui sa bonne mine donnoit de la force, étoit d'autant plus persuasive qu'elle étoit sans art; son genie formoit de ces entreprises que le vulgaire croit temeraires, & qui ne font que hardies aux yeux des grands hommes. Son courage infatigable les faisoit réussir. Il étoit intrepide avec prudence, d'un naturel doux dans un fiécle feroce. feroce, vertueux enfin, à ce que l'on dit, autant qu'un chef de parti peut l'être.

Gustave Vaza avoit été ôtage de Christiern. & retenu prisonnier contre le droit des gens. Echapé de sa prison il avoit erré. déguisé en païsan, dans les montagnes & dans les bois de la Dalecarlie. Là il s'étoit vû réduit à la necessité de travailler aux mines de · cuivre pour vivre & pour se cacher. Enseveli dans ces souterrains, il osa songer à détroner le Tyran. Il se découvrit aux païsans: il leur parut un homme d'une nature superieure, pour qui les hommes ordinaires croient sentir une soumission naturelle. Il fit en peu de tems de ces sauvages des soldats aguerris. Il attaqua Christiern & l'Archevêque, les vainquit souvent, les chassa tous deux de la Suede: & fut élû avec justice par les Etats. Roi du païs dont il étoit le liberateur.

A peine, affermi sur le trône, il tenta une entreprise plus difficile que des conquêtes. Les veritables Tyrans de l'Etat étoient les Evêques, qui aïant presque toutes les richesses de la Suede, s'en servoient pour oprimer les fujets, & pour faire la guerre aux Rois. Cette puissance étoit d'autant plus terrible, que l'ignorance des peuples l'avoit renduë facrée. Il punit la religion Catholique des attentats de ses Ministres. En moins de deux ans il rendit la Suede Lutherienne par la superiorité de sa politique, plus encore que par autorité. Aïant ainsi conquis ce royaume, comme il le disoit, sur les Danois & sur le Clergé, il regna heureux & absolu jusqu'à l'âge de soixante & dix ans; & mourut plein de gloire, laissant sur le trône sa famille, & sa religion. L'un de ses descendans sut ce Gustave Adolphe, qu'on nomme le grand Gustave.

## 6 Histoire de Charles XII.

Ce Roi conquit l'Ingrie, la Livonie, Brême. Verden, Vismar, la Poméranie, sans compter plus de cent places en Alfemagne, renduës par la Suede après sa mort. Il ébranle le trône de Ferdinand II. Il protégea les Lutheriens en Allemagne, secondé en cela par les intrigues de Rome même, qui craignoit encore plus la puillance de l'Empereur que celle de l'herefie. Ce fut lui qui par fes victoires, contribua alors en effet à l'abaissement de la maison d'Autriche, entreprise dont on attribua la gloire au cardinal de Richelleu qui sçavoit l'ait de se faire une réputation, tandis que Gustave se bornoit à faire de grandes choses. Il alloit porter la guerre au-delà du Danube : & peutêtre détrôner l'Empereur, lorsqu'il sut tué & l'âge de trente-sept ans dans la bataille de Lutzen, qu'il gagna contre Valstein, emportant dans le tombeau le nom de Grand, les regrets du Nord & l'estime de ses ennemis.

Sa fille Christine née avec un génie rare, aima mieux converser avec des sçavans, que de tegner sur un peuple qui ne connoissoit que les armes. Elle se rendit aussi illustre en quittant le trône, que ses ancètres l'étoient pour l'avoir conquis ou affermi. Les Protestans l'ent déchirée comme si on ne pouvoit pas avoir de grandes vertus sans croire à Luther; & les Papes triomphérent trop de la conversion d'une semme qui n'étoit que philosophe. Elle se retra à Rome où elle passa le reste de ses jours dans le centre des arts qu'elle aimoit, & pour lesquels elle avoit rononcé à un Empire à l'âge de vingt-sept ans.

Avant d'abdiquer, elle engagea les États de la Suede à élire en sa place son cousin Charles Gustave X. de ce nom, sile du comte Pala-

tin, dur des deux Ponts. Ce Roi ajoûta de nouvelles conquêtes à celles de Gustave-Adolphe: il porta d'abord ses armes en Pologne, où il gagna la celebre bataille de Varsovie qui dura trois jours: il fit long-tems la guerre heureusement contre les Danois; aslegea leur capitale; reunit la Scanie à la Suede. & fit assurer du moins pour un tems la possession de Sleswich au duc de Holstein: ensuite ayant éprouvé des tevers, & fait la paix avec les ennemis, il tourna son ambition contre ses sujets. Il concut le dessein d'établir en Suede la puissance arbitraire; mais il mourut à l'âge de trente-sept ans comme le grand Gustave, avant d'avoir pu achever cet ouvrage que son fils Charles XI. éleva jusqu'au comble.

Charles XI. guerrier comme tous les ancêtres, fut plus absolu qu'eux. Il abolit l'autorité du Benat, qui sur declare le Senat du Roi, & non du Royaume. Il étoit srugal, vigilant, laborieux, tel qu'on l'eût aimé, fi son Despotisme n'eût réduit les sentimens de ses sujets pour lui, à celui de la crainte.

Il épouss en 1680. Ulrik-Eleonore, fille de Frederic III. roi de Dannemark, Princesse vertueuse, digne de plus de constance que son époux ne lui en témoigna. De ce mariage nâquit le 27. de Juin 1682. le roi Charles XII. l'homme le plus extraordinaire peut-être qui ait jamais été sur la terre; qui a réuni en lui toutes les grandes qualités de ses ayeux, & qui n'a eu d'autre désaut ni d'autre malheur que de les avoir toutes outrées. C'est lui dont on se propose ici d'écrire ce qu'on a apris de certain, touchant sa personne & ses actions.

A fix ans on le tira des mains des semmes, on lui donna pour gouverneur monfieur de Nordcopenser, homme sage & assez instruit. Le premier livre qu'on lui sit lire sut l'ouvrage de Samuel Pussendorf, asin qu'il sçût connoître de bonne heure ses Etats & ceux de ses voisins. Il aprit d'abord l'Allemand, qu'il parla toûjours depuis aussi-bien que sa langue maternelle. A l'âge de sept ans il sçavoit déja manier un cheval. Les exercices violens auxquels il se plaisoit, & qui découvroient ses inclinations martiales, lui formérent de bonne heure une constitution vigoureuse, capable de soutenir les satigues où le portoit son tempérament.

Quoique doux dans son enfance, il avoit une opiniatreté insurmontable: le seul moyen de le plier étoit de le piquer d'honneur: avec le mot de gloire, on obtenoit tout de lui: Il avoit de l'aversion pour le Latin; mais dès qu'on lui eût dit que le Roi de Pologne & le roi de Dannemark l'entendoient, il l'aprît bien vîte, & en retint assez pour le parler le reste de sa vie. On s'y prît de la même maniere pour l'engager à entendre le François; mais il s'obstina, tant qu'il vécut, à ne jamais s'en servir, même avec des Ambassadeurs François; qui ne sçavoient point d'autre langue.

Dès qu'il eut quelque connoissance de la langue Latine, on lui sit traduire Quinte-Curce: il prit pour ce livre un goût que le sujet lui inspiroit beaucoup plus encore que le stile. Celui qui lui expliquoit cet Auteur lui ayant demandé ce qu'il pensoit d'Alexandre: Je pense, dit le Prince, que je voudrois lui resembler: mais, lui dit-on, il n'a vécu que trente-deux ans; ah, reprit-il, n'est-ce pas assez quand on a conquis des Royaumes? On ne manqua pas de raporter ces réponses au

roi

roi fon pere, qui s'écria: Voilà un enfant qui vaudra mieux que moi, & qui ira plus loin que le grand Gustave. Un jour il s'amusoit dans l'apartement du Roi à regarder deux cartes geographiques, l'une d'une ville de Hongrie, prise par les Turcs sur l'Empereur, & l'autre de Riga capitale de la Livonie, province conquise par les Suedois depuis un fiécle. Au bas de la carte de la ville Hongroise il v avoit ces mots tirés du livre de lob : Dien me l'a donné, Dieu me l'a ôté, le nom du Seigneur soit beni. Le jeune Prince ayant lu ces paroles, prit sur le champ un crason, & écrivit au bas de la carte de Riga : Dieu me l'a donné. le diable ne me l'ôtera pas. Ainsi dans les actions les plus indifferentes de son enfance, ce naturel indomptable laissoit souvent Échaper des traits qui marquoient ce qu'il dévoit être un jour.

Il avoit onze ans lorsqu'il perdit sa mere. Cette Princesse mourut en 1693. le 5. Août, d'une maladie causée par les chagrins que lui donnoit son mari, & par les efforts qu'elle faisoit pour les dissimuler. Charles XI. avoit dépouillé de leurs biens un grand nombre de ses sujets, par le moyen d'une espece de Cour de justice, nommée la Chambre des liquidations, établie de son autorité seule. Une foule de citoïens ruinés par cette Chambre, nobles, marchands, fermiers, veuves, orphelins, remplissoient les rues de Stockolm, & venoient tous les jours à la porte du palais pousser des cris inutiles. La Reine secourut ces malheureux de tout ce qu'elle avoit. Elle leur donna son argent, ses pierreries, ses meubles, ses habits même. Quand elle n'eut plus rien à leur donner, elle se jetta en larmes aux B 2

# TO HISTOTRE DE CHARLES KIL

pieds de son mari, pour le prier d'avoir contpassion de ses sujets. Le Roi lui répondit gravement: Madame, nous vous avons prise pour nous donner des ensans, & non pour nous donner des avis. Depuis ce tems il la traita avec une dureté qui avança ses jours.

Il mourut quatre ans après elle, le quinze d'Avril 1697, dans la quarante deuxième année de son age, & dans la trente-feptième de son regne, lorsque l'Empire, l'Espagne, la Hollande d'un côté, & la France de l'autre, venoient de remettre la décision de leurs que-relles à sa médiation, & qu'il avoit déja entance l'ouvrage de la paix entre ces Puis-fances.

Il laissa à son fils, agé de quinze ans, un trône affermi & respecté au dehors, des sujets pauvres, mais belliqueux & soumis, avec des finances en bon ordre, ménagées par des Ministres habiles.

Charles XII. à son avenement, non seulement se trouva maître absolu & paisible de la Suede & de la Finlande; mais il regnoit encore sur la Livonie, la Carélie, l'Ingrie; il possedoit Vismar, Vibourg, les Eles de Rugen, d'Oesel, & la plus belle partie de la Pomeranie, le Duché de Brême & de Verden, tone tes conquêtes de ses ancêtres, assurées à sa couronne par une longue possession, & par la foi des traités solemnels de Munster & d'Oeliva, soutenus de la terreur des armes Suedoises. La paix de Riswick commencée sous les auspices du pere, sut conclue sous ceux du sils, il sut le médiateur de l'Europe dès qu'il commença à regner.

Les lois Suedoises fixent la majorité des Rois à quinze ans. Mais Charles XI. absolu en tout, retarda par son testament celle de fon fils infantà dix-buit. Il favorifoit par

cette dipolition les vues ambitieuses de la mese Eduige-Eleonor de Holstein, veuve de Charles X. Cette Princelle sut declarée pas le Roi son fils tutrice du jeune Roi son petit-fils, & Regente du reyaume, conjointement

avec un confeil de cing personnes.

Elle ordonna d'abord pour le corps de fon fils Charles XI une pompe funébre d'une magnificence à laquelle la Suede n'étoit point accoutumée. Elle voulut de plus que les bourgeois de Stockolm portafient trois aux le deuil. Il fembloit qu'on les forçât à monterer d'autant plus de douleur, qu'ils en reffentoient moins de la mort d'un Prince qui leur avoit ôté leur liberté & leurs biens,

La Regente avoit eu part aux affaires sous le regne du Roi son fils. Elle étoit avancée en âge; mais fon ambition plus grande que ses forces & que son genie, lui faisoit esperer de jouir long-tems des douceurs de l'autorité, fous le Roi son petit-fils. Elle l'éloignoit autant qu'elle pouvoit des affaires. Le jeune Prince passoit son tems à la chasse, ou il s'occupoit à faire la revue des troupes : il faisoit même quelquefois l'exercice avec elles : ces amusemens ne sembloient que l'effet naturel de la vivacité de son âge. Il ne paroissoit dans la conduite aucun dégoût qui pût allarmer la Regente; & cette Princesse se flattoit que les diffinations de ces exercices le rendroient incapable d'aplication, & qu'elle en gouverneroit plus long-tems.

Un jour au mois de Novembre, la même année de la mort de son pere, il venoit de saire la revue de plusieurs regimens: le conseiller d'Etat Piper étoit auprès de sui; le Roi paroissoit absmé dans une rêverie proson-

В 3

# 12 HISTOIRE DE CHARLES XH.

de: Puis-je prendre la liberté, lui dit Piper. de demander à votre Majesté à quoi elle songe si serieusement? Je songe, répondit le Prince, que je me sens digne de commander à ces braves gens; & je voudrois que ni eux ni moi ne recussions l'ordre d'une semme. Piper saissit dans le moment l'occasion de faire une grande fortune: il n'avoit pas assez de crédit pour oser se charger lui-même de l'entreprise dangereuse d'ôter la regence à la Reine, & d'avancer la majorité du Roi. Il propola cette negociation au comte Axel Sparre, homme ardent, & qui cherchoit à se donner de la confideration. Il le flatta de la confiance du Roi : Sparre le crut, se chargea de tout, & ne travailla que pour Piper. Les conseillers de la Regence furent bien-tôt perfuadés; c'étoit à qui precipiteroit l'execution de ce dessein, pour s'en faire un merite auprès du Roi.

Ils allérent en corps en faire la proposition à la Reine, qui ne s'attendoit pas à une pareille déclaration. Les Etats generaux étoient assemblés alors. Les conseillers de la Regence y propolérent l'affaire. Il n'y eut pas une voix contre : la chose fut emportée d'une rapidité que fien ne pouvoit arrêter; de sorte que Charles XII. souhaitta de regner, & en trois jours les Etats lui deserérent le gouvernement. Le pouvoir de la Reine & son crédit, tombérent en un instant. Elle mena depuis une vie privée, plus fortable à fon âge, quoique moins à fon humeur. Le Roi fut couronné le 24 Decembre suivant. Il fit son entrée dans Stockolm sur un cheval alezan, ferré d'argent, ayant le sceptre à la main & la couronne en tête, aux acclamations de tout un peuple idolâtre de ce qui est nouveau.

ROI DE SUEDE. LIV. I. 13

nouveau, & concevant toujours de grandes

esperances d'un jeune Prince.

L'archevêque d'Upsal est en possession de faire la ceremonie du facre & du couronnement: c'est de tant de droits que ses predecesseurs s'étoient arrogés, presque le seul qui lui reste. Après avoir, selon l'usage, donné l'onction au Prince, il tenoit entre ses mains la couronne pour la lui remettre sur la tête: Charles l'arracha des mains de l'Archevêque & se couronna lui-même, en regardant serement le Prelat. La multitude, à qui tout air de grandeur impose toujours, aplaudit à l'action du Roi. Ceux même qui avoient le plus gémi sous le Despotisme du pere, se laissérent entraîner à louer dans le fils cette sierté qui étoit l'augure de leur servitude.

Dès que Charles sut maître, il donna sa consiance & le maniement des affaires au conseiller Piper, qui sut en esset son premier Ministre, sans en avoir le nom. Peu de tems après il le sit Comte, ce qui est une qualité éminente en Suede, & non un vain titre

qu'on puisse prendre sans consequence.

Les premiers tems de l'administration du Roi ne donnérent point de lui des idées savorables: il parut qu'il avoit été plus impatient que digne de regner. Il n'avoit à la verité aucune passion dangereuse; mais on ne voyoit dans sa conduite que des emportemens de jeunesse, & de l'opiniatreté. Il paroissoit inapliqué & hautain. Les Ambassadeurs qui étoient à sa Cour, le prirent même pour un genie mediocre, & le peignirent tel à leurs Maîtres. La Suede avoit de lui la même opinion, personne ne connoissoit son caractete; il l'ignoroit lui-même, lorsque des orages sormés tout-à-coup dans le Nord don-

B 4

14 HISTOIRE DE CHARLES, XII.

nérent à ses talens cachés occasion de se de.

ploier.

Trois puissans Princes goulans se prévalois de son extrême jeunssie, conspirérent se

lois de son extrême jeunesse, conspirérent se ruine presque en même tems. Le premier sut Frideric IV. roi de Dannemark son coufin de le second, Auguste, électeur de Saxe, ros de Pologne, Pierre le Grand, czar de Moscovie, étoit le troisiéme, & le plus dangereux. Il faut, déveloper l'origine de ces guerres qui ont produit de si grands évenemens, & commencer par le Dannemark.

Da deux sceure qu'avoit Charles XII. l'ainée avoit épousé le duc de Hostein, jeune Prince plein de bravoure & de douceur. Le Due, opriné par le roi de Dannemark, vint à Stockolm avec son épouse; se jetter entre les bras du Roi, & lui demander du seçours, non seulement gomme à son beau-frere, mais comme au Roi, d'une nation qui a pour les Danois une haine intéconciliable.

L'ancienne mailon de Holfteig, fondue dans selle d'Oldembourge étoit montée sur le trône de Dannemark par élection en 1149. sous royaumes les du Nord étoient alors électifs. Celui de Dannemark devint bien-tot hereditaire. Un de sits Rois nommé Chriftiern III. avoit pour son frere Adolphe une sendresse dont on ne trouve gueres d'exemples chez les Princes. Il ne vouloit point le laisser sans Souveraineté : mais il sie pouveit demembrer ses propres Etats. Il partagen avec lui par un accord bizarre les duchés de Holstein Gottorp & de Bleswich? établissant que les descendans d'Adolphe gouvernerdient desormais le Holstein, conjointement avec les rois de Dannemark; que ces deux; Duchés leur apartiendroient en commun; & que

јę

## Aor de Suites Liv. I.

le rei de Danbemark sie pourtoit rien innover dans le Holftein fans le Duc, ni le Duc fans le Rol. Une union fi étrangé, dont pourtant il y avoit déja en un exemple dans la même maifony pendant quelinies innées. étoit dépuis près de quatre-visigt ans une source de querelles entre la branche de Dannemark. & celle de Holstein Gottore: les Rois chefehant rouleurs à oprimer les Ducs. se les Ducs à être indépendans. Il en avoit conté la liberté de la flouverdincté au dernier Duc. H svoit recouvré 1'une & l'antre ank conferences d'Altena en 1680, par l'entremile de la Subden de l'Angléterre & de la Hollande, garants de l'execution du fraité. Mais comme un traité untre les Souverains, n'oft fouvent ma une loumission à la necessité. jusqu'à ce que le plus soit puisse accabler le plus foible, la querelle remaissoit plus envenimée que jamais entre le nouveau roi de Dannemark & le jeune Duc. Tandis que le Duc étoit à Stockolms, le Danois faifeit des des actes d'hostilité dans le pays de Holsteid, & se liguoit secrettement avec le roi de Polognei pour accapiler le roi de Buede hui-même.

Frideric-Auguste, électeur de bixe, que ai l'éloquence et les négociations de l'abbé de Polignac, ni les grandes qualités du prince de Conti fon concurrent au trône, n'avoient pu empêcher d'être éla depuis deux uns roi de Pologne, éteit un Prince moins commencere par sa force de corps incroyable, que par sa bravoure és la galanterie de son esprit, Sa Cour éteit la plus brillante de l'Europe, siprés celle de Louis KIV. Jamais Prince ne fut plus genereus, sie donna plus, ét n'accompagna ses dons de taut de grace. Il avoit acheté

## 16 HISTOIRE DE CHARLES XII.

acheté la moîtié des suffrages de la noblesse Polonoise, & forcé l'autre par l'aproche d'une armée Saxonne. Il crut avoir besoin de ses troupes pour se mieux affermir sur le trône. Mais il falloit un prétexte pour les retenir en Pologne. Il les destina à attaquer le roi de Spede en Livonie, à l'occasion que l'on va raporter.

La Livonie la plus belle & la plus fertile province du Nord, avoit apartenu autrefois aux Chevaliers de l'ordre Teutonique. Les Moscovites, les Polonois & les Suedois s'en étoient depuis disputés la possession. La Suede en jouissoit depuis près de cent années; & elle lui avoit été enfin cedée solemnelle-

ment par la paix d'Oliva.

Le feu roi Charles XI. dans ses severités pour ses sujets n'avoit pas épargné les Livoniens. Il les avoit depouillés de leurs privileges, & d'une partie de leurs patrimoines. · Patkul malheureusement celebre depuis par sa mort tragique, fut deputé de la noblesse. Livonienne pour porter au trône les plaintes de la province. Il fit à son Maître une harangue respectueuse, mais forte, & pleine de cette éloquence mâle que donne la calamité suand elle est jointe à la hardiesse : mais les Rois ne regardent trop fouvent ces harangues publiques, que comme des ceremonies vaines au'il est d'usage de souffrir, sans y faire attention. Toutefois Charles XI. diffimulé, quand il ne se livroit pas aux emportemens de sa colere, frapa doucement sur l'épaule de Patkul. Vous avez parlé pour votre patrie en brave homme, lui dit-il, je vous en estime, continuez. Mais peu de jours après il le fit declarer coupable de lèze-majesté; & comme tel, condamner à la mort, Patkul qui

## ROI DE SUEDE. LEV.I. 17

qui s'étoit caché, prit la fuite. 9 Il porta dans la Pologne ses ressentimens. The fut admis depuis devant le roi Auguste. Charles XI. : 648 toit mort : mais la Sentence de Patkul & son indignation sublistoient: il representa au monarque Polonois la facilité de la conquête de la Livonie, des peuples desepperés, prêts à secouer le joug de la Suede : un Roi enfant. incapable de se désendre. Ces sollicitations furent bien reçues d'un Prince déja tenté de cette conquête. Tout fut prêt bien-tât pour une invafion foudaine, lans même daigner recourir à la vaine formalité! des declarations de guerre. & des manisestes. Le nuage groffissoit en même tems du côté de la Moseovie.

Pierre Alexiovits, czar de Russie, s'étoit déja rendu redoutable par la bataille qu'il avoit gagnée fur les Turcs en 1607. & par la prise d'Azoph qui lui ouvroit l'empire de la mer Noire. Mais c'étoit par des actions plus glorieuses que des victoires qu'il meritoit le nom de Grand. La Moscovie ou Russie embraffe le Nord de l'Afie, & celui de l'Europe; & depuis les frontieres de la Chine. l'espace de quinze cent lieues jusqu'aux confins de la Pologne & de la Suede. Mais ce païs immense étoit à peine connu de l'Europe avant le czar Pierre. Les Moscovites étoient moins civilisés que les Mexicains, quand ils furent decouverts par Cortez; nes tous esclaves de maîtres aussi barbares qu'eux. ils croupissoient dans l'ignorance, dans le besoin de tous les arts, & dans l'insensibilité de ces besoins qui étoussoit toute industrie. Une ancienne loi facrée parmi eux leur défendoit sous peine de mort, de fortir de leur païs rans la permission de leur Patriarche. Cette

loi

## 18 HILTONE DE CHARLES MII.

hil faite pour leux êter les occasions de connoitre leux joug, plaifoit à une nation qui dans l'ablaire de fon ignomace or de la miferez délaignose tout commerce avec les nations frangeres.

L'aire des Moscovites commençois à la eréanon du monde, ils comptoient 7207: and au commencement du fécle pafié, fine nouvoir rendre raison de cette datte. Le premier Mus de leur amée revenoir au treize de no-We mois de Seprembre. Ils alleguoient sous raffon de cet établissement, qu'il étois vrais Emblable use Dieu avoit créé le monde en Accorage, dans la failon su les fruits de la were font dans leur materité. Ainfi les féolist aparences de connoissance qu'ils eussent. é-Koient des erreurs groffieres: perfanne ne fe doutoit parmi eux que l'Autorane de Moscovie pat être le Printems d'un autre païs dans les climats oposés. Il n'y avoit pas long-tems que le peuple avoit vouls brûler à Moscou le Secretaire d'un ambassadeur de Perse, qui avoit prédit une éclipse de soleils Ils ignoroient juiqu'à l'ulage des chiffres ; îls se servoient pour leurs calcule de petites Boules enfitées dans des fils d'archal. Il n'y avoit pas d'autre manière de compter dans tous les bureaux des recettes, & dans le tirefor du Czar.

Leur religion étoit & est encore celle des Chréciens grees, mais mêlée de superstitions ausquelles ils étoient d'autant plus fortement attachés, qu'elles étoient plus entravagantes, & que le joug en étoit plus génant. Peu de Moscovites osoient manger du pigeon, parce que le Saint Esprit est peint en sorme de cosombe. Ils observoient regulierement quatre carêmes par an & dans ces tems d'abstinence, ROLLIE SUEPE. July. 4. 19

ile n'osoient se nouwir ni d'eaufs, ni de lait. Dieu & St. Nicolas étoient les objets de leur culte: & immediatement après eux, le Czar L'autorité de ce dernier étoit sans bornes, comme leur ignorance. El rendoit des arrêts de mort, & infligeoit les suplices les plus cruels, sans qu'on pût apeller de son tribunal. Il se promenoit à chevai deux fois l'an, suivi de tout son Clercé en coremonie. Le Ozar à pied tenoit la bride du cheval, & le peuple se prosternoit dans les rues comme les Tartares devant leur grand Lama. La confession étoit pratiquée; mais re n'étoit que dans le cas des plus grands crimes. Alors l'absolution leur paroissoit nocessaire, mais non le repentir. Ils se croyoient nurs devant Dieu avec la benediction de leurs Ainsi ils passoient sans remords, de la confession au vol & à l'homicide. & ce ani est un frein pour d'autres Chrétiens, étoit chez eux un encouragement à l'iniquité. Ils faisoient scrupule de boire du lait un jour de jeune; mais les peres de famille, les prêtres, les femmes, les filles s'envyroient d'eaude-vie les jours de fêtes. On disputoit cependant fur la religion en ce pais comme ailleurs; la plus grande que relle étoit li les laïques devoient faire le figne de la croix avec deux doigts ou avec trois. Un certain Jacob Nursoff, sous le precedent regne, avoit excité une sedition dans Astracan au sujet de gette dispute.

Le Cear dans son vaste Empire avoit heaunoup d'autres sujets qui n'étoient pas Chrétiens. Les Tariares qui n'étoient le hord Ocsidental de la mer Caspienne & des Palus Méotides, sont Mahometans. Les Siberiens, les Ostiagues, les Samoïedes qui sont vers la mer

mer Glaciale, étoient des sauvages, dont les uns étoient idolatres, les autres n'avoient pas même la connoissance d'un Dieu; & cependant les Suedois envoyés prisonniers parmi ceux, ont été plus contens de leurs mœurs mue de celles des anciens Moscovites.

Pierre Alexiovits avoit reçu une education qui tendoit à augmenter encore la barbarie de

cette partie du monde.

Son naturel heureux lui fit d'abord aimer les étrangers avant de sçavoir qu'ils pourroient lui être utiles. Un Genevois nommé le Fort d'une ancienne famille de Genève & fils d'un Marchand droguiste étoit venu à Moscou pour les interets de son commerce, il fut connu du Czar encore jeune; il s'infinua dans la familiarité; il l'entretenoit souvent en langue Allemande; il lui parloit souvent des avantages du commerce & de la navigation: il lui disoit comment la Hollande, qui n'eût pas été la centième partie des Etats de la Moscovie, faisoit par le moyen du commerce seul, une aussi grande sigure dans l'Europe que les Espagnes, dont elle avoit été autrefois une petite province inutile & méprisée. Il l'entretenoit de la politique rafinée des Princes de l'Europe, de la discipline de leurs troupes, de la police de leurs villes, du nombre infini de manufactures : des arts & des sciences qui rendent les Europeans puisfans & heureux. Ces discours éveillérent le ieune Empereur, comme d'une profonde letargie. Son puissant genie, qu'une éducation barbare avoit retenu, & n'avoit pû détruire, se dévelopa presque tout-à-coup. Il résolut d'être homme, de commander à des hommes, & de créer une nation nouvelle. Plusieurs Princes avoient avant lui renoncé à des couronnes.

#### ROI de SUEDE. LIV. XII. 21

ronnes, par dégoût pour le poids des affaires : mais aucun n'avoit cessé d'être Roi pour aprendre mieux à regner; c'est ce que sit Pierre le Grand. Il quitta la Moscovie en 1608. n'avant encore regné que deux années. & alla en Hollande, déguisé sous un nom vulgaire. comme s'il avoit été un domestique de ce même M. le Fort, qu'il envoyoit Ambassadeur extraordinaire auprès des Etats generaux. Arrivé à Amsterdam, il se fit inscrire dans le rôle des charpentiers de l'Amirauté des Indes, sous le nom de Pierre Michaelos. Il travailloit dans le chantier comme les autres charpentiers. Dans les intervalles de son travail il aprenoit les parties des mathematiques qui peuvent être utiles à un Prince, les fortifications, la navigation, l'art de lever des plans. Il entroit dans les boutiques des ouvriers, examinoit toutes les manufactures: rien n'échapoit à ses observations. De là il passa en Angleterre, où il se persectionna dans la science de la construction des vaisfeaux: il repassa en Hollande, vit toute l'Allemagne, observant toujours tout ce qui pouvoit tourner à l'avantage de son païs. Enfin après deux ans de voïages & de travaux, aufquels nul autre homme que lui n'eût voulu se soumettre, il reparut en Moscovie, amenant avec lui les arts de l'Europe. Des artifans de toute espece l'y suivirent en soule. On vit pour la premiere fois de grands vaisseaux Moscovites sur la mer Noire, dans la Baltique & dans l'Ocean. Des bâtimens d'une architecture reguliere & noble furent élévés au milieu des huttes Russiennes. Il établit des Colleges, des Academies, des Imprimeries, des Bibliotheques : les villes furent policées, ·les habillemens, les coutumes changérent peu

à pen, quoiqu'avec difficulté. Les Moscovites connucent par degrés ce que c'est que la societé. Les superstitions même surent abolies; la dignité de Patriarche sut éteinte: le Czar se déclara le ches de la religion, se cette demiere entreprise qui auroit coûté le trône se la vie à un Prince moins absolu, réussit presque sans contradiction, se lui assura le succès de toutes les autres nouveautés.

En même tems il fit naître le commerce dans ses Etats. Ses vues s'aggrandissant à mefure qu'il changeoit la face de son païs, il n'y eut pas plûtôt établi le commerce, qu'il entreprit de rendre un jour la Moscovie le centre du negoce de l'Asie & de l'Europe. Le Volga, le Tanaïs, la Duine devoient être unis par des canaux, dont il dressa lui-même le plan. Ainfi il se proposoit d'ouvrir de nouveaux chemins de la Baltique au Pont-Euxin & à la mer Caspienne, & de ces deux mers à l'Ocean Septentrional. Mais ce n'étoit pas affez de changer la nature dans ses Etats, il falloit changer les mœurs de ses sujets; & c'étoit là le plus difficile. Il manquoit sur tout de troupes disciplinées & aguerries. avoit à la verité donné quelques coups à la puissance Ottomane; mais il n'avoit battu que des Tartares, aussi peu disciplinés que ses soldats. Fondateur & legislateur de son Empire, & plus heureux, & plus grand peutêtre s'il se sût contenté de ces deux titres, il vouloit y joindre celui de Conquerant. L'Ingrie qui est au Nord-Est de la Livonie, avoit autrefois apartenu aux Czars; mais depuis que Gustave-Adolphe avoit conquis ces deux provinces, la Suede les avoit possedées paisiblement. Le Czar étoit impatient de faire revivre des droits cedés par les ancêtres. D'ailD'ailleurs il lui falloit un port à l'Orient de la mer Baltique pour l'execution de ses grands desseins. Il conclut donc une ligue avec le roi de Pologne, pour enlever à la Suede tout ce qu'elle possedoit dans ces païs qui sont entre le golphe de Finlande, la mer Baltique, la Pologne & la Moscovie.

Voilà quels étoient les ennemis qui se preparoient à attaquer tous ensemble l'ensance

de Charles XII.

Les bruits sourds de ces preparatifs allarmérent le conseil du Roi: on deliberoit en sa presence; & quelques-uns proposoient de détourner la tempête par des negociations, lorsque Charles se levant, avec un air de gravité & d'un homme superieur qui a pris son parti: " Messieurs, dit-il, j'ai résolu de ne ja-, mais faire une guerre injuste, mais de n'en , finir une legitime, que par la perte de mes " ennemis: ma refolution est prise: j'irai , attaquer le premier qui se déclarera; & , quand je l'aurai vaincu j'espere faire quel-, que peur aux autres., Ces paroles étonnérent tous ces vieux Confeillers: ils fe regardérent sans oser répondre. Enfin honteux d'esperer moins que leur Roi, ils reçurent avec admiration ses ordres pour la guerre.

On fut bien plus surpris encore, quand on le vit renoncer tout d'un coup aux amusemens les plus innocens de la jeunesse. Du moment qu'il se prepara à la guerre, il commença une vie toute nouvelle, dont il ne s'est jamais depuis écarté un seul moment. Plein de l'idée d'Alexandre & de César, il se proposa d'imiter tout de ces deux Conquerane, hors leurs vices. Il ne connut plus ni magnificence, ni jeux, ni délassemens: il réduisit sa table à l4 frugalité la plus grande.

Il avoit aimé le faste dans les habits: il ne fut depuis vêtu que comme un simple soldat. On l'avoit soupconné d'avoir eu une passion pour une semme de sa Cour; soit que cette intrigue fût vraie ou non, il est certain qu'il renonca alors aux femmes pour jamais, nonseulement de peur d'en être gouverné; mais pour donner l'exemple à ses soldats, qu'il vouloit contenir dans la discipline la plus rigoureuse: peut-être encore par la vanité d'être le seul de tous les Rois qui domptât un penchant si difficile à surmonter. Il résolut aussi de s'abstenir de vin tout le reste de sa vie; ce n'est pas comme on l'a prétendu, qu'il voulût se punir d'un excès, dans lequel on disoit qu'il s'étoit laissé emporter à des actions indignes de lui : rien n'est plus faux que ce bruit populaire; jamais le vin n'avoit surpris sa raison, mais il allumoit trop son tempérament tout de feu : il quitta même depuis la biere. & se reduisit à l'eau pure. De plus. la sobrieté étoit une vertu nouvelle dans le Nord, & il vouloit être le modéle de ses Suedois en tout genre.

Il commença par assurer des secours au duc de Holstein son beau-strere. Huit mille hommes surent envoiés d'abord en Pomeranie, province voisine du Holstein, pour sortisser le Duc contre les attaques des Danois. Le Duc en avoit besoin. Ses Etats étoient déja ravagés: son château de Gottorp pris, sa ville de Tonninge pressée par un siege opini-âtre, où le roi de Dannemark étoit venu en personne pour jouir d'une conquête qu'il cro-yoit sûre. Cette étincelle commençoit à embraser l'Empire. D'un côté les troupes Saxonnes du roi de Pologne, celles de Brandebourg, de Wolfembutel, de Hesse-Casset

marchoient pour se joindre aux Danois. l'autre les huit mille hommes du roi de Suede. les troupes de Hannover & de Zell, & trois regimens de Hollande venoient secourir le Tandis que le petit païs de Holstein étoit ainsi le theatre de la guerre, deux escadres. l'une d'Angleterre & l'autre de Hollande narurent dans la mer Baltique. Ces deux Etals étoient garants du traité d'Altena violé par les Danois: ils s'empressoient alors à secourir le duc de Holstein oprimé, parce que l'intérêt de leur commerce s'oposoit à l'aggrandissement du roi de Dannemark. voient que le Danois étant maitre du passage du Sund, imposeroit des lois onérgules aux nations commerçantes, quand il seroit assez fort pour en user ainsi impunément. Cet intérêt a long-tems engagé les Anglois & les Hollandois à tenir autant qu'ils ont pû la balance égale entre les Princes du Nord: ils fe ioignirent au jeune roi de Suede qui sembloit devoir être accablé par tant d'ennemis réunis, & le secoururent par la même raison pour laquelle on l'attaquoit; parce qu'on ne le croyoit pas capable de se désendre. Cependant Charles partit pour sa premiere campagne le 8. Mai nouveau stile de l'année 1700. Il quitta Stockholm, où il ne revint jamais. Une foule innombrable de peuple l'accompagna jusqu'au port de Carlescroon, en faisant des vœux pour lui, en versant des larmes & en l'admirant. Avant de fortir de Suede, il établit à Stockolm un conseil de désense. composé de plusieurs Senateurs. Cette commission devoit prendre soin de tout ce qui regardoit la flotte, les troupes & les fortifications du païs. Le corps du Senat devoit regler tout le reste provisionnellement dans l'in-C<sub>2</sub>

térieur du royaume. Ayant ainsi mis un ordre certain dans ses Etats, son esprit libre de tout autre soin, ne s'occupa plus que de la guerre. Sa flotte étoit composée de quarante-trois vaisseaux; celui qu'il monta, nommé le Roi Charles, le plus grand qu'on ait jamais vû, étoit de cent vingt pieces de canon: le comte Piper son premier Ministre, le general Renchild, & le comte de Guiscard ambassadeur de France en Suede, s'y embarquérent avec lui. Il joignit les escadres des Alliés. La flotte Danoise évita le combat, & laissa fla liberté aux trois flottes combinées de s'aprocher assez près de Copenhague, pour

y jetter quelques bombes.

Alors le Roi comme dans un transport foudain, prenant les mains du comte Piper & du general Renchild: Ah, dit-il, fi nous profitions de l'occasion pour faire une descente, & pour assieger Copenhague par terre, tandis qu'elle seroit bloquée par mer! Renchild lui répondit: Sire, le grand Gustave, après quinze ans d'experience, n'eût pas fait une autre proposition. Les ordres furent donnés le moment d'après, pour faire embarquer cinq mille hommes, qui étoient fur les côtes de Suede, & qui furent joints aux troupes qu'on avoit à bord. Le Roi quitta son grand vaisseau, & monta une fregate plus legere: on commenca par faire partir trois cent grenadiers dans de petites chaloupes. Entre ces chaloupes, de petits batteaux plats portoient des fascines, des chevaux de frize, & les inftrumens des pionniers. Cinq cent hommes d'élite fuivoient dans d'autres chaloupes. Après venoient les vaisseaux de guerre du Roi, avec deux fregattes Angloises & deux HollanROI DE SUEDE. LIV. I. 2

Hollandoises, qui devoient favoriser la descen-

te à coups de canon.

Copenhague, capitale du Dannemark, est fituée dans l'Isle de Zéeland au milieu d'une belle plaine, aïant au Nord-Ouest le Sund, & à l'Orient la mer Baltique, où étoit alors le roi de Suede. Au mouvement imprévu des vaisseaux qui menaçoient d'une descente, les habitans confternés par l'inaction de leur flotte; & par le mouvement des vaisseaux Suedois, regardoient avec crainte en quel endroit fondroit l'orage: la flotte de Charles s'arrêta vis-à-vis Humblebek à fept milles de Copenhague. Aussi-tôt les Danois rassemblent en cet endroit leur cavalerie. Des milices furent placées derriere d'épais retranchemens, & l'artillerie qu'on put y conduire, fut tournée contre les Suedois.

Le Roi quitta alors sa fregatte, pour s'aller mettre dans la premiere chaloupe à la tête de ses gardes: l'ambassadeur de France étoit toujours auprès de lui : Monsieur l'Ambassadeur, lui dit-il en latin, (car il ne vouloit jamais parler françois) vous n'avez rien à démêler avec les Danois: vous n'irez pas plus loin, s'il vous plaît. Sire, lui répondit le comte de Guiscard, en françois, le Roi mon maître m'a ordonné de resider auprès de Votre Majesté: Je me flatte que vous ne me chasserez pas aujourd'hui de votre Cour, qui n'a jamais été si brillante. En disant ces paroles il donna la main au Roi, qui fauta dans la chaloupe, où le comte Piper & l'Ambassadeur entrérent. On s'avançoit sous les coups de canon des vaisseaux qui favorisoient la descente. Les batteaux de débarquement n'étoient encore qu'à trois cent pas du rivage : Charles XII, impatient de ne pas aborder as-C 3 fez.

#### 28 Histoikė de Charbes XII.

sez près, ni assez tôt, se jette de sa chaloupe dans la mer, l'épée à la main, ayant de l'eau par delà la ceinture : ses Ministres, l'ambassadeur de France, les officiers, les foldats, suivent aussi-tôt son exemple, & marchent au tivage malgré une grêle de moufquetades que tiroient les Danois. Le Roi auf n'avoit jamais entendu de sa vie de monsqueterie chargée à balle, demarida au major Stuard qui le trouva auprès de lui, ce que c'étoit que ce petit fissement qu'il entendoit à ses oreilles ! C'est le bruit que sont les balles de fusil qu'on vous tire, lui dit le Major: Bon, dit le Roi. ce sera là dorénavant, ma musique. Dans le même moment le Major qui expliquoit le bruit des mousquetades, en reçut une dans l'épaule: & un Lieutenant tomba mort à l'autre côté du Roi. Il est ordinaire à des troupes attaquées dans leurs retranchemens d'être battues ; parce que ceux qui attaquent, ont toujours une impetuofité, que ne peuvent avoir ceux qui se désendent; & qu'attendre les ennemis dans fes lignes, c'est fouvent un aveu de sa soiblesse & de leur superiorité. La cavalerie Danoise & les milices s'enfuirent après une foible refistance. Le Roi maître de leurs retranchemens, se jetta à genoux pour remercier Dieu de premier succès de ses armes. Il fit sur le champ élever des redoutes vers la ville, & marqua lui-même un campement. En même tems il renvoya ses vaisfeaux en Scanie, partié de la Suedé, voiline de Copenhague, pour chercher neuf mille hommes de renfort. Tout conspiroit à servir la vivacité de Charles. Les neuf mille hommes étoient sur le rivage prêts à s'embarquer, & dès le lendemain un vent favorable les luiamena.

Tout

Tout cela s'étoit fait à la vûe de la flotte Danoise, qui n'avoit osé branler. Copenhague intimidée, envoya aussi-tôt des Deputés au Roi, pour le fuplier de ne point bombarder la ville. Il les recut à cheval à la tête de son regiment des gardes: les Deputés se mirent à genoux devant lui: il fit payer à la ville quatre cent mille Rixdales, avec ordre de faire voiturer au camp toutes fortes de provisions, qu'il promit de faire payer fidélement. On lui aporta des vivres, parce qu'il falloit obeir; mais on ne s'attendoit guéres que des vainqueurs daignaffent payer : ceux qui les aportérent, furent bien étonnés d'être payés genereusement & sans delai, par les moindres soldats de l'armée. Il regnoit depuis long-tems dans les troupes Suedoifes une discipline qui n'avoit pas peu contribué à leurs victoires: le jeune Roi en augmenta encore la feverité. Un foldat n'eût pas ofé refuser le payement de ce qu'il achetoit, encore moins aller en maraude, pas même fortir du camp. Il voulut de plus, que dans une victoire, ses troupes ne dépouillassent les morts, qu'après en avoir eu la permission, & il parvint aisément à faire observer cette loi. On faifoit toûjours dans son camp la priere deux fois par jour, à sept heures du matin, & à quatre heures du soir : il ne manqua jamais d'y affister & de donner à ses soldats l'exemple de la pieté, comme de la valeur. Son camp bien mieux policé que Copenhague, eut tout en abondance : les payfans aimoient mieux vendre leurs denrées aux Suedois leurs ennemis, qu'aux Danois, qui ne les payoient pas si bien. Les bourgeois de la ville furent même obligés de venir plus d'une fois chercher au camp du roi de Suede, C 4

des provisions qui manquoient dans leurs marchés.

Le roi de Dannemark étoit alors dans le Holstein où il sembloit ne s'être rendu que pour lever le siège de Tonninge. Il voyoit la mer Baltique couverte de vaisseaux ennemis, un jeune Conquerant, déja maître de la Zéeland, & prêt à s'emparer de la capitale. Il fit publier dans ses Etats, que ceux qui prendroient les armes contre les Suedois auroient leur liberté. Cette declaration étoit d'un grand poids dans un pays où tous les paysans, & même beaucoup de bourgeois font ferfs. Mais Charles XII. ne craignoit pas des armées d'esclaves. Il fit dire au roi de Dannemark qu'il ne faisoit la guerre que pour l'obliger à faire la paix, qu'il n'avoit qu'à se resoudre à rendre justice au duc de Holstein, ou à voir Copenhague détruite, & fon royaume mis à feu & à fang. Le Danois étoit trop heureux d'avoir affaire à un vainqueur qui se piquoit de justice. On assembla un Congrès dans la ville de Trayendal, sur les frontieres du Holstein. Le roi de Suede ne souffrit pas que l'art des Ministres traînât les negociations en longueur: il voulut que le traité s'achevât aussi rapidement qu'il étoit descendu en Zéeland. Effectivement il fut conclu le cinq d'Août à l'avantage du duc de Holstein, qui fut indemnisé de tous les frais de la guerre, & délivré d'opression. Le roi de Suede ne voulut rien pour lui-même, satisfait d'avoir secouru son Allié, & humilié son ennemi. Ainsi Charles XII. à dix-huit ans commença & finit cette guerre en moins de fix femaines.

Precisément dans le même tems le roi de Pologne assigeoit en personne la ville de Ri-

### ROI DE SUEDE. LIV. I.

ga, capitale de la Livonie; & le Czar s'avancoit du côté de l'Orient à la tête de cent mille hommes. Riga étoit défendue par le vieux comte d'Alberg, general Suedois, qui à l'âge de quatre-vingt ans joignoit le feu d'un jeune homme à l'experience de soixante campagnes. Le comte Flemming depuis ministre de Pologne, grand homme de guerre & de cabinet, & le sieur Patkul, pressoient tous deux le siege sous les yeux du Roi: l'un avec toute l'activité de son caractere. l'autre avec l'opiniâtreré de la vengeance. Mais malgré plusieurs avantages que les assiegeans avoient remportés, l'experience du vieux comte d'Alberg rendoit inutile leurs efforts; & le roi de Pologne desesperoit-de prendre la ville. Il faisit enfin une occasion honorable de lever le siege. Riga étoit pleine de marchandises, apartenant aux Hollandois. Les Etats generaux ordonnérent à leur Ambassadeur, auprès du roi Auguste, de lui faire sur cela des representations. Le roi de Pologne ne se fit pas prier. Il consentit à lever le fiege plûtôt que de causer le moindre dommage à ses Alliés qui ne surent point étonnés de cet excès de complaisance, dont ils scurent la veritable cause.

Il ne restoit donc plus à Charles XII. pour achever sa premiere campagne que de marcher contre son rival de gloire, Pierre Alexiovits. Il étoit d'autant plus animé contre lui, qu'il y avoit encore à Stockolm trois Ambassadeurs Moscovites qui venoient de jurer le renouvellement d'une paix inviolable. Il ne pouvoit comprendre, lui qui se piquoit d'une probité severe, qu'un legislateur comme le Czar se sit un jeu de ce qui doit être si sacré. Ce jeune Prince plein d'honneur ne sensit

#### 32 Histoire De Charles XII.

pensoit pas qu'il y est une disserence morale pour les Rois & pour les particuliers. L'empereur de Moscovie venoit de saire paroître un maniseste, qu'il est mieux sait de suprimer. Il alleguoit pour raison de la guerre, qu'on ne lui avoit pas rendu assez d'honneurs sorsqu'il avoit passé incognito à Riga; & qu'on avoit vendu les vivres trop chers à ses Ambassadeurs. C'étoient là les griess pour lesquels il ravaggoit l'Ingrie avec cent mille hommes.

Il parut devant Narva à la tête de cette grande armée le premier Octobre, dans un tems plus rude en ce climat, que ne l'est le mois de lanvier à Paris. Le Czar qui dans de pareilles faifons faifoit quelquefois quatre cent lieues en poste à cheval, pour aller visiter lui-même une mine ou quelque canal, n'épargnoit pas plus les troupes qu'il ne s'épargnoit lul-même. Il scavoit d'ailleurs que les Suedois depuis le tems de Gustave-Adolphe faifolent la guerre au cœur de l'Hiver comme dans l'Été: il voulut accoutumer auffi ses Moscovites à ne point connoître de saifons, &t les rendre un jour pour le moins &-gaux aux Suedois. Ainsi dans un tems où les glaces & les neiges forcent les autres nations, dans des climats temperés, à fuspendre la guerre, le czar Pietre affiegeoit Narva à trente degrés du Pole; & Charles XII? s'avancoit pour la fecourir.

Le Czar ne sut pas plûtôt arrivé devant la place, qu'il se hâta de mettre en pratique ce qu'il venoit d'aprendre dans ses voyages. Il traça son camp, le sit sortifier de tous côtés, éleva des redoutes de distance en distance, le ouvrit lui-même la tranchée. Il avoit donné le commandement de son armée au

duc de Croi Allemand, General habile, mais peu secondé alors par les Officiers Moscovi-Pour lui il n'avoit dans ses propres ttoupes que le rang de fimple Lieutenant. Il avoit trû necessaire de donner l'exemple de l'obeissance militaire à sa noblesse jusques-là ittdisciblinable, laquelle étoit en possession de confluire fans experience & en tumulte des esclaves mal armes. Il leur voulut aprendre que les grades militaires devoient s'acheter par des fervices : il commença lut-même par être tambour, & étoit devenu officier par degies. Il n'étoit pas étonnant que relui qui s'étoit fait charbentiet à Amsterdam pour avoir des flottes, fut lieutenant à Narva, pour

enseigner à sa nation l'art de la guerre.

Les Moscovites sont robustes, infatigables, peut-être auffl courageux que les Suédois : mais c'est au tems à aguerrir les troupes, & 3 la discipline à les tendre invincibles. Les feuls bons soldats de l'armée étoient trente mille Streleties, qui étolent en Moscotie ce que les Janissaires sont en Turquie. Le refle étoit des barbares atrachés à leurs forêts, couverts de peaux de bêtes fauvages, les uns armés de fleches, les autres de maffuës: peu avoient des fusis; aucun n'avoit vi un fiège regulier: il n'y avoit pas un bon canonier dans toute l'armée. Cent cinquante canons qui auroient du reduire la petite ville de Narva en cendre, y avoient à peine fait bréche, tandis que l'arrillerie de la ville renversoit à tout moment des rangs entiers dans les tranchées. Narva étoit présque sans fortifications: le comte de Hoorn qui y commandoit, n'avoit pas mille hommes de troupes réglées, cependant cette armée innombrable n'avoit pu la reduire en dix se-On maines.

On étoit déja au quinze de Novembre quand le Czar aprit que le roi de Suede ayant traversé la mer avec deux cent vaisseaux detransport, marchoit pour secourir Narva, Les Suedois n'étoient que vingt mille; mais le Czar n'avoit que la superiorité du nombre. Loin donc de mépriser son ennemi, il employa tout ce qu'il avoit d'art pour l'accabler. Non content de cent mille hommes, il se premara à lui opposer encore une autre armée. & à l'arrêter à chaque pas. Il avoit déja mandé près de quarante mille hommes qui s'avancoient de Plescou à grandes journées. Il alla lui-même hâter leur marche, afin de pouvoir enfermer le Roi entre ces deux armées. Ce. n'étoit pas tout : trente mille hommes detachés du camp devant Narva, étoient postés à une lieue de cette Ville sur le chemin du roi de Suede. Vingt mille Streletses étoient plus loin sur le même chemin. Cinq mille autres faisoient une garde avancée : il falloit passer fur le ventre à toutes ces troupes, avant que d'arriver devant le camp qui étoit muni d'un rempart & d'un double fossé. Le roi de Suede avoit débarqué à Pernau dans le golfe de Riga, avec environ seize mille hommes d'infanterie. & un peu plus de quatre mille chevaux. De Pernau il avoit precipité sa marche jusqu'à Revel, suivi de toute sa cavalerie, & seulement de quatre mille fantassins. Il marchoit toûjours en avant sans attendre le reste de ses troupes. Il se trouva bien tôt avec ses huit mille hommes seulement, devant les premiers postes des ennemis. Il ne balança pas à les. attaquer tous les uns après les autres, sans leur donner le tems d'aprendre à quel petit nombre ils avoient affaire. Les Moscovites voyant arriver les Suedois à eux, crurent avoir toute

une armée à combattre. La garde avancée des cing mille hommes s'enfuit à leur aproche. Les vingt mille qui étoient derrière eux, épouventés de la fuite de leurs compatriotes, ne refistérent presque pas; ils allérent porter le desordre & l'effroi aux trente mille hommes qui étoient à une lieue du camp, & la terreur panique se communiquant à toutes ces troupes. elles se retirérent au gros de l'armée sans combattre. Ces trois postes furent emportés en deux jours & demi; & ce qui en d'autres occasions eût été compté pour trois victoires, ne retarda pas d'une heure la marche du Roi. Il parut donc enfin avec ces huit mille hommes fatigués d'une fi longue marche devant un camp de cent mille Moscovites. bordé de cent cinquante canons de bronze. A peine ses troupes eurent-elles pris quelque repos, que fans deliberer il donna ses ordres pour l'attaque.

Le fignal étoit deux fusées, & le mot en Allemand, avec l'aide de Dieu. Un officier general lui avant representé la grandeur du peril: Quoi, vous doutez, dit-il, qu'avec mes huit mille braves Suedois, je ne passe sur le corps à cent mille Moscovites? un moment après craignant qu'il n'y eût un peu de fanfaronade dans ces paroles, il courut lui-même après cet officier: N'êtes-vous donc pas de mon avis, lui-dit-il? N'ai je pas deux ayantages sur les ennemis: l'un que leur cavalerie ne pourra leur servir, & l'autre que le lieu étant reflerré, leur grand nombre ne fera que les incommoder; & ainfi je serai réellement plus fort qu'eux? l'officier n'eut garde d'être d'un autre avis, & on marcha aux Moscovites à midile 30. Novembre 1700.

Dès

Dès que le canon des Suedois eut fait bréche aux retranchemens, ils s'avancérent la baionnette au bout du fufil, avant au dos une neige surieuse, qui donnoit au visage des ennemis. Les Moscovites se firent tuer pendant une demie heure, sans quitter le revers des fossés: le Roi attaquoit à la droite du camp où étoit le quartier du Czar: il esperoit le rencontrer, ne scachant pas que l'Emnereur lui-même avoit été chercher ces quarante mille hommes qui devoient arriver dans peu. Aux premieres décharges de la moufqueterie ennemie, le Roi recut une balle dans le bras gauche, mais elle ne fit qu'endommager legerement les chairs: son activité l'empêcha même de fentir qu'il étoit bleffé. Son cheval fut tué sous lui presque aussi-tôt. Un second eut la tête emportée d'un coup de canon. Il sauta legerement sur un troisiéme, en disant: Ces gens-ci me font faire mes exercices. & continua de combattre & de donner les ordres avec la même presence d'esprit. Après trois heures de combat les retranchemens furent forcés de tous côtes. Le Roi poursuivit la droite des ennemis jusqu'à la riviere de Narva, avec fon aile gauche, fi l'on peut apeller de ce nom environ quatre mille hommes qui en pour suivoient près de cinquante mille. Le pont rompit sous les suïards, la riviere fut en un moment couverte de morts. Les autres desesperés retournérent à leur camp, fans scavoir où ils alloient. Ils trouvérent quelques barraques, derriere lesquelles ils se mirent. Là ils fe défendirent encore, parce qu'ils ne pouvoient pas se sauver. Mais enfin leurs generaux Dolorouky, Gollouin, Fedorovits, vinrent se rendre au Roi, & mettre leurs armes à ses pieds. Pendant qu'on les lui

ROI DE SUEDE. LIV. I.

37

lui presentoit, arrive le duc de Croi general de l'armée, qui venoit se rendre lui-même avec trente officiers.

Charles recut tous ces prisonniers d'importance avec une politesse aussi aisce & un air austi humain, que s'il leur eut sait dans sa Cour les honneurs d'une fête. Il ne voulut garder que les Generaux. Tous les officiers fuhalternes & les foldats furent conduits defarmés jusqu'à la riviere de Narva: on lour fournit des hatteaux pour la repasser; & pour s'en retourner chez eux. Cependant la nuit s'aprochoit, la droite des Moscovites se battoit encore: les Suedois n'avoient pas perdu quinze cent hommes: dix-huit mille Moscovites avoient été tués dans leurs retranchemens: un grand nombre étoit noié: heaucoup avoient passé la riviere: il en restoit encore affez dans le camp, pour exterminer jufqu'au dernier Suedois. Mais ce n'est pas le nombre des morts, c'est l'épouvante de neux qui survivent qui fait perdre les batailles. Le Roi profita du peu de jour qui restoit, pour faihr l'artillerie ennemie. Il se posta avantageusement entre leur camp & la Ville: là il dormit quelques heures sur la terre, envelopé dans son manteau, en attendant qu'il pût sondre au point du jour fur l'aile gauche des ennemis, qui n'avoit point encore été tout-àfait rompuë. A deux heures du matin, le general Vede, qui commandoit cette gauche, avant sou le gracieux accueil que le Roi avoit fait aux autres Generaux, & comment il avoit renvoyé tous les officiers subalternes & les foldats, l'envoya suplier de lui accorder la même grace. LeVainqueur lui fit dire, qu'il n'avoit qu'à s'aprocher à la tête de ses troupes. Le venir mettre bas les armes & les drapeaux devant

devant lui. Ce General parut bien-tôt après avec ces Moscowies, qui étoient au nombre d'environ trente mille. Ils marchérent tête mue, soldats & officiers, à travers moins de sept mille Suedois. Les soldats en passant devant le Roi, jettoient à terre leurs sussileurs épées; & les officiers portoient à ses pieds les enseignes & les drapeaux. Il sit repusser la riviere à toute cette multitude, sans en retenir un seul soldat prisonnier. S'il les avoit gardés, le nombre des prisonniers eût été au moins cinq sois plus grand que celui des Vainqueurs.

Alors il entra victorieux dans Narva, accompagné du duc de Croi & des autres Officiers generaux Moscovites: il leur fit rendre à tous leurs épées; & scachant ou'ils manengient d'argent. & que les marchands de Narva ne vouloient point leur en prêter, il envoïa mille ducats au duc de Croi, & cine cent à chacun des officiers Moscovites qui ne pouvoient se lasser d'admirer ce traitement. dont ils n'avoient pas même d'idée. On dressa aush-tôt à Narva une relation de la victoire, pour l'envoier à Stockolm & aux alliés de la Suede: mais le Roi retrancha de sa main tout ce qui étoit trop avantageux pour lui, & trop injurieux pour le Czar. Sa modestie ne put empêcher qu'on ne frapât à Stockolm plufieurs medailles pour perpetuer la memoire de ces évenemens. Entr'autres on en frapa une qui le representoit d'un côté sur un pied d'estal, où paroissoient enchaînés un Moscovite, un Danois, un Polonois; de l'autre étoit un Hercule armé de sa massue, tenant sous ses pieds an Cerbere avec cette Legende. Tres uno contudit iEtu.

Parmi

Parmi les prisonniers faits à la journée de Narva, on en vit un qui étoit un grand exemple des revolutions de la fortune; il étoit fils aîné & heritier du roi de Georgie; on le nominoit le Czarafis, nom qui fignifie Prince, ou fils de Czar, chez tous les Tartares, comme Moseovie: car le mot de Czar vouloit dire Roi chez les anciens Scites, dont tous ces peuples font descendus: & ne vient point des Césars de Rome, si long-tems inconnus à ces barbares. Son pere Mitelleski Czar, maître de la plus belle partie des païs dui font entre les montagnes d'Ararat & les extrêmités Orientales de la mer Noire, avoit été chassé de son royaume par ses propres sujets en mille six cent quatre-vingt-huit. & avoit choisi de se jetter entre les bras de l'empereur de Moscovie, plûtôt que de recourir à celui des Turcs. Le fils de ce Roi âgé de dix-neuf ans, voulut fuivre Pierre le Grand dans son expedition contre les Suedois, & fut pris en combattant par quelques soldats Finlandois. oui l'avoient déja dépouillé. & qui alloient le massacrer. Le comte Renchild l'arracha de leurs mains, lui fit donner un habit. & le presenta à son Maître: Charles l'envoya à Stockolm, où ce Prince malheureux mourut quelques années après. Le Roi ne put s'empêcher en le voyant partir: de faire tont haut devant ses Officiers, une reflexion raturelle sur l'étrange destinée d'un Prince Afracique. né au nied du mont Caucase, qui alloit vivre captif parmi les glaces de la Suede... C'est comme fi j'étois un jour prisonnier, dit-il, chez les Tartares de Crimée. Ces paroles ne firent alors aucune impression: mais dans la suite on ne s'en souvint que trop, lorsque l'évenement en eût fait une prédiction. Le

Le Czar s'avancoit à grandes journées avec l'armée de quarante mille Russes, comptant enveloper son ennemi de tous côtés. Il aprit moitié chemin la bataille de Narva, & la differiion de tout son camp. Il ne s'obstina pas: à vouloir attaquet avec les quatante mille hommes, fans experience & fans discipline. un Vainqueur qui venoit d'en détruire eent mille dans un camp retranché. Il retourne fur ses pas, poursuivant toéjours le dessein de discipliner ses troupes pendant qu'il civilisoit fes fujets. Le feat bien, dit-il, que les Suedois nous battront long-tems; mais à la fin ils nous aprendront cux-mêmes à les vaincre. Moscou se capitale, sut dans l'épouvante & dans la desolation, à la nouvelle de cette désaite. Telle étoit la fierté & l'ignorance de ce peuble, eu'ils crurent avoir été vaincus par un pouvoir plus qu'humais, & que les Suedois étoient de vrais magiciens. Cette opinion fut fi generale, que l'on ordonna à ce fujet des prieres publiques à faint Nicolas, patron de la Moscovie. Cette priere est trop finguliere, pour n'être pas saportée. La voici:

"O toi, qui es notre consolateur perpetuel dans toutes nos adversités, grand faint "Nicolas, infiniment puissant, par quel peché t'avons-nous offensé dans nos sacrifices, gemusiexions, reverences, & actions de grace, que tu nous aies ainsi abandonnés ? Nous avions imploré tou assistance contre ces terribles insolens enragés, épouvantsbles, indomptables, destructeurs, lorsque comme des lions & des ours qui ont perdu leurs petits, ils nous ont attaqués, essués, blesses, tués par millers, nous qui sommes ton peuple? Comme il est impossible que cela soit arrivé saus sortilege & enchanteRot be Suede. Liv. I. 41

ment, nous te suplions, ô grand saint Nicelas, d'être notre champion & notre , porte-étendart; de nous délivrer de cette , foule de sorciers, & de les chasser bien loin , de nos frontières avec la recompense qui , leur est dûe.

Tandis que les Moscovites se plaignoient à saint Nicolas de leur désaite, Charles XII. faisoit rendre graces à Dieu, & se préparoit à de nouvelles victoires.

Fin du premier Livre.

H I S

# HISTOIRE

# CHARLES XII.

# ROI DE SUEDE.

LIVRE SECOND.

#### ARGUMENT.

Charles bat les Saxons au passage de la Duna: foumet la Curlande: est maître en Lithuanie: prend la résolution de détroner Auguste. Idée du gouvernement Polonis. Une diette est convoquée à Varsovie: la moitié de la nation se déclare contre le roi Auguste. Ambassade de la république de Pologne à Charles: le roi de Pologne lui envoie secrettement la comtesse de Konismar: bataille de Crassau: le duc de Holstein est tué: le Cardinal primat déclare le roi Auguste déchu de la couronne. Auguste fait arrêter jacques Sobieski qu'on vouloit élire à sa place, & l'enserme à Lipsik avec le princa Constantin frere de Jacques.

E roi de Pologne s'attendit bien que fon ennemi, vainqueur des Danois & des Moscovites, viendroit bien-tôt fondre sur lui. Il se ligua plus étroitement que jamais avec le Czar: ces deux Princes convinrent d'une entrevuë, pour prendre leurs mesures de concert. Ils se virent à Birsen,

Birsen, petite ville de Lithuanie, sans aucune de ces sormalités qui ne servent qu'à retarder les affaires, & qui ne convenoient ni à leur situation, ni à leur humeur : ils passérent quinze jours ensemble dans des plaisirs qui allérent jusqu'à l'excès : car le Czar, qui vouloit résormer sa nation, ne put jamais bien corriger dans lui-même son penchant dan-

gereux pour la débauche.

Le comte Piper, principal ministre du roi de Suede, avoit été informé le premier de l'entrevue qui devoit se faire, entre l'empereur de Moscovie & le roi de Pologne. conseilla à son Maître d'oposer à leur mesures un peu de cette politique, qu'il avoit jusqueslà trop méprifée. Charles XII. l'écouta, & mit en usage, pour la premiere fois, ces maneges tant pratiqués dans les autres Cours. Il v avoit dans l'armée Suedoise un jeune genrilhomme Ecossois, de ceux qui quittent de bonne heure leur pais, où ils font pauvres, & qu'on rencontre dans toutes les armées de l'Europe. Celui-ci parloit très-bien l'Allemand, & avoit une grande fouplesse dans . Pesprit. On le choisit pour servir d'espion aux conferences des deux Rois: il alla s'adreffer au colonel du regiment des cuiraffiers Saxons, qui devoient servir de gardes au Czar pendant l'entrevue: Il se fit passer pour un gentilhomme de Brandebourg: fa bonne mine, & un peu d'argent qu'il donna à propos, lui firent avoir une lieutenance dans le regiment. Arrivé à Birzen il s'infinua adroitement dans la familiarité des fécretaires des Ministres, fut admis dans tous leurs platfirs; & foit qu'il eût profité de leur indiferetion dans la débauche, foit qu'il les eut seduits par des presens, il tira d'eux les secrets de an Tribit D. Binar mar afriad Gleurs

leurs Maîtres, & courut en rendre corspte à Charles XII.

Le roi de Pologne s'étoit engagé à fournir au Czar cinquante mille hommes de troupes Allemandes, qu'on devoit acheter de divers Princes, & que le Czar devoit foudoïer. Cer lui-ci de fon côté devoit envoyer cinquante mille Moscovites en Pologne, pour y aprendre l'art de la guerre, & promettoit de payer au roi Auguste trois millions de \* Rixdales en deux ans. Ce traité, s'il eût été executé, eût pût être satal au roi de Suede. C'étoit un moyen prompt & sûr d'aguerrir les Moscovites: c'étoit peut-être sorger des sers à une

partie de l'Europe.

Charles XII. se mit en devoir d'empêcher le roi de Pologne de recueillir le fruit de cette ligue. Après avoir passé l'Hiver auprès de Narva, il parut en Livonie auprès de cette même ville de Riga, que le roi Auguste avoit assiegée inutilement. Les troupes Sanonnes étoient postées le long de la riviere Duna, qui est fort large en cet endroit: il falloit disputer le passage à Charles, qui étoit à l'autre bord du fleuve. Les Saxons n'étoient pas commandés par leur Prince, alors malade; mais ils avoient à leur tête Ferdinand duc de Courlande, l'un des plus braves Princes du Nord, & le maréchal Stenau officier de réputation. Le roi de Suede avoit seul formé le plan du passage qu'il alloit tenter. Il avoit fait construire de grands batteaux d'une invention nouvelle, dont les bords beaucoup plus hauts qu'à l'ordinaire, pouvoient se lever & se baisser, comme des pont-levis. En se levant ils couvroient les troupes au'ils portoient; en se baissant ils servoient

F Une Rixdale vant engiren un écu de 3 livres.

de po ; pour le débarquement : il mit encore en usage un autre artifice. Ayant remarqué que le vent souffloit du Nord où il étoit, au Sud où étoient campés les ennemis, il fit mettre le feu à quantité de paille mouillée, dont la fumée épaisse se répandant sur la riviere. déroboit aux Saxons la vue de ses troupes, & de ce qu'il alloit faire. A la faveur de ce nuace, il fait avancer des barques remplies de cette même paille fumante; de sorte que le nuage groffissant toujours, & chasse par le vent dans les yeux des ennemis, les mettoit dans l'impossibilité de scavoir si le Roi passoit ou non. Cependant il conduisoit seul l'execution de son stratagême. Etant déja au milien de la riviere; Eh bien, dit-il au gemeral Renchild, la Duna ne sera pas plus méchante que la mer de Copenhague: croïezmoi, General, nous les battrons: il arriva en un quart d'heure à l'autre bord, & fut mortifié de ne sauter à terre que le quatriéme. Il fait auffi-tôt débarquer son canon, & forme sa bataille sans que les ennemis offusqués de la fumée, pussent s'y oposer que par quelques coups tirés au hazard. Le vent ayant distipé ce brouillard, les Saxons virent le roi de Suede marchant déja à eux.

Le maréchal Stenau ne perdit pas un moment: à peine aperçut-il les Suedois, qu'il fondit sur eux avec la meilleure partie de sa cavalerie. Le cloc violent de cette troupe tombant sur les Suedois dans l'instant qu'ils formoient leurs bataillons, les mit en desordre. Ils s'ouvrirent, ils surent rompus, & poursuivis jusques dans la riviere. Le roi de Suede les rallia le moment d'après au milieu de l'eau, aussi aisément que s'il eût sait une révue. Alors ses soldats marchant plus ser-

# 46. Histoire de Charles XII.

rés qu'auparavant, repoussérent le maréchal Stenau. & s'avancérent dans la plaine. Le duc de Courlande fentit que ses troupes étoient étonnées : il les fit retirer en habile homme dans un lieu sec, flanqué d'un marais, & d'un hois où étoit son artillerie. tage du terrain, & le tems qu'il avoit donné aux Saxons de revenir de leur premiere furprize, leur rendit tout leur courage. Charles ne balança pas à les attaquer : il avoit 'avec lui quinze mille hommes, le Duc de Courlande environ douze mille. La bataille fut rude & fanglante : le Duc eut deux chevaux tués sous lui : il penetra trois sois au milieu de la garde du Roi; mais enfin ayant été renversé de son cheval d'un coup de crosse de mousquet, le desordre se mit dans son armée, qui ne disputa plus la victoire. Ses cuirassiers le retirérent avec peine; tout froisfé & à demi mort, du milieu de la mêlée, & de deffous les chevaux qui le fouloient aux pieds.

Le roi de Suede, après sa victoire, court à Mittau capitale de la Courlande, & la prend. Toutes les villes de ce Duché se rendent à lui à discrétion: c'étoit un voyage, plûtôt qu'une conquête. Il passe sarrêter en Lithuanie, soumettant tout sur son passage. Il fentit une satisfaction flatteuse; & il l'avoua lui-même, quand il entra en vainqueur dans cette ville de Birzen, où le roi de Pologne & le Czar avoient conspiré sa ruine quelques mois auparavant.

Ce fut dans cette place qu'il conçut le dessein de détrôner le roi de Pologne, par les mains des Polonois même. La étant un jour à table, tout occupé de cette entreprise, de observant sa sobrieté extrême, dans un flerée

profond,

## TOP DE SUEDE. ISTV. II. 47.

profond, paroissant comme enseveli dans ses grandes idées, un colonel Alemand, qui assissant à son dîner, dit assez haut pour être entendu, que les repas que le Czar & le roide Pologne avoient fait au même endroit, ét toient un peu differens de ceux de Sa Majesté. Oui, dit le Roi en se levant, & j'entroublerai plus aisément leur digestion. Ensesset, mêlant alors un peu de politique à la force de ses armes, il ne tarda pas à préparer l'évenement qu'il meditoit.

La Pologne est la plus fidéle image de l'ancien gouvernement Gotique, corrigé ou alteré par tout ailleurs : c'est le seul Etat qui ait conservé le nom de République avec la dignité Royale. La nobleffe & le clergé défendent leur liberté contre leur Roi. & l'ôtent au reste de la nation. Tout le peuple y est esclave, tant la destinée des hommes est que le plus grand nombre soit par tout, de saçon ou d'autre, subjugué par le plus petit. Là le pa'ssan ne seme point pour lui, mais pour des Seigneurs à qui lui & son champ, & le travail de les mains apartiennent, & qui peuvent le vendre & l'égorger avec le bétail de la terre. Tout ce qui est gentilhomme ne dépend que de soi. Il faut pour le juger dans une affaire criminelle, une affemblée entiere de la nation : il ne peut être arrêté, qu'après avoir été condamné. Ainsi il n'est presque jamais puni. Il y en a beaucoup de pauvres: ceux-là se mettent au service des plus puisfans, en recoivent un falaire, font les fonctions les plus basses, & siment mieux fervir leurs égaux, que de s'enrichir par le commerce. L'esclavage de la plus grande partie -de la nation, & l'orgueil & l'oinveté de l'autre, font que les arts font ignores dans ce païs,

païs, d'ailleurs fertile, arrofé des plus beaux fleuves de l'Europe, & dans lequel il feroit très-nifé de joindre par des canaux, l'Ocean Septentrional & la mer Noire, & d'embrasser le commerce de l'Europe & de l'Asse. Le peu d'ouvriers & de marchands qu'on voit en Pologne, sont des étrangers, des Ecossois, des François, des Juiss qui achetent à vil prix les denrées du païs, & vendent cherement aux nobles dequoi satissaire leur luxe.

Qui verroit un roi de Pologne dans la pompe de la Majesté Royale, le croiroit le Prince le plus absolu de l'Europe: c'est co-pendant celui qui l'est le moins. Les Pologois sont réellement avec lui ce contrat qu'on supose chez d'autres nations, entre le Souverain & les sujets. Le roi de Pologne à son sacre même, & en jurant les Passa conventa, dispense ses sujets du serment d'obessisance, en cas qu'il viole les lois de la République.

Il nomme à toutes les charges, confere tous les honneurs. Rien n'est hereditaire en Pologne, que les terres & le rang de noble. Le fils d'un Palatin, & celui du Roi, n'ont nul droit aux dignités de leur pere. Mais il y a cette grande difference entre le Roi & la République, qu'il ne peut ôter aucune charge après l'avoir donnée; & que la République a le droit de lui ôter la couronne, s'il transgressioit les lois de l'Etat.

La noblesse jalouse de la liberté, vend souvent ses suffrages, & rarement ses affections. A peine ont-ils élu un Roi, qu'ils craignent son ambition, & lui oposent leurs cabales. Les Grands qu'il a faits & qu'il ne peut défaire, deviennent souvent ses ennemis, au lieu de rester ses creatures. Ceux qui sont attachés à la Cour, sont l'objet de la haine du reste de la noblesse; ce qui forme touiours deux partis : division inévitable, & mêi me necessaire dans des païs ou l'on veut avoir des Rois. & conserver sa liberté.

Ce qui concerne la nation est reglé dans les Etats generaux qu'on apelle Diétes. Ces Etats sont composés du corps du Senat, & de plufieurs gentilshommes. Les Senateurs sont les Palatins & les Evêques: le second ordre est composé des deputés des Diétes particulietes de chaque Palatinat. A ces grandes afsemblées préfide l'archevêque de Gnêne, primat de Pologne, vicaire du Roïaume dans les interregnes, & la premiere personne de l'Etat après le Roi. Rarement y a-t-il en Pologne un autre Cardinal que lui, parce que la Pourpre Romaine ne donnant aucune presseance dans le Senat, un Evêque qui seroit Cardinal, seroit obligé ou de s'affeoir à son rang de Senateur, ou de renoncer aux droits solides de la dignité qu'il a dans sa patrie, pour soutenir les prétensions d'un honneur étranger.

Ces Diétes se doivent tenir par les lois du Royaume, alternativement en Pologne, & en Lithuanie. Les deputés y decident souvent leurs affaires le sabre à la main, comme les anciens Sarmates dont ils font descendus. & quelquefois même au milieu de l'yvresse, vice que les Sarmates ignoroient. Chaque gentilhomme deputé à ces Etats generaux. joüit du droit qu'avoient à Rome les tribuns du peuple, de s'oposer aux lois du Senat. Un seul gentilhomme qui dit, je proteste, arrête par ce mot soul les resolutions unanimes de tout le reste, & s'il part de l'endroit où se tient la Diéte, il saut alors qu'elle se fepare.

On aporte aux defordres que naissent de reme loi un remede plus dangereux encore. La Pologne est rarement sans deux factions. L'unanimité dans les Diétes étant alors impeffible, chaque parti forme des confederazions, dans desquelles on decide à la pluralité des voix, sans avoir égard aux protestations du plus petit nombre. Ces assemblées, illegisimes selon les lois, mais autorisées par l'uface, se font au nom du Roi, quoique souwent contre son consentement, & contre ses intérêts; à peu près comme la ligue se serwoit en France du nom de Henri III. pour L'accabler: & comme en Angleterre le Parlement qui fit mourir Charles I. sur un échasfaut, commença par mettre le nom de ce Prince à la tête de toutes les resolutions qu'ils prenoient pour le perdre. Lorsque les troubles sont finis, alors c'est aux Diétes genevales à confirmer ou à caffer les actes de ces confederations. Une Dicte même peut changer tout ce qu'a fait la precedente, par la même raison que dans les États monarchiques un Roi peut abolir les lois de son predecesfeur. & les siennes propres.

La noblesse qui fait les lois de la République, en fait aussi la force. Elle monte à chewal dans les grandes occasions, & peut composer un corps de plus de cent cinquante mille hommes. Cette grande armée nommée Pofpolite fe meut disticilement, & se gouverne mat: la difficulté des vivres & des fourages la met dans l'impuissance de sublister longterns affemblée; la discipline, la subordination. l'experience lui manquent; mais l'amour de la liberté qui l'anime, la rend touiours formidable.

On peut la vaincre ou la diffiper, ou la tenit même pour un tems dans l'esclavage: mais elle l'ecoue bien-tôt le joug. Ils fe combarent eux-mêmes aux rofeaux que la tem--pête couche par terre, & qui se relevent dès - que le vent ne souffle plus. C'est pour cette raison qu'ils n'ont point de places de guerre: ils veulent être les seuls remparts de leur République: ils ne souffrent jamais que leur Roi bâtisse des forteresses, de peur qu'il ne s'en serve, moins pour les désendre, que pour -les oprimer. Leur pais est tout ouvert. à la reserve de deux ou trois places frontieres. Que fi dans leurs guerres ou civiles ou étrangeres ils s'obstinent à soutenir chez eux quelque siège, il faut saire à la hâte des sortifications de terre, reparer de vioilles murailles à demi rainées, élargir des fossés presque comblés, & la ville est prise avant que les retranchemens foient achevés.

La Pospolite n'est pas toujours à cheval pour garder le pass: elle n'y monte que par l'ordre des Diétes, ou même quelquesus sur le simple ordre du Roi dans les dangers extrêmes.

Le garde ordinaire de la Pologne est une armée qui doit toujours subsister aux dépens de la République. Elle est composée de deux edrps indépendans l'un de l'autre, sous deux grands Generaux disserens. Le premier cotps est celui de la Pologne, & doit être de trente-fix mille hommes: le second au nombre de douze mille, est celui de la Lithuanie. Les deux grands Generaux sont indépendans l'un de l'autre. Quoique nommés par le Roi, ils ne rendent jamais compte de leurs operations qu'à la République, & ont une autorité suprême sur leurs troupes. Les colonels sont les maitres

maîtres absolus de seurs regiment; c'est à eux à les faire subsister comme ils peuvent; & à leur païer leur solde. Mais étant rarement païés eux-mêmes, ils desolent le païs, & ruinent les labouteurs pour satisfaire leur a-vidité & celle de leurs soldats. Les seigneurs Polonois paroissent dans ces armées avec plus de magnificence que dans les villes: leurs tentes sont plus belles que leurs maisons. La cavalerie qui fait les deux tiers de l'armée, est presque toute composée de gentilshommes: elle est remarquable par la bonne mine des cavaliers, par la beauté des chevaux, & par la richesse des habillemens & des harnois.

Leurs Gens-d'armes sur tout que l'on distingue en Houssarts & Pancemes ne marchent qu'accompagnés de plusieurs valets qui leur tienment des chevaux de main, ornés de brides à plaques & cloux d'argent, de selles brodées, d'arçons, d'étriers dorés, & quelquesois d'argent massif, avec de grandes housses trainantes à la maniere des Turcs, dont les Polonois imitent autant qu'ils peuvent la magnificence.

Autant cette cavalerie est parée & superbe, autant l'infanterie paroît miserable & délabrée, anal vêtuë, mal armée, sans habit d'ordonnance ni rien d'unisorme: ces santassins qui ressemblent à des Tartares vagabonds, suportent avec une sermeté étonnante la saim, le sroid, la satigue, & tout le poids de la guerre.

On voit encore dans les foldats Polonois le caractère des anciens Sarmates leurs ancêtres, aussi peu de discipline, la même fureur à attaquer, la même promptitude à suir & à revenir au combat, le même acharnement dans le carnage quand ils sont vainqueurs.

Le roi de Pologne s'étoit flatté d'abord que dans le besoin ces deux armées combattroient

### ROI DE SUEDE. LIV. II.

en sa faveur, que la Pospolite Rolonoise s'armeroit à ses ordres; & que toutes tes forces jointes aux Saxons ses sujets, & aux Moscovites ses alliés, composeroient une multitude devant qui le petit nombre des Suedois n'oséroit paroître. Il se vit presque tout à coup privé de ces secours par les soits même qu'il avoit pris pour les avoir tous à la fois.

Accoutumé dans ses pais hereditaires au souvoir abfolu, il crut trop qu'il pourroit gouverner la Pologne comme la Saxe : le commencement de son regne fit des mécontens: ses premieres démarches irritérent le parti oui s'étoit oposé à son élection. La alienérent presente tout le reste. La Pologne murmuja de voir ses villes remplies de garnisons Saxonnes, & ses frontieres de troupes Moscovites. Cette nation bien plus jalouse de maintenir sa liberté, qu'empressée à attaquer ses voisins, ne regarda point la guerre du roi Auguste contre la Suede. & l'irruption en Livonie, comme une entreprise avantageuse à la Republique. On trompe difficilement une nation libre fur ses vrais interêts. Les Polonois sentoient que si cette guerre entreprise sans lour consentement étoit malhenreuse, leur pais ouvert de tous côtés seroit en proje au roi de Suede; & que si elle était heureuse, ils seroient subjugués par leux Roi même, qui maître alors de la Livonie comme de la Saxe, enclaveroit la Pologne entre ces deux païs pleins de places fortes. Dans cette alternative, ou d'être esclaves du Roi qu'ils avoient élu, ou d'être ravagés par Charles XII. justement outragé, ils ne formérent qu'un cri contre la guerre qu'ils crurent déclarée à eux-mêmes plus qu'à la Suede. Ils regardérent les Saxons & les. Moscovites comme les infirmens de leurs chaînes.

chaînes. Bien-sôt volant que le roi de Suede avoit renversé tout ce qui étoit sur son passage, & s'avançoit avec une armée victorieuse au cour de la Lithuanie, ils éclatérent contre leur Souverain, avec d'autant plus de liberté.

qu'il étoit malheureux.

Deux partis divisoient alors la Lithuanie, celui des princes Sapieha, & celui d'Oginsky. Ces deux factions avoient commencé par desquerelles particulieres degenerées en guerre civile. Le roi de Suede s'attacha les princes Sapieha: Oginsky mal secouru par les Saxons. vit son parti presque aneanti. L'armée Lithuanienne que ces troubles & le défaut d'argent reduisoient à un petit nombre, étoit en partie dispersée par le Vainqueur. Le peu qui tenoit pour le roi de Pologne, étoit separé en petit corps de troupes fugitives, qui erroient dans la campagne, & subfistoient de rapines. Auguste ne voïoit en Lithuanie que de l'impuissance dans son parti, de la haine dans ses sujets, & une armée ennemie conduite par un joune Roi outragé, victorieux & implacable.

Il y avoit à la verité en Pologne une armée; mais au lieu d'être de trente-fix mille hommes, nombre prescrit par les lois, elle n'étoit pas de dix-huit mille. Non seulement elle étoit mal païée & mal armée; mais ses Generaux ne seavoient encore quel parti prendre.

La ressource du Roi étoit d'ordonner à la noblesse de le suivre; mais il n'osoit s'exposer à un resus qui eût trop découvert, & par

consequent augmenté sa foiblesse.

Dans cet état de trouble & d'incertitude, tous les Palatinats du roïaume demandoient au Roi une Diéte: de même qu'en Angleterre dans les tems difficiles, tous les corps de

l'Etat

l'ROI DE SUEDE. Liv. II. 55

l'Etat presentent des adresses au Roi pour le prier de convoquer un Parlement. Auguste avoit plus sossin d'une armée que d'une Distre, où les actions des Rois sont pesées. Il faller bien cependant qu'il la convoquât pour se point aignir la nation sans resour. Elle sut donc indiquée à Varsovie pour le deux Descembre de l'année 1701. Il s'aperçut bien-tôt que Charles XII. avoit pour le moins autant de pouvoir que lui dans cette assemblée. Ceux qui tenoient pour les Sapieha, les Lubormistry de leurs amis, le palatin Lecsinsky tresorier de la Couronne, & sur tout les partisans des princes Sobiesky, étoient tous secrettement attachés au roi de Suede.

Le plus confiderable de ces partisans, & le plus dangereux emiemi qu'eût le Roi de Pologne, étoit le cardinal Radjousky, archevêque de Gnêne, Primat du roïaume, & Président de la Diéte. C'étoit un homme plein d'artifice & d'obfeurités dans sa conduite; entierement gouverne par une femme ambitieuse que les Sucdois apelloient madame la Cardinale, laquelle ne coffoit de le pousser à l'intrigue & à la faction. L'habileté du Primat confishoit à profiter des conjonctures, sans chercher à les faire naître : il paroiffoit irresolu lorsqu'il étoit le plus determiné dans ses projets, allant toûjours à ses fins par des voies qui y femblotent opofées. Le roi Jean Sobiefky, predecesseur d'Auguste, l'avoit d'abord fait evêque de Warmie, & vice-chancelier du roïaume: Radjousky n'étant encore qu'evêque, obtint le Cardinalat par la faveur du même Roi: cette dignité lui ouvrit bien-tôt le chemin à celle de Primat; ainsi réunissant dans fa personne tout ce qui impose aux hommes,

Ŀ

36 HISTOIRE DE CHARRES XII.

detait en état d'entreprendre beaucoup ins-

Mesta son crédit après la ment de Jean, pour mettre le prince Jacques Sobiesky sur le techne: mais le terrent de la haine qu'en potteit au pere, tent grandi houme qu'il étoit, en écanta le fils. Le Cardinal Frimat se joignit alors à l'abbé de Polignac, ambassadeur de France, pour donner la couranne au prince de Conti, qui en esset sus est super de Saxe. l'emporténent bien-tôt sur l'éloquence de l'abbé de Polignac. Le Primat esse au parti qui couronna le roi Auguste, le attendit avec patience l'occasion de mettre la division entre la Pologne, & son nouveau-Roi.

Les victoires de Charles XII. protecheur du prince Jaques Sobiesti, la guerre civile de Eithuanie, le soulevement general des esprins contre le roi Auguste, firent croire au Cardinal Primat que le tems étoit arriré où il poursoit renvoire Auguste en Sare, et nouvrir au sis du roi Jean le chemin du trône. Ce Prince autresois l'objet innocent de la haine des Poknois, commençoit à devenir leurs delices depuis que le roi Auguste étoit hai; mais il n'osoit concevoir alors l'idée d'une si grande révolution; cépendant le Cardinal en jettoit insensiblement les sondemens.

D'abord it sembla vouloir reconcilier le Roi avec la République. Il enveya des lettres circulaires, dictées en aparence par l'espoint de concorde, & par la charité, piéges urfés, & connus, mais où les hommes sont toûjours pris. Il écrivit au roi de Suede une lettre touchante, le conjurant au nom de celui que tous les Chrétiens adorent également, de donner la paix à la Pologne & à son Roi.

Charles

Charles XII. répondit aux intentions du Cardinal plus qu'à ses paroles. Cependant il refioit dans le grand duché de Lithuanie avec o son armée victorieuse, déclarant qu'il ne vouloit point troubler la Diéte : qu'il faisoit la guerre à Auguste & aux Saxons, non aux Polonois; & que loin d'attaquer la République, il venoit la tirer d'opression. Ces lettres & ces reponses étoient pour le public. Des émissaires qui alloient & venoient continuellement de la part du Cardinal au comte Piper. & des affemblées secrettes chez ce Pré-12t. étoient les ressorts qui faisoient mouvoir la Diéte: elle proposa d'envoyer une ambasfade à Charles XII. & demanda unanimement au Roi, qu'il n'apellat plus les Moscovites fur les frontieres, & qu'il renvoïat ses troupes Saxonnes.

La mauvaise fortune d'Auguste avoit déja fait ce que la Diéte exigeoit de lui. La Hque conclue secrettement à Birzen avec le Moscovite étoit devenue aussi inutile, qu'elle . avoit paru d'abord formidable. Il étoit bien éloigné de pouvoir envoyer au Czar les cinquante mille Allemands qu'il avoit promis de faire lever dans l'Empire. Le Czar même. dangereux voisin de la Pologne, ne se pressoit pas de secourir alors de toutes ses forces un royaume divisé, dont il esperoit recueillir quelques dépouilles. Il se contenta d'envoyer dans la Lithuanie vingt mille Moscovites, qui y firent plus de mal que les Suedois, fuiant par tout devant le Vainqueur, & ravageant les terres des Polonois, jusqu'à ce que poursuivis par les generaux Suedois, & ne trouvant plus rien à piller, ils s'en retournérent par troupes dans leur païs. A l'égard des débris de l'armée Saxonne battue à Riga,

## 58 HISTOIRE DE CHARLES XII.

le roi Auguste les envoya hiverner, & se recruter en Saxe, asin que ce sacrifice, tout sorcé qu'il étoit, pût ramener à lui la nation Polonoise irritée.

Alors la guerre se changea en intrigues : la Diéte étoit partagée en presque autant de factions, qu'il y avoit de Palatins. Un jour les intérêts du roi Auguste y dominoient : le fendemain ils y étoient proscrits. Tout le monde crioit pour la liberté & la justice : mais on ne sçavoit point ce que c'étoit que d'étre libre & juste. Le tems se perdoit à cabaler en secret, & à haranguer en public. La Diéte ne sçavoit ni ce qu'elle vouloit, ni ce qu'elle devoit faire. Les grandes compagnies n'ont presque jamais pris de bons conseils dans les troubles civils, parce que les factieux y sont hardis, & que les gens de bien y sont timides pour l'ordinaire. La Diéte se separa en tumulte le 17. Février de l'année 1702, après trois mois de cabales & d'irresolutions. Les Senateurs qui sont les Palatins & les Evêques, restérent dans Varsovie. Le senat de Pologne a le droit de faire provisionnellement des lois, que rarement les Diétes infirment. Ce corps moins nombreux, accoutumé aux affaires, fut bien moins tumultueux, & decida plus vîte.

Ils arrêtérent qu'on envoieroit au roi de Suede l'ambassade proposée dans la Diéte; que la Pospolite monteroit à cheval, & se tiendroit prête à tout evenement: ils firent plusieurs reglemens pour apaiser les troubles de Lithuanie, & plus encore pour diminuer l'autorité de leur Roi, quoique moins à craindre que celle de Charles.

Auguste aima mieux alors recevoir des lois dures de son Vainqueur, que de ses sujets. Il

se détermina à demander la paix au roi de Suede. & voulut entamer avec lui un traité fecret. Il falloit cacher cette démarche au Senat, qu'il regardoit comme un ennemi encore plus intraitable. L'affaire étoit délicate: il s'en reposa sur la comtesse de Konismar, Suedoife d'une grande naissance, à laquelle il étoit alors attaché. Cette femme celebre dans le monde par son esprit & par sa beauté, étoit plus capable qu'aucun Ministre de faire réussir une negociation. De plus, comme elle avoit du bien dans les Etats de Charles XII. & qu'elle avoit été longtems à sa Cour, elle avoit un prétexte plausible d'aller trouver ce Prince. Elle vint donc au camp des Suedois en Lithuanie. & s'adressa d'abord au comte Piper, qui lui promit trop legerement une audience de son Maître. La Comtesse parmi les perfections qui la rendoient une des plus aimables personnes de l'Europe, avoit le talent singulier de parler les langues de plusieurs pais qu'elle n'avoit jamais vus, avec autant de delicatesse que si elle y étoit née: elle s'amusoit même quelquesois à saire des vers François, qu'on eût pris pour être d'une personne née à Versailles. Elle en composa pour Charles XII. que l'Histoire ne doit point obmettre. Elle introduisoit les Dieux de la Fable, qui tous louoient les differentes vertus de Charles. La piece finissoit ainfi:

Enfin chacun des Dieux discourant à sa gloire, Le plaçoit par avance au temple de memoire : Mais Venus ni Bachus n'en dirent pas un mot.

Tant d'esprit & d'agrément étoient perdus auprès d'un homme tel que le roi de Suede, Il resusa constamment de la voir. Elle prit

### 60 HISTOIRE DE CHARLES XII.

le parti de se trouver sur son chemin, dans les stequentes promenades qu'il saisoit à cheval. Effectivement elle le rencontra un jour dans un sentier sort étroit : elle descendit de carosse, dès qu'elle l'aperçut. Le Roi la salua, sans lui dire un seul mot, tourna la bride de son cheval, se s'en retourna dans l'instant; de sorte que la comtesse de Konlismar ne remporta de son voyage que la satissaction de pouvoir croire que le roi de Suede ne redoutoit

ou'elle.

Il fallut alors que le roi de Pologne se jettat dans les bras du Senat. Il lui fit deux propositions par le palatin de Mariembourg; l'une, ou'on lui laissat la disposition de l'armée de la République, à laquelle il paieroit de ses propres deniers deux quartiers d'avance : l'autre, qu'on lui permît de faire revenir en Pologne douze mille Saxons. Le Cardinal Primat fit une réponse aussi dure qu'étoit le refus du roi de Suede. Il dit au palatin de de l'affemblée. Mariembourg, au nom ... qu'on avoit résolu d'envoyer à Charles XII. ... une ambassade; qu'il ne s'agissoit plus que d'accommoder le Roi avec la Pologne & , la Suede: qu'il étoit inutile de paser une " armée qui ne combattroit pas pour lui, ,, sans l'ordre de la République; & que pour , les Saxons, il ne lui conseilloit pas de les " faire venir. "

Le Roi dans cette extrémité, voulut au moins conserver les aparences de l'autorité royale. Un de ses Chambellans alla de sa part trouver Charles, pour sçavoir de lui, où, & comment
Sa Majesté Suedoise voudroit recevoir l'ambassade du Roi son maître & de la République. On avoit oublié malheurousement du
demander un passeport aux Suedois peus ce

Cham-

Chambellan. Le roi de Suede le fit mettre en prison, au lieu de lui donner audience, en disant qu'il comptoit recevoir une ambassade de la République, & rien du roi Auguste.

Alors Charles ayant laissé derrière lui des garnisons dans quelques villes de Lithuanie, s'avança au delà de Grodno, ville connue en Europe per les Diétes qui s'y tiennent, mais

mal bâtie, & plus mal fortifiée.

. A quelques milles par delà Grodno il rencontra l'ambassade de la République : elle étoit composée de cinq Senateurs. Le waivode Galesky, & le comte de Tarlo, most depuis en France, devoient porter la parole, Le Roi leur donna audience dans sa tente avec une pompe qu'il avoit toûjours dédaimée, mais qu'il crut necessaire alors. Un Lieutenant general avec cent drabans à chevalqui sont les gardes du roi de Suede, alla audevant des Amballadeurs; ils mirent pied terre à cinquante pas de la tente royale, & furent conduits entre deux haies de gardes fous les armes, jusqu'à une grande anticham-Un Major general les introduisit de la dans une chambre assez vaste, dont le plafond, le plancher & les murs étoient couverts de tapis de Perse. Le Roi les attendoit sur un trône: il se leva & se découvrit à leur premiere reverence: ensuite le Roi & les Ambassadeurs s'étant couverts, le Waivode parla le premier, le comte Tarlo ensuites Leurs discours furent pleins de ménagemens & d'obscurités : ils ne prononcérent pas une seule fois le nom du roi de Pologne, ne voulant ni parler en sa saveur, ni s'en plaindre ouvertement; mais seulement laisser entendre ce qu'il ne convenoit pas d'expliquer, Charles traita en particulier chaque Ambassa-

### 62 HISTOIRE DE CHARLES XII.

deur avec amitié, & avec confiance. Mais quand il fallut répondre à la République qui les envoyoit, & qui à son gré n'entroit pas dans ses vues avec une soumission assez prompte, il leur fit dire par le comte Piper, qu'il feroit réponse dans Varsovie.

Le même jour il marcha vers cette ville: sa marche sut precedée par un maniseste dont le Cardinal, & son parti, inondérent la Pologne en huit jours. Charles par cet écrit invitoit tous les Polonois à joindre leur vengeance à la sienne, & pretendoit leur faire voir que leurs intérêts & les siens étoient les mêmes. Il s'étoient cependant bien disserns: mais le maniseste, soutenu par un grand parti, par le trouble du Senat, & par l'aproche du Conquerant, sit de très-sortes impressions. Il fallut reconnoître Charles pour protecteur, puisqu'il vouloit l'être, & qu'on étoit encore trop heureux qu'il se contentât de ce tître.

Les Senateurs contraires à Auguste, publiérent hautement l'écrit sous ses yeux même. Le peu qui lui étoient attachés, demeurérent dans le filence. Enfin quand on aprit que Charles avançoit à grandes journées, tous se préparérent en confusion à partir : le Cardinal quitta Varsovie des premiers : la plûpart precipitérent leur fuite; les uns pour aller attendre dans leurs terres le dénouement de cette affaire, les autres pour aller foulever leurs amis. Il ne demeura auprès du Roi que l'ambassadeur de l'Empereur, celui du Czar, le nonce du Pape, & quelques Evêques, & Palatins liés à sa fortune. Il falloit fuir, & on n'avoit encore rien decidé en sa faveur. Il se hâta avant de partir de tenir un conseil avec ce petit nombre de Senateurs, qui representoient encore le Senat. Quelques

zelés

zeles qu'ils faffent pour fon lervice, ils étaient Polonois: ils avoient tous concu une si grande aversion pour les troupes Saxonnes. qu'ils n'oférent pas lui accorder la liberté d'en faire venir au-delà de fix mille pour fa défenfe : encore votérent-ils que ces fix mille hommes seroient commandés par le grand General de la Pologne. & renvoïés immediatement après la paix. Quant aux armées de la République, ils lui en laisserent la disposition.

Après ce refultat le Roi quitta Varsovie, trop foible contre ses ennemis, & peu satisfait de son parti même. Il fit aussi-tôt publier ses Universaux pour assembler la Pospolite, & les armées qui n'étoient guéres que de vains noms: il n'y avoit rien à esperer en Lithuanie où étoient les Suedois. L'armée de Pologne reduîte à peu de troupes, manquoit d'armes, de provisions & de bonne volonté. La plus grande partie de la noblesse intimidée, irresolue, ou mal disposée, demeura dans ses terres. En vain le Roi autorifé par les lois de l'Etat. ordonna, sur peine de la vie, à tous les gentilshommes de monter à cheval, & de le suivre. Il commencoit à devenir problematique. fi on devoit lui obéir. Sa grande ressource étoit dans les troupes de son Electorat, où la forme du gouvernement entierement absolue. ne lui laissoit pas craindre une desobéissance. Il avoit déja mandé secrettement douze mille Saxons, qui s'avançoient avec précipitation. Il en faisoit encore revenir huit mille, qu'il avoit promis à l'Empereur dans la guerre de l'Empire contre la France, & qu'il sut obligé de rapeller par la necessité où il étoit réduit. Introduire tant de Saxons en Pologne, c'étoit revolter contre lui tous les esprits, & violer la loi faite par fon parti même, qui ne lui en

## 62 HISTOIRE DE CHARLES XII.

permettoit que fix mille: mais il scavoit bien. que s'il étoit Vainqueur, on n'oseroit pas se plaindre, & que s'il étoit vaincu, on ne lui pardonneroit pas d'avoir même amené les fix mille hommes.

Pendant que ces soldats arrivoient par troupes, & qu'il alloit de Palatinat en Palatinot raffembler la noblesse qui lui étoit attarbée, le roi de Suede arriva enfin devant Varfoyie le 5. Mai 1702. A la premiere sommation les portes lui furent ouvertes. Il renvoia la garnison Polonoise, congedia la gardo hourreoise, établit des porps de gardes par tout, ordonna sux habitens de venir remettre toutes leurs armes : mais content de les desarmen. & ne voulant pas les aigrir, il n'exiges d'eux qu'une contribution de cent mille francs. Le roi Auguste assembloit alors ses forces à Cracovie: il fut bien surpris d'y voir arriver le Cardinal Primat. Cet homme qui brûloit de confommer son ouvrage, prétendoit garder jusqu'en bout la décence de son caracteres & chaffer fon Roi avec les dehors respectueux d'un bon sviet: il lui fit entendre: que le roi de Suede paroissoit disposé à un accommodement raisannable, & demanda humblement la permission d'aller le trouver. Le rei Auruste accorda ce qu'il ne pouvoit refuser, c'est-à-dire, la liberté de lui nuire.

Le cardinal Primat couvrant ainfi le scandale de sa conduite, en y ajoûtant la perfidie. courut incontinent voir le roi de Suede, auquel il n'avoit point encore ofé se presenter. Il vit ce Prince à Prang, près de Varsovie, mais sans les ceremonies dont on avoit usé avec les embaffadeurs de la République. trouve ce Conquerant vêtu d'un habit de grosdrap blou, avec des boutons de cuivre doré, de

121.1

de groffes bottes, des gands de basse qui lus venoient jusqu'au coude, dans une chambre sans tapisserie, où étoient le duc de Holstein son beau-frère, le comte Piper son premier Ministre, & plusieurs Officiers generaux. Le Roi avança quelques pus au-devant du Cardinal; ils eurent ensemble debout une conserence d'un quart-d'heure, que Charles smit en disant tout haut: Je ne donnerai point la paix aux Polonois, qu'ils n'aient élu un autre Roi. Le Cardinal qui s'attendoit à cette declaration, la sit s'çavoir sussi-tôt à tous les Palatinats, les assurant de l'extrême déplaisir qu'il disoit en avoir, is en même tems de la necessité où l'on étoit de complaire au Vainqueur.

A cette nouvelle le roi de Pologne vit bien au'il falloit perdre ou conserver son trône par une bataille. Il épuisa ses ressources pour cette grande décision. Toutes ses troupes Saxonnes étoient arrivées des frontieres de Saxe: la nobleffe du Palatinat de Cracovie où il étoit encore, venoit en foule lui offrir ses services. Il encourageoit lui-même chacun de ces gentils hommes à fe fouvenir de leurs sermens : ils lui promitent de verser pour lui jusqu'à la dernière goute de leur fang. Fortifié de leurs focours, & des troupes qui portoient le nom de l'armée de la couronne, il alla pour la premiere fois chercher en personne le roi de Buede. Il le trouva bien-tôt qui s'avançoit hi-même vers Cracovie.

Les deux Rois parurent en presence le 19. Juillet de cette année 1702, dans une vaste plaine auprès de Clissau, entre Varsovie & Cracovie. Auguste avoit près de vingt-quatre mille hommes. Charles n'en avoit que douze mille. Le combat commença par des décharges d'artillerie. A la première volée qui su tirée

#### 66 Histoire de Charges XII.

tirée par les Saxons, le duc de Holftein qui commandoit la cavalerie Suedolfe, jeune Prince plein de courage & de vertu, recut un coup de canon dans les reins. Le Roi demanda s'il étoit mort: on lui dit que oui: il ne repondit rien: quelques larmes tombérent de ses yeux; il se cacha un moment le vilage avec les mains, puis tout à coup pouffant son cheval à toute bride, il s'élanca au milieu des ennemis, à la tête de ses gardes.

Le roi de Pologne fit tout ce qu'on devoit attendre d'un Prince qui combattoit pour sa couronne. Il ramena lui même trois fois ses troupes à la charge; mais l'ascendant des Suedois l'emporta. Charles gagna une victoire complette, Le camp ennemi, les drapeaux, l'artillerie, la caisse militaire d'Auguste lui demeurérent. Il ne s'arrêta pas sur le champ de bataille. &: marcha droit à Cracovie, poursuivant le roi

de Pologne qui fuïoit devant lui.

Les bourgeois de Cracovie furent affez hardis pour fermer leurs portes au Vainqueur. Il les fit rompre, & prit le château d'assaut. Ses foldats, les feuls dans le monde qui s'abstinfsent de piller après la victoire, ne maltraitérent aucun bourgeois; mais le Roi fit paver aux habitans la temerité de leur refistance par

des contributions excessives.

Il sortoit de Cracovie bien résolu de pourfuivre le roi Auguste sans relâche. A quelques milles de la ville, son cheval s'abattit, & lui fraçassa la cuisse. Il fallut le raporter à Cracovie, où il demeura au lit six semaines entre les mains des chirurgiens. Cet accident donna à Auguste le loifir de respirer. Il fait austi-tôt répandre dans la Pologne & dans l'Empire que Charles XII. est mort de fa chute. Cette faulle nouvelle crue quelques tems, jetta tous

### ROI DE SUEDE. LIV. II. 67

les esprits dans l'étonnement, & dans l'incertitude. Dans ce petit intervalle il assemble à Mariembourg, puis à Lublin tous les ordres du royaume deja convoqués à Sendomir. La soule y su grande: peu de Palatinats resusérent d'y envoyer. Il regagna presque tous les esprits par des largesses, par des promesses, & par cette assabilité necessaire aux Rois électifs pour se faire aimer, & aux Rois électifs pour se maintenir. La Diéte su bien-tôt détrompée de la fausse nouvelle de la mort du roi de Suede: mais le mouvement étoit déja donné à ce grand corps: il se laissa emporter à l'impulsion qu'il avoit reçue: tous ses membres jurérent de demeurer sidéles à leur Souverain.

Le cardinal Primat lui-même affectant encore d'être attaché au roi Auguste, vint à la Diéte de Lublin: il y baisa la main au Roi. & ne refusa point de prêter le serment comme les autres. Ce serment consistoit à jurer que l'on n'avoit rien entrepris, & qu'on n'entreprendroit rien contre Auguste. Le roi dispensa le Cardinal de la premiere partie du serment. & le Prelat jura le reste en rougissant. Le resultat de cette Diéte sut que la République de Pologne entretiendroit une armée de cinquante mille hommes à fes dépens pour le service de son Souverain: qu'on donneroit fix femaines aux Suedois pour déclarer s'ils vouloient la paix ou la guerre. & pareil terme aux princes de Sapieha, les premiers auteurs des troubles de Lithuanie, pour venir demander pardon au roi de Pologne.

Mais durant ces déliberations Charles XII. guéri de sa blessure, renversoit tout devant lui. Toûjours serme dans le dessein de sorcer les Polonois à détrôner eux-mêmes leur Roi, il sit convoquer par les intrigues du Cardinal Primat

Primat une nouvelle assemblée à Varsovie pour l'oposer à celle de Lublin. Ses Generaux lui representoient que cette affaire pourroit encore avoir des longueurs. & s'évanouir dans les delais: que pendant ce tems les Moscovites s'aguerrificient tous les jours contre les troupes qu'il avoit laissées en Livonie & en Ingrie; que les combats qui se donnoient souvent dans ces provinces entre les Suedois & les Russes, n'étoient pas toujours à l'avantage des premiers: & qu'enfin sa presence y seroit neut-être bien-tôt necessaire. Charles aussi inébranlable dans ses projets, que vif dans les actions, leur répondit: ,, Quand je devrois " rester ici cinquante ans, je n'en sortirai point que je n'aie détrôné le roi de Po-

...logne. "

Il laissa l'assemblée de Varsovie combattre par des discours & par des écrits celle de Lublin. & chercher de quoi justifier ses procedés dans les lois du royaume, lois toujours équivoques, que chaque parti interprete à son cré. & que le succès seul rend incontestables. Pour lui avant augmenté ses troupes victorieuses de fix mille hommes de cavalerie. & de buit mille d'infanterie qu'il reçut de Suede, il marcha contre les reftes de l'armée Saxonne on'il avoit battue à Clissau, & qui avoit eu le tems de se rallier & de se groffir pendant que fa chute de cheval l'avoit retenu au lit. Cette - armée évitoit ses aproches. & se retiroit vers la Prusse au Nord-Ouest de Varsovie. La riviere du Bug étoit entre lui & les ennemis. · Charles passe à la nage à la tête de sa cavalerie; son infanterie alla chercher un gué au dessus. On arrive aux Saxons le premier de Mai 1703. dans un lieu nommé Pultusk. Le general Stenau les commandoit au nombre d'ensiron din mille. Le roi de Suede dans la marche précipitée n'en avoit pas amené davantage, sur qu'un meindre nombre lui sufficié. Le terreur de ses armes étoit si grande, que la moitié de l'armée. Saxonne s'ensuit à son aproche sans rendre de combat. Le general Stenan sit serme un moment avec deux regimens : le moment d'après il sut lui même entrainé dans la suite generale de son armée, qui se dispers avant d'être vaintne. Les Suedois ne firent pas mille prisonniers, & ne tuésent pas six cont hommes, aïent plus de peine à les poursisires, qu'à les déssire.

Auguste à qui il ne restoit plus que les disbris de ses Saxons battus de tous côtés, se retira en bâte dans Thorn ville de la Prusse setira en bâte dans Thorn ville de la Prusse separte, sur la Vistule, laquelle est sous la protection des Polonois. Charles se disposa taussitôt à l'asseger. Le roi de Pologne qui ne s'y erat pas en sureté, se retira jusqu'en Same. Cependant Charles dans tant de mesches si vives, traversant des rivieres à la nage, se courant avec son infanterie montée en crosse derrière ses cavaliers, n'avoir pis amener de canon devant Thorn. Il lui fallut attendre eu il lui en vint de Suede par mer.

En attendant il se posta à quelques milles de la ville: il s'avançoit souvent trop près des remparts pour la reconnoître. L'habit simple qu'il portoit toûjours, lui étoit dans ces dangereuses promenades d'une utilité à laquelle il a'svoit jamais pensé: il l'empéchnit d'êtse remarqué, se d'être chois par les ennemis qui ensient tiré à sa personne. Un jour s'étant avancé sort près avec un de ses Generals nommé Lieven qui étoit vêtu d'un habit d'écarlatte galonné d'or, il craignit que ce General ne sut trop aperçus, il lui endanna de

70 HISTOTRE DE CHARLES XII.

de se mettre derriere lui, par un mouvement de cette magnanimité qui lui étoit si naturelle, que même il ne faisoit pas restéxion qu'il exposoit sa vie à un danger maniseste pour fauver celle de son sujet.

Lieven connoissant trop tard fa faute d'awoir mis un habit remarquable qui exposoit auffi ceux qui étoient auprès de lui, & craignant égale ment pour le Roi en quelque place qu'il fût, héfitoit s'il devoit obéir; dans le moment que duroit cette contestation. le Roi le prend par le bras, se met devant lui & le couvre : au même instant une volée de canon qui venoit en flanc, renverse le General mort sur la place même que le Roi quittoit à peine. La mort de cet homme tué précisément au lieu de lui, & parce qu'il l'avoit voulu fauver, ne contribua pas peu à l'affermir dans l'opinion où il fut toute sa vie d'une prédestination absolue. & lui sit croire que sa destinée qui le conservoit si singulierement. le réservoit à l'execution des plus grandes choles.

Tout lui réufifioit, & ses négociations & ses armes étoient également heureuses. Il étoit comme present dans toute la Pologne, car son grand maréchal Renchild étoit au cœur de cet Etatavec un grand corps d'armée. Près de trente mille Suedois sous divers Generaux, répandus au Nord & à l'Orient sur les frontieres de la Moscovie, arrêtoient les efforts de l'empire des Russes; & Charles étoit à l'Occident à l'autre bout de la Pologne, à la tête de l'élite de ses troupes victorieuses.

Le Dannemark lié par le traité de Travendal, que son impuissance l'empêchoit de rompre, demeuroit dans le filence. L'électeur de Brandebourg qui avoit acquis le titre de roi

### ROI DE SUEDE. LIV. II.

e de Prusse sans être devenu plus puissant, n'ofoit faire éclater son dépit de voir le roi de Suede fi près de ses Etats. Son grand-pere avoit été dépouillé de la plus belle partie, de la Pomeranie, par Gustave-Adolphe. Il n'avoit de fureté pour le reste que la moderation de Charles. Plus loin en tirant vers le Sud--Ouek. entre les fleuves de l'Elbe & du Wefer. le duché de Breme dernier territoire des anciennes conquêtes de la Suede, rempli de ·fortes garnisons, ouvroit encore à ce Conouérant les portes de la Saxe & de l'Empire. Ainfi depuis l'Ocean Germanique jusques asfez près de l'embouchure du Boristhéne, ce qui fait la largeur de l'Europe, & jusqu'aux portes de Moscou, tout étoit dans la consternation & dans l'attente d'une révolution entiere. Ses vaisseaux maîtres de la mer Raltique, étoient employés à transporter dans son païs les prisonniers faits en Pologne. La Suede tranquille au milieu de ces grands mouvemens goûtoit une paix profonde, & souissoit de la gloire de son Roi sans en porter le poids; puisque ces troupes victorieules étoient paiées & entretenues aux dépens

Dans ce filence general du Nord devant les armes de Charles XII. la ville de Dantzik ofa lui déplaire. Quatorze frégates & quarante vaisseaux de transport amenoient au Roi un renfort de fix mille hommes, avec du canon & des munitions, pour achever le siège de Thorn. Il falloit que ce secours remontat la Vistule. A l'embouchure de ce sleuve est Dantzik ville riche & libre, qui jouit avec Thorn & Elbing des mêmes privileges en Pologne, que les villes Imperiales ont dans l'Allemagne. Sa liberté a été attaquée tour

des vaincus.

## 12 HISTOIRE DE CHARLES XII.

à tour par les Danois, la Suede & quelques princes Allemans, & elle ne l'a conservée que par la jalousie qu'ont ces Puissances les unes des autres. Le comte de Steinbock un des generaux Suedois assembla le Magistrat de la part du Roi, demanda le passage pour les troupes, & leur proposa de lui vendre de la poudre & quelques munitions. Le Magiftrat, par une imprudence ordinaire à ceux qui traitent avec plus forts qu'eux, n'osa ni le refuser, ni lui accorder nettement ses demandes. Le general Steinbock se fit donner de force plus qu'il n'avoit demandé: on exigra même de la ville une contribution de cent mille écus, par laquelle elle païa fon refus imprudent. Enfin les troupes de renfort. le canon & les munitions étant arrivés devant Thom, on commença le siège le 22. Septembre.

Rovel gouverneur de la place, la désendit un mois avec cine mille hommes de garnifon. Au bout de ce tems, il fut forcé de se rendre à discrétion. La garnison sut faite prisonniere de guerre, & envoyée en Suede, Rovel fut presenté desarmé au Roi. Prince qui ne perdoit jamais une occasion d'honorer le merite dans ses ennemis, lui donna une épée de fa main, lui fit un present confidérable en argent, & le renvoya sur sa parole. L'honneur qu'avoit la ville de Thorn d'avoir produit autrefois Copernic le fondateur du vrai sistême du monde, ne lui servit de rien auprès d'un Vainqueur trop peu instruit de ces matieres, & qui ne scavoit encore récompenser que la valeur. La ville petite & pauvre fut condamnée à paser quarante mille écus, contribution excellive pour elle.

Rol DE Suede. Liv. II. 73

Elbing bâtie sur un bras de la Vistule, sondée par les Chevaliers Teutons & annexes aussi à la Pologne, ne profita pas de la faute des Dantzikois; elle balança trop à donner passage aux troupes Suedoises. Elle en sut plus sevérement punie que Dantzick. Charles v entra le 12. de Decembre à la tête de quatre mille hommes la bayonnette au bout du fusil. Les habitans épouventés se jettérent à genoux dans les rues, & lui demandérent misericorde. Il les fit tous desarmer, logea les foldats chez les bourgeois: ensuite aïant mandé le Magistrat, il exigea le jour même une contribution de deux cent soixante mille écus; il y avoit dans la ville deux cent Diéces de canon & quatre cent milliers de poudre qu'il faisit. Une bataille gagnée ne lui cut pas valu de si grands avantages.

Tous ces succès étoient les avant-coureurs

du détrônement du toi Auguste.

' A peine le Cardinal avoit juré à son Roi de ne rien entreprendre contre lui, qu'il s'étoit rendu à l'assemblée de Varsovie, toûjours fous le pretexte de la paix. Il arriva ne parfant que de concorde & d'obéissance, mais accompagné de trois mille foldats levés dans ses terres. Enfin il leva le masque, & le 14. Février 1704. il déclara au nom de l'assemblée, Auguste électeur de Saxe, inhabile à porter la couronne de Pologne. On y prononca d'une commune voix que le trône étoit vacant. La session de ce jour n'étoit pas encore finie, torsqu'un courier du roi de Suede, aporte une lettre de ce Monarque à l'assemblée. Le Cardinal ouvre la lettre: elle contenoit un ordre en forme de priere, d'élire pour roi le prince Jacques Sobieski: on se disposa à obéir avec joie. & on fixa même le jour de F 2 l'élec-

### 74. Histoire de Charles XII.

l'élection. Jacques Sobieski étoit alors à Breslau en Silésie, attendant avec impatience la couronne qu'avoit portée son pere. Il en recevoit les complimens; & quelques flatteurs lui avoient même déja donné le titre de Majesté, en lui parlant. Il étoit un jour à la chasse à quelques lieues de Breslau avec le prince Constantin l'un de ses freres: treate cavaliers Saxons envoiés secrettement par le roi Auguste, sortent tout à coup d'un bois voisin, entourent les deux Princes & les enlévent sans résistance. On avoit préparé des chevaux de relais, sur lesquels ils furent conduits à Lipsic où l'on les enferma étroitement. Ce coup déranges les mesures de Charles, du Cardinal & de l'assemblée de Varsovie.

La fortune qui se joue des têtes Couronnées, mit presque dans le même tems le roi Auguste sur le point d'être pris lui-même. Il étoit à table à trois lieues de Cracovie, se reposant sur une garde avancée postée à quelque distance, lorsque le general Renchild partut subitement après avoir enlevé cette garde. Le roi de Pologne n'eut que le tems de monter à cheval lui onziéme. Le general Renchild le poursuivit pendant quatre jours, prêt de le faisir à tout moment. Le Roi suit jusqu'à Sandomir: le general Suedois l'y suivit encore, & ce ne sut que par un bonheur singulier que ce Prince échapa.

Pendant tout ce tems le parti du roi Auguste traitoit celui du Cardinal, & en étoit traité réciproquement, de traître à la Patrie. L'armée de la Couronne étoit partagée entre les deux factions. Auguste forcé enfin d'accepter le secours Moscovite, se repentir de n'y avoir pas eu recours assez tôt. Il cons

roit

MARRIDE SCEPE. LIV. IL 775

poit tentôt en Saxe où ses ressources étoient épuisées; tantôt il resoumoit en Pologne, où l'on n'ospit le servir. D'un autre côté le roi de Suede victorieux & tranquille regnoit en Pologne plus absolument que n'avoit jamais

fait Auguste.

Le comte Piper qui avoit dans l'esprit autant de politique, que son Maître avoit de grandeur dans le fien, proposa alors à Charles XH. de prendre pour lui-même la couronne de Pologne. Il lui representoit combien l'éxecution en étoit facile avec une armée victorieuse, & un parti puissant dans le cœur d'un Royaume qui lui étoit déja fottmis. Il le tentoit par le tître de défenseur de la Religion Evangelique, nom qui flattoit l'ambition Il étoit aifé, disoit-il, de faire de Charles. en Pologne ce que Gustave Vasa avoit sait en Suede, d'y établir le Luthéranisme, & de rompre les chaînes du peuple, esclave de la Noblesse & du Clergé. Charles sut tenté un moment; mais la gloire étoit son idole. Il lui facrifia son intérét, & le plaisir qu'il eût eu d'enlever la Pologne au Pape. Il dit au comte Piper, qu'il étoit plus flatté de donner que de gagner des Royaumes: il ajouta en souriant: Vous étiez fait pour être le Miniftre d'un prince Italien.

Charles étoit encore auprès de Thorn, dans cette partie de la Prusse-Royale qui apartient à la Pologne; il portoit de-là sa vuë sur ce qui se passoit à Varsovie, & tenoit en respect les puissances voisines. Le prince Alexandre, get ples deux Sobiesky enlevés en Silesse, vint lui demander vengeance. Charles la lui promit d'autant plus qu'il la croïoit aisée, & qu'il se vengeoit lui-même. Mais impatient de donner un Roi à la Pologne, il proposa au

# 76 Histoire de Charles XII.

prince Alexandre de monter sur le Trône, dont la sortune s'opiniatroit à écarter son frere. Il ne s'attendoit pas à un resus. Le prince Alexandre lui declara, que rien ne pourroit jamais l'engager à prositer du malheur de son ainé. Le Roi de Suede, le comte Piper, tous ses amis, & sur tout le jeune Palatin de Posmanie Stanissas Lecsinsky, le presiderent d'accepter la Couronne. Il sut inébranlable : les Princés' vossins aprisent avec étonnement ce resus inoui, & ne sçavoient qui ils devoient admirer davantage, ou un roi de Suede qui à l'âge de vingt-deux ans donnoit la couronne de Pologne, ou le prince Alexandre qui la resusoit.

Fin du second Livre.

# HISTOIRE

DE

# CHARLES XII.

# ROI DE SUEDE.

LIVRE TROISIEME.

### ARGUMENT.

Stanislas Lecsinsky élu roi de Pologne: Mort du Cardinal Primat: belle retraite du général Shullembourg: exploits du Czar: fondation de Petersbourg: bataille de Fravensslad: Charles entre en Saxe: paix d'Alransslad: Auguste abdique la couronne, & la céde à Stanislas. Le general Patkul plenipotentiaire du Czar, est roué & écartelé. Charles reçoit en Saxe des ambassadeurs de tous les Princes: il va seul à Dresde voir Auguste avant de partir.

E jeune Stanissas Lecsinsky étoit alors deputé de l'assemblée de Varsovic pour aller rendre compte au roi de Suede de plusieurs disserens survenus dans le tems de l'enlevement du Prince Jacques. Stanissas avoit une phisionomie heureuse, pleine de hardiesse & de douceur, avec un air de probité & de franchise, qui de tous les avantages exterieurs; est sans doute le plus grand, & qui donne plus de poids aux F 4

### 78. HISTOIRE DE CHARLES XII.

paroles, que l'éloquence même. La sagesse avec laquelle il parla du roi Auguste, de l'assemblée, du cardinal Primat, & des intérêts differens qui divisoient la Pologne, frapa Charles XII. Ce Prince se connoissoit en hommes : il avoit réussi dans le choix qu'il avoit fait de ses Generaux & de ses Ministres. Il prolongea exprés la conférence pour mieux sonder le genie du jeune Deputé. Après l'audience il dit tout haut: Qu'il n'avoit jamais vu d'homme si propre à concilier tous les partis. Il ne tarda pas à s'informer du caractere du Palatin Lécfinsky; il scut qu'il étoit plein de bravoure, endurci à la fatigue; qu'il couchoit toujours sur une espece de paillasse, n'éxigeant aucun service de ses domestiques auprès de sa personne : qu'il étoit d'une temperance neu commune dans ce climat, liberal, adoré de ses vassaux; & le seul Seigneur peut-être en Pologne qui eût quelques amis dans un tems où l'on ne connoissoit de liaisons que celles de l'intérêt & de la faction.

Ce caractere qui avoit en beaucoup de chofes du raport avec le sien, le détermina entierement. Il ne prit conseil de personne; & ians aucune intrigue, sans même aucune delibération publique, il dit à deux de ses Generaux, en montrant Lecsinsky: Voilà le Roi qu'auront les Polonois.

La resolution étoit prise, & Stanislas n'en seavoit rien encore, quand le Cardinal Primat vint trouver Charles. Le Prelat étoit Roi dans l'interrégne, & vouloit prolonger son autorité passagere: Charles lui demanda quel homme il croïoit en Pologne digne de regner. Je n'en connois que trois, dit le Cardinal. Le premier est le prince Sapieha; mais son hus meur imperieuse, cruelle, & despotique nes

ROLDE SUEDE. LAV. HE 79

convient point à un peuple libre. Le second est Lubormisky, grand General de la Couronne, mais il est trop vieux, & soupçonné d'aimet trop l'argent. Le trossieme est le Palatin de Posnanie, plus digne du trône que les deux autres, si son peu d'expérience ne le rendoit pas inhabile à gouverner une nation si difficile. Le Cardinal donnoit ainsi l'exclusion à ceuxomême qu'il proposoit, & vouloit saire croire incapables de regner les seuls qu'il avoit dit en être dignes. Le Roi de Suede sinit la conversation en lui disant, que Stanislas Lecsinisky seroit sur le trône.

A peine le Cardinal sortoit d'auprès du Roi qu'il recoit un courier de cette Palatine qui le gouvernoit. Il aprend par les lettres eu elle lui envoie, qu'elle veut marier sa fille au fils de Lubormisky, & le conjure de tout emplover auprès du Roi, pour donner la courons ne de Pologne au pere. La lettre venoit trop tard. le Cardinal avoit donné de Lubormilky; des impressions qu'il ne pouvoit plus effacer; Il épuisa toute son adresse pour amener le roi de Suéde insensiblement au nouvel intérêt eu'il embrassoit: il essaire de le décourner sur tout du choix de Stanislas: Mais qu'avez-vous, dit le Roi, à alléguer contre lui? Sire, dit le Prélat, il est trop jeune. Le Roi repliqua ses chement, il est à peu près de mon âge; touri na le dos au Prélat, & aussi-tôt envoïa le comte de Hoorn fignifier à l'assemblée de Varsovie qu'il falloit élire un Roi dans cino jours; & qu'il falloit élire Stanislas Lecsinsky:

Le comte de Hoorn arriva le 7. de Juillet; il fixa le jour de l'élection au douze, comme il auroit ordonné le décampement d'un bat-taillon. Le Cardinal Primat frustré du fruit de tant d'intrigues, retourna à l'affemblée, où

## 80 HISTOIRE DE CHARLES XII.

il repaua tout pour faire échouer une élection où il n'avoit point de part. Mais le roi de Suede arriva lui-même incognito à Varsovie: alors il fallut se taire. Tout ce que put faire le Primat sut de ne se point trouver à l'élection: il se réduisit à la neutralité, sans vou-loir seconder ni traverser la résolution du roi de Suede, se ménageant encore entre Auguste & Stanislas, & attendant l'occasion de nuire à tous deux.

Le Samedi douze Juillet, jour fixé pour l'élection étant venu, on s'assembla à trois heures après midi au Colo, champ destiné pour cette cérémonie: l'Evêque de Posnanie vint préfider à l'assemblée à la place du Gardinal Primat. Il arriva suivi de plusieurs Castellans & d'une soule de Gentilshommes du parti. Le roi de Suede s'etoit glissé parmi eux pour y jouir en secret de sa puissance. Le comte de Hoorn & deux autres officiers generaux affistoient publiquement à cette solemnité, comme amballadeurs extraordinaires de Charles auprès de la République. La féance dura jusqu'à neuf heures du soir : l'évêque de Posnanie la finit en déclarant au nom de la Diéte Stanislas élu roi de Pologne: Charles XII. mêlé dans la foule fut le premier à crier. Vivat: tous les bonnets sautérent en l'air, & le bruit des acclamations étouffa les cris des opo-Gns.

Il ne servit de tien au Cardinal Primat & à ceux qui avoient voulu demeurer neutres, de s'être absentés de l'élection. Il fallut que dès le lendemain ils vinssent tous rendre homp mage au nouveau Roi: il les reçut comme s'il eut été content d'eux. La plus grande mortification qu'ils eurent, fut d'être obligés de le suivre au quartier du roi de Suede. Co

Prince

Prince rendit au Souverain qu'il venoît de faire, tous les honneurs dus à un roi de Pologne; & pour donner plus de poids à fa houvelle dignité, on lui assigna de l'argent & dès

troupes.

Le nom de Roi ne changea rien dans les mœurs de Stanislas: il ne fit seulement que tourner ses talens du côté de la guerre; un orage venoit de le mettre sur le trône, un autre orage pouvoit l'en faire tomber. Il avoit à conquérir la moitié de son nouveau royaume, & à s'affermir dans l'autre: praité de souverain à Varsovie, & de rebelle à Sandomir, il se prépara à se faire reconnoître de tout le monde par la force des armes.

Charles XII. partit aussi-tôt de Varsovie pour aller achever la conquête de la Pologne. Il avoit donné rendez vous à son armée devant Leopold, capitale du grand Palatinat de Russie, place importante par elle-même, & plus encore par les richesses dont elle étoit remplie. On crosoit qu'elle tiendroit quinze jours à cause des sortifications que le roi Auguste y avoit faites. Le Conquérant l'investit le 5. Septembre, & le lendemain la prit d'afsaut. Tout ce qui osa résister sut passe au sil de l'épée. Les troupes victorieuses & maitresses de la ville ne se débandérent point pour courir au pillage, malgré le bruit des tréfors qui étoient dans Leopold. Elles se rangérent en bataille dans la grande place. Là ce qui restoit de la garnison vint se rendre prisonnier de guerre. Le Roi fit publier à son de trompe, que tous ceux des habitans qui auroient des effets apartenans au roi Auguste ou à ses adherans, les aportaffent eux-mêmes avant la fin du jour, fur peine de la vie. Les mesures susent si bien prises que peu offrent desobéir: on in the second

### 82. HISTOIRE DE CHARLES XII.

on aporta au Roi quatre cens caisses remplies d'or & d'argent monnoïé, de vaisselle, & de

choses précieuses.

Le commencement du régne de Stanislas. fut marqué presque le même jour par un événement bien différent. Quelques affaires qui demandoient absolument sa presence, l'avoient obligé de demeurer dans Varsovie. Il avoit avec lui, sa mere, sa semme, & ses deux filles, dont l'une alors âgée seulement d'un an, a été depuis reine de France. Le Cardinal Primat. l'evêque de Posnanie, & quelques, grands de Pologne composoient sa nouvelle Cour. Elle étoit gardée par six mille Polonois de l'armée de la Couronne, depuis peu passés, à son service; mais dont la fidélité n'avoit point encore été éprouvée. Le general Hoorngouverneur de la ville, n'avoit d'ailleurs avec hui que quinze cent Suedois. On étoit à Varsovie dans une tranquillité prosonde, & Stanissas comptoit en partir dans peu de jours pour aller à la conquête de Leopold. Tout à coup il aprend qu'une armée nombreule aproche de la ville. C'étoit le roi Auguste, qui par un nouvel effort & par une des plus belles marches que jamais General ait faites, aïant donné le change au roi de Suede, venoit avec vingt mille hommes fondre dans Varfovie & enlever fon rival.

Varíovie étoit très-mal fortifiée, les troupes, Polonoifes qui la défendoient, peus fures à Auguste avoit des intelligences dans la ville à si Stanislas demeuroit, il ésoit perdu. Il senvoya sa famille en Possanie sous la garde des troupes Polonoises, ausquelles il se fioit le plus. Le Cardinal Primat, s'ensuit des premiers sur les frontieres de Prusse. Plusieurs Gentilshommes prisent des chemins dissernes. Le

II.

na A

35

ئز

Ž.

1.

81

Le nouveau Roi partit lui-même pour aller trouver Charles XII, aprenant de bonne heure à souffrir des disgraces, & forcé de quitter sa capitale fix semaines après y avoir été élu Souverain. L'Evêque de Possanie sut le seul qui ne put suir, une maladie dangereuse le retint dans Varsovie. Une partie des six mille Polonois suivit Stanislas, une autre escortoit sa famille. On envoïa en Possanie, que dont on ne veuloit point exposer la sidélité à la tentation de rentrer au service du roi Abguste. Pour le General Hoorn qui étoit gouverneur de Varsovie au noth du roi de Suede, il demeura avec ses quinze cent suedois dans le château.

Auguste entra dans la capitale en Souvegain irrité & victorieux. Chaque habitant sut taxé au-delà de ses sorces, & maltraité par le soldat. Le palais du Cardinal & toutes les maisons des Seigneurs conséderés, tous leurs biens à la ville & à la campagne surent livrés au pillage. Ce qu'il y eut de plus étrange dans cette révolution passagere, c'est qu'un nonce du Pape qui étoit venu avec le noi Auguste, demanda au nom de son Maître qu'on lui livrât l'evêque de Posnanie comme justigiable de la cour de Rosne, en qualité d'Evêque & de fauteur d'un Prince mis sur le trône par les armes d'un Luthérien.

La cour de Rome qui a toujours songé à augmenter son pouvoir temporel à la faveur du spirituel, avoit depuis très-long-tems établi en Pologne une espece de jurisdiction, à la tête de laquelle est le nonce du Pape: ces Ministres n'avoient pas manqué de prositer de toutes les conjonctures savorables, pour étendre leur pouvoir reveré par la multitude, mais toujours contesté par les plus sages. Ils s'étoient

# 84 Histoire De Charles XII.

capient attribués le droit de juger toutes les capies des Ecclesissifiques, & avoient sur tout dans les tems de troubles usurpé beaucoup d'autres prérogatives, dans lesquelles ils se sont maintenus jusques vers l'année 1728, où l'on vient de retrancher ces abus, qui ne sont jamais résormés que lorsqu'ils sont devenus tout à fait intolerables.

· Le roi Auguste bien aise de punir l'evêque de Posnanie avec bienséance, & de plaire à la cour de Rome, contre laquelle il se seroit élevé en tout autre tems, remit le prélat Po-L'Evêque après avoir vu piller sa maison, sut porté par des foldats chez le ministre Italien, & envoyé en Saxe où il mourut. Le comte de Hoom essura dans le château où il étoit enfermé. le Leu continuel des ennemis: enfin la place n'étant pas tenable, il fut forcé de battre la chamade, & resta prisonnier de guerre avec fes guinze cent Suedois. Ce fut là le premier avantage qu'eut le roi Auguste dans le sorrent de sa mauvaise fortune, contre les semes victorieules de son ennemi.

Le comte de Hoorn relâché sur sa parole; arriva à Leopold peu de tems après Stanislas. Il prit la liberté de se plaindre un peu au roi de Suede de ce que Sa Majeste n'avoit pas secouru Varsovie. Consolez-vous mon pauvre Comte, lui dit le Roi, il saut bien laisser que chose à faire au roi Auguste pour l'amuser; sans cela ils s'ennuieroit de nous avoit si long-tems chez lui: mais crosez-moi, il ne jouira pas de cet avantage.

En effet le dernier effort que venoit de tenter Auguste, étoit l'éclat d'un seu qui s'éteint. Ses troupes rassemblées à la hâte étoient des Polonois prêts à l'abandonner à la premiers

difgrace,

ROI DE SUEDE. LIV. III. 95

disgrace, des recrues de Saxons qui n'avoient point encore vu de guerres, des Cosaques vagabonds plus propres à dépouiller des vaincus, qu'à vaincre. Tous trembloient au seul nom du roi de Suede.

Ce Conquérant accompagné du roi Staniflas alla chercher son ennemi à la tête de l'élite de ses troupes. L'armée Saxonne suioit par tout devant lui. Les villes lui envoyoient leurs cless de trente milles à la ronde: il n'y avoit point de jour qui ne sût signalé par quelque avantage. Les succès devenoient trop samiliers à Charles. Il disoit que c'étoit aller à la chasse plûtôt que saire la guerre, & se plaignoit de ne point achesse la victoire.

Auguste consia pour quelque tems le commandement de son armée au comte de Shullembourg, general très-habile, & qui avoit besoin de toute son expérience à la tête d'une armée découragée. Il songea plus à conserver les troupes de son Maître, qu'à vaincre: il faisoit la guerre avec adresse, & les deux Rois avec vivacité. Il leur déroba des marches, occupa des passages avantageux, sacrifia quelque cavalerie pour donner le tems à son insanterie de se retirer en sûreté.

Après bien des ruses & des contremarches il se trouva près de Punits dans le palatinat de Posnanie, croyant que le roi de Suede & le roi Stanislas étoient à plus de cinquante lieues de lui. Il aprend en arrivant que les deux Rois avoient fait ces cinquante lieues en neuf jours, & venoient l'attaquer avec dix ou douze mille chevaux. Shullembourg n'avoit pas mille cavaliers, & plus de huit mille santassins: il falloit se soutenir contre une armée

# HISTOTRE DE CHARLES XII.

armée supérieure, contre le nom du roi de Suede. & contre la crainte paturelle que tant de défaites inspiroient aux Saxons. Il avoit toujours prétendu, malgré l'avis des generaux Allemans, que l'infanterie pouvoit resister en alleine campagne, même fans chevaux de frise, à la cavalerie : il en osa faire ce jour-la Pexpérience contre cette gavalerie victorieuse. commandée par deux Rois, & par l'élite des generaux Suedois. Il se posta si avantageufement qu'il ne pût être entouré : le premier rang mit un genou en terre : il étoit armé de piques & de fusils ; les soldats extrêmement ferrés presentait aux chevaux des conemis une espece de rempart hérissé de piques & de bayonnettes: le second rang un pen courbé sur les énaules du premier, tiroit par-deffus, & le troisiéme debout faisoit seu en même tems derriere les deux autres. Les Saedois fandirent avec leur impétuolité ordimaire fur les Saxons, qui les attendirent fans s'Ebranier; les coups de fufil, de pique & de hayonnette effarouchérent les chevaux, qui & cabroient au lieu d'avancer. Par ce moïen les Suedois n'attaquérent qu'en desordre, & les Saxons se désendirent en gardant leurs

Si Charles avoit fait mettre pied à terre à la cavalerie, l'armée de Shullembourg étoit détruite sans ressource. Ce General ne craignoit rien tant : il s'attendoit à tout moment que les ennemis alloient prendre ce parti; mais ni le roi de Suede qui avoit si seuvent mis en pratique toutes les ruses de la guerre, ni aucun de ses Generaux n'eusent cette idée. Ce combat inégal d'un corps de cavalerie contre des fantassins, interrompu &

recom-

ROI DE SUEDE. LIV. III. 89

recommencé à plusieurs reprises, dura trois heures. Les Suedois perdirent plus de chevaux que d'hommes. Shullembourg céda enfin, mais ses troupes ne furent pas rompues. Il en fit, un bataillon quarré long; & quoique chargé de cinq blessures, il se retira en bon ordre en cette forme au milieu de la nuit dans la petite ville de Gurau, à trois lieues du champ de bataille. A peine commençoit-il à respirer dans cet endroit, que les deux Rois parois-

sent tout à coup derriere lui.

Au de-là de Gurau, en tirant vers le fleuve de l'Oder, étoit un bois épais, à travers duquel le general Saxon sauva son infanterie satiguée. Les Suedois sans se rebuter le poursuivirent par le bois même, avançant avec difficulté dans des routes à peine praticables pour des gens de pied. Les Saxons n'eurent traversé le bois que cinq heures avant la cavalerie Suedoise. Au sortir de ce bois coule la riviere de Parts au pied d'un village nommé Rutsen. Shullembourg avoit envoyé en diligence rassembler des batteaux, il fait passer la riviere à sa troupe qui étoit déja diminuée de moitié. Charles arrive dans le tems que Shullembourg étoit à l'autre bord. Jamais General ne s'étoit retiré avec tant d'art, & jamais Vainqueur n'avoit poursuivi si vivement son ennemi. La réputation de Shullembourg dépendoit d'échaper au roi de Suede, le Roi de son côté croyoit sa gloire interressée à prendre Shullembourg & le reste de son armée; il ne perd point de tems, il fait passer sa cavalerie à la nage. Les Saxons se trouvoient ensermés entre cette riviere de 'Parts, & le grand fleuve de l'Oder qui prend sa source dans la Silésie, & qui est dejà profond & rapide en cet endroit.

## 28 Histoire de Charles XII.

.1

La perte de Shullembourg paroidfoit inévitable : il effaïa encore de le tirer de cette extrémité par un de ces coups de l'art qui va-lent des victoires, & qui sont d'autant plus glorieux que la fortune n'y a point de part. Il ne lui restoit plus que quatre mille hom-mes; un moulin qu'il remplit de grenadiers, étoit à sa droite, un marais à sa gauche: il avoit un fossé devant lui, & son arriéregarde étoit sur le bord de l'Oder. Il n'avoit point de pontons pour traverfer ce fleuve; mais des la veille il avoit commandé des radaux. Charles arrive, attaque austi-tôt le moulin, persuadé qu'après l'avoir pris, il faudra que les Saxons périssent ou dans le sleuve, ou les armes à la main, ou que du moins ils se rendent à discrétion avec leur General, Cependant les radaux étoient prêts, les Saxons traversoient l'Oder à la faveur de la muit; & wand Charles eut forcé le moulin, il ne trouva plus d'armée ennemie. Les deux Rois honorérent par leurs éloges cette retraite, dont on parle encore avec admiration dans l'Empire. Et Charles ne put s'empêcher de dire: Aujourd'hui Shullembourg nous a vaincus.

Mais ce qui faisoit la gioire de Shullembourg n'étoit guéres utile au roi Auguste. Ce Prince abandonna encore une fois la Pologne à ses ennemis; il se retira en Saxe, à sit réparer avec précipitation les sortifications de Dresde, craignant déja, non sans raison, pour la capitale de ses Etats hereditaires.

Charles XII. voyoit la Pologne soumise; ses Generaux à son exemple venoient de battre en Courlande plusieurs perits corps Moscovites, qui depuis la grande bataille de Narva

he le montrolent blue que par peletons. & qui dans ces quartiers ne Aifoient la guerre que conime des Tartares vagabonds qui pillent. qui fuïent, & qui repardissent pour suir encure.

Par tout où se trouvoient les Suedois vils le crovolent surs de la victoire quand 415 64 toient vingt contre cent. Dans de si heureufes' comonctures Stanislas prépara son couronnement. La fortune qui l'avoit fait élire à Varsovie, & qui l'en avoit chasse, l'y rapella encore aux acclamations d'une foule de noblesse que le sort des armes lui attachoit. Une Diéte y fut convoquée, tous les obstaeles y furent aplanis; il n'y eut que la cour de Rome seule qui le traversat.

Il étoit naturel qu'elle se déclatât pour le roi Auguste, qui de Protestant s'étoit fait Catholique pour monter sur le trône, contre Stanislas place sur le même trône par le grand ennemi de la religion Catholique. Clement XI. alors pape envoya des brefs à tous les Prélats de Pologne, & fui tout au Cardinal Primat, par lesquels il les menacoit de l'excommunication s'ils osoient assister au facre de Stanislas, & attenter en rien contre les droits du roi Auguste.

Le Primat retiré alors à Dantzik, étoit soupconné d'avoir fait lui-même venir ces brefs de Rome pour rallumer un feu qu'il ne pouvoit attiser de ses mains. Si ces bress parvenoient aux Evêques qui étoient à Varfovie. Il étoit à craindre que quelques-uns tr'obéifient par foiblesse, & que la plupart ne s'en prévalussent pour se rendre plus difficiles à mesure qu'ils servient plus nécesfaires: On avoit donc pris toutes les précautions pour empêther que ces lettres du Pape me fusient meties dans Varsovie. Un Fran-G 2 cifcain

## 90 HISTOIRE DE CHARLES XII.

ciscain reçut secrettement les bress pour les délivrer en main propre aux Prélats. Il en donna d'abord un au suffragant de Chelm; ce Prélat très-attaché à Stanislas, le porta au Roi tout cacheté. Le Roi sit venir le Religieux, & lui demanda comment il avoit osé se charger d'une telle piece. Le Franciscain répondit, que c'étoit par l'ordre de son General. Stanislas lui ordonna d'écouter désormais les ordres de son Roi préserablement à teux du general des Franciscains, & le sit sortir dans le moment de la ville.

Le même jour on publia un placard du roi de Suede, par lequel il étoit défendu à tous Ecclefiassiques séculiers & réguliers dans Varsovie, sous des peines très-griéves, de se méler des affaires d'Etat. Pour plus de sureté, il sit mettre des gardes aux portes de tous les Prélats, & désendit qu'aueun étranger entrât dans la ville. Il prénoit sur lui ces petites severités, asin que Stanislas ne sût point brouitlé avec le Clergé à son avénement. Il dissoit qu'il se délassoit de ses fatigues militaires, en arrêtant les intrigues de la cour Romaine, & qu'on se battoit contre elle avec du papier, au lieu qu'il falloit attaquer les autres Souverains avec des armes véritables.

Le Cardinal Primat étoit follicité par Charles & par Stanislas de venir faire la cérémonie du couronnement. Il ne crut pas devoir quitter Dantzik pour sacrer un Roi qu'il n'avoit point voulu élire; mais comme sa politique étoit de ne jamais rien saire sans prétexte, il voulut préparer une excuse legitime à son resus. Il sit afficher pendant la nuit le bres du Pape à la porte de sa propre maison. Le magistrat de Dantzick indigné, sit chercher les coupables qu'on ne trouva point.

point. Le Primat feignoit d'être irrité. & étoit fort content: il avoit une raison pour ne point facrer le nouveau Roi; & il se ménageoit en même-tems avec Charles XII. Auguste. Stanislas, & le Pape. Il mourut peu de jours après, laissant son païs dans une confusion affreuse; & comme les politiques même ont quelquefois des remords dans leurs derniers momens, il écrivit au roi Auguste en mourant pour lui demander pardon.

Le sacre se fit tranquillement. & avec pompe le 4. Octobre 1705, dans la ville de Varsovie malgré l'usage où l'on est en Pologne de couronner les Rois à Cracovie. Stanislas Lecsinsky, & fa femme Charlotte Opalinska furent sacrés Roi & Reine de Pologne par les mains de l'archevêque de Leopold, asfisté de beaucoup d'autres Prélats. Charles XII. vit la ceremonie incognito, comme il avoit vu l'élection: unique fruit qu'il retiroit de ses conquêtes.

Tandis qu'il donnoit un Roi à la Pologne foumise, que le Dannemarck n'osoit le troubler; que le roi de Prusse recherchoit son amitié, & que le roi Auguste se retiroit dans les Etats hereditaires, le Czar devenoit de jour en jour redoutable. Il avoit foiblement secoura Auguste en Pologne; mais il avoit fait de puissantes diversions en Ingrie.

Pour lui non-seulement il commençoit à être grand homme de guerre, mais même à montrer l'art à ses Moscovites: la discipline s'établissoit dans ses troupes; il avoit de bons ingénieurs; une artillerie bien servie; beaucoup de bons Officiers: il scavoit le grand art de faire subfister des armées. Quelques-uns de ses Generaux avoient apris & à bien combattre, &, felon le besoin, à ne combattre 

pas: bien plus, il avoit formé une marine capable de faire tête aux Suedois dans la mer

Baltique.

Fort de tous ces avantages dûs à son seul génie, & de l'absence du roi de Suede, il prit Narva d'affaut le 21. Août de l'année 1704. après un siège régulier: & après avoir empêché qu'elle ne fût secourue par mer & par serre. Les Soldats maîtres de la ville coururent au pillage: ils s'abandonnérent aux barbaries les plus énormes. Le Czar couroit de tous côtés pour arrêter le desordre & le masfacre: il arracha lui-même des femmes des mains des foldats qui les alloient égorger après les avoir violées. Il fut même obligé de tuer de sa main quelques Moscovites qui n'écoumient point ses ordres. On montre encore à Narva dans l'Hôtel de Ville, la table sur laquelle il posa son épée en entrant; & on s'v ressouvient des paroles qu'il adressa aux citoïens qui s'y raffemblérent. " Ce n'est point du sang des habitans que cette épée est , teinte, mais de celui des Moscovites, que 😠 j'ai répandu pour fauver vos vies. "

Le Czar aspiroit à plus qu'à détruïre des villes. Il en sondoit une alors peu lois de Narva même, au milieu de ses nouvelles conquêtes. C'étoit la ville de Petersbourg, dont il sit depuis sa résidence, & le centre de son commerce. Elle est située entre la Finlande & l'Ingrie, dans une isle marécageuse, autour de laquelle la Néva se divise en pusieurs bras avant de tomber dans le golse de Finlande: lui-même traça le plan de la ville, de la fortresse, du port, des quais qui l'embellissent, & des sorts qui en désendent l'entrée. Cette isle inculte & deserte, qui n'étoit qu'un amas de boue pendant le court été de çes elit

mats; & dans l'Hiver qu'un étang glacé où l'on ne pouvoit aborder par terre qu'à travers des forêts fans route. & des marais profonds: & qui n'avoit été jusqu'alors que le repaire des loups & des ours, fut remplie en 1703. de plus de trois cent mille hommes que le Czar avoit raffemblés de toûtes les extremités de ses Etats. Les païsans du roïaume d'Astracan, & ceux qui habitent les frontieres de la Chine, furent transportés à Petersbourg. Il fallut percer des fôrets, faire des chemins, secher des marais, élever des digues avant de ietter les fondemens de la ville. La nature. fut forcée par tout. Le Czar s'obstina à peupler un pais qui sembloit n'être pas destiné pour des hommes : ni les inondations qui ruinérent ses ouvrages, ni la stérilité du terrain. ni l'ignorance des ouvriers, ni la mortalité même qui fit périr deux cent mille hommes dans ces commencemens, ne lui firent point changer de résolution. Il est disficile de právoir si cette colonie subsistera long-tems: mais la posterité sera étonnée qu'elle ait été fondée au-milieu de tant d'obstacles que la nature, le génie des peuples, & une guerre malheureuse, y aportoient. Petersbourg étoit déja une ville en 1705. & son port étoit rempli de vaisseaux. L'Empereur y attiroit les étrangers par des bienfaits, distribuant des terres aux uns, donnant des maisons aux autres & encourageant tous les arts qui venoient adoucir ce climat fauvage. Sur tout il avoit rendu Peterspourg inaccessible aux efforts des ennemis: les generaux Suedois qui battoient fouvent ses troupes par tout ailleurs, n'avoient pû endommager cette colonie naissante. Elle étoit tranquille au milieu de la guerre qui l'environnoit, Le

Le Czar en se créant ainfi de nouveaux Etats, tendoit toûjours la main su roi Augusto qui perdoit les siens; il lui persuada par le general Parkul, passé depuis peu au service de Moscovie. & alors Ambasladeur du Czar en Same, de veriir à Grodno conserer encore une fois avec lui fur l'état malheureux de ses affaires. Le roi Auguste y vint avec quelques troupes, accompagné du general Shullembourg, que son passage de l'Oder avoit rendu illustre dans le Nord, & en qui il mettoit sa demiere esperance. Le Czar y arriva, faisant marcher après lui une armée de cent mille hommes. Les deux Monarques firent de nouveaux plans de guerre. Le Roi Auguste détrôné ne craignoit plus d'irriter les Polonois en abandonnant leurs païs aux troupes Mofcovites. Il fut résolu que l'armée du Czar se diviseroit en phisieurs corps pour arrêter le roi de Suede à chaque pas. Ce fut dans le tems de cette entrevue que le roi. Auguste institua l'ordre de l'Aigle blanche, foible resfource pour attacher à lui quelques Seigneurs Polonois, plus avides d'avantages réels que d'un vain honneur qui devient ridicule quand on le tient d'un Prince qui n'est Roi que de nom. La conference des deux Rois finit d'une maniere extraordinaire. Le Czar partit soudainement & laissa ses troupes à son allié, pour courir éteindre lui-même une rebellion dont il étoit menacé à Aftracan. A peine étoit-il parti que le roi Auguste ordonna que Patkul fut arrêté à Dresde. Toute l'Europe fut surprise qu'ils osât, contre le droit des gens & en aparence contre ses intérêts, mettre en prison l'Ambassadeur du seul Prince qui le protegeoit. Tel

ľ

Tel étoit le nœud fecret de cet évenement. Patkul proferit en Suede pour avoir soutent les priviléges de la Livonie sa patries avoit été General du roi Auguste; mais son esprit altier & vif s'accommodant mal des hautents du general Fleming, favori du Roi plus impérieux & plus vif que lui, il avoit passé au service du Czar, dont il étoit alors General & Ambassadeur auprès d'Auguste : c'étoit un esprit penetrant; il avoit démêlé que les vues de Fleming & du Chancelier de Saxe étoient de proposer la paix au roi de Suede à quelque prix que ce fût. Il forma aussi-tôt le dessein de les prévenir, & de ménager un accommodement entre le Czar & la Suede. Le Chancelier éventa son projet, & obtint qu'on se saisit de sa personne. Le roi Auguste dit au Czar que Patkul étoit un perfide qui les trahissoit tous deux. Il n'étoit pourtant coupable que d'avoir trop bien fervi son nouveau Maître: mais un fervice rendu mal à propos est souvent puni comme une trahison.

Cependant d'un côté les cent mille Moscovites divisés en plusieurs petits corps, brûloient & ravageoient les terres des partisans de Stanislas, de l'autre Shullembourg s'avancoit avec ses nouvelles troupes. La fortune des Suedois dissipa ces deux armées en moins de deux mois. Charles XII. & Stanislas attaquérent les corps séparés des Moscovites, l'un après l'autre mais si vivement, qu'un general Moscovite étoit battu avant qu'il sçût la dé-

faite de son compagnon.

Nul obstacle n'arrêtoit le Vainqueur; s'il se trouvoit une riviere entre les ennemis & lui, Charles XII. & ses Suedois la passoint à la nage: Un parti Suedois prit le bagage d'Auguste, où il y avoit deux cent mille êcus d'argent

d'argent monnoié: Stanislas saisit huit centmille ducats apartenans au prince Menzikos general Moscovite. Charles à la tête de sa cavalerie faisoit souvent trente lieues en vingt guatre heures, chaque cavalier menant un chaval en main pour le monter quand le sien seroit rendu. Les Moscovites épouvantés & réduits à un petit nombre, suïoient en desordre au-delà du Boristène.

Tandis que Charles chafioit devant lui les Moscovites jusqu'au sonds de la Lithuanie, Shullembourg repassa ensin l'Oder, & vint à la tête de vingt mille hommes presenter la bataille au grand maréchal Renchild, qui passoit pour le meilleur general de Charles XII. & que l'on apelloit le Parménion de l'Ale,

xandre du Nord.

Ces deux illustres Generaux qui sembloient participer à la destinée de leurs Maîtres, se rencontrérent affez près de Punits dans un lieu nommé Fravenstad, territoire déja fatal aux troupes d'Auguste. Renchild n'avoit que troize bataillons & vingt-deux escadrons qui faisoienten tout près de dix mille hommes: Shulleme bourg en avoit une fois autant. Il est à remarquer qu'il y avoit dans fon armée un corps de fix à lept mille Moscovites que l'on avoit longtems disciplinés en Saxe, sur lesquels on comptoit comme sur des soldats aguerris, qui joignoient la férocité Russienne à la discipline Allemande. Cette bataille de Fravenstad se donna le 12, Février 1706, mais ce même general Shullembourg qui avec quatre mille hommes avoit en quelque façon trompé la fortune du roi de Suede, succomba sous cello du general Renchild. Le combat ne dura pas un quart, d'heure, les Saxons ne rélisterent

pas un moment, les Moscovites jettérent leurs armes dès qu'ils virant les Suedois; l'épouvante sut si subite, & le desordre si grand, que les vainqueurs trouvérent sur le champ de bataille sept mille sus tirer. Jameis déroute ne sur plus prompte, plus complette & plus honteuse; & cependant jamais General n'avoit sait une si belle disposition que Shullembourg, de l'aveu de tous les officiers Saxons & Suedois, qui virent en cette journée combien la prudence humaine est peu maitresse des évennemens.

Parmi les prisonniers il se trouva un régiment entier de François: ces malheuteux 2voient été pris par les troupes de Saxe l'an 1704. à cette fameuse bataille de Hoosted si funeste à la grandeur de Louis XIV. voient passé depuis au service du roi Auguste. qui en avoit fait un régiment de dragons. & en avoit donné le commandement à un Francois de la maison de Josevse. Le colonel sut tué à la premiere ou plûtôt à la seule charge des Suedois: le régiment tout entier fut fait prisonnier de guerre. Dès le jour même ces François demandérent à servir Charles XII. & ils furent recus à son service par une de-Rinée singuliere qui les reservoit à changer encore de vainqueur & de maître.

A l'égard des Moscovites, ils demandérent la vie à genoux: mais Renchild les fit massacrer inhumainement plus de six heures après le combat, pour punir sur eux les violences de leuts comparriotes, & pour se débarrasser de ces prisonniers dont il n'eût seu que faire.

Le Roi en revenant de Lithuanie aprit cette nouvelle victoire: mais la fatisficcion qu'il en reçue fut troublée par un peu de jalousse:

il me put s'empêcher de dire: Renchild me mudra plus foire comparaison evec moi.

Auguste se vit alors sans ressources; il ne lui restoit plus que Cracovie, où il s'étoit enfermé avec deux régimens Moscovites, deux de Saxons, & quelques troupes de l'armée de la Couronne, par lesquelles même il craignoit d'être livré au Vainqueur: mais son malheur sut au comble, quand il scut que Charles XII. étoit ensin entré en Saxe le premier Septembre 1706.

La Diéte de Ratisbonne qui represente l'Empire, mais dont les résolutions sont souvent suffi infractueuses que solemnelles, déclara le roi de Suede ennemi de l'Empire, s'il passoit au-delà de l'Oder avec son armée-cela même le détermina à venir plûtôt en

Allemagne.

· A fon aproche les villages furent deserts; les habitans fuioient de tous côtés. Charles en usa alors comme à Copenhague: il fit afficher par tout qu'il n'étoit venu que pour donner la paix; que tous ceux qui reviendroient chez eux & qui païeroient les contributions qu'il ordonneroit, seroient traités comme ses propres sujets, & les autres pourfuivis sans quartier. Cette déclaration d'un Prince qu'on sçavoit n'avoir jamais manqué à sa parole, fit revenir en foule tous ceux que la peur avoit écartés. Il choifit fon camp à Alranstad près de la campagne de Lutsen, champ de bataille fameux par la victoire & par la mort de Gustave-Adolphe: il alla voir la place où ce grand homme avoit été tué. Quand on l'eût conduit sur le lieu: " J'ai-, tâché, dit-il, de vivre comme lui, Dieu , m'accordera peut-être un jour une mort 35 auffi eloricufe.46

De ce camp, il ordonna aux Etats de Saxe. de s'assembler, & de lui envoyer sans délai les registres des finances de l'Electorat. Dès ou'il les eût en son pouvoir, & qu'il fut informé au juste de ce que la Saxe pouvoit fournir: il la taxa à fix cent vingt-cinq mille rixdales par mois. Outre cette contribution. les Saxons furent obligés de fournir à chaque foldat Suedois, deux livres de viande, deuxlivres de pain, deux pots de biére. & quatre fols par jour, avec du fourage pour la cavalerie. Les contributions ainfi réglées le Roi établit une nouvelle police pour garantir les Saxons des insultes de ses soldats : il ordonna dans toutes les villes où il mit garnison, que chaque hôte chez qui les foldats logeroient. donneroit des certificats tous les mois de leur conduite, faute de quoi le soldat n'auroit point sa paie. Des inspecteurs alloient de plus tous les quinze jours de maison en maison. s'informer si les Suedois n'avoient point commis de dégât. Ils avoient soin de dédommager les hôtes. & de punir les coupables.

On scait sous quelle discipline severe vivoient les troupes de Charles XII. qu'elles ne pillolent pas les villes prises d'assaut, avant d'en avoir recu la permission : qu'elles alloient même au pillage avec ordre, & le quittoient au premier fignal. Les Suedois se vantent encore aujourd'hui de la discipline qu'ils observérent en Saxé ; & cependant les Saxons fe plaignent des dégâts affreux qu'ils y commirent: contradictions qui seroient impossibles à concilier, si l'on ne scavoit combien les hommes voient différemment les mêmes objets. Il étoit bien difficile que les vainqueurs n'abusassent quelquesois de leurs droits; & que les vaincus ne prissent les plus

# too Histoine de Charles XII.

legeres légons pour des brigandages barbates Un jour le Roi se promenant à cheval près de Lipfic, un pailan Saxon vint se jetter à ses pieds pour lui demander justice d'un grenadies qui venoit de lui enlever ce qui étoit destiné pour le diner de sa famille. Le Roi fit wenir le soldat : Est-il vrai, dit-il, d'un visage severe, que vous avez volé cet homme ? Sire, dit le foldat, je ne lui ai pas fait tant de mal que Vôtre Maiesté en a sait à son maître a vous lui avez ôté un royaume. & ie n'ai pris à ce manant qu'un dindon. Le Roi donna dix ducats de sa main au païsan, & nardonna au foldat en faveur de la hardiesse du bon mot, en lui difant: Souviens-toi. mon ami, que si j'ai ôté un royaume au roi Auguste, je n'en ai rien pris pour moi.

La grande foire de Lipfic se tint comme à l'ordinaire: les marchands y vinrent avec une susté entière; on ne vit pas un soldat Suedois dans la foire: on est dit que l'armée du noi de Suede n'étoit en Saxe que pour veiller à la conservation du pais. Il commandoit dans tout l'Electorat avec un pouvoir aussi absolu se une tranquilité anssi profonde que

dans Stokolm.

Le soi Auguste errant dans la Pologne, privé à la fois de son royaume & de son Electorat, écrivit ensin une lettre de sa main à Charles XII. pour lui demander la paix. Il chargea en secret le baron d'Imhof d'alter porter la lettre conjointement avec monsieur Finsten résérendaire du Conseil privé; il leur donna à tous deux ses pleins pouvoirs, & son blanc figné; Allez, leur dit-il en propre mots, táchez de m'abtsuir des conditions raismandles es Chrétiennes. Il étoit réduit à la necessité de cacher ses démarches pour la paix, et de

ROI DE SUEDE. Liv. HI. 101

ne recourir à la médiation d'aucun Prince; car étant alors en Pologne à la merci des Moscovites, il craignoit avec raison que le dangereux allié qu'il abandonnoit, ne se vangeât sur lui de sa soumission au Vainqueur. Ses deux Plénipotentiaries arrivérent de mit au camp de Charles XII. ils eurent une audience secrette. Le Roi lut la lettre. "Mespectant de la la lettre de la lettre

TE consens de donner la paix aux conditions sui-Juantes, ausquelles il ne faut pas s'attendre que je change rien.

1°. Que le roi Auguste renonce pour jamais à la couronne de Pologne, qu'il reconnoisse Stanistas pour légitime Roi, & qu'il promette de ne jamais songer à remonter sur le trône, même après la mort de Stanistas.

2°. Qu'il renonce à tous autres traités, & particulierement à ceux qu'il a faits avec la Moscovie.

3°. Qu'il renvoie avec honneur en mon camp les princes Sobiesky, & tous les prisonniers qu'il a pu faire.

4. Qu'il me tivre tous les déserteurs qui ont passe à son service, & nommément Jean Patkul, & qu'il cesse toute protédure contre ceux qui de son service ont passe dans le mien.

Il donna ce papier au comte Piper, le chargeant de négocier le reste avec les Plénipotentiaires du roi Auguste. Ils surent épouvantés de la dureté de ces propositions. Ils mirent en usage le peu d'art qu'on peut emploier quand on est sans pouvoir, pour tâcher de sléchir

fléchir la rigueur du roi de Suede. Ils eurent plusieurs conférences avec le comte Piper. Ce Ministre ne répondit autre chose à toutes leurs infinuations, finon Telle est la volonté du Roi mon maître; il ne change jamais ses réfolutions.

Tandis que cette paix se négocioit sourdement en Saxe, la fortune sembla mettre le roi Auguste en état d'en obtenir une plus honorable, & de traiter avec son Vainqueur sur

un pied plus égal.

Le prince Menzikoff generalissime des armées Moscovites vint avec trente mille hommes le trouver en Pologne dans le tems que non-seulement il ne souhaitoit plus ses secours. mais que même il les craignoit; il avoit avec lui quelques troupes Polonoises & Saxonnes qui faisoient en tout fix mille hommes. Environné avec ce petit corps de l'armée du Prince Menzikoff, il avoit tout à redouter en cas qu'on découyrit fa négociation. Il se voioit en même tems détrône par son ennemi, & en danger d'être arrêté prisonnier par son allié. Dans cette circonstance delicate, l'armée se trouva en presence d'un des generaux Suedois nommé Maderfeld, qui étoit à la tête de dix mille hommes à Calish, près du palatinat de Posnanie, Le prince Menzikoss pressa le roi Auguste de donner bataille. Le Roi très-embarassé disséra sous divers prétextes; car quoique les ennemis fussent trois fois moins forts que lui, il y avoit quatre mille Suedois dans l'armée de Maderfeld; & c'en étoit affez pour rendre l'événement douteux. Donner bataille aux Suedois pendant les négociations, & la perdre, c'étoit creuser l'abîme où il étoit; il prit le parti d'envoier un homme de confiance au General ennemi, pour lui donROI DE SUEDE. LIV. III. 10

ner part du secret de la paix & l'avertir de se retirer: mais cet avis eut un effet tout contraire à ce qu'il en attendoit. Le general Maderseld crut qu'on lui tendoit un piège pour l'intimider: & sur cela seul il se résolut à

risquer le combat.

Les Moscovites vainquirent ce jour-là les Suedois en bataille rangée pour la premiere fois. Cette victoire que le roi Auguste remporta presque malgré lui, sut complette : il entra triomphant au milieu de la mauvaise fortune dans Varsovie, autresois sa capitale, ville alors demantelée & ruinée, prête à recevoir le vainqueur tel qu'il fût, & à reconpoitre le plus fort pour son Roi. Il sut tenté de saisir ce moment de prospérité. & d'aller attaquer en Saxe le roi de Suede avec l'armée Moscovite. Mais aïant refléchi que Charles XII. étoit à la tête d'une armée Suedoise, jusqu'alors invincible, que les Moscovites l'abandonneroient au premier bruit de son traité commencé que la Saxe, son païs berditaire, déia épuisée d'argent & d'hommes seroit ravagée également par les Moscovites & par les Suedois; que l'Empire occupé de la guerre contre la France, ne pouvoit le secourir; qu'il demeureroit sans Etats, sans argent, sans amis, il concut qu'il falloit fléchir sous la loi qu'imposoit le roi de Suede. Cette loi ne devint que plus dure, quand Charles eut apris que le roi Auguste avoit attaqué ses troupes pendant la négociation. Sa colere & le plaisir d'humilier davantage une ennemi qui venoit de le vaincre, le rendirent plus inflexible, sur tous les articles du traité. Ainfi la victoire du roi Auguste ne servit qu'à rendre sa situation plus malheureuse, ce qui peut-être n'étoit jamais arrivé qu'à lui. ħ H

# : 104 HISTOFRE DE CHARLES XII.

Il venoit de faire chanter le To Deun dans Varsovie, lorsque Finsten, l'un de ses Plénipotentiaires, arriva de Saxe avec ce traité de paix qui lui ôtoit la couronne. Auguste hésita, mais il signa, & partit pour la Saxe, dans la vaine espérance que sa presence pourroit séchit le roi de Suede, & que son ennemi se souviendroit peut-être des anciennes alliances de leurs maisons, & du sang qui les unissoit.

Ces deux Princes se virent pour la première fois dans un lieu nommé Guntersdorf au quartier du comte Piper, faits aucune ceremonie. Charles XII. étoit en groffes bottes, afant pour cravatte un tafetes noir autpur du col: son habit étoit comme à l'ordinaire d'un "gros drap bleu avec des boutons de cuivre doré. Il portoit au côté une longue épée qui lui 'avoit fervi à la bataille de Narva. & fur le ponimeau de laquelle le s'apuroit fouvent. La converfation ne roula que sur cet strange habiffement & fur ces groffes bottes. Charles XII. dit au roi Auguste, qu'il ne les avoit quitées depuis fix ans, que pour se coucher. Ces bagatelles furent le seul entretien de deux Rois, dont l'un ôtoit une couronne à l'autre. Auguste sur tout parloit avec un air de complaisance. & de satissaction, que les Princes & les hommes accoutumes aux grandes affaires Tcavent prendre au milieu des mortifications les plus cruelles. Les deux Rois dinérent depuis plusseuts, fois ensemble. Charles affecta toutours de donnée la Groite au roi Auguste: mais loin de refacher de ses demandes, il en fit encore de plus dutes, il voulut que le Roi Electeur, non-seufement envoiat à Stanislas Tes pierreries & les archives de la Couronne; mais encore qu'il lui écrivit une lettre de Mlicitation sur son avénement. Hinfilm für tout qu'on 

Ror DE SUEDE. Liv. III. "105 qu'on lui livrat fans differer le general Patkul. Auguste fut donc force d'écrire à son rival la lettre fuivante.

#### MONSIEUR ET FRERE,

Comme je dois avoir des égards pour les prieres du Roi de Suede, je ne puis m'empêcher de féliciter Vêtre Majesté sur son avénement à la Couronne, quoique peut être le traité avantageux que le Roi de Suede vient de conclure pour Vôtre Majeste, m'eût dû dispenser de ce commerce ; toutefois je félicite Votre Majesté, priant Dieu que vos sujets vous foient plus fideles qu'ils ne me l'ont été.

AUGUSTE, Roi.

A Lipsic 8. Avril 1707.

Stanislas répondit:

#### MONSIBUR ET FRERE.

La correspondance de Vôtre Majesté est une nouvelle obligation que j'ai au roi de Suede : je fuis sensible, comme je le dois, aux compliment que vous me faites sur mon avénement; j'espers que mes sujets n'auront point lieu de me manquer de sidélité, puisque j'observerai les lois du royaume.

STANISLAS, roi de Pologne.

Le roi Stanillas vint lui-même à Lipfic; il y rencontra un jour le roi Auguste; mais ces Princes le faluérent sans se parker. C'étoit le comble du triomphe de Charles MII. de voir dans

dans sa cour deux Rois, dont l'un étoit couronné, & l'autre détrôné par ses armes.

Il fallut qu'Auguste ordonnât lui-même à tous ces officiers de magistrature de ne plus le qualifier de Roi de Pologne, & qu'il fît effacer des Prieres publiques, ce tître auquel il renoncoit. Il eut moins de peine à élargir les Sobiesky: ces Princes au sortir de leur prison refusérent de le voir : mais le facrifice de Patkul fût ce qui dût lui coûter davantage. D'uncôté le Czar le redemandoit hautement. comme son ambassadeur: de l'autre le roi de Suede exigeoit en menacant qu'on le lui livrât. Patkul étoit alors enfermé dans le château de Conisting en Saxe. Le roi Auguste crut pouvoir satisfaire Charles XII. & son honneur en même-tems. Il envoia des gardes pour livrer ce malheureux aux troupes Suedoises; mais auparavant il envoïa au Gouverneur de Konisting, un ordre secret de laisfer échaper son prisonnier. La mauvaise fortune de Patkul l'emporta fur le foin qu'on prenoit de le sauver. Le Gouverneur scahant que Patkul étoit très-riche, voulut lui faire acheter sa liberté. Le prisonnier comptant encore sur le droit des gens, & informé des intentions du roi Auguste, refusa de païer ce qu'il pensoit devoir obtenir pour rien. Pendant cet intervalle les gardes commandés pour sailir le prisonnier arrivérent, & le livrérent immédiatement à quatre capitaines Suedois qui l'emmenérent d'abord au quartier general d'Alranstad, où il demeura trois mois attaché à un poteau avec une grosse chaîne de fer. . De-là il fut conduit à Casimir.

Charles oubliant que Patkul étoit ambassadeur du Czar, & se souvenant seulement qu'il étoit né son sujet, ordonna au conseil de

# ROI DE SUEDE. LIV. III. 107

guerre de le juger avec la derniere rigueur. Il fut condamné à être rompu vif, & à être mis en quartiers. Un Chapelain vint lui annoncer qu'il falloit mourir, fans lui aprendre le genre du suplice. Alors cet homme qui avoit bravé la mort dans tant de batailles, se trouvant seul avec un Prètre, & son courage n'étant plus soutenu par la gloire, ni par la colere, uniques sources de l'intrepidité des hommes, répandit un torrent de larmes dans le sein du Chapelain. Il étoit fiancé avec une dame Saxonne nommée madame d'Enfilden, qui avoit de la naissance, du métite. & de la beauté, & qu'il avoit compté d'époufer à peu près dans le tems même qu'on le livra au suplice. Il recommanda au Chapelain d'aller la trouver pour la consoler, & de l'assurer qu'il mouroit plein de tendresse pour elle. Quand on l'eût conduit au lieu du fuplice, & qu'il vit les roues & les pieux drefsés, il tomba dans des convulsions de fraïeur. & se rejetta dans les bras du Ministre qui l'embrassa en le couvrant de son manteau & en pleurant. Alors un officier Suedois lut à haute voix un papier dans lequel étoient ces paroles:

"On fait sçavoir que l'ordre très-exprès "de Sa Majesté, notre Seigneur très-clé"ment, est que cet homme qui est traître à "la patrie, soit roué & écartelé pour répara"tion de ses crimes, & pour l'exemple des "autres. Que chacun se donne de garde de "la trahison, & serve son Roi sidélement." A ces mots de Prince trés-clement, quelle clemence, dit Patkul; & à ceux de traitre à la patrie, Hélas, dit-il, je l'ai trop bien servie. Il reçut seize coups, & souffrit le suplice le plus long & le plus affieux qu'on puisse

# for Histoine de Charges XII.

puisse imaginer. Ainsi périt l'insortuné Jean-Reinold Patkul, ambassadeur & general de

l'empereur de Moscovie.

Ceux qui ne vosoient en lui qu'un sujet révolté contre son Roi, disoient qu'il avoit mérité la mort; ceux qui le regardoient comme un Livonien né dans une Province, laquelle avoit des priviléges à desendre, à qui se souvenoient qu'il n'étoit sorti de la Livonie que pour en avoir soutenu les droits, l'apelloient le martir de la liberté de son pass. Tous convenoient d'ailleurs que le titre d'Ambassadeur du Czar devoit rendre sa personne sacrée. Le seul roi de Suede élevé dans les principes du Despotisme, crut n'avoir sait qu'un acte de justice, tandis que toute l'Europe condamnoit sa cruauté.

Ses membres coupés en quartiers restérent exposés sur des poteaux jusques en 1713. qu'Auguste étant remonté sur son trône, sit rassembler ces témoignages de la nécessité où il avoit à Varsovie dans une cassette, en presence de l'Envoié de France. Le roi de Pologne montrant la cassette à ce Ministre; Voilà, lui dit-il simplement, les membres de Patkul, sans rien ajouter pour hlâmer ou pour plaindre sa mémoire, & sans que personne de ceux qui étoient presents, osat parler sur un sujet si délicat & si trisse.

Charles gardoit le même traitement au goneral Fleming, favori, de depuis premier ministre du roi Auguste. Fleming étoit no dans la Poméranie Suedoise; de quoique des songnfance il eût été attaché à l'électeur de Saue, Charles le regardoit toujours comme son sujet: il demanda long-tems qu'il lui sut sut suré.

Fleming qui voloit for maître hors diffet

de rien resuser, prit le parti de se retirer en Prusse. De-là il écrivit au roi Stanislas, avec lequel il avoit été lié en Pologne, pour le suplier d'obtenir du roi de Suede qu'il cestar cette proscription contre lui. Stanislas en parla avec chaleur; il réstera ses prieres huit jours de suite, sans pouvoir rien obtenir ensin il se setta presque aux pieds de Charles qui lui dit: Mon Frere, vous le voulez, je vous donne sa vie; mais souvenez-vous que vous vous en repentirez un jour. En esset Fléming servit depuis son Maître contre le roi Stanislas, beaucoup trop au-delà de son devoir.

Environ ce tems-là un Livonien nommé Paikel, officier dans les troupes Saxonnes, fait prisonnier les armes à la main, venoit d'être jugé à mort à Stokolm par arrêt du Sénat: mais il n'avoit été condamné qu'à perdre la tête. Cette difference de suplices dans le même cas, faisoit trop voir que Charles en faisant périr Patkul d'une mort si cruelle, avoit plus songé à se venger qu'à punir. Quoiqu'il en soit, Paikel après sa condamnation, fit proposer au Sénat de donner au Roi le secret de faire de l'or si on vouloit lui pardonner: il fit faire l'expérience de son secret dans la prison en presence du colonel Hamilton & des magistrats de la ville; & soit qu'il est en effet découyert quelque art utile, soit qu'il n'eût que celui de tromper habilement, ce qui est beaucoup plus vraisemblable; on porta à la monnoie de Stokolm l'or qui le trouva dans le creuset à la fin de l'experience; & on en fit au Senat un raport & juridique, & qui parut fi important, que la Reine afeule de Charles ordonna de inspendre l'execution jusqu'à ce HÀ que 110 HISTOIRE DE CHARCES XII. que le Roi informé de cette fingularité envoiar ses ordres à Stokolm.

Le Roi répondit qu'il avoit refusé à ses amis la grace du criminel, & qu'il n'accorder di jamais à l'intérêt ce qu'il n'avoit pas donné à l'amitié. Cette infléxibilité eut quelque chose d'hérosque dans un Prince, qui d'ailleurs croyoit le secret possible. Le roi Auguste qui en sut informé dit; Je ne m'étonne pas que le roi de Suéde ait tant d'indisference pour la pierre philosophale: il l'a trouvée en Saxe.

Quand le Czar eut apris l'étrange paix que le roi Auguste, malgré leurs traités, avoit concluë à Alrandstad; & que Patkul son ambassadeur Plénipotentiaire avoit été livré au roi de Suede au mépris des lois des Nations. il fit éclater ses plaintes dans toutes les cours de l'Europe: il écrivit à l'empereur d'Allemagne, à la reine d'Angleterre, aux Etats generaux des Provinces-Unies: il appelloit lâcheté & perfidie la necessité douloureuse fous laquelle Auguste avoit succombé: il conjura toutes ces Puissances d'interposer leur médiation pour lui faire rendre son ambassadeur, & pour prévenir l'affront qu'on alloit faire en sa personne à toutes les Têtes couronnées; il les pressa par le motif de leur honneur de ne pas s'avilir jusqu'à donner de la paix d'Alrandstad une garantie que Charles XII. leur arrachoit en menaçant. Ces lettres n'eurent d'autre effet que de mieux faire voir la puissance du roi de Suede. L'Empereur, l'Angleterre, & la Hollande avoient alors à soutenir contre la France une guerre ruineuse: ils ne jugérent pas à propos d'irriter Charles XII. par le refus de la vaine ceremonie de la garantie d'une traité. A l'égard

du

## ROVEDE SUBDER TEAVEHILL DIE

du malheureux Patkul, il n'y eut pas une Puissance qui interposat ses bons offices en sa saveur, & qui ne sit voir combien peu un su-

jet doit compter sur des Rois.

On proposa dans le conseil du Czar d'user de represailles envers les officiers Suedois pritonniers à Moscou. Le Czar ne voulut point consentir à une barbarie qui eût eu des suites si funestes: il y avoit plus de Moscovites prisonniers en Suede, que de Suedois en Moscovie.

Il chercha une vengeance plus utile. : La grande armée de son ennemi étoit en Saxe fans agir; Levenhaup, general du roi de Suede, qui étoit resté en Pologne à la tête d'environ vingt mille hommes, ne pouvoit garder les passages dans un païs sans fortéresses & plein de factions. Stanislas étoit au camp de Charles XII. L'empereur Moscovite saisit cette conjoncture & rentre en Pologne avec plus de soixante mille hommes: il les sépare en plusieurs corps, & marche avec un camp volant jusqu'à Leopold, où il n'y avoit point de garnison Suedoise. Toutes les villes de Pologne sont à celui qui se presente à leurs portes avec des troupes. Il fit convoquer une assemblée à Leopold, telle à peu près que celle qui avoit détrôné Auguste à Varsovie.

La Pologne avoit alors deux Primats aussibien que deux Rois, l'un de la nomination d'Auguste, l'autre de celle de Stanislas. Le Primat nommé par Auguste convoqua l'assemblée de Leopold, où se rendirent tous ceux que ce Prince avoit abandonnés par la paix d'Alrandstad, & ceux que l'argent du Czar avoit gagnés: on y proposa d'élire un nouveau Souyerain. Il s'en fallut peu que la Pologne

Pologne n'eut alors trois Rois, sans qu'on

eût pû dire quel eût été le veritable.

Pendant les conferences de Leopold, le Czar lié d'intérêt avec l'empereur d'Allemagne, par la crainte commune où ils étoient du roi de Suede, obtint secrettement au'on lui envoiat beaucoup d'officiers Allemans. Ceux-ci venoient de jour en jour augmenter considerablement ses forces, en aportant avec eux la discipline & l'experience. Il les engageoit à son service par des liberalités; & pour mieux encourager ses propres troupes. il donna son portrait enrichi de diamans aux officiers generaux & aux colonels qui avoient combattu à la bataille de Calish : les officiers subalternes eurent des médailles d'or : les fimples soldats en eurent d'argent. Ces monumens de la victoire de Calish surent tous franés dans sa nouvelle ville de Petersbourg. où les arts fleurissoient à mésure qu'il aprenoit à ses troupes à connoître l'émulation & la gloire.

La confusion, la multiplicité des factions, les ravages continuels en Pologne, empêchérent la Diéte de Leopold de prendre aucune résolution. Le Czar la fit transserer à Lublin. Le changement de lieu ne diminua rien des troubles & de l'incertitude où tout le monde étoit: l'assemblée se contenta de ne reconnoître, ni Auguste qui avoit abdiqué, ni Stanislas élu malgré eux: mais il ne surent ni assez unis, ni assez hardis pour nommer un Roi. Pendant ces déliberations inutiles, le parti des princes Sapieha, celui d'Oginsky, ceux qui tenoient en secret pour le roi Auguste, les nouveaux sujets de Stanisias, se faisoient tous la guerre, pilloient les terres

# ROI DE BURDE. Liv. III. 113

ruine de leurs païs. Les troupes Suedoises, commandées par Levenhaup, dont une partie étoit en Livonie, une autre en Lithuanie, une autre en Pologne, cherchoient tous les jours les troupes Moscovites. Ils brûloient tout ce qui étoit ennemi de Stanissas. Les Moscovites ruinoient également, amis & ennemis; on ne voyoit que des villes en cendre, & des troupes errantes de Polonois dépouillés de tout, qui détessoient également, & leurs deux

Rois, & Charles XII. & le Czar.

Le roi Stanislas partit d'Alranstad le 15. Juillet de l'année 1707, avec le general Renchild, seize regimens Suedois, & beaucoup d'argent, pour apaiser tous ces troubles en Pologne. & se faire reconnoître paisiblement. Il fut reconnu par tout où il passa: la discipline de ses troupes qui faisoit mieux sentir la barbarie des Moscovites, lui gagna les esprits: son extrême affabilité lui réunit presque toutes les factions, à mesure qu'elle fut connue. Son argent lui donna la plus grande partie de l'armée de la Couronne. Le Czar craignant de manquer de vivres dans un païs que ses troupes avoient desolé, se retira en Lithuanie, où étoit le rendez-vous de ses corps d'armée, & où il devoit établir des magazins. Cette retraite laissa le roi Stanislas paisible Souverain de presque toute la Pologne.

Le seul qui le troublât alors dans ses Etats, étoit le comte Siniausky, grand géneral de la Couronne, de la nomination du roi Auguste. Cet homme qui avoit d'assez grands talens & beaucoup d'ambition, étoit à la tête d'un tiers parti : il ne reconnoissoit ni Auguste; ni Stanissa; & après avoir tout tenté pour se

faire élire lui-même, il se contentoit d'être chef de parti, ne pouvant être Roi. Les troupes de la Couronne qui étoient demeurées sous ses ordres, n'avoient guéres d'autre solde que la liberté de piller impunément leur propre païs. Tous ceux qui craignoient ces brigandages, ou qui en souffroient, se donnérent bien-tôt à Stanislas, dont la puissance

s'affermissoit de jour en jour.

Le roi de Suede recevoit alors dans fon camp d'Alranstad, les ambassadeurs de presque tous les princes de la Chrétienté. Les uns venoient le suplier de quitter les terres de l'Empire, les autres eussent bien voulu qu'il eût tourné ses armes contre l'Empereur: bruit même s'étoit répandu par tout, qu'il devoit se joindre à la France pour accabler la maison d'Autriche. Parmi tous ces ambassadeurs, vint le fameux Jean duc de Malbouroug, de la part d'Anne, reine de la Grande-Bretagne. Cet homme qui n'a jamais assiegé de ville qu'il n'ait prise, ni donné de bataille qu'il n'ait gagnée, étoit à Saint-James un adroit Courtisan, dans le Parlement un Chef de parti, dans les païs étrangers le plus habile Negociateur de son siécle. Il avoit fait autant de mal à la France par son esprit que par, ses armes. On a entendu dire au secretaire des Etats generaux. Fagel, homme d'un très-grand merite; que plus d'une fois les Etats generaux ayant résolu de s'oposer à ce que lè duc de Malbouroug devoit leur proposer, le Duc arrivoit, leur parloit en françois, langue dans laquelle il s'exprimoit très-mal, & les persuadoit tous.

Il soutenoit avec le prince Eugene, compagnon de ses victoires, & avec Heinsius grand pensionnaire de Hollande, tout le poids des entre-

## ROI DE SUEDE. LIV. III. 115

entreprises des Alliés contre la France. Il sçavoit que Charles étoit aigri contre l'Empire & contre l'Empereur; qu'il étoit sollicité se-crettement par les François, & que si ce Conquérant embrassoit le parti de Louis XIV. les Alliés seroient oprimés.

Il est vrai que Charles avoit donné sa parole en 1700. de ne se mêler en rien de la guerre de Louis XIV. contre les Alliés, Mais le duc de Malbouroug ne croyoit pas qu'il y est un Prince assez esclave de sa parole pour ne la pas sacrisser à sa grandeur & à son intérêt. Il partit donc de la Haye dans le dessein d'aller sonder les intentions du roi de Suede.

Dès qu'il fut arrivé à Lipfic, où Charles étoit alors, il s'adressa secrettement, non pas au comte Piper premier Ministre, mais au baron de Goerts, qui commençoit à partager avec Piper la confiance du Roi. Il dit à Goerts que le dessein des Alliés étoit de proposer bien-tôt au roi de Suede d'être Médiateur une seconde sois entr'eux & la France. Il parloit ainsi dans l'esperance de découvrir par la réponse de Goerts les intentions du Roi, & parce qu'il eût mieux aimé avoir Charles pour arbitre que pour ememi. Ensuite il eut son Audience publique à Lipsic.

En abordant le Roi, il lui dit en françois qu'il s'estimeroit heureux de pouvoir aprendre sous ses ordres ce qui lui restoit à sçavoir dans l'art de la guerre. Puis il eut en particulier une audience d'une heure, dans laquelle le Roi parloit en allemand & le Duc en françois. Celui-ci qui ne se hâtoit jamais de faire ses propositions, & qui avoit par une longue habitude aquis l'art de démêler les hommes, & de penetrer les raports qui sont entre leurs plus secrettes pensées, & leurs actions

actions, leurs geftes, leurs difesurs; étudia attentivement le Roi, en lui parlant de guerre en general. Il crut apercevoir dans Charles XIL une aversion naturelle pour la France; il remarqua qu'il se plaisoit à parler des conequêtes des Alliés. Il lui prononca le nom du Czar, & vit que les yeux du Roi s'alluimoient toujours à ce nom, malgré la moderation de cette conference. Il apercut de plus sur une table une carte de Moscovie. me lui en fallut pas davantage pour juger que le véritable dessein du roi de Suede & sa seule ambition, étoient de détrôner le Czar après le roi de Pologne. Il comprit que si ce Prince restoit en Sane, c'étoit pour imposer quelques conditions un peu dures à l'empereut d'Allemagne. Il scavoit bien que l'Empereur ne refisteroit pas, & m'ainfi les affaires se termineroient aisément. Il laissa Charles XII. à son penchant naturel. & fatisfait de l'avoir penetré, ne lui fit aucune proposition.

Comme peu de negociations s'achevent fansargent, & qu'on voit quelque fois des Ministres qui vendent la haine ou la faveur de leur Maître, on crut dans toute l'Europe que le duc de Malbouroug n'avoit réulli auprès du roi de Suede qu'en donnant à propos une grafie fomme au comte Piper; & la memoire de ce Suedois en est restée flétrie jusqu'aujourd'hui. Pout moi qui ai remonté autant qu'il m'a été possible à la source de ce bruit, j'ai sçu que Piper avoir reçu un present mediocre de l'Empereur par les mains du comte de Wratislau, avec le consentement du Roi son maître, & rien du duc de Malbouroug, De plus, le comte Piper qui fentoit qu'on pourroit lui imputer un jour les démarches de Son Roi si elles devenoient malheureuses, en

voya au Senat de Suede son avis eacheté pour être ouvert après fa mort. Cet avis étoit que Charles devoit affermir en Pologne le trône de Stanislas, & accepter ensuite la médiation entre la France & les Allies, avant d'aller s'engager dans la Moscovie. Il est vrai que Piper pouvoit en même tems conseiller à son maître cette expedition dangereufe. & vouloir s'en disculper devant la posterité; mais aust il est certain que Charles évoit inflexible dans le dessein d'alter détrôner l'Empereur des Russes, qu'il ne recevoit alors conseil de personne, & qu'il n'avoit pas besoin des avis du comte Piper pour prendre de Pierre Alexiovits une vengeance qu'il cherchoit depuis si long-tems.

Enfin ce qui acheve de justifier ce Ministre, c'est l'honneur rendu long-tems après à sa memoire par Charles XII. qui ayant après que Piper étoit mort en Russie, sit transporter son corps à Stokolm, & lui ordonna à ses dé-

pens des obseques magnifiques.

Le Roi qui n'avoit point encore éprouvé de revers ni même de retardement dans fes fuecès, croïois qu'une année hi suffiroit pour détrôner le Czar, & qu'il pourroit énsuite revenir sur ses pas s'ériger en arbitre de l'Europe, mais il vouloit suparavant humilier

l'empereur d'Allemagne.

Le comte Zobor chambellan de cet Empereur, avoir prononcé quelques paroles pou respectueuses pour le roi de Suede en presence de l'ambassadeur Suedois à Vienne; l'Empureur en avoit sait justice, quoiqu'à regret, en bannissant le Comte. Le roi de Suede ne sus pas satisfait, il voulur qu'on lui livrat le comte Zobor. La fierté de la cour de Vienne sut obligée de stéchit, on mit le Comte ense sur obligée de stéchit, on mit le Comte ense

les mains du Roi qui le renvoïa après l'avoir gardé quelque tems prisonnier à Stettin.

Il demanda de plus, contre toutes les lois des nations, qu'on lui livrât quinze cent malheureux Moscovites, qui aïant échapé à ses armes, avoient suit jusques sur les terres de l'Empire. Il fallut encore que la cour de Vienne consentit à cette étrange demande; & se l'envoié Moscovite à Vienne n'avoit adroitement sait évader ces malheureux par divers chemins, ils étoient tous livrés à leurs ennemis.

La troisiéme & la derniere de ses demandes fut la plus forte. Il se déclara le protecteur des sujets Protestans de l'Empereur en Silésie. province apartenante à la maison d'Autriche. non à l'Empire. Il voulut que l'Empereur leur accordat des libertés & des privileges établis à la verité par les traités de Westphalie, mais éteints, ou du moins éludés par ceux de Riswik. L'Empereur qui ne cherchoit qu'à éloigner un voisin si dangereux, plia encore, & accorda tout ce qu'on voulut. Les Luthériens de Silésie eurent plus de cent Eglises que les Catholiques furent obligés de leur ceder par ce traité; mais beauçoup de ces concessions que leur assuroit la fortune du roi de Suede, leur furent ravies dès qu'il ne fut plus en état d'imposer des lois.

L'Empereur qui fit ces concessions forcées, & qui plia en tout sous la volonté de Charles XII. s'apelloit Joseph: il étoit sils aîné de Leopold, & frere du sage empereur Charles VI. qui lui succeda depuis. L'internonce du Pape qui residoit alors auprès de Joseph, lui sît des reproches sort viss, de ca qu'un empereur Catholique comme lui avoit sait ceder l'intérêt de sa propre religion à

ceux

# ROI DE SURDE. LIV. III. 119

ceux des heretiques. Vous êtes bienheureux, lui répondit l'Empereur en riant, que le Roi de Suede ne m'ait pas proposé de me faire Lutherien: car s'il l'avoit voulu, je ne sçai

pas ce que j'aurois fait.

Le comte de Wratislau; son ambassadeur auprès de Charles XII. aporta à Lipsic le traité en faveur des Silesiens, signé de la main de son maître. Alors Charles dit, qu'il étoit content, & qu'il étoit le meilleur ami de l'Empereur. Cependant il ne vit pas fans dépit que Rome l'eût traversé autant qu'elle l'avoit pû. Il regardoit avec mépris la foiblesse de cette Cour, qui aïant aujourdhui la moitié de l'Europe pour ennemie irréconciliable, est toujours en défiance de l'autre, & ne soutient son crédit que par l'habileté des negociations: cependant il songeoit à se vanger d'elle. Il dit au comte de Wratislau, que les Suedois avoient autrefois subjugué Rome, & qu'ils n'avoient pas degeneré comme elle. Il fit avertir le Pape qu'il lui redemanderoit un jour les effets que la reine Christine avoit laissés à Rome. On ne sçait jusqu'où ce jeune Conquérant eût porté ses ressentimens & ses armes. si la fortune eût secondé ses desseins. Rien ne lui paroissoit alors impossible: il avoit même envoïé secrettement plusieurs officiers en Asie. & jusques dans l'Egypte, pour lever le plan des Villes. & l'informer des forces de ces Etats. Il est certain que si quelqu'un est pu renverser l'Empire des Persans & des Turcs, & passer ensuite en Italie, c'étoit Charles XII. Il étoit aussi jeune qu'Alexandre, aussi guerrier, aussi entreprenant, plus infatigable, plus robuste, & plus vertueux; & les Suedois valoient peut-être mieux que les Macedoniens: mais de pareils projets qui sont traités de divins quand

quand ils réussissent, ne sont regardés que comme des chiméres quand on est malheureux.

Enfin toutes les difficultés étant aplanies: toutes ses voiontés executées, après avoir humilié l'Empereur, donné la loi dans l'Empire, avoir protegé sa religion Lutherienne au milieu des Catholiques, détrôné un Roi, couronné un autre, se voïant la terreur de tous les Princes, il se prépara à partir. Les délices de la Saxe où il étoit resté oisif une année. n'avoient en rien adouci sa maniere de vivre. Il montoit à cheval trois fois par jour, se levoit à quatre heures du matin, s'habilloit seul, ne buvoit point de vin ne restoit à table qu'un quart d'heure, exerçoit ses troupes tous les jours, & ne connoissoit d'autre plaisir que celui de faire trembler l'Europe.

, rons pas à Stokokn si-tôt. "

Les Suedois ne scavoient point encore où le Roi vouloit les mener; on se doutoit seulement dans l'armée que Charles pourroit alles à Moscou. Il ordonna quelques jours avant son départ à son grand Maréchal des logis, de lui donner par écrit la route depuis Lipfic . . . il s'arrêta un moment à ce mot; & de peur que le Maréchal des logis ne pût rien deviner de ses projets, il ajoûta en riant, jusqu'à toutes les capitales de l'Europe. Le Maréchal lui aporta une liste de toutes ces routes, à la tête desquelles il avoit affecté de mettre en grosses lettres, Route de Lipfic à Stockelm. La plûpart des Suedois n'aspisoient qu'à y retourner; mais le Roi étoit bien éloigné de songer à leur faire revoir leur patrie. ... Monfieur le ,, Maréchal, dit-il, je vois bien où vous vou-, driez me mener; mais nous ne retourne-

L'année

# ROI DE SUEDE. LIV. III. 121

L'armée étoit déja en marche, & passoit auprès de Dresde: Charles étoit à la tête, courant toûjours selon sa coutume deux ou trois cent pas devant ses gardes. On le perdit tout d'un coup de vue: quelques Officiers s'avancérent à bride abattue pour sçavoir où il pouvoit être. On courut de tous côtés; on ne le trouva point: l'allarme est en un moment dans l'armée; on fait alte; les Généraux s'assemblent: on étoit déja dans la consternation: on aprit ensin d'un Saxon qui passoit,

ce qu'étoit devenu le Roi.

L'envie lui avoit pris en passant si près de Dresde, d'aller rendre une visite au roi Auguste: il étoit entré à cheval dans la ville, fuivi de trois ou quatre Officiers generaux, & avoit été droit descendre au Palais. Il monta jusques dans l'apartement de l'Electeur, avant que le bruit se sût répandu qu'il étoit dans la ville. Le general Fléming aïant vû de loin lê roi de Suede, n'eut que le tems de courir avertir son Maître. Tout ce qu'on pouvoit faire dans une occasion pareille, s'étoit déjà presenté à l'idée du Ministre: il en parloit à Auguste: mais Charles entra tout botté dans la chambre, avant qu'Auguste eût eu même le tems de revenir de sa surprise. Il étoit malade alors. & en robe de chambre : il s'habilla en hâte. Charles déjeuna avec lui comme un voiageur qui vient prendre congé de son ami: enfuite il voulut voir les fortifications. Pendant le peu de tems qu'il emploïa à les parcourir, un Livonien proscrit en Suede, qui servoit dans les troupes de Saxe, crut que jamais il ne s'offriroit une occasion plus favorable d'obtenir sa grace, il conjura le roi Auguste de la demander à Charles; bien sûr que ce Roi ne refuseroit pas cette legere conde**fcendance** 

scendance à un Prince à qui il venoit d'ôter une Couronne. & entre les mains duquel il étoit dans ce moment. Auguste se charges aisément de cette affaire. Il étoit un peu éloigné du roi de Suede, & s'entretenoit avec Hord general Suedois. Je crois, lui dit-il en souriant, que votre Maître ne me refusera pas. Vous ne le connoissez pas, répartit le general Hord, il vous refusera plûtot ici que partout ailleurs. Auguste ne laissa pas de demander au Roi en termes pressans, la grace du Livonien. Charles la refusa d'une maniere à ne se la pas faire demander une seconde fois. Après avoir passé quelques heures dans cette étrange visite, il embrassa le roi Auguste, & partit. Il trouva en rejoignant son armée, tous ses Generaux assemblés en conseil de guerre; il leur en demanda la cause. Le general Renchild lui dit, qu'il comptoit assieger Dresde en cas qu'on eût retenu Sa Majesté prisonniere. Bon. dit le Roi, on n'oseroit, on n'oseroit. Le sendemain, sur la nouvelle qu'on reçut que le roi Auguste tenoit conseil extraordinaire à Dresde; vous verrez dit Renchild qu'ils déliberent sur ce qu'ils devoient faire hier.

Fin du troisiéme Livre.

# HISTOIRE

DE

# CHARLES XII.

ROI DE SUEDE.

LIVRE QUARTRIE ME.

#### ARGUMENT.

Charles quitte la Saxe: pour suit le Czar: s'enfonce dans l'Ukraine: ses pertes, sa blessure; bataille de Pultava, suites de cette bataille. Charles réduit à suir en Turquie: sa reception en Bessarabie.

HARLES partit enfin de Saxe en Septembre 1707. suivi d'une armée de quarante-trois mille hommes, autrefois couverte de fer, & alors brillante d'or & d'argent, & enriche des dépouilles de la Pologne & de la Saxe. foldat emportoit avec lui cinquante écus d'argent comptant; non-seulement tous les régimens étoient complets, mais il y avoit dans chaque compagnie plusieurs surnumeraires qui attendoient des places vacantes. Outre cette le comte Levenhaup, l'un de ses meilleurs Generaux, l'attendoit en Pologne avec vingt mille hommes: il avoit encore une autre armée de quinze mille hommes en Finlande,

lande, & de nouvelles recrues lui venoient de Suede. Avec toutes ces forces on ne douta

pas qu'il ne dût détrôner le Czar.

Cet Empereur étoit alors en Lithuanie occupé à ranimer un parti auquel le roi Auguste sembloit avoir renoncé: ses troupes divisées en plusieurs corps, suroient de tous côtés au premier bruit de l'aproche du roi de Suede. Il avoit recommandé lui-même à tous ses Generaux de ne jamais attendre ce Conquérant avec des sorces inégales.

Le roi de Suede au milieu de sa marche victorieuse, recut une ambassade solemnelle de la part des Turcs. L'Ambassadeur eut son audience au quartier du comte Piper. C'étoit toûjours chez ce Ministre que se faifoient les ceremonies d'éclat : il soutenoit la dignité de son maître par des dehors magnifigues: & le Roi toûjours plus mal logé. plus mal servi, & plus simplement vétu que le moindre officier de son armée, disoit que son Palais étoit le quartier de Piper. bassadeur Turc presenta à Charles cent soldats Suedois, qui ayant été pris par des Calmouks, & vendus en Turquie, avoient été rachetés par le Grand Seigneur; & que cet Empereur envoyoit au Roi comme le present le plus agréable qu'il pût lui faire; non que la fierté Ottomane prétendît rendre hommage à la gloire de Charles XII. mais parce que le Sultan ennemi naturel des empereurs de Mofcovie & d'Allemagne vouloit se fortifier contr'eux de l'amitié de la Suede & de l'alliance de la Pologne. L'Ambaffadeur complimenta Stanislas sur son avénement. Ainfi ce Roi fut reconnu en peu de tems par l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne, & la Turquie.

ROI DE SUNDE. LIV. IV. 125

Turquie. Il n'y eut que le Pape qui voulut attendée, pour le reconnoître, que le tems eût affermi sur sa tête cette couronne qu'une disgrace pouvoit faire tomber.

À peine Charles eut-il donné audience à l'ambaffadeur de la porte Ottomane, qu'il

courut chercher les Moscovites.

Le Czar étoit sorti de Pologne, & y étoit rentré plus de vingt sois pendant le cours de la guerre: ce pais ouvert de toutes parts, n'ayant point de places sortes qui coupent la retraite à une armée, laissoit aux Moscovites la liberté de reparôître souvent au même endroit où ils avoient été battus; & même de penetrer dans le pais aussi avant que le Vainqueur. Pendant le sejour de Charles en Saxe, le Czar s'étoit avancé jusqu'à Leopold, à l'extrêmité Meridionale de la Pologne. Il étoit alors vers le Nord à Grodno en Lithuanie à cent lieues de Leopold.

Charles laissa en Pologne Stanislas, qui asfisse de dix mille Suedois & de ses nouveaux fujets, avoit à conserver son royaume contre les ennemis, étrangers & domestiques; pour lui il se mit à la tête de sa cavalerie, & marcha vers Grodno au milieu des glaces au mois

de Janvier 1708.

Il avoit deja passé le Niemen à deux sieues de la ville, & le Czar ne sçavoit encore rien de sa marche. A la premiere nouvelle que les Suedois arrivent, le Czar sort par la porte du Nord; & Charles entre par celle qui est au Midi. Le Roi n'avoit avec lui que six cent gardes, le reste n'avoit pû le suivre. Le Czar suioit avec plus de deux mille hommes, persuadé que toute une armée entroit dans. Grodno. Il aprend le jour même par un

transfuge Polonois, qu'il n'a quitté la place qu'à fix cent hommes, & que le gros de l'armée ennemie étoit encore éloigné de plus de cinq lieues. Il ne perd point de tems: il détache quinze cent chevaux de sa troupe à l'entrée de la nuit pour aller surprendre le roi de Suede dans la ville. Les quinze cent Moscovites arrivérent à la faveur de l'obscurité jusqu'à la premiere garde Suedoise sans être reconnus. Trente hommes composoient cette garde; ils soutinrent seuls un demi quart d'heure l'effort de quinze cent hommes. Le Roi qui étoit à l'autre bout de la ville accourut bien-tôt avec le reste de ses six cent gardes. Les Moscovites s'ensuirent avec précipitation. Son armée ne fut pas long-tems sans le joindre, ni lui sans poursuivre l'ennemi. Tous les corps Moscovites répandus dans la Lithuanie se retiroient en hâte du côté de l'Orient dans le Palatinat de Minsky, près des frontieres de la Moscovie où étoit leur rendezvous. Les Suedois que le Roi partagea aussi en divers corps, ne cessérent de les suivre pendant plus de trente lieues de chemin. Ceux qui fuyoient & ceux qui poursuivoient, faisoient des marches sorcées presque tous les jours, quoiqu'on fût au milieu de l'Hiver. Il y avoit déja long-tems que toutes les saisons étoient devenues égales pour les soldats de Charles, & pour ceux du Czar: la seule terreur qu'inspiroit le nom du roi Charles, mettoit alors de la difference entre les Mos-

covites & les Suedois.

Depuis Grodno jusqu'au Boristhène, en tirant vers l'Orient, ce ne sont que des marais, des deserts, des montagnes, des forêts immenses. Dans les endroits qui sont cultivés,

. . . . . . . . .

on ne trouve point de vivres: les païsans enfouissent dans la terre tous leurs grains, & tout ce qui peut s'y conserver: il saut sonder la terre avec de grandes perches serrées, pour découvrir ces magasins souterrains. Les Moscovites & les Suedois se servirent tour à tour de ces provisions; mais on n'en trouvoit pas toûjours, & elles n'étoient pas suffisantes.

Le roi de Suede qui avoit prévu ces extrêmités, avoit fait aporter du biscuit pour la subsistance de son armée, rien ne l'arrèsoit dans sa marche. Après qu'il eut traversé la sorêt de Minsky, où il fallut abattre à tout moment des arbres pour faire un chemin à ses troupes & à son bagage, il se trouva le 25. de Juin 1708. devant la riviere de Bere-

zine, vis-à-vis Borislou.

Le Czar avoit rassemblé en cet endroit la plus grande partie de ses sorces; il y étoit avantageusement retranché. Son dessein étoit d'empêcher les Suedois de passer la riviere. Charles posta quelques regimens sur le bord de la Berezine, à l'oposite de Borislou, comme s'il avoit voulu tenter le passage à la vue de l'ennemi. Dans le même tems, il remonte avec son armée trois lieues au-delà vers la source de la riviere : il y fait jetter un pont, passe sur le ventre à un corps de trois mille hommes qui désendoit ce poste, & marche à l'armée ennemie sans s'arrêter. Les Moscovites ne l'attendirent pas, ils décampérent, & se retirérent vers le Boristhêne, g2tant tous les chemins & détruisant tout sur leur route pour retarder au moins les Suedois.

Charles furmonta tous les obstacles, avancant toujours vers le Boristhêne. Il rencontra sur son chemin vingt mille Moscovites retranchés

tranchés dans un lieu nommé Hollosin, derriere un marais auquel on ne pouvoit aborder qu'en passant une riviere. Charles n'attendit pas pour les attaquer que le reste de son infanterie sût arrivé; il se jette dans l'eau à la tête de ses gardes à pied, il traverse la riviere & le marais, aïant souvent de l'eau au-dessus des épaulea. Pendant qu'il alloit ainsi aux ennemis, il avoit ordonné à sa cavalerie de faire le tour du marais pour prendre les ennemis en slanc. Les Moscovites étonnés qu'aucune barriere ne pût les désendre, surent ensoncés en même tems par le Roi qui les attaquoit à pied, & par la cavalerie Suedoise.

· Cette cavalerie s'étant fait jour à travers des ennemis, joignit le Roi au milieu du combat. Alors il monta à cheval; mais quelque tems après il trouva dans la mêlée un jeune gentilhomme Suedois nommê Gullenstiern qu'il aimoit beaucoup bleffé & hors d'état de marcher, il le força de prendre fon cheval. & continua de commander à pied à la tête de son infanterie. De toutes les batailles qu'il avoit données celle-ci étoit peut-être la plus plorieuse, celle où il avoit essuré les plus grands dangers, & où il avoit montré plus d'habileté. 7 On en conserva la memoire par une médaille où on lisoit d'un côté: 8ilva. paludes, aggeres, bostes victi. Et de l'autre, Victrices copias alium laturus in orbem.

Les Moscovites chasses par tout, repassérent le Boristène qui sépare les Etats de la Pologne & de leur païs. Charles ne tarda pas à les poursuivre: it passa ce grand sieuve après eux à Mohilou dernière ville de la Pologne, qui apartient tantôt aux Polonois, tantôt aux

ROI DE SUEDE. LIV. IV. 129 Czars, destinée commune aux places fron-

Le Czar qui vit alors son Empire où il venoit de saire naître les arts & le commerce, en proie à une guerre capable de renverser en peu tous ses grands desseins, & peut-être son trône, songea à parler de paix: il sit hazarder quelques propositions par un gentilhomme Polonois qui vint à l'armée de Suede. Charles XII. accoutumé à n'accorder la paix à ses ennemis que dans leurs Capitales, répondit simplement: Je traiterai avec le Czar à Mossou. Quand on raporta au Czar cette réponse hautaine: ,, Mon frere Charles, dit il, prétend paire toûjours l'Alexandre; mais je me flatte qu'il ne trouvera pas en moi un Darrius.

De Mohilou, place où le Roi traversa le Boristène, si vous remontez au Nord, le long de ce sleuve, toûjours sur les frontieres de Pologne & de Moscovie, vous trouvez à trente lieues le païs de Smolensko par où passe la grande route qui va de Pologne à Moscou: le Czar se retiroit par ce chemin, le Roi le suivoit à grandes journées. Une partie de l'arriere-garde Moscovite sut plus d'une sois aux prises avec les dragons de l'avant-garde Suedoise. L'avantage demeuroit presque toûjours à ces derniers; mais ils s'assoiblissoient à sorce de vaincre, dans de petits combats qui me décidoient rien, & où ils perdoient toûjours du monde.

Le 22. Septembre de cette année 1708. le Roi attaqua auprès de Smolensko un corps de dix mille hommes de cavalerie & de six mille

Calmouks.

tieres.

Ces Calmouks font des Tartares qui habitent entre le roïaume d'Astracan domaine du Czar. & celui de Samarcande païs des Tartares Usbeks, & patrie de Timur connu sous le nom de Tamerlan. Le païs des Calmouks s'étend à l'Orient jusqu'aux montagnes qui séparent le Mogol de l'Afie occidentale. Ceux qui habitent vers Astracan sont tributaires du Czar: il prétend sur eux un empire absolu, mais leur vie vagabonde l'empêche d'en être le maître, & fait qu'il fe conduit avec eux comme le Grand Seigneur avec les Arabes. tantôt souffrant leurs brigandages, tantôt les punissant. Il y a toûjours de ces Calmouks dans les troupes de Moscovie. Le Czar étoit même parvenu à les discipliner comme le refte de ses soldats.

Le Roi fondit sur cette armée, n'aïant avec lui que fix regimens de cavalerie, & quatre mille fantassins. Il enfonca d'abord les Moscovites à la tête de son regiment d'Ostrogothie; les ennemis se retirérent. Le Roi avanca fur eux par des chemins creux & inégaux. où les Calmouks étoient cachés: ils parurent alors, & se jettérent entre le regiment où le Roi combattoit. & le reste de l'armée Suedoise. A l'instant & Moscovites & Calmouks entourérent ce regiment & percérent jusqu'au Roi. Ils tuérent deux Aides de camp qui combattoient auprès de sa personne. Le cheval du Roi fut tué sous lui : un Ecuïer lui en presentoit un autre; mais l'Ecuïer & le che-. val furent percés de coups. Charles combattit à pied entouré de quelques Officiers qui açcoururent incontinent autour de lui.

Plusieurs furent pris, blessés ou tués, ou entraînés loin du Roi par la foule qui se jet-

toit sur eux; il ne restoit que cinq hommes auprès de Charles. Il étoit épuisé de fatigue: il avoit tué plus de douze ennemis de sa main, sans avoir reçu une seule blessure, par ce bonheur inexprimable qui jusqu'alors l'avoit accompagné par tout, & sur lequel il compta toujours. Ensin un colonel nommé Dardors se fait jour à travers des Calmouks avec une seule compagnie de son regiment: il arrive à tems pour dégager le Roi: le reste des Suedois sit main-basse sur ces Tartares. L'armée reprit ses rangs: Charles monta à cheval; & tout satigué qu'il étoit, il poursuivit les Moscovites pendant deux lieues.

Le Vainqueur étoit toûjours dans le grand chemin de la capitale de Moscovie. Il y a de Smoleníko, auprès duquel fe donna ce combat, jusques à Moscou, environ cent de nos lieues françoises: les chemins n'étoient pas plus mauvais par eux-mêmes que ceux par où les Suedois avoient déja passé: mais on eut avis que le Czar avoit non-seulement rendu toutes les routes impracticables, soit en les couvrant d'eaux dans les endroits voisins des marais, soit en faisant de distance en distance des fosses profonds, soit en couvrant les chemins de forêts qu'on avoit abatues; mais encore qu'il avoit brûlé tous les villages à droit & à gauche. L'Hiver aprochoit: il y avoit peu d'aparence d'avancer promptement dans le païs, nulle d'y subfister; & toutes les forces Moscovites réunies pouvoient aller au roi de Suede par des chemins qu'il ne connoissoit pas.

Charles aïant fait la revue de son armée; & s'épant fait rendre compte des vivres, vit qu'on n'en avoit pas pour quinze jours. Le general Leven-

### 132 Histoire de Charles XII.

Levenhaup qui devoit lui amener des provinons, & quinze mille hommes de renfort, ne venoit point: il résolut donc de guitter le chemin de Moscou, & de tourner au Midi vers l'Ukraine dans le païs des Cosaques, situé entre la petite Tartarie, la Pologne, & la Moscovie. Ce païs a environ cent de nos lieues du Midi au Septentrion, & presque autant de l'Orient au Couchant. Il est partagé en deux parties à peu près égales par le Boristhêne qui le traverse en coulant du Nord-Ouest au Sud-Est: la principale ville est Bathurin sur la petite riviere de Sem. La partie la plus Septentrionale de l'Ukraine est cultivée & riche. La plus Meridionale fituée par le quarante-huitième degré, est un des païs des plus fertiles du monde & des plus deserts. Le mauvais gouvernement y étouffe le bien que la nature s'efforce de faire aux hommes. Les habitans de ces cantons voisins de la petite Tartarie ne fément ni ne plantent, parce que les Tartares de Bougiac, ceux de Précop, les Moldaves, tous peuples brigans, viendroient ravager leurs plans & leurs moisions.

L'Ukraine a toujours aspiré à être libre; mais étant entourée de la Moscovie, des Etats du Grand Seigneur, & de la Pologne, il lui a fallu chercher un protecteur; & par consequent un maître dans l'un de ces trois Etats. Elle se mit d'abord sous la protection de la Pologne qui la traita trop en sujette: elle se donna depuis au Moscovite qui la gouverna en esclave, autant qu'il le put. D'abord ses Ukraniens jouirent du privilége d'élire un Prince sous le nom de General; mais bientôt ils surent dépouillés de ce droit, & leur General sut nommé par la cour de Moscou.

Celui

#### ROI DE SUEDE. LIV. IV. 133

Celui qui remplificit alors cette place étoit un gentilhomme Polonois, nommé Mazeppa. né dans le palatinat de Podolie: il avoit été élevé page du roi Jean Casimir, & avoit pris à sa Cour quelque teinture des belles lettres. Une intrigue qu'il eut dans sa jeunesse avec la femme d'un gentilhomme Polonois, aïant été découverte, le mari le fit fouetter de verges, le fit lier tout nud fur un cheval farouche. & le laissa aller en cet état. Le cheval qui étoit du païs de l'Ukraine y retourna, & v porta Mazeppa domi mort de fatigue & de faim. Quelques païfans le secoururent: il resta long-tems parmi eux, & se fignala dans plufieurs courfes contre les Tartares. La supériorité de ses lumieres lui donna une grande confideration parmi les Cosaques: sa réputation s'augmentantant de jour en jourobligea le Czar à le faire Prince de l'Ukraine.

Un jour étant à table à Moscou avec le Czar, cet Empereur lui proposa de discipliner les Cosaques, & de rendre ces peuples plus dépendans: Mazeppa répondit, que la situation de l'Ukraine, & le génie de cette nation étoient des obstacles insurmontables: le Czar qui commençoit à être échauffé par le vin, & qui ne commandoit pas toujours à sa colere, l'apella traître, & le menaça de le

faire empaler.

Mazeppa de retour en Ukraine, forma le projet d'une révolte: l'armée de Suede qui parut bien-tôt après sur les frontieres, lui en facilita les moïens: il prit la résolution d'être indépendant, & de se former un puissant roïaume de l'Ukraine, & des débris de l'empire de Russie. C'étoit un homme courageux, entreprenant, & d'un travail insatigable: il

134 Histoire be Charles XII.

se ligua secrettement avec le roi de Suède, pour hâter la chute du Czar, & pour en profiter.

Le Roi lui donna rendez-vous auprès de la riviere Desna. Mazeppa promit de s'y rendre avec trente mille hommes, des munitions de guerre, des provisions de bouche, & ses tresors qui étoient immenses. L'armée Suedoise marcha donc de ce côté au grand étonnement de tous les Officiers, qui ne scavoient rien du traité du Roi avec les Cosaques. Charles envoïa ordre à Levenhaup de lui amener en diligence ses troupes, & des provisions dans l'Ukraine, où il projettoit de passer l'Hiver, afin que s'étant assuré de ce païs, il pût conquérir la Moscovie au Printegas suivant; & cependant il s'avanca vers la riviere Desna qui tombe dans le Boristhêne à Kiovie.

Les obstacles qu'on avoit trouvés jusqu'alors dans la route, étoient legers en comparaison de ceux qu'on rencontra dans ce nouveau chemin. Il fallut traverser une sorêt de cinquante lieues pleine de marécages. Le general Lagercron qui marchoit devant avec cinq mille hommes & des pionniers, égara l'armée vers l'Orient à trente lieues de la veritable route. Après quatre jours de marche, le Roi reconnut la faute de Legercron: on se remit avec peine dans le chemin; mais presque toute l'artillerie, & tous les chariots restérent embourbés ou absmés dans les marais.

Enfin après douze jours d'une marche si pénible, pendant laquelle les Suedois avoient consumé le peu de biscuit qui leur restoit: cette armée exténuée de lassitude & de saim arriva sur les bords de la Desna dans l'endroit

où Mazeppa avoit marqué le rendez-vous : mais au lieu d'y trouver ce Prince, on trouva un corps de Moscovites qui avançoit vers l'autre bord de la riviere: le Roi fut étonné, mais il résolut sur le champ de passer la Desna, & d'attaquer les ennemis. Les bords de cette riviere étoient si escarpés, qu'on sut obligé de descendre les soldats avec des cordes. Ils traversérent la riviere selon leur maniere accoutumée, les uns sur des radaux faits à la hâte, les autres à la nage: le corps des Moscovites qui arrivoit dans ce tems là même, n'étoit que de huit mille hommes: il ne resista pas long-tems, & cet obstacle fut encore furmonté.

Charles avançoit dans ces païs perdus, incertain de sa route & de la fidelité de Mazeppa: ce Cosaque parut enfin, mais plûtôt comme un fugitif, que comme un Allié puiffant. Les Moscovites avoient découvert & prévenu ses desseins: ils étoient venus fondre fur ces Cosaques qu'ils avoient taillés en piéces: ses principaux amis pris les armes à la main, avoient péri au nombre de trente par le suplice de la rouë, ses villes étoient réduites en cendre, ses tresors pillés, les provisions qu'il préparoit au roi de Suede saisses: à peine avoit-il pû échaper avec six mille hommes & quelques chevaux chargés d'or & d'argent. Toute-fois il aportoit au Roi l'esperance de se soutenir par ses intelligences dans ce païs inconnu, & l'affection de tous les Cosaques, qui enragés contre les Moscovites, arrivoient par troupes au camp, & le firent sublister.

Charles esperoit au moins que son general Levenhaup viendroit reparer cette mauvaise fortune. Il devoit amener environ quinze mille Suedois qui valoient mieux que cent mille Cosaques, & aporter des provisions de guerre & de bouche. Il arriva à peu près

dans le même état que Mazeppa.

Il avoit déja passé le Boristhène au-dessus de Mohilou, & s'étoit avancé vingt de nos lieues au-delà, sur le chemin de l'Ukraine. Il amenoit au Roi un convoi de huit mille chariots, avec l'argent qu'il avoit levé en Lithuanie & sur sa route. Quand il sur vers le bourg de Lesno, près de l'endroit où les rivieres de Pronia & de Sossa se joignent pour aller tomber loin au-dessous dans le Boristhène, le Czar parut à la tête de cinquante mille hommes.

Le general Suedois qui n'en avoit pas feize mille complets, ne voulut pas se retrancher. Tant de victoires avoient donné aux Suedois une si grande consiance, qu'ils ne s'informoient jamais du nombre de leurs ennemis, mais seulement du lieu où ils étoient. Levenhaup marcha donc à eux fans balancer le 7. d'Octobre 1708. après midi. Dans le premier choc ils tuérent quinze cent Moscovites. La confusion se mit dans l'armée du Czar, on fuïoit de tous côtés. L'Empereur des Rufses vit le moment où il alloit être entierement défait. Il fentoit que le falut de ses Etats dépendoit de cette journée, & qu'il étoit perdu si Levenhaup joignoit le roi de Suede avec une armée victorieuse.

Dès qu'il vit que ses troupes commençoient à reculer, il courut à l'arrieregarde où étoient

ROI DE SUEDE. LIV. IV. 137

des Cosaques & des Calmouks: Je vous ordonne, leur dit-il, de tirer sur quiconque fuira, & de me tuer moi-même, si j'étoit assez lâche pour me retirer. De-là il retourna à l'avant-garde, & rallia ses troupes lui-même, aidé du prince Menzikos & du prince Gallicsin. Levenhaup, qui avoit des ordres pressans de rejoindre son maître, aima mieux continuer sa marche que recommencer le combat, croïant en avoir assez sait pour ôter aux ennemis la résolution de le poursuivre.

Dès le lendemain à onze heures, le Czat l'attaqua au bord d'un marais, & étendit son armée pour l'enveloper. Les Suedois firent face par tout: on se battit pendant deux heures avec une opiniâtreté égale. Les Moscovites perdirent trois sois plus de monde; mais aucun ne lâcha pied, & la victoire su indécise.

A quatre heures le general Baver amena au Czar un renfort de troupes. La bataille recommença alors pour la troisiéme fois avec plus de furie & d'achamement: elle dura jusqu'à la nuit; enfin le nombre l'emporta: les Suedois furent rompus, enfoncés, & poussés jusqu'à leur bagage. Levenhaup rallia ses troupes derriere ses chariots: les Suedois étoient vaincus, mais ils ne s'enfuirent point. Ils étoient environ neuf mille hommes, dont aucun ne s'écarta : le General les mit en ordre de bataille aussi facilement que s'ils n'avoient point été vaincus. Le Czar de l'autre côté passa la nuit sous les armes; il désendit aux officiers, sous peine d'être cassés, & aux soldats, sous peine de mort, de s'écarter pour piller.

Le lendemain encore il commanda au point du jour une nouvelle attaque. Levenhaup s'étoit retiré à quelques milles dans un lieu avantageux, après avoir encloué une partie de fon canon & mis le feu à ses chariots.

Les Moscovites arrivérent assez à tems pour empêcher tout le convoi d'être consommé par les flâmes : ils se saisirent de plus de six mille chariots qu'ils sauvérent. Le Czar qui vouloit achever la défaite des Suedois, envoïa un de ses generaux nommé Flug les attaquer encore pour la cinquiéme fois : ce General leur offrit une capitulation honorable. Levenhaup la refusa & livra un cinquiéme combat ausst fanglant oue les premiers. De neuf mille soldats qu'il avoit encore, il en perdit la moi-. tié; l'autre ne put être forcée: enfin la nuit survenant, Levenhaup après avoir soutenu cinq combats contre cinquante mille hommes, paffa la Soffa à la nage suivi par cinq mille hommes qui lui restoient, dont les blessés passérent sur des radaux. Le Czar perdit plus de vingt mille Moscovites dans ces cina combats, où il eut la gloire de vaincre les Suedois, & Levenhaup celle de disputer trois iours la victoire. & de se retirer sans avoir été forcé dans son dernier poste. Il vint donc au camp de son Maître avec l'honneur de s'être si bien défendu, mais n'amenant avec lui ni munitions ni armée.

Le roi Stanislas eût bien voulu aller joindre Charles dans le même tems, mais les Moscovites vainqueurs de Levenhaup, lui eussent coupé les chemins, & Siniausky l'occupoit assez en Pologne. . ROI DE SUEDE. LIV. IV. 139

Le roi de Suede se trouva ainsi sans provifions & sans communication avec la Pologne, entouré d'ennemis, au milieu d'un pais où il n'avoit guéres de ressource que son courage.

Dans cette extrémité le memorable Hiver de 1709, plus terrible encore sur ces frontieres de l'Europe, que nous ne l'avons senti en France, détruisit une partie de son armée. Charles vouloit braver les saisons comme il faisoit ses ennemis; il osoit faire de longues marches avec ses troupes pendant ce froid mortel. Ce fut dans une de ces marches que deux mille hommes tombérent morts de froid presqu'à ses yeux. Les cavaliers n'avoient plus de bottes, les fantassins étoient sans souliers & presque sans habits. Ils étoient réduits à se faire des chaussures de peaux de bêtes, comme ils pouvoient: souvent ils manquoient de pain. On avoit été réduit à jetter presque tous les canons dans des marais & dans des rivieres, faute de chevaux pour les traîner. Cette armée auparavant si florissante étoit réduite à vingt-quatre mille hommes prêts à mourir de faim. On ne recevoit plus de nouvelles de la Suede, & on ne pouvoit y en faire tenir. Dans cet état un seul Officier se plaignit. , Eh quoi! lui dit le Roi, .. vous ennuïez-vous d'être loin de votre , femme? si vous êtes un vrai soldat, je vous menerai si loin que vous pourrez à peine , recevoir des nouvelles de Suede une fois en trois ans. "

Un foldat osa lui presenter avec murmure, en presence de toute l'armée, un morceau de pain noir & moisi, sait d'orge & d'avoine, seule nourriture qu'ils avoient alors, & dont

ils n'avoient pas même suffisamment: le Roi reçut le morceau de pain sans s'émouvoir, le mangea tout entier, & dit ensuite froidement au soldat: Il n'est pas bon, mais il peut se manger. Ce trait tout petit qu'il est, si ce qui augmente le respect & la consiance peut-être petit, contribua plus que tout le reste à faire suporter à l'armée Suedoise des extrémités qui eussent été intolérables sous tout autre General.

Dans cette fituation il recut enfin des nouvelles de Stokolm, mais ce ne fut que pour aprendre la mort de la duchesse de Holstein sa sœur, que la petite verole enleva au mois de Decembre 1708. dans la vingt-septiéme année de son âge. C'étoit une Princesse aussi douce & aussi compatissante que son frere étoit impérieux dans ses volontés, & implacable dans ses vengeances. Il avoit toujours eu pour elle beaucoup de tendresse: il sut d'autant plus assigé de sa perte, que commençant alors à devenir malheureux; il en devenoit un peu plus sensible.

Il aprit auffi qu'on avoit levé des troupes & de l'argent en execution de ses ordres, mais rien ne pouvoit arriver jusqu'à son camp; puisqu'entre lui & Stokolm, il y avoit près de cinq cent lieues à traverser, & des ennemis supérieurs en nombre à combattre.

Le Czar aussi agissant que le roi de Suede, après avoir envoïé de nouvelles troupes au secours des confederés de Pologne, réunis contre Stanislas sous le general Siniauski, s'avança bien-tôt dans l'Ukraine au milieu de ce rude hiver pour faire tête au roi de Suede. Là il continua dans la politique d'affoiblir son

ennemi

ROLDE SUEDE. LIV. IV. 141

entiemi par de petits combats, jugeant bien que l'armée Suedoise périroit entierement à la longue; pui qu'elle ne pouvoit être recrutée, tandis que lui pouvoit tirer à tout moment de nouvelles forces de ses Etats.

Il falloit que le froid fût bien excessif, puisque les deux ennemis furent contraints de s'accorder une suspension d'armes. Mais dès le premier de Février on recommença à se battre au milieu des glaces & des nelges.

Après plusieurs petits combats, & quelques desavantages, le Roi vit au mois d'Avril qu'il ne lui restoit plus que dixhuit mille Suedois. Mazeppa seul, ce prince des Cosaques, les saisoit subsister: sans ce secours l'armée est péri de saim & de misere. Le Czar dans cette conjoncture sit proposer à Mazeppa de tentrer sous sa domination. Mais le Cosaque sut sidéle à son nouvel Allié; soit que le suplice affreux de la roue dont avoient péri ses amis, le sît craindre pour lui-même, soit qu'il voulût les venger.

Charles avec fes dix-huit mille Suedois, & autant de Cosaques, n'avoit perdu ni le desfein, ni l'esperance de penetrer jusqu'à Moscou. Il alla vers la fin de Mai investir Pultava, sur la riviere Vorskla, à l'extrémité orientale de l'Ukraine, à treize grandes lieues du Boristhêne; le Czar en avoit fait un magazin. Si le Roi la prenoit, il se rouvroit le chemin de Moscou, & pouvoit au moins attendre dans l'abondance de toutes choses iles secours au'il esperoit encore de Suede, de Livonie, de Pomeranie & de Pologne. Sa seule ressource étant donc dans la prise de Pultava, il en pressa le siege avec ardeur. K 4 zeppa

zeppa qui avoit des intelligences dans la ville, l'affura qu'il en seroit bien-tôt le maître: l'esperance renaissoit dans l'armée. Les soldats regardoient la prise de Pultava comme la fin de toutes leurs miseres.

Le Roi s'aperçut dès le commencement du flege qu'il avoit enseigné l'art de la guerre à ses ennemis. Le prince Menzikoss, malgré toutes ses précautions, jetta du secours dans la ville: la garnison par ce moien se trouva

forte de près de dix mille hommes.

Le Roi en continua le siege avec plus de vigueur: il emporta les ouvrages avancés, donna même deux affauts au corps de la place. & prit la courtine. Le fiege étoit en cet état lorsque le Roi s'étant avancé à cheval dans la riviere pour reconnoître de plus près quelques ouvrages, recut un coup de carabine qui lui perça la botte, & lui fraçassa l'os du talon. On ne remarqua pas sur son visage le. moindre changement qui pût faire soupconner qu'il étoit blessé: il continua à donner tranquillement ses ordres, & demeura encore près de fix heures à cheval. Un de ses domestiques s'apercevant que le soulier de la botte du Prince étoit tout sanglant, courut chercher des chirurgiens : la douleur du Roi commençoit à être si cuisante qu'il sallut l'aider à descendre de cheval, & l'emporter dans sa tente. Les chirurgiens visitérent sa plaie: la gangréne y étoit déja : ils furent d'avis de : lui couper la jambe. La consternation de l'armée étoit inexprimable. Un chirurgien nommé Neuman, plus habile & plus hardi que les autres, assura qu'en saisant de prosondes incisions, il sauveroit la jambe au Roi. Travaillez.

## - ROF DE SUEDE. LIV. IV.

vaillez donc tout à l'heure, lui dit le Roi; taillez hardiment, ne craignez rien: il tenoit lui-même sa jambe avec les deux mains, regardant les succisions qu'on lui saisoit, comme si l'opération eût été saite sur un autre.

Dans le tems même qu'on lui mettoit un apareil, il ordonna un affaut pour le Iendemain: mais à peine avoit-il donné cet ordre qu'on vint lui aprendre que le Czar paroissoit avec une armée de plus de soixante & dix mille hommes. Il fallut alors prendre un autre parti. Charles bleffé & incapable d'agir, se voïoit entre le Boristhêne & la riviere qui passe à Pultava, dans un pais desert, sans places de sureté, sans munitions, vis-à-vis une armée qui lui coupoit la retraite & les vivres. Dans cette extrémité il n'assembla point de conseil de guerre, comme tant de relations l'ont debité: mais la nuit du 7. au 8. de Juillet il fit venir le Velt-Maréchal Renchild dans' sa tente. & lui ordonna sans delibération comme sans inquiétude, de tout disposer pour attaquer le Czar le lendemain. Renchild ne contesta point, & sortit pour obéir. A la porte de la tente du Roi, il rencontra le comte Piper, avec qui il étoit fort mal depuis long-tems, comme il arrive souvent entre le Ministre & le General. Piper lui demanda s'il n'y avoit rien de nouveau: Non, dit le General froidement, & passa outre pour aller donner ses ordres. Dès que le comte Piper fut entré dans la tente : Renchild ne vous a-t-il rien apris, lui dit le Roi? Rien, répondit Piper: Eh bien je vous aprends donc, reprit le Roi, que demain nous donnons bataille. Le comte Piper fut effrayé d'une réfolution

folution si desesperée, mais il seavoit bien qu'on ne faisoit jamais changer son Maître d'idée; il ne marqua son étonnement que par son silence, & laissa Charles dormir jusqu'à la pointe du jour.

Ce fut le 8. Juillet de l'année 1709, que se donna cette bataille décisive de Pultava entre les deux plus celebres Monarques qui fuffent alors dans le monde: Charles XII. illustre par neuf années de victoires, Pierre Alexiovits par neuf années de peines, prises pour former des troupes égales aux troupes Suedoises; l'un glorieux d'avoir donné des Etats, l'autre d'avoir civilisé les siens : Charles aimant les dangers, & ne combattant que pour la gloire; Alexiovits ne fuïant point le peril, & ne faifant la guerre que pour ses intérêts; le monarque Suedois libéral par grandeur d'ame, le Moscovite ne donnant jamais que par quelque vue. Celui-là d'une sobriété & d'une continence sans exemple, d'un naturel magnanime, & qui n'avoit été barbare qu'une fois; celui-ci n'ayant pas dépouillé la rudesse de son éducation & de son païs, aussi terrible à ses sujets qu'admirable aux étrangers. & trop adonné à des excès qui ont même abregé ses jours. Charles avoit le titre d'Invincible qu'un moment pouvoit lui ôter : les Nations avoient déja donné à Pierre Alexiovits le nom de Grand qu'une défaite ne pouvoit lui faire perdre, parce qu'il ne le devoit pas à des victoires.

Pour avoir une idée nette de cette bataille, & du lieu où elle fut donnée, il faut se figurer Pultava au Nord, le camp du roi de Suede au Sud, tirant un peu vers l'Orient, son bar

#### ROI DE SUEDE. LIV. IV.

gage derriere lui à environ un mille. & la riviere de Pultava au Nord de la ville, coulant de l'Orient à l'Occident.

Le Czar avoit passé la riviere à une lieue de Pultava, du côté de l'Occident. & com-

mencoit à former fon camp.

A la pointe du jour les Suedois parurent hors de leurs tranchées avec quatre canons de fer pour toute artillerie: le reste sut laissé dans le camp avec environ trois mille hommes; quatre mille demeurérent au bagage. De forte que l'armée Suedoise marcha aux ennemis, forte d'environ vingt-cinq mille hommes, dont il n'y avoit pas douze mille de troupes reglées.

Les generaux Renchild, Field, Levenhaup, Slipenbak, Horn, Sparre, Hamilton, le prince de Virtemberg, parent du Roi, & quelques autres dont la plûpart avoient vû la bataille de Narva, faisoient tous souvenir les officiers subaltemes de cette journée, où huit mille Suedois avoient détruit une armée de cent mille Moscovites dans un camp retranché. officiers le disoient aux soldats, tous s'encourageoient en marchant.

Le Roi conduisoit la marche porté sur un Brancard à la tête de son infanterie. partie de la cavalerie s'avança par son ordre pour attaquer celle des ennemis; la bataille commença par cet engagement à quatre heures & demie du matin : la cavalerie ennemie étoit à l'Occident à la droite du camp Moscovite; le prince Menzikoff, & le comte Gollowin l'avoient disposée par intervalles entre des redoutes garnies de canon. Le general Slipenbak à la tête des Suedois, fondit

fur

#### 146 Histoire de Charles XII.

sur cette cavalerie. Tous ceux qui ont servi dans les troupes Suedoises scavent qu'il étoit presque impossibile de résister à la sureur de leur premier choc. Les escadrons Moscovites surent rompus & ensoncés. Le Czar accourut lui-même pour les rallier, son chapeau sut percé d'une balle de mousquet, Menzikoss eut trois chevaux tués sous lui, les Suedois criérent victoire.

Charles ne douta pas que la bataille ne fût gagnée, il avoit envoyé au milieu de la nuit le general Creuts avec cinq mille cavaliers ou dragons qui devoient prendre les ennemis en flanc tandis qu'il les attaqueroit de front; mais fon malheur voulut que Creuts s'égarât, & ne parut point. Le Czar qui s'étoit cru perdu, eut le tems de rallier sa cavalerie. Il fondit à son tour sur celle du Roi, qui n'étant point soutenuë par le dé-tachment de Creuts, sut rompuë à son tour. Slipenbak même fut fait prisonnier dans cet engagement. En même tems soixante & douze canons tiroient du camp fur la cavalerie Suedoise, & l'infanterie Russienne débouchant de ses lignes venoit attaquer celle de Charles.

Le Czar par une presence d'esprit, & par une penetration qui n'apartient dans ces momens qu'aux veritablement grands hommes, détache alors le prince Menzikoss pour aller se poster entre Pultava & les Suedois; le prince Menzikoss executa avec habileté & avec promptitude l'ordre de son maître; non-seulement il coupa la communication entre l'armée Suedoise, & les troupes restées au camp devant Pultava; mais aïant rencontré

ROI DE SUEDE. LIV. IV.

un corps de réserve de trois mille hommes, il

l'envelopa & le tailla en pieces.

Cependant l'infanterie Moscovite sortoit de ses lignes, & s'avançoit en bataille dans la plaine. D'un autre côté la cavalerie Suedoise se rallioit à un quart de lieuë de l'armée ennemie. Et le Roi aidé de son Velt-Maréchal Renchild, ordonnoit tout pour un combat general.

Il rangea sur deux lignes ce qui lui restoit de troupes, son infanterie occupant le centre, sa cavalerie les deux aîles. Le Czar disposoit son armée de même; il avoit l'avantage du nombre, & celui de soixante & douze canons, tandis que les Suedois ne lui en oposoient que quatre, & qu'ils commençoient à

manquer de poudre.

L'Empereur Moscovite étoit au centre de son armée, n'ayant alors que le titre de Major general, & sembloit obéir au general Cseremetoss. Mais il alloit comme Empereur de rang en rang monté sur un cheval turc, qui étoit un present du Grand Seigneur, exhortant les capitaines & les soldats, & promettant à chacun des récompenses.

Charles fit ce qu'il put pour monter à cheval à la tête de ses troupes; mais ne pouvant s'y tenir sans de grandes douleurs, il se fit remettre sur son brancard, tenant son épée

d'une main, & un pistolet de l'autre.

A neuf heures du matin la bataille recommença; une des premieres volées du canon Moscovite emporta les deux chevaux de son brancard, il en fit atteler deux autres: une seconde volée mit le brancard en pieces, & renversa le Roi. Les troupes qui combattoient

toient près de lui le crurent mort. Les Suedois confternés s'ébranlérent, & la poudre leur manquant, & le canon ennemi continuant à les écraser, la premiere ligne se replia sur la seconde, & la seconde s'ensuit. Ce ne fut en cette derniere action qu'une ligne de dix mille hommes de l'infanterie Moscovite qui mit en déroute l'armée Suedoise, tant les choses étoient changées.

Le Roi porté sur des piques par quatre grenadiers, couvert de sang, & tout froissé de sa chute, pouvant parler à peine, s'écrioit, Suedois, Suedois. La colere & la douleur lui rendant quelques forces, il tenta de rallier quelques régimens. Les Moscovites les pourfuivoient à coups d'épées, de baïonnettes & de piques. Déja le Prince de Virtemberg, le general Renchild, Hamilton, Stakelberg, étoient faits prisonniers, le camp devant Pultava forcé, & tout dans une confusion à laquelle il n'y avoit plus de ressource. Le comte Piper avec tous les officiers de la Chancellerie, étoient fortis de ce camp, & ne scavoient ni ce qu'ils devoient faire, ni ce qu'étoit devenu le Roi; ils couroient de côté & d'autre dans la plaine. Un major nommé Bere s'offrit de les conduire au bagage: mais les nuages de poussiere & de sumée qui couvroient la campagne, & l'égarement d'esprit naturel dans cette desolation, les conduisirent droit sur la contrescarpe de la ville même, où ils furent tous pris par la garnison.

Le Roi ne vouloit point fuir & ne pouvoit se désendre. Il avoit en ce moment auprès de lui le general Poniatosky, colonel de la garde Suedoise du roi Stanislas, homme d'un

#### ROI DE SUEDE. LIV. IV. 149

merite rare, que son attachement pour la personne de Charles avoit engagé à le suivre en Ukraine fans aucun commandement. C'étoit un homme, qui dans toutes les occurrences de sa vie & dans les dangers où les autres n'ont tout au plus que de la valeur, prit toûjours son parti sur le champ, & bien, & avec bonheur. Il fit figne à un jeune Suedois nommé Federic, premier valet de chambre du Roi & homme aussi intrépide que son Maitre: tous deux prennent le Roi par-dessous les bras, & aidés d'un drabant qui s'aprocha, ils le mettent à cheval, malgré les douleurs extrêmes de sa blessure. Federic alloit à cheval auprès de son Maître. & le soutenoit de tems en tems.

Poniatosky, quoiqu'il n'eût point de commandement dans l'armée, devenu en cette occasion General par necessité, rallia cinq cens cavaliers auprès de la personne du Roi: les uns étoient des drabans, les autres des officiers, quelques-uns de simples cavaliers; cette troupe rassemblée & ranimée par le malheur de son Prince, se sit jour à travers plus de dix regimens Moscovites, & condussit Charles au milieu des ennemis l'espace d'une lieue jusqu'au bagage de l'armée Suedoise.

Cette retraite étonnante étoit beaucoup dans un fi grand malheur; mais il falloit fuir plus loin; on trouva dans le bagage le carosse du comte Piper, car le Roi n'en eut jamals depuis qu'il sortit de Stokolm. On le mit dans cette voiture, & on prit avec précipitation la route du Boristhêne. Le Roi qui depuis le moment où on l'avoit mis à cheval jusqu'à son arrivée au bagage, n'avoit pas dit

un seul mot, demanda alors ce qu'étoit devenu le comte Piper: Il est pris avec toute la Chancellerie, lui répondit-on. Et le general Renchild, & le duc de Virtemberg? ajoûta-t-il. Ils font aussi prisonniers, lui dit Poniatosky. Prisonniers chez des Moscovites! reprit Charles en haussant les épaules. Allons donc, allons plûtôt chez les Turcs. On ne remarquoit pourtant point d'abattement sur son visage, & quiconque l'eût vu alors & eût ignoré son état, n'eût point soupçonné qu'il étoit vaincu & blessé.

Pendant qu'il s'éloignoit, les Moscovites faisirent son artillerie dans le camp devant Pultava, son bagage, sa caisse militaire. où ils trouvérent six millions en especes, dépouilles des Polonois & des Saxons. Près de neuf mille Suédois furent tués dans la bataille. environ fix mille furent pris, trois ou quatre mille s'écartérent, desquels on n'a jamais entendu parler. Il restoit encore près de dix-huit mille hommes, tant Suedois & Polonois, que Cosaques, qui fuïoient vers le Boristhêne. sous la conduite du general Levenhaup. Il marcha d'un côté avec ces troupes fugitives. le Roi alla par un autre chemin avec queloues cavaliers. Le carosse où il étoit rompit dans la marche: on le remit à cheval. Pour comble de disgrace il s'égara pendant la nuit dans un bois; là fon courage ne pouvant plus supléer à ses sorces épuifées, les douleurs de fa blessure devenues plus insuportables par la fatigue, & son cheval étant tombé de lassitude, il se coucha quelques heures au pied d'un arbre, en danger d'être surpris à tout moment par

par les Vainqueurs qui le cherchoient de tous côtés.

Enfin la nuit du 9, au 10. Juillet il se trouva vis-à-vis le Borithène. Levenhaup venoit d'arriver avec les débris de l'armée. Les Suedois revirent, avec une joie mêlée de douleur, leur Roi qu'ils croïoient mort. L'ennemi aprochoit: on n'avoit ni pont pour passer le fleuve, ni tems pour en faire, ni poudre pour se désendre contre l'ennemi qui s'avançoit, ni provisions pour empêcher de mourir de faim une armée qui n'avoit mangé depuis un jour : mais la plus pressante inquietude des Suedois étoit le danger de leur Roi. Il v avoit encore par bonheur une mauvaise caléche qu'on avoit amenée à tout hazard iusqu'en cet endroit; on l'embarqua sur un petit bateau; le Roi se mit dans un autre avec le general Mazeppa. Celui-ci avoit sauvé plusieurs costres pleins d'argent; mais le courant étant trop rapide, & un vent violent commençant à souffler, ce Cosaque jetta plus des trois quarts de ses tresors dans le fleuve pour soulager le bateau. Mullern chancelier du Roi, & le comte Poniatosky, homme plus que jamais necessaire au Roi, par les ressources que son esprit lui fournissoit dans les disgraces, passérent dans d'autres barques avec quelques officiers. Trois cens cavaliers de la garde du Roi, & un très-grand nombre de Polonois & de Cosaques se fiant sur la bonté de leurs chevaux, hazardérent de paffer le sieuve à la nage. Leur troupe bien serrée résistoit au courant & rompoit les vagues; mais tous ceux qui s'écartérent un peu audessous, furent emportés & abîmés dans le L fleuve.

fleuve. De tous les fantassins qui risquérent le passage, aucun n'arriva à l'autre bord.

Tandis que les débris de l'armée étoient dans cette extrémité, le prince Menzikoff s'aprochoit avec dix mille cavaliers ayant chacun un fantassin en croupe. Les cadavres des Suedois morts dans le chemin, de leurs blessures, de fatigue, & de faim, montroient affez au Prince Menzikoff la route qu'avoit prise le gros de l'armée. Le Prince envoïa au general Suedois un trompette pour lui Quatre officiers geoffrir une capitulation. neraux furent aussi-tôt envoyés par Levenhaup pour recevoir la loi du Vainqueur. vant ce jour seize mille soldats du roi Charles eussent attaqué toutes les forces de l'empire Moscovite, & eussent péri jusqu'au dernier plûtôt que de se rendre; mais après une bataille perdue, après avoir fui pendant deux jours, ne voïant plus leur Prince, qui étoit contraint de fuir lui-même, les forces de chaque soldat étant épuisées, leur courage n'étant plus foutenu par aucune esperance, l'amour de la vie l'emporta sur l'intrépidité. Cette armée entiere fut faite prisonniere de guerre. Quelques soldats desesperés de tomber entre les mains des Moscovites, se précipitérent dans le Boristhêne : le reste sut fait esclave. défilérent tous en presence du prince Menzikoff, mettant leurs armes à ses pieds, comme trente mille Moscovites avoient fait neuf ans auparavant devant le roi de Suede à Narva. Mais au lieu que le Roi avoit alors renvoïé tous ces prisonniers Moscovites qu'il ne craignoit pas, le Czar retint tous les Suedois pris à Pultava.

Ccs

#### ROI DE SUEDE. LIV. IV. 153

Ces malheureux furent dispersés depuis dans les Etats du Czar, mais particuliérement en Sibérie, vaste province de la grande Tartarie, qui du côté de l'Orient s'étend jusqu'aux frontieres de l'empire Chinois, Dans ce païs barbare où l'usage du pain n'étoit pas même connu, les Suedois devenus ingénieux par le besoin, y exercérent les métiers & les arts dont ils pouvoient avoir duelque teinture. Alors toutes les distinctions que la fortune met entre les hommes furent bannies. L'officier qui ne put exercer aucun métier, fut réduit à fendre & à porter le bois du foldat devenu tailleur, drapier, menuisier, ou macon, ou orsévre, & qui gagnoit de quoi subsister. Quelques officiers devinrent peintres, d'autres architectes. Ils v en eut qui enseignerent les langues, les Mathematiques. Ils y établirent même des écoles publiques, qui avec le tems devinrent si utiles & fi connues qu'on y envoyoit des enfans de Moscou.

Le comte Piper, premier ministre du roi de Suede, fut long-tems enfermé à Petersbourg. Le Czar étoit persuadé, comme le reste de l'Europe, que ce Ministre avoit vendu son Maître au duc de Malbouroug, & avoit attiré sur la Moscovie les armes de la Suede qui auroient pû pacifier l'Europe. Il lui rendit sa eaptivité plus dure. Ce Ministre mourut quelques années après à Moscou, peu secouru par sa famille qui vivoit à Stokolm dans l'opulence, & plaint inutilement par son Roi qui ne voulut jamais s'abaisser à offrir pour fon Ministre une rançon qu'il craignoit que le Czar n'acceptât pas : car il n'y eut jamais de cartel d'échange entre Charles & le Czar. L 2

L'empereur Moscovite penetré d'une joie qu'il ne se mettoit pas en peine de dissimuler, recevoit sur le champ de bataille les prisonniers qu'on lui amenoit en soule, & demandoit à tout moment. Où est donc mon frere Charles?

Il fit aux generaux Suedois l'honneur de les inviter à la table. Entr'autres questions qu'il leur fit, il domanda au general Renchild à combien les troupes du Roi son maître pouvoient monter avant la bataille? Renchild répondit que le Roi seul en avoit la liste, qu'il ne communiquoit à personne; mais que pour lui il pensoit que le tout pouvoit aller à environ trente-cinq mille hommes; fcavoir dixhuit mille Suedois, & le reste Cosaques. Czar parut furpris, & demanda comment ils avoient pû hazarder de penetrer dans un pais A reculé, & d'affieger Pultava avec cette poignée de monde? Nous n'avons pas topiours été consultés, reprit le general Suedois; mais comme fidéles serviteurs, nous avons obei aux ordres de notre Maître sans jamais y contredire. Le Czar se tourna à cette réponse vers quelques-uns de ses courtisans, autresois foupconnés d'avoir trempé dans des conspirations contre lui : .. Ah! dit-il. voilà comme .. il faut servir son Souverain. Alors pre-, nant un verre de vin, à la santé, dit-il, de , mes Maîtres dans l'art de la guerre. 46 Renchild lui demanda qui étoient ceux qu'il honoroit d'un si beau titre? Vous, messieurs les generaux Suedois, reprit le Czar. .. Votre " Majesté est donc bien îngrate, reprit le " Comte, d'avoir tant maltraité ses Maîtres? Le Czar après le repas fit rendre les épées à

ROI DE SUEDE. LIV. IV. 155

tous les Officiers generaux, & les traita comme un Prince qui vouloit donner à fes sujets des leçons de generosité, & de la politesse

qu'il connoiffoit.

Cenendant cette armée Suedoise fortie de la Saxe si triomphante, n'étoit plus. La moitié avoit péri de misere; l'autre moitié étoit esclave ou massacrée. Charles XII. avoit perdu en un jour le fruit de neuf ans de travaux. & de près de cent combats. Il fuïoit dans une méchante caléche, ayant à son côté le major general Hord, blessé dangereusement. Le reste de sa troupe suivoit, les uns à pied, les autres à cheval, quelques-uns dans des charettes, à travers un desert, où ils ne voyoient ni huttes, ni tentes, ni hommes, ni animaux, ni chemins; tout y manquoit jusqu'à l'eau même. C'étoit dans le commencement de Juillet : le païs est situé au quarante-septiéme degré: le Table aride du desert rendoit la chaleur du foleil plus insuportable; les chevaux tomboiens, les hommes étoient prêts de mourir de foif. Le comte Poniatosky mieux monté que les autres, s'avança un peu dans ces plaines; arant découvert un faule, il jugea qu'il devoit y avoir de l'eau aux environs; il chercha tant qu'il trouva une source. Cette heureuse déconverte sauva la vie à la petite troupe du roi de Suéde. Après cinq jours de marche il se trouva sur le rivage du fleuve Hippanis, aujourd'hui nommé le Bogh par les Barbares. qui ont défiguré jusqu'au nom de ces païs que des colonies gréques firent fleurir autrefois. Ce fleuve se joint à quelques milles de là au Boristhêne, & tombe avec lui dans la mer Noire.

· Au-

Au-delà du Bogh, du côté du Midi. est la petite ville d'Ozakou, frontiere de l'empiredes Turcs. Les habitans voïans venir à eux une troupe de gens de guerre, dont l'habillement & le langage leur étoient inconnus, refuserent de les passer à Ozakou, sans un ordre de Mehemet Pacha gouverneur de la ville. Le Roi envoya un exprès à ce Gouverneur. pour lui demander le passage; ce Turc incertain de ce qu'il devoit faire dans un païs où une fausse démarche coûte souvent la vie. n'osa rien prendre sur lui sans avoir auparavant la permission du Pacha de la province. qui réfide à Bender dans la Bessarabie, à trente lieues d'Ozakou. Cette permission vint avec ordre de rendre au Roi tous les honneurs dûs à un Monarque allié de la Porte, & de lui fournir les secours necessaires. Pendant ces longueurs, les Moscovites après avoir passé le Boristhêne poursuivoient le Roi sans relâche: si on avoit tardé encore une heure il étoit pris. A peine eut-il passé le Bogh dans les bateaux des Turcs, que ses ennemis parurent au nombre de près de fix mille cavaliers: le Roi eut la douleur de voir cinq cens hommes de sa petite troupe, qui n'avoient pû passer encore, saisis par les Moscovites de l'autre côté du fleuve. Le Pacha d'Ozakou lui demanda par un interpréte pardon de ses retardemens qui étoient cause de la prise de ces cinq cens hommes, & le suplia de vouloir bien ne point s'en plaindre au Grand Seigneur. Charles le promit, non sans lui faire une réprimande severe, comme s'il eût parlé à un de ses suiets.

#### ROT DE SUEDE. LIV IV. 157

Le commandant de Bender qui étoit en même tems Serasquier, titre qui répond à ce-lui de General, & Pacha de la province, qui signisse Gouverneur & Intendant, envoïa en hâte un Aga complimenter le Roi, & lui offrir une tente magnisique, avec les provisions, le bagage, les chariots, toutes les commodités, tous les officiers, toute la suite necessaire pour le conduite avec splendeur jusqu'à Bender; car tel est l'usage des Turcs, non-seulement de désraïer les Ambassadeurs jusqu'au lieu de leur résidence, mais de sournir tout abondamment aux Princes résugiés chez eux pendant le tems de leur séjour.

Fin du quatriéme Livre.

# HISTOIRE

DE

# CHARLES XII.

# ROI DE SUEDE

LIVRE CINQUIEME.

## ARGUMENT,

Reat de la Porte Ottomane: Charles sejourne près de Bender: Ses occupations: Ses intrignes à la Borie, ses desseus: Auguste remonte sur son trime: Le roi de Dannomark sait nue descente en Suede: Tons les autres Esats de Charles sout attantés: Le Cour tricompte dans Moscon: Affaire du Prush: Histoire de la Gaarine.

CHMET III. gouvernoit alors l'empire de Turquie. Hi avoir été mis en 1703 fur le trône à la place de fon frere Moustapha, par une révolution semblable à celle qui avoit donné en Angleterre la contronne de Jacques II. à son gendre Guillaume. Moustapha gouverné par son Muphti, que les Turcs abhorroient, souleva contre lui tout l'Empire. Son armée, avec laquelle il comtoit punir les mécontens, se joignit à eux. Il sur pris, déposé en ceremonie, & son frere Tome II.

tiré du sérail pour devenir Sultan, sans qu'il v cut presque unergoute de sang répandre Achmet renferma le Sultan déposé dans le sérail de Constantinople, où il vécut encore quelques années, au grand étonnement de la Turquie accoutumée à voir la mort de ses Princes suivre touiours feur detronement. Le nouveau Sultan, pour coute récompensé d'une couronne qu'il devoit aux Ministres. aux Generaux, aux Officiers des Janissaires, enfin, à cons qui avoient en part à la révolution. les fit tous périr les uns après les autres, de peur carbin constilis nips tensation une Records Par le facrifice de tant de braves gens, il affoiblit les forces de l'Empire, mais il affermit son trone. Il s'apliqua depuis à amailer des tresors; c'est le premier des Ottomans qui ait osé alterer un peu la monnoie, & établir de mouvedux impties; mais il à ést obligé de s'utofter dans ces deux enterprises, déscrimte d'un abesignarit de dé détagger el nace ; endersyaluça Grand Sourneur ne s'étendant presque samais one for tes afficiers del'Empire, qui tels sal'ils Dient- Tout estimes dome (lique) du Suitan: -Searche describing the second distribution of the second control curité profonde, sans comindré ni pountieurs vies, ni pour leurs fortunes, ni pour leur li-CHMET UL es consteten Pend Tel stoit l'empereus, des Tures, cher qui le roi de Sugge vint chercher un azile. Des que Charles for for for terros à Ozakova. A ecrivit an Sultan la later lulyante i ino se so rounded to the first of the College est as appropriate the batteries. 2 kg ant service as Altis Latin a single as ுறு நடுத்திருள்ளி தம் உள்ளாக கொடும் குறி ក្សាស្ត្រីខេត្ត មានស្ត្រី 🔑 🧸 🗸 🐧 😘 🧸 of that we face if it is bright and it.

٠.:١

egt ni

A Très-Haut, Très-Glorieux, Invincible & Auguste. Empereur de plusieurs Empires, Roi de plusieurs. Roïaumes, Chef & Protecteur de plusieurs Nations, puisse le Tout-Paissant benir & prolonger votre Regne.

periale, par cette lettre signée de notre main rosale, par cette lettre signée de notre main rosale, qu'après proir châteé avec autant de prosperité que de justice, les persides violateurs de la foi des traisées & de la loi des Nations; après avoir chassée le rei Auguste de la Pologue, dont il étoit le tiran plûtôt que le Roi, & avoir donné aux Polopois un Roi de leur nation, ami de votre sublime Porte; après avoir pourssivi le Crar suiant devant nous jusqu'à Pultava, le Ciel a permis que notre armée satignée par de longues murches. & manquant de tout, ait ééé accablée par des ennemis, qui étoient trois sois superieurs en nombre, & que ce jour ait été malheureux pour nous.

N'étant point en lieu de ramasser de nouvelles sorces, & abborrant de tomber entre des mains barbares & persides, nous sommes venus ébercher dans let Etats de Votre Hentesse surperiale, un azile, & les moiens de resourner en Pologne rejoindre nos armées, & y sontenir le Roi que nons y avons suic.

Ce que nous desirent, est d'avair votre emitié, de vons donner la nôtre. Pour preuve de notre sincere affection, nous vous remontrous que si le Char, dont l'ambision n'est guidée, ui par la justice, ui par l'honneur, ni par le vrai conrage, a le tems de proster de notre malbeur, il tombera sur vos terres, quand vous l'attendrez le moins, comme il a attaqué nos previnçes; mais que dis-je! Quand vous l'atten-

drez le moins. N'a-t-il pas deja bati des forts fur le Tanais & sur les Palus Mootides? n'az-il pas deja des flottes qui vons menacens?

Rien n'est plus convendble pour le présenir; qu'une nouvelle alliance entre voire sublime Porte & nous; de surte que nous puissons retourner en Pologne & dans nos Etats aves vos vaillantes troupes, & porter encore nos armes dans l'Empire de ce perside Crar, pour arrêter son injuste ambision.

Nous n'oublierons jamais les faveurs que nons aurons reçues de vons, & nons fereus gloire d'être inviolablement vosre fidéle ami, CHARLES XII. fils de Charles XI.

#### · A Ozakon, le 13. Juillet. 1709,

Le Roi permit qu'on s't partir cette lettre trop injurieuse à ses ennemis, & qui démentoit son caractère; soit qu'après avoir respecté le Czar & le roi Auguste dans ses victoires, il sût aigri dans sa désaire, soit qu'il crût que le stile Turc étoit d'outrager ceux contre lefquels on demande du secours.

Achmet, qui l'avoit prévenu par une solemnelle ambassade dans le tems de ses triomphes, lui sit sentir alors la disserence qu'il mettoit entre un empereur des Turcs & un Roi d'une partie de la Scandinavie, Chrétien, vaincu & sugitis. Il ne lui sit réponse que six mois après, mais sans s'expliquer sur l'union proposée contre le Czar.

CETTE proposision; sai écrivit le Sultan, demande un mûr examen. Je m'en raporterai à la prudence de mon grand Divan. J'estime votre amirié; & je wass accorde la mienne avec ma protession. J'ai envoié mes ordres aux pachas de Natolie & de Romelie, assu

ROI BE SUEDE. LIV. V. 1 5. afin de vous fournir une escorte pour vous conduire sur fournir une escorte pour vous conduire sur serasquier de Bender, vous fournira cinq cent dollars \* par jour, avec toutes les provisions necessaires pour vous, pour tous ceux qui vous accompagnent, & pour vos écuries,

Donné à Conflantinople le premier de la Lune de Sheval 1121, de l'Egire.

afin que vous puissiez subsister en Roi.

Charles dès le moment qu'il s'étoit retiré sur les terres des Turcs, conçut le dessein d'armer l'empire Ottoman contre ses ennemis. Il se flatoit déja de se voir à la tête d'une armée de Turcs, ramenant la Pologne sous le joug, & soumettant le Moscovite. M. de Neughaver partit d'Ozakou pour Constantinople un qualité d'envoié extraordinaire de Charles. Le comte Poniatosky, homme auffi habile qu'intrépide, infinuant, souple, né avec le don de persuader, & de plaire à toutes les nations, accompagna l'ambassade Suedoise, mais sans caractere, pour sonder en secret les dispositions du ministere de Constantinople sans l'embarras du ceremonial, & sans trop causer de soupçons: il seut gagner en peu de tems la bienveillance du Grand Visit, qui le combla de presens: il eut l'adresse de faire tenir une lettre du roi de Suede à la Sultane Validé, mere de l'Empereur régnant, autrefois maltraitée par son fils, mais qui commencoit à prendre du crédit dans le sérail. Il se lia étroitement avec un François nommé Bru, qui avoit été Chancelier de l'ambassade Francoile. Cet homme ne cessoit de raconter les exploits du roi de Suede au chef des Eu-

A 3 nuques

\* Un-dollar vant à peu près un écu de trois livres.

· ··· ·

## 6 HISTOYRE DE GHARLES MIL.

nirques de la Sultane; celui-ci charmoit is mairresse par ces recits. La Sultane, par une secrette inclination, dont presque toutes les femmes se sentent surprises en faveur des hommes extraordinaires, même sans les avoir vas, prenoit hautement dans le sérail·le parti de ce Prince. Elle ne l'apelloit que fou Lion: Ouand voulez-vous donc, disou-elle quelquefois au Suttan son fils; aider mon Lion à dévorer ce Czar? Elle passa même pardessus les lois austéres du sérail au point d'écrire de sa main plusieurs lettres au comte de Poniatosky, entre les mains duquel elles sont encore, au tems qu'on écrit cette Histoire. Un de ceux qui secondérent le plus adroitement les desseins de Poniatosky, sût le medecin Fonfeca Portugais, établi à Constantinople, homme scavant & détié, qui joignoit la connoissance des hommes à celle de fon art, & done la profession lui procuroit des entrées à la Porte Oftomane. & souvent la confiance des Visits.

Enfin le parti du roi de Suede étoir devenu si puissant à Constantinople, par l'adresse de Poniatosky, que la faction de l'envoié Most covite crut qu'il n'y avoit d'autre ressource pour elle que de l'empossonner. On gagna un de ses domessiques, qui devoit lui donner le poison dans du cassé: le crime su découvert avant l'execution: ou trouva le poison entre les mains du domessique dans une petite phiole, que l'on porta au Grand Seigneur. L'empossonneur sût jugé en plein Divan, & cundamné aux galéres; parce que la justice des Turcs ne punit jathais par la mort les crimes qui n'ont pas été executés.

Le Grand Visir paroissoit aussi empresse que la Sultane Validé à servir le roi de Suede: il

quier

dit . à Poniatosky, en lui dengant une bourfe . de mille ducats, je prendrei votre Roi d'une. maia. & une épée dans l'autre, & je le conduirai à Moscou à la tête de deux cent mille. hommes. Ce Visir, nommé Chourlouly Ali-Pacha, étoit un très-grand Ministre, entendant la guerre, meilleur politique que ne le font d'ordinaire ses semblables. Il avoit mis na grand ordre dans les finances de l'Empire. Li donnoit volontiers de petites sommes, ce qui lui faisoit des créatures; mais il en recevoir encore plus volontiers de grosses, quand il s'agiffait de négariations importantes; c'est pourquoi on s'étonnoit qu'il parût si favorable à un Roi malheureux, qui avoit alors peu à donner: Il étoit fils d'un paisan du village de Chourlou; parmi les Turcs ce n'est point un reproche pour un grand homme qu'une telle extraction: la naissance est comptée pour rien dans ce pais: les services y sont censes Il n'est pas rare d'y voir le fils d'un laboureur élevé au ministère, & le fils d'un Wifir mener la charuë.

Cependant on avoit conduit le Roi avec honneur à Bender, par le desert qui s'apelloit autrefois la solitude des Getes, Jes Turcs merent soin que rien ue manquag sur sa route de tource qui pouvoit tendre son voisse plus agréable. Beaucoup de Polonois, de Suedois, de Cosames échapés les uns après les autres des mains des Moscovites, venoient par diste rens chemins graffir la fuite for la rause. Il anoù arce hi din-huit cent hommes quand il se sponya à Bender: tout ce monde étoit nourgi, logé, eus ét leurs cherque aux dépens du Grand Seigneurate auch in vom in binford and a W. Le Roi choift de campeo avar da de Bender. an lieu de demeuren dans la vible. Le Serat-

A 4

e 2

anier Inffuf Pacha lui fit dreffet une tente matinifique, & on en fournit à tous les Beigneurs de fr. shite. Quelque tems après le Princes se fit batir une maison dans cet endroit. ses Officlers en firent gutant à son exemple : les soldats drefférent des baraques, de forte que es camp devint insensiblement une petite ville Le Roi n'étant point encore guéri de la blesse fure, il fallet sui tirer du pied un os catiéty mais des qu'il pût monter à cheval, il repris les fatigues ordinaires, toujours le levant avant le soleil, lassant trois chevaux par jour, failant faire l'exercice à les soldats : seulement il ioiioit quelquefois aux échecs avec le general Poniatosky, ou monsieur de Grothusen, son tresorier. Ceux qui vouloient lui plaire, l'accompagnoient dans ses courses à cheval, & étolent en bottes tout le jour. Un matin qu'il entroit chez son chancelier Multern; qui étoit encore endormi, il défendit qu'on l'éveillat, & attendit dans l'anti-chambre: il y avoit un grand feu dans la cheminée. & quelques paires de souliers auprès, que Mullern avoit faite d'Allemagne pour son usage; le Roi les jetta tous dans le feu, & s'en alla. Quand le Chancelier sentit à son réveil l'odeur dù cuir brûlé, & en aprit la raison, "Voilà un étrange Roi, dit-il, dont il faut " que le Chancelier soit toûjours botté.

Il se tronvoit à Bender dans une abondance de toutes choses, bien rare pour un Prince vaincu & fugkif; car outre les provisions plus que suffisantes, & les cinq cent écus par jour, qu'il recevoit de la magnificence Ottomane, il eiroit encore de l'argent de la France, & it empruntoit des marchands de Confiantinople. .Une partie de cet argent servit à ménager des intrigues dans le sérail, à acheter la saveur

des Viffes: ou à proculer leur perte d'Inter mandoir l'autre partie avec préfusion partiff le Officiers. & les ianiffaires de Bender. Gre thusen, son favori & son inthinier, étoit itédità pensteur de ses liberalkes é étoit un nomina qui, contre l'ulage de ceux qui sont en cette place, aimoit autant à donner que son Manie? Il lui aporta un jour un etimple de softante mille écus, en deux lignet ; dix mille écus donnés aux Suedois & wax fanissires par les erdres genereux de Sa-Majesté, & le reste mangé par moi. "Voils comme j'aime que 44 mes amis me rendent feur compte, dir ce "Prince: Mullern me fait lire des pages en-" entieres pour des sommes de dix mille francs : " j'aime mieux le stile laconique de Grothufen." Un de ses vieux Officiers, soupconné d'étre un peu avare, se plaignit à lui de ce que Sa Majesté dounoit tout à Grothusen: " Je ne donne de l'argent, répondit le "Roi, qu'à ceux qui scavent en faire usage." Cette generosité le rédusiit souvent à n'avoir pas de quoi donner. Plus d'œconomie dans Les liberalités eux été aufi honorable, & plus utile; mais c'étoit le défaut de ce Prince, de pousser à l'excès toutes les vertus.

Beaucoup d'étrangers accouroient de Confiantinople pour le voir. Les Tures, les Tartares du voisinage y venoient en foule, tous le respectione & l'admiroient. Son opinistreté à s'abstenir du vin, & sa régularité à affister deux sois par jour aux prieres publiques, leur fassoient d'impatience de marcher avec lui

à la conquête de la Moscovie.

Dans ce loisir de Bender, qui fut plus long qu'il ne pensoit, il prit insensiblement du goût pour la lecture. Le baron Fabrice, sils du

premier

#### 10 HISTOTRE DE CHARLES XII.

premier ministre du duc de Holstein, jeune homme simable, qui avoit dans l'esprir cette gaieté. & ce tour ailé qui plait aux Poinces. the colui qui l'engages à lire. Il étoit envoit auprès de lui à Bender pour v ménager les intérête du jeune duc de Holstein. & it v réuffit en se rendant agréable. Il avoit lû tous les bons Auteurs françois. Il fit lire au Roi les tragédies du grand Corneille, celles de M. Racine, & les ouvrages de M. Despreson. Le Roi ne prit nul goût aux Stires de ce dernier, qui en effet ne sont pas ses meilleurs pieces; mais il aimoit fort ses autres écrits. Quant il lut cette épître au roi de France Louis XIV. où l'auteur traire Alexandre de fou & d'enragé, il déchira le feuillet.

De toutes les tragédies françoises, Mithridate étoit celle qui lui plaisoit d'avantage, parce que la fituation de ce Roi vaincu, & respirant la vangeance, étoit conforme à la fienne. Il montroit avec le doigt à M. Fabrice les endroits qui le frapoient : mais il n'en vouloit lire arcun tout haut, ni hazarder jamais un mot en françois: même quand il vit depuis à Bender M. Defaleurs ambassadeur de France à la Porte, homme d'un merite distingué, mais qui ne scavoit que sa langue naturelle, il répondit à cet Ambaffadeur en latiu, & fur ce que Desaleurs protesta qu'il n'entendoit pas quatre mots de cette langue, le Roi piùtôt que de parler françois. fit venir un interprete.

Telles étoient les occupations de Charles XII. à Bender, où it attendoit qu'une arinée de Turcs vint à son secours. Pour déterminer la Porte Ottomane à cette guerre, il détacha environ huit cent Polonois & Cosaques de sa suite, ausquels il ordonna de passer la Niester

Niester qui coule près de Bender, & d'aller observer ce qui se passoir sur les frontieres de

Pologne.

ŧ

Les troupes Moscovites répendués dans ces quartiers-là, ne manquérent pas de fondre fue cette petite troupe, & de la poursuivre jusques fur les Etats du Grand Seigneur: c'étoit ce qu' attendoit le roi de Suede. Ses Ministres & ses émissaires à la Porte criérent contre cette irsuption, & excitérent les Turcs à la vengeance; mais l'argent du Crar furmonta tout. Tolstoy, son envoire a Constantinople, donna au grand Visir & à ses créatures une partie des fix millions, que l'on avoit trouves à Pulrava dans la caisse militaire du roi de Suede. Avec une pareille justification le Divan ne trouva point le Czar coupable. Loin même de parler de lui faire la guerre, on accorda à son Enuoié des honneurs & des privileges dont les ministres Moscovites n'avoient point encore joui à Constantinople: on lui permit d'avoir un lérail, c'est-à-dire, un palais dans le quartier des Francs, & de communiquer avec les Minipresétrangers LeCzar crut même pouvoir demander qu'on lui livrât le general Mazeppa, commo Charles XII. s'étoit fait livrer le malhenreux Parkel. Chourlouly Ali-Pacha ne fawoie plus tien refuser à un Prince qui demandoit en donnant des millions: ainsi ce même grand Vifir, qui apparavant avoit promis solemnellement de mener le roi de Suede en Moscovie avec deux cent mille hommes, ofa bien lui faire proposer de consentir au sacrifice du general Mazeppa. Charles fut outré de cette demande. On ne sçait jusqu'où le Visir eût poussé l'affaire, si Mazeppa âgé de soixante & dix ans ne fût mort précisément dans cette -conjondrure. La douleur & le dépit du Roi augmen-غد د ساني

# 12 HISTOIRE DE CHARLES XII.

angmenterent quand il aprit que Tolstoy devepun l'ambassadeur du Czar à la Porte, étoit publiquement servi par des Suedois sait esclaves à Pultava, & qu'on vendoit tous le jours ces braves soldats dans le marché de Constantinople. L'ambassadeur Moscovite disoit même hautement, que les troupes musulmanes qui étoient à Bender, y étoient plus pour s'assurer du Roi que pour lui faire honneur.

Charles abandonné par le grand Visir, vainen par l'argent du Czar en Turquie, après l'avoir été par ses armes dans l'Ukraine, se voioit trompé, dédaigné par la Porte, presque prisonnier parmi des Tartares. Sa suite commencoit à desesperer. Lui seul tint ferme & ne parut pas abattu un moment; il crut que le Sultan ignoroit les intrigues de Chourlouly Ali son grand Visir: il résolut de les hai aprendre, & Poniatosky se chargea de cette commission hardie. Le Grand Seigneur va tous les Vendredis à la Mosquée entouré de ses Solaks, especes de gardes dont les turbans sont ornés de plumes si hautes qu'elles dérobent le Sultan à la vûe du peuple. Quand on a quelque placet à presenter au Grand Sciencur, on tache de se mêler parmi ces gardes, & on leve en haut le placet. Quelquefois le Sultan daigne le prendre lui-même : mais le plus souvent il ordonne à un Aga de s'en charger, & se fait ensuite representer les placets au sortir de la Mosquee. Il n'est pas à craindre qu'on ose l'importuner de memoires inutiles, & de placets sur des bagatelles, puisqu'on écrit moins à Conftantinople en tonte une année, qu'à Paris en un seul jour. On Le hazarde encore moins à presenter des memoires contre les Ministres, à qui pour l'ordinaire le Sultan les renvoie sans les lire. Poniatosky

niatosky n'avoit que cette voie pour faire paffer jusqu'au Grand Seigneur les plaintes du soit de Suede. Il dressa un memoire accablant contre le grand Visir. M. de Feriol alors ambassadeur de France le sit traduire en Turc. On donna quelque argent à un Grec pour le presenter. Ce Grec s'étant mêlé parmi les gardes du Grand Seigneur, leva le papier si haut, si long-tems, & sit tant de bruit, que le Sultan l'aperçut, & prit lui-même le memoire.

Quelques jours après le Sultan envoir au roi de Suede pour toute réponse à ses plaintes, vingt-cinq chevaux Arabes, dont l'un qui avoit porté sa Hautesse, étoit couvert d'une selle & d'une housse enrichie de pierreries avec des étriers d'or massif. Ce present sut accompagné d'une lettre obligeante, mais conque en termes generaux & qui faisoit soupçonner que le Ministre n'avoit rien sait que du consentement du Sultan. Chourlouly qui sçavoit dissimuler, envoir aussi cinq chevaux trèsrares au Roi. Charles dit sierement à celui qui les amenoit: Retournez vers vôtre Mastre, & dites-lui que je ne reçois point de presens de mes ennemis.

M. Ponistosky afant déja osé saire presenter un memoire contre le grand Visir, concut alors le hardi dessein de le saire déposer. Il sçavoit que ce Visir déplaisoit à la Sultane mere, que le Kislar Aga ches des Eunuques noirs, & l'Aga des janissaires le haissoient: Il les excita tous trois à parler contre lui. C'étoit une chose bien surprenante de voir un Chrétien, un Polonois, un Agent sans caractere d'un Roi Suedois resugié chez les Turcs, cabaler presque ouvertement à la Porte contre un vice-roi de l'Empire Ottoman

#### 14 HISTOYRE DE CHARLES XII.

oni de plus étoit unite à même agréable à lon Maitre. Poniatosky in est jamais réussi, & Pidée seule de ce projet lui est costé la vie, se ane puissance plus foice que toutes celles qui étoient dans ses intérêts, n'este porté les deraiters coups à la fortune du grand visit Choarliouly.

1 Le Sultan avoit un jeune favori, qui a devais gouverné Pempire Ottoman, & a cté sue en Hongrie en 1716, à la bamille de Petervaradin, gagnée sur les Turcs par le Prince Dugene de Savoic. Son nomi étoit Coumourgi Ali-Pacha. Sa naissance n'étok guéres disserente de celle de Chourlouly: il étoit fils d'un porteur de charbon, comme Coumourgi le signifie, car commour vent dire charbon en Turc. L'empereur Akmet II. pere d'Akmet III. alant rencontré dans un petit bois près d'Andrinople Coumourgi encore enfant, dont l'extrême beauté le stapa, le fit conduire dans son sérail. It plut à Moustapha, sils asné & fuccesseur de Mahomet. Akmet III. en fit son favori. Il n'avoit alors que la charge de Sei licear Aga, porte épée de la Couronne. Soit extrême jeunesse ne lui permettoit pas de prétendre à la place de grand Visir, mais il avoit l'ambition de la donner. La faction de Suede ne put jamais gagner l'esprit de ce favori. Il ne fut en aucun tems l'ami de Charles, ni d'aucun prince Chrétien, ni d'aucun de leurs Ministres: mais en cette occasion, il servoit le roi Charles XII. sans le vouloir; il-s'unit avec la Sultane Validé & les grands officiers de la Porte, pour faire tomber Chourlouly qu'ils haissoient tous. Ce vieux Ministre qui avoit long-tems & bien servi son Masstre, fut la victime du caprice d'un enfant, & des intrigues d'un étranger. On le déponiha

de la dismité de de ses richesses: on toi dea se femme, qui étoit fille du dernier Sultan Mouflaphu: & il fut relegué à Caffa. autrefols Théodosie, dans la Tantarie Crimée. donna le bul, c'est-à-dites le scenu de l'empire à Numan Couprougly, petit-fils du grand Couprougty qui prit Candie. Ce nouveau Visir époir tel que les Chrétiens maisinstruies ent peine à se figurer un Turc, homme d'une vertu inflexible, scrupuleux observateur de la ici: il opposoit souvent la justice aux voiontés du Sultan. Il ne voulut point entendre parler de la guerre contre le Moscovite. su'il traitoit d'injuste & d'inutile : mais le même attachement à la loi, qui l'empêchoit de faire la guerre au Czar malgré la foi des traités, hui fit respecter les devoirs de l'hospitalité enwers le roi de Suedo: A disoit à son Maitre: 46 La loi te désend d'attaquer le Ozar, eui nie # t'a point offente; mais elle t'ordonne de 14 secourir le roi de Suede, qui est malheureux 46 chez toi." Il fit tenir à ce Prince huit cent hourses, une bourse vaut eing cent écus. & lui conseilla de s'en retourner paisiblement dans les Etats par les terres de l'empereur d'Allemagne, un par des vailleaux François, qui étoient áiors au port de Constantinopie; de que M. de Feriolte, ambailadeur de France à la Porte offroit à Charles pour le transporter à Manscille. Le roi de Suede, qui dans ses prosperités avoit outragé l'empereur Allemand, & desobligé Louis XIV auroit cru trop s'humilier, de devoir son retour à la France, & trop risoner sa liberté en passant sur les terres de l'Empire. Il réfusa avec hautéur ces deux voies de retourner dans ses Etats, & fit dire au Visir & à Mi de Periolle, qu'il e'en tenelt 1 la promelle du Grand Seignour, & qu'il esperoit . .

#### 16 HISTOIRE DE CHARLES XII.

peroit rentrer en Pologue en Vainqueur avec une armée de Turcs. Tandis qu'il faisoit dépendre sa destinée des caprices d'un Visir, & qu'il étoit réduit à recevoir des biensaits et des affronts de la cour Ottomane, tous ses enne-

mis reveillés attaquoient ses Etats.

La bataille de Pultava fut d'abord le fignal d'une révolution dans la Pologne. Le roi Auguile y retourns, protestant contre fon abdication, contre la paix d'Alrandstad, & accufant publiquement de brigandage & de barharie Charles XII. qu'il ne craignoit plus. Il mit en prison Finsten & Imof ses plénipotentiaires qui avoient figné son abdication, comme s'ils avoient en cela passé leurs ordres, & trahi leur Maître. Ses troupes Saxones, oui avoient été le pretexte de son détrônement, le ramenérent à Varsovie, accompagné de la plûpart des palatins Polonois, qui lui aïant antrefois juré fidelité, avoient fait depuis les même sermens à Stanislas & revenoient en faire de nouveaux à Auguste. Siniausky même rentra dans son parti, & perdant l'idée de le faire Roi, se contenta de rester grand general de la Couronne, Fleming son premier Ministre, qui n'avoit ofé demeurer en Saxe de peur d'erre livré avec Patkul, contribua alors par son adresse à ramener à son Maître une grande parrie de la noblesse Polonoise.

Le Pape releva ses peuples du serment de sidelité qu'ils avoient sait à Stanislas. Cette démarche du Saint Pere saite à propos, & apuiée des sorces d'Auguste, sur d'un asses grand poids: elle affermit le crédit de la cour de Rome en Pologne, où l'on n'avoit nulle envie de contester alors sur premiers Pontifes, le deoit chimerique de se mêter du temporel des Rois, Chacant retournoit volontiers sous

la

la domination d'Auguste, & recevoir sans répugnance une absolution inutile que le Nonce àle manqua pas de faire valoir comme necesfaire.

La puissance de Charles & la grandeur de la Suede, touchérent alors à leur dernier perfode. Plus de dix têtes couronnées voioient depuis long tems avec crainte & avec envie la domination Suedoise, s'étendant loin de les bornes naturelles au-delà de la mer Baltique, depuis la Duna jusqu'à l'Elbe. La chute de Charles & son absence réveillérent les intérêts, & les jalousses de tous ces Princes affoupies, long-tems par des traités, & par

l'impuissance de les rompre.

Le Czar plus puissant qu'eux tous ensemble, profitant d'abord de sa victoire, prit Vibourg & toute la Carélie, inonda la Finlande de troupes, mit le siege devant Riga, & envois un corps d'armée en Pologne pour aider Auguste à remonter sur le trône. Cet Empereur étoit alors ce que Charles avoit été autresois, l'arbitre de la Pologne & du Nord: mais il ne consultoit que ses intérêts; au lien que Charles n'avoit jamais écouté que ses sidées de vangeance & de gloire. Le monarque Suedois avoit secouru ses Allies, & accabié ses ennemis sans exiger le moindre fruit de ses victoires: Le Czar se conduisant plus en Prince, & moins en Héros, ne voulut secourir le roi de Pologne qu'à condition qu'on lui céderoit la Livonie; & que cette Province pour laquelle Augulle avoit allume la guerre, resteroit sux Moscovites pour todiours.

Le roi de Dannemark oubliant le traité de Travendal, comme Auguste celui d'Alranstad, songea dès-lors à se rendre mattre des duchés de Holstein & de Brême, sur lesquels il re-

nouvella les prétentions. Ces arois Souverains se virent à Dresde sur la fin de 1700. ainsi Auguste qui deux ans augaravant y avoit recu Charles comme son vainqueur, vit peu de tems après dans la même ville ces même Alliés, aufquels le roi de Suede l'avoient forcé de renoncer. Pierre Alexiovits. Anguste. & Frideric, reglérent dans cette entrevue le partage des conquêtes qu'on alloit faire. Le roi de Prusse recut aussi ces trois Monarques chez lui dans son château de Postdam, & entra dans leur alliance. Il avoit d'anciens droits sur la Pomeranie Suedoise, qu'il vouloit faire revivre. Le duc de Mekelbourg voioit avec dépit que la Suede possedat en-.core Vismar, la plus belle ville du Duché: ce Prince avoit épousé une niéce de l'empereur Moscovite: & son oncle ne demandoit qu'un prétexte pour s'établir en Allemagne à l'exemple des Suedois. Georges électeur de Hanover, cherchoit de son côté à s'enrichir des dépouilles de Charles. L'évêque de Munster auroit bien voulu faire aussi valoir quelques droits. s'il en avoit eu le pouvoir.

Douze à treize mille Suedois défendoient la Pomeranie & les autres pais que Charles possedoit en Allemagne: c'étoir la que la guerre alloit se porter. Cet orage allarma l'Empereur & ses Alliés. C'est une loi de l'Empire que quiconque attaque une de ses Provinces, est réputé l'ennemi de tout le corps

germanique.

Mais il y avoit encore un plus grand embarras. Tons ces Princes, à la réserve du Czar, étoient réunis alors contre Louis XIV. dont la puissance avoit été quelque tems aussi redoutable à l'Empire que celle de Charles.

- L'Allemagne s'étoittrouvée au continencement du fiécle pressée du Midi au Nord. entre les armées de la France & de la Suede. Les François avoient passé le Damube: & les Suedois l'Oder! Si leurs forces alors victorieuses s'étoient jointes, l'Empire est été perde. Mais la même fatalité qui accabla la Suede, avoir aussi bumilié la France: toutefois la Suede avoit encore des ressources. & Lonis XIV. faisoit la guerre avec vigueur, moique malheureusement. Si la Pomeranie. & le duché de Brême devenoient le thélune de la guerre, il étoit à craindre que l'Empire n'on souffrit; & qu'étant affoibli de ce côté. il n'en fût moins fort contre Louis XIV. Pour prévenir ce danger, l'Empereur, les Princes d'Allemagne, Anne reine d'Angleterre, les Etats generaux des Provinces-Unies. conolinent à la Haie, sur la fin de l'année 1700, un des plus singuliers traités que jamais on ait fignes.

Il fut stipulé par ces puissances, que la guerre contre les Suedois ne se feroit point en Pomeranie, ni dans aucune des provinces de l'Allemagne; & que les ennemis de Charles XII. pouroient l'attaquer par tout ailleurs: le roi de Pologne & le Czar accedérent eux-mêmes à ce traité; ils y firent inserer un article aussi extraordinaire que le traité même; ce fut que les doute mille Suedois qui étoient en Pomeranie, n'en pouroient sortir pour alles désen-

dre leurs autres provinces.

Pour assurer l'execution de ce traité, on proposa d'assembler une armée conservatrice de cette neutralisé imaginaire. Elle devoit camper sur le bord de l'Oder-c'est été une nouveauté: finguliere qu'une armée levée pour empêcher une guerre; ceux même qui devoi-B 2 ٠.,

#### an Historek de Charles XII.

ent la foudoier, avoient pour la propart béaccoup d'intérêt à faire cette guerre qu'on prétendoit écarter: le traité portoit qu'elle seroit composée des vroupes de l'Empereur, du roi de Prusse, de l'électeur de Hanover, du Laintgrave de Hesse, de l'évêque de Montiler.

Il arriva ce qu'on dévoit naturellement attendre d'un pareil projet : il ne fut point exeeuté: les Princes qui devoient fournir leur contingent pour lever cette armée ne dounérent rien : il n'y eut pus deux régimens formés : on parla beaucoup de neutralité, perfonne ne la garda; et tous les Princes du Nord qui avoient des intérêts à démèles aves le roi de Suede, restérent en pleine liberté de

se disputer les dépouilles de ce Prince.

Dans ces conjonctures, le Czar après avolt billé set troupes en quartier dans la Lithuagie. & avoir ordonné le fiège de Riga, s'en retourns à Moscon étater à ses peuples un unsreil aussi nouveau que tout ce qu'il avoit suit rufiqu'ators dans les Eruss: ce fut un triombhe tel à peu près que celui des anciens Romains: il fit son entrée dans Moscou le piernier lanvier 1710. Ibus foot arcs triomphaux dreffes dans les rues ornées de tout ce que se chimat peut fournir, & de ce que le commerce lieriffunt par sés soins y avoit pu apoèter. Uá regiment des gardes commençois la innacelle suivi des pleces d'actilierie prises sur les Suedois à Lesno & à Paltava, chacune étoit trasnée par huit chevaux couverts de housses d'és carlaite pendant à torre; ensuite venoientiles étendants, les timbslles, les drapeaux gagnés à ves deux batailles, portés par les officiers et pair les soldats qui les avolent pris : toutes ces déponilles étoient flaivien des plus belles troupes du Czar. Après qu'elles carent défilé, on vit

vie fin un char fait exprès paroitre le brancard de Charles XII, trouvé sur le champ de bataille de Pultava sont brisé de deux coups de canon: derriere ce brançard marchoient deux à deux tous les prisonniers: on y voioit le comte Piper, premier ministre de Suede: le celebre maréchal Renchild: le comte de Levenhaup: les generaux Slipenbac, Stakelberg. Hamilton, tous les officiers & les soldats qu'on dispersa depuis dans la grande Russie. Le Czar paroiffoit immediatement après eux fur le même cheval qu'il avoit monté à la bataille de Pulmara: à quelques pas de lui on voioit les Generaux qui avoient eu part au succès de cette Un autre régiment des gardes veiournée. noit ensuite: les chariots de munitions des Suedois fermoient la marche.

Cette sompe passa au bruit de toutes les cloches de Moscou, au son des tambours. des timballes, des trompettes, & d'un nombre infini d'instrument de musique, qui se faisoient entendre par reprises, avec les salves de deux cent piéces de canon, & les acclamations de cinq cent millé hommes qui s'écricient: Vive l'Empereur notre pere, à chaque nause que sussoit le Czar dans cette entrée

triomokale.

. Cet apareil imposant augmenta la veneration de ses peuples pour sa personne: tout ce m'il avoit fait d'utile en leur faveur, le rendoit pent-être moins grand à leurs yeux. Il sit cerendant continuer le blocus de Riga: les Generauk s'emperérent du reste de la Livonie, & d'enz partie de la Finlande. En même sems le roi de Dannemark vint avec toute sa Lotte faire une descente en Spede: il y dér barqua dix-sept mille hommes qu'il laissa sous la conduite du comte de Reventieu.

B 3

## 22 Historie de Charles: XII.

Is Spede ctoit ainrs gonvernée par inter régence composée de quelques Senateurs, que le Roj établit quand il partitude Storkolm. Le corps du Senat qui croïoir que le gouvernement lui apartenoit de droit, étoit ialoux de la régeuce : l'Etat souffroit de ces divisions: mais quand après la bataille de Pultava, la premiere nouvelle qu'on aprit dans Stockolm, fat que le Roi étoir à Bender à la merci des Tartares & des Turcs: & que les Danois étoient descendus en Scanie, où ils avoient pris la ville d'Helfinbourg. Alors les jalousies cessérent: on ne songea qu'à sauver la Suede: elle commençoit à être épuisée de troupes reglées: car quoique Charles eut touiours fait ses grandes expéditions à la tête de petites armées, cependant les combats innome brables qu'il avoit livrés pendant neuf années. la necessité de recruter continuellement ses troupes, & d'entretenir ses garnisons, & les corps d'armée qu'il falloit toffiours avoir fur pied, dans la Finlande, dans l'Ingrie, la Livonie, la Pomeranie, Brême, Venden; tout cela avoit coûté à la Spede pendant le cours de la guerre, plus de deux cent cinquante mille soldats: il ne restoit pas huit mille hommes d'anciennes troupes, qui avec les milices nouvelles étoient les seuses ressources de la Suede.

Le roi Charles XI. patmi plusieurs lois qui l'avoient fait accuser de tirannie, en avoit établi quelques-unes qui pouvoient lui mériter la reconnoissance de sa patris. Il forma entr'autres une milice qui subsisse encoré aujourd'hui, laquelle n'est ni à charge au tresor public, ni trop onéreuse aux partieuliers, ét qui fournit toujours des soldats à l'Etat, sans êter des laboureurs aux campagnes. Les plus riches

riches villages ou feigneuries qui étoient anciennement; ou qui sont encore du domaine du Roi, idmreciennent à leurs frais un cava-Her. Les parfans de chaque village fournissent un fantaffin, à proportion de leurs revenus c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain bien. comme dir ou donze mille francs pour être obligé d'équiper un soldat d'infanterie : le Paisan qui n'a que cinq ou fix mille livres se point : à un autre oui en a autant : s'il n'en a que trois mille, il contribue pour sa par avec plusieurs autres, & tous ensemble fourpissent un homme à l'Etat. : Si le revenu de tout le village entier ne produit que dix mille livres, le village ne donne qu'un homme. A la mort du foldat, ceux qui l'avoient donné le remplacent; ainfi le nombre des milies est toujours le même qu'il a été une fois reglé par les Etats generaux. Les parlans font bâtir au soldat qu'ils entretiennent, une maison ou une cabane, & lui affignent pour lui & pour sa famille, une portion de terre qu'il est obligé de cultiver. Ces: soldins distribués par village se rassemblent à iours marques dans le principal bourg du canton. Sous la conduite de leurs officiers qui sont parés par le tresor public. Dans les Provinces bien peuplées chaque

Dans les Provinces bien peuplées chaque village a son caporal qui exerce sa troupe une sois la somaine. Le sergent chargé d'un plus grand district, voit la sienne tous les quinze jours, & ainsi de grade en grade jusqu'au Colonel, qui fait la revue de son régiment de misson tous les trois mois.

La Suede fut ansi une pepiniere de soldats pendant les guerres de Charles XII. La nasion est née belliqueuse; & tout peuple prend insensiblement le génie de son Roi. On the B 4 s'entrete-

### as Historik dr Charesidel.

sleitentenois d'un bent du puis à distire que des actions prodigiquée de Charles de de fes Generaux, de des vieux sorps qui avoient apribattu fous eux à Narva, à le Buna, à Graffau, à Pultuth, à Hollofis. Les moins dres Suedois en prencient un esprit d'étantes tien de de gloire. La tendresse pour le Roi, le pitié, la haine irréconciliable contre les Danois, s'y joignirent encore. Dans bian d'autres pais les paitans sont esclaves, ou trais tes comme tels? ceux-ci faisant un norpe dans l'Etat se regardoient comme des nimiens, de sorta que ces miliers devenoient en peu de tens les meilleures troppes du Nord.

Le general Steinbok is mit paniordre de la négence à la tête de huit mille hommes d'anciennes troupes, & d'environ doune mille de ces nouveiles milices, pour aller chasser les Danois qui ravageoient toute la côte d'Helsisbourg, & qui étendoient déja leurs contribue

sions fort avant dans les terres.

On n'eut ni le tems, m'es moiens de done per aux milites des habits d'ordonnance: la plipart de ces laboureurs vinrens vétus de leurs farots de toile, aïant à leurs ceintures des pistolets attachés avec des cerdes. Seninbok à la tête de cette armée extraordinaire, se trouva en presence des Danois à trois lieues d'Helsinbourg le 10. Mars 1710, il voulnt laisser à ses troupes quelques jours de repos, se retrancher & donner à ses nouveaux soldats le tems de s'accoutumer à l'ennems: mais tous ces passans domandérent la bataille le même jour qu'ils arrivérent.

Des officiers qui y étoient, miont dit les avoir vus alors presque tous semmer de aulére, cant la haine nationale des Suppois con-

4 (11)

tre les Datiois est entrêmet siteinbole pensient de cente disposition des especies, qui dans un jour de banaille vant autant que la discipline apiliaire à on attaqua les Danois roce-sest de qu'on vit ce dont il n'y a paut-être pas dans exemples de plus, des miliers toutes atravals les égaler dans le premier combat l'intrépidité des vieux corps. Deux régiment taillérent en pièces le regiment des gaudes du roi de Dans nemark, dont il ne resta que dix hommes.

Les Danois entierement défaits se retirérent sous le cauon d'Helfinbourg. Le trajet de Suede en Zeeland est si court, que le roi de Dannemark aprit le même jour à Copenhagues la défaite de son armée en Suede: il envois sa flotte pour embarquer les débris de ses tron-Les Danois quittérent la Suede sece précipitation eine jours après la bataille: mais ne pouvant emmener leurs chevaux, & me voulant pas les laisser à l'ennami, ils les tuérent tous aux environs d'Helfinbourg, & mil rent le feu à leurs provisions, bediant lours grains & seurs bagages, & laissant dans Helsinbourg quatre mille blesses, dont la plus grande passie mourut per l'infection de tant de chevaux més, & par le défaut de provisions. dont leurs compatriotes incimes les privoient pour empêcher due les Suedois n'en jourssent.

Dans le même tems les patiens de la Dalecarlie aïant qui dire dans le fond de feurs forêts, que leur Roi étoit prisonnier chez les Tures, déparérent à la régence de Stokolm, ét offireur d'aller à leuts dépens au nombre de vingt mille, délivrer leur maître des mains de ses ennemis. Cette proposition qui marquoit plus de courage ét d'affection qu'elle a'étoit utile, fut écourée avec plaisir, quoique resettée; at on ne ananque pas d'en inf-

truite

#### 26 Historne de Charles XII.

seutre de Roi en luf envoient le détail de la beraille d'Helfinbourg.

Charles reçut dans fon camp près de Bender; ces nouvelles confolantes au mois de Juillet 1710. Peu de tems après un autre événement le confirma dans ses espérances.

· Lo grand vifir Couprougly qui s'oposoit à ses desseins, fut déposé après deux mois de ministère. La petite cour de Charles XII. & ceax qui tenoient encore pour lui en Pologne, publicient que Charles faisoit & défaisoit les Visirs, & qu'il gouvernoit l'empire Turc du fond de sa retraite de Bender; mais il n avoit sucune part à la diserace de ce favori. La sigide probité du Visit sut la seule eause de sa chute: son prédécesseur ne pasoit point les janissaires du tresor impérial, mais de l'argent qu'il faisoit venir par ses extorsions: Conprougly les para de l'argent du trefor. met lui reprocha qu'il préseroit l'intérêt des sujets à celui de l'Empereur: Ton prédeces four Chourlouly, lui dit-il, fcavoit bien trouver d'autres moiens de paver mes troupes. Le grand Vifit répondit : S'il avoit l'art d'eurisbir sa Hautesse par des rapines, c'est un art que je fais gloire d'ignorer.

Ele fecret profond du férail permet rarement que de pareils discours transpirent dans de pareils de la discourse de Couprougly. Ce Visir ne para point sa hardiesse de sa tête, parce que la vraie vertu se fait quelquesois respecter, sors même qu'elle déplait; on sui permit de se retirer dans l'isse de Negrepont.

Le Grand Seigneur fit alors revenir d'Alep, Baltagi Mehemet, Pacha de Syrie qui avoit déja été grand Visir avant Chourlouly. Les Baltagis du sérail aissi nommés de Balta, qui ignisia

Benefie cognée, sont des esclaves qui conpena le bois pour l'usage des Princes du sang Oueman. & des Sultanes. Co Visir avoit été Baltagi dans sa jeunesse: & on avoit toujous retenu le nom selon la coutume des Turcs qui prennent sans, rougir le nom de leur premiere profession, ou de celle de leur pere, on de lieu de leur naissance.

Dans le tems que Baltagi Mehemet étoit valet dans le sérail, il fut assez heureux pour rendre quelques petits services au prince Akmet, alors prisonnier d'Etat sous l'empire de son frere Moustapha: c'est l'usage du sérait que les Princes du sang Ottoman aient pour leurs plaisirs quelques femmes d'un âge à ne plus avoir d'enfans, (& cet âge arrive de bonne heure en Turquie) mais assez belles encore pour plaire. Akmet devenu Sultan donna uze de ces esclaves qu'il avoit beaucoup aimée, en mariage à Baltagi Mehemet: Cette femme par ses intrigues fit son marigrand Visir: une autre intrigue le déplaça; & une troisiéme le fit grand Vifit encore.

Ouand Baltagi Mehemet vint recevoir le bui de l'Empire, il trouva le parti du roi de Suede dominant dans le sérail. La sultane Validé, Ali-Coumourgi favori du Grand Seigneur, le Kistar-aga chef des eunuques noirs, l'aga des ianissaires, vouloient la guerre contre le Czara le Sultan y étoit déterminé: le premier ordre qu'il donna au grand Visir fut d'aller combattre les Moscovites avec deux cent mille Baltagi Mehemet n'avoit jamais hommes. fait la guerre; mais ce n'étoit point un imbécille comme les Suedois mécontens de lui l'ont representé: il dit au Grand Seigneur. en recevant de sa main un sabre garni de pierreries: Ta Hantelle scait que pai été élevé 221 .... 2

## 98 Hiptoire de Charlesidell.

à me servie d'une hache pour sendre du bosse de non d'une épée pour commander tes asimées; je tâcherai de te bien servie; mais si je ne réussis pas, souviens toi qui je t'ai suplié de ne me le point imputer. Le Sultan l'assura de son amitié, de le Visir se prépara

à obéir. La premiere démarche de la Porte Ottomane fut de mettre au château des fept Tours. L'ambassadour Moscovite. La consume des Turce est de commencer d'abord par faire arrêter les ministres des Princes aufquels its déclarent la guerre : observateurs de l'hospitalité en tout le reste, ils violent en cela le droit le plus facré des nations. Ils commettent cette injustice sous prétexte d'équité, s'imagie nant ou voulant faire croire qu'ils n'entreprenpent jamais que de justes guerres, parce qu'elles sont confacrées par l'aprobation de leur Monsty. Sur ce principe ils se croient armés pour châtier les violateurs des traités que sou-Yent ils rompent eux-mêmes, & croient punis les ambassadeurs des Rois ieurs ennemis. comme complices des infidélités de leurs maêtres.

A cette raison se joint le mépris ridienle qu'ils affectent pour les princes Chrétiens, ét pour les Ambessadours qu'ils ne regardent d'ordinaire que comme des Consuls de mar-

chands.

Le Han des Tartares de Crimée que nous nommons le Kam, reçut ordre de se tenir prêt axec quarante mille Tartares. Ce Prince gonverne le Nogai, le Boudgiae, avec une partie de la Circassie, & toute la Crimée province connue dans l'antiquité sous le nom de Chersonèse Taurique, où les Grees partérent leur commerce & teurs armes, & sondérent de puissantes villes, & où les Génois penetrérent

ternt devuls forhalls filtent les mattres du commerce de l'Europe. On voir en ce pais des rumes des villes Gréques, & quelques monumens des Genois qui subfissent encord an milieu de la désolation & de la barbarie. Le Kam oft apolié par ses sujets Empereur: mais avec ce grand tître, il n'en est pas moins l'esclave de la Porte. Le sang Ottoman dont les Kams sont descendus; & le droit ou le ont à l'empire des Turcs, au défaut de la titée du Grand Seigneur, rondent leur samille respeciable au Sultan même, & leurs personnes redoubtables. C'est pourquoi le Grand Selgneur n'ose détruire la race des Kams Tartates: mais il ne laisse presque immais vicilità ces Princes far le trône. Leur conduite est tofidurs éclairée par les Puchas voifins, leurs Erats emourés de janissaires, lours volontes traverses par les grands Visits, leurs desseins eodiours inspects. Si les Tartares se plaignent du Kam, la Porte le dépose flut ce présexte; s'il en est trop almé, c'est un plus grand crime, dont il est prutot puni: ginfi présone tous passent de la souveraineré à l'exil: & finissent leass jours à Rhodes qui est d'ordinaire leur prison & leur tomboau.

Les Tartares leurs fajets sont les peuples les plus brigands de la terre, & en même tems ce qui est inconcevable, les plus hospizaliers. Ils vont à cinquente lieues de leurs pals, attaquer une caravane, detruire des vill lages; mais qu'un étranger tel qu'il foly paile dans leur pais, 'non-leulement il est recu par cout, loge & despaie; mais dans quelque lieu qu'il passe, les habitans se diffinesse l'honneur de l'avoir pout hôtes de mattre de la maison, sa femme, ses filles le servent à l'unive. Les Scythes leurs ancêtres, leur ont transmis

: ;

me respectionionale pour l'hospitalité qu'ils poir conservé, parce que le peu d'étrangers qui voiagent chez eux, et le bas prix de toutes les deurées, ne leur rendent point cette vertu trop onereuse.

Quand les Tartares vont à la guerre avec l'armée Ottomane, ils sont nourris par le Grand Seigneur: le butin qu'ils sont est leur seule paie; aussi sont-ils plus propres à piller

qu'à combattre régulierement.

Le Kam gagné par les presens & par les intrigues du roi de Suede, obtint d'abord que le rendez-vous general des troupes seroit à Bender même sous les yeux de Charles XII, afin de lui marquer mieux que c'étoit pour lui qu'on faisoit la guerre.

Le nonveau Visir Baltagi Mehemet, n'aiant pas les mêmes engagemens, ne voulut pas flatter à ce point un Prince étranger. Il changea l'ordre, & ce sut à Belgrade que s'assem-

bia cette grande armée.

Les troupes des Tures ne sont plus aujourd'hui si formidables qu'autrefois, lorsqu'elles conquirent tant d'Etats dans l'Afie. dans l'Afrique & dans l'Europe; alors la force du corps, la valeur & le nombre des Turcs. sciomphoient d'ennemis moiris robustes qu'eux & plus mat disciplines. Mais aujourd'hui que les Chrétieus entendent mieux l'art de la guerre, ils bettent presque todiours les Tures en bataille rangée, même à forces inégales, Si l'empire Ottoman a depuis peu fait quelques conquêtes, ce n'est que sur la république de Venise estimée plus sage que guerriere, défendue par des étrangers de mal secourue par les princes Chrétiens toujours divisés entr'eux.

.. Les lanissires & les Spahis attrauent en desordre, incapables d'écouter le commandement, & de se rallier: leur cavalerie qui des vroit être excellente, attendu la bonte & la legéreté de leurs chevaux, ne scauroit sontenir le choe de la cavalerie Allemande: l'infanterie ne scait point encore faire un usage avantageux de la bajonnette au bout du fusil: de plus les Turcs n'ont pas en un grand general de terre parmi eux depuis Couprongly qui conquit l'isse de Candie. Un esclave nourri dans l'oisiveté, & dans le silence du sérail. fait Visir par faveur, & Genéral malgré lui, conduisoit une armée levée à la hâte sans expérience, sans discipline, contre des troupes Moscovites aguerries par douze ans de guerre & fieres d'avoir vaincu les Suedois.. Le Czar, selon toutes les aparences, devoit vaincre Baltagi Mehemet: mais il fit la même faute-avec les Turcs que le roi de Suede avoit commise avec lui; il méptisa trop son ennemi. Sur la nouvelle de l'armement des Turcs, il quitta Moscou; & alant ordonné ou on changeat le siege de Riga en blocus il assembla sur les frontieres de la Potogne quatre-vingt mille hommes de ses troupes: avec cette armée il prit son chemin vers la Moldavie & la Valachie, autrefois le pais des

Grecs tributaires du Grand Seignour. Un Grec nommé Cantemir fait prince de Moldavie par les Turcs, se jetta dans le parti du Czar qu'il regardoit déia comme un conquérant, ot ne fit point de difficulté de trabir le Sultan dont il tenoit sa principanté, en faveur d'un Chrétien dont il esperoit de plus grand avantages. Le Czar aïant fait un traité secret avec ce Prince, & l'aïant recu dans

Daces, aujourd'hui habité par des Chrétiens

### 22 HISTOIRE DE CHARLES XII.

son semée, s'avança dans ce pais de arriva au smois de Juin 1711. für le bord Septemerional du steuve Hierasse aujourd'hui le Prusi,

près d'Yussi capitale de la Moldavie.

Dès que le grand Visir cût apris que Pierre Alexiovits marchoit de cu côté, il quitta aussissét le samp de Belgrade; & suivant le cours du Danube, il alla passer ce fleuwe sur un pour de bareaux près d'un bourg stommé faccia, an même cadroit où Darius se construire autresois le post qui porta son nonz. L'armée Turque se tant disgence, qu'elle parut bien tot en presence des Molcovies, la siviere de Péuth entre deux.

Le Gzar foir du prince de Moidavie, ne s'attendoit pas que les Moldaves d'assent lui manquer. Mais souveux le Prince & les soiets ont des intérêts mes différent. Coux-ci simoient la domination Turque qui n'est jemais fatale qu'une Grands, & qui affecte de la douceur pour les peuples mibraires : He redoutoiont les Chrétiens, & sur tout les Moscovires qui les avoient tolliones traités avec inhumané. Ils portérent toutes lours prowisions à l'armée Ouotonne: les entropreneurs muis'étoient enempés à Coupin des vivres mix Moscovius, excontent avec te grand Vifir de marché indent qu'ils avoient fait avec le Czar. Les Vislacues voltins des Moldaves montrérent vaix Tures la même affection. tant l'ancienne idécide là barbarie Moscovire avoit aliene tous les eprits

Le Crar ainsi trompé dans les esperances peut-êthe trop legérement prités, vir sout d'un coup son armée lans vivres & fans solitiques; nependant les Tines passent la riviere qui les léparcis de l'année chachie: 1868 les Tartares la traversérent à la mage folon-leur coutume, en tenant la queue de leurs chevaux. Les Spahis qui sont les cavaliers Turcs, passérent de même, parce que les ponts ne surent

pas affez tôt prêts.

Enfin toute l'armée étant parvenue à l'autra bord, le Vitir forma un camp retranché. A est surprenant que le Czar ne disputât point le passage de la riviere, ou du moins qu'il ne reparat pas cette faute en livrant bataille aux Turcs immédiatement après le passage, au lieu de leur donner le tems de faire périr son armée de faim & de fatigue. Il semble que ce Prince fit dans cette campagne tout ce qu'il falloit pour être perdu. Il se trouva sans provisions, aïant la riviere de Pruth derriere lui. près de cent cinquante mille Turcs devant. & environ quarante mille Tartares qui le harceloient continuellement à droite & à gauche. Dans cette extrêmité, il dit publiquement, me voilà du moins aussi mal que mon frere Charles l'étoit à Pultava.

Le comte Poniatosky infatigable, agent du roi de Suede, étoit dans l'armée du grand Vifir avec quelques Polonois & quelques Suedois, qui tous croioient la perte du Czar iné-

vitable.

Dès que Poniatosky vit que les armées seroient infailliblement en presence, il le manda au roi de Suede, qui partit aussi-tôt de Bender, suivi de quarante Officiers, jouïssant par avance du plaisir de combattre s'empereur Moscovite. Après beaucoup de pertes & de marches ruineuses, le Czar poussé vers le Pruth, n'avoit pour tous retranchemens que des chevaux de stisse & des chariots: quelques troupes de Janissaires & de Spahis vinrent sondre sur son armée si mai retranchée, mais ils attaquérent en desordre; & les Moscovites se désentent en desordre; & les Moscovites se désentent

### 32 Historie de Charges XII.

dirent avec une vigueur que la prefence de leur. Prince & le descipoir leur donnoient.

Les Turcs furent deux fois repoussés. Le lendemain M. Poniatosky conseilla au grand Visir d'affamer l'armée Moscovite, qui manquant de tout, seroit obligée dans un jour de se rendre à discrétion avec son Empereur.

Le Czar a depuis avoué plus d'une fois qu'il n'avoit jamais rien senti de si cruel dans sa vie que les inquiétudes qui l'agitérent cette nuit: il rouloit dans son esprit tout ce qu'il avoit sait depuis tant d'années pour la gloire & le bonheur de sa nation: tant de grands ouvrages toûjours interrompus par des guerres, alloient peut-être périr avec lui avant d'avoir été achevés: il falloit ou être détruit par la faim, ou attaquer près de deux cent mille hommes avec des troupes languissantes, diminuées de la moitié; une cavalerie presque tonte démontée, & des santassins extenués de saim & de fatigue.

Il apella le general Cseremetof vers le commencement de la nuit, & lui ordonna sans balancer & sans prendre conseil, que tout fût prêt à la pointe du jour pour aller attaquer les Turcs la baionnette au bout du

fufil.

Il donna de plus ordre exprès qu'on brûlât tous les bagages, & que chaque Officier ne réservât qu'un seul chariot; afin que s'ils étoient vaincus, les ennemis ne pussent du moins profiter du butin qu'ils esperoient.

Après avoir tout reglé avec le General pour la bataille, il se retira dans sa tente accablé de douleur, & agité de convulsions, mal dont il étoit souvent attaqué, & qui redoubloit toujours avec violence quand il avoit quelque grande inquiétude. Il désendit que personne

personne orde de la muit entrer dans sa tente. lous quelque prétexte que ce pût être, ne voulant pas on on vint lui faire des remontrances fur une résolution deseperée, mais nécessaire encore moins qu'on fût témoin du trifte état où il se sentoit.

Cependant on brûla selon son ordre la plus grande partie de ses bagages: toute l'armée stivit cet exemple quoi qu'à regret: sieurs enterrérent ce qu'ils avoient de plus précieux. Les Officiers generaux ordonnoient déja la marche, & tâchoient d'inspirer à l'armée une confiance qu'ils n'avoient pas eux-mêmes : chaque soldat épuisé de fatigue & de faim. marchoit sans ardeur & sans espérance. Les femmes dont l'armée étoit trop remplie, poussoient des cris qui énervoient encore les conrages: tout le monde attendoit le lendemain matin la mort ou la servitude. Ce n'est point nne exagération: c'est à la lettre ce qu'on a entendu dire à des Officiers qui servoient dans cette armée.

Il y avoit alors dans le camp Moscovite, une femme aussi singuliere peut-être que le Czar même. Elle n'étoit encore connue que Rous le nom de Catherine: Sa mere étoit une malheureuse paisanne, nommée Erb-Magden du village de Ringen en Estonie, province où les peuples sont serfs, & qui étoit en ce tems Lous la domination de la Suede: jamais elle ne connut son pere "; elle fut baptisée sous le nom de Marthe, & inscrite au regître des enfans batards. Le Vicaire de la Paroisse l'éleva par charité jusqu'à quatorze ans: à cet

......

<sup>\*</sup> On m'a asseré depuis que le pere de la Czarine Stoit un fossoner.

# 26 HISTORE DE CHERLES MI.

age elle fat fervanne à Maniembourg, chez um Ministre Lutherien nommé Gluk.

En mil fept cens deux à l'âge de diximit ans, elle épons un dangon Succiois. Le lendemain de ses nopces, un parti des troupes de Suede aiant été battu par les Moscovites; ce dragon qui avoit été à l'action ne caparut plus, sans que sa femme pût spaudir s'il avoit été fait prisonnier, éc sans même qu'elle en ait jamais pu rien aprendre depuis.

Quelques jours sprès faine prifonniere elle même, elle fervit chez le general Cientuciofs celui-ci la donna à Menzicof; homane qui s connu les plus extrêmes viciliètudes de la faiture, étant devenu de garçon parifier, General & Prince, enfaite dépondié de sour & relegué en Siberie, où il est most dans la mis-

sére & dans le desespoir.

Ce fut à un souper chez le prince Mensieof que l'Empereur la vit & en devint amou-Il l'épousa secrettement en 1707. 200 pas séduit par des artifices de femme. mais parce qu'il lui trouva un génie étonnant, & une fermeté d'ame capable de feconder les entreprises, & même de les consinues surà lui. Il avoit déja répudié dejuis dons-seus la premiere femme Ottokela, fillend'un Bayard, laquelle non-lealement étoit acculée d'a dultere, mais de s'être oposée aux changemens qu'il faisoit dans ses Etats: ce demis crime étoit le plus grand sux yeux du Czen Il ne vouloit dans la famille que des personnes qui pensassent comme lui. It cont rencontrer dans cette esclave étrangeres les qualités d'un Souverain, quoiqu'elle n'est aucune des vertus de son sexe, si dédaigna pour elle les prejuges qui n'arrêtent jamais ies grande hortmes: mes: In fit sourcemer impératrice: le même génie qui la fit femme de Pierre Alexiovies, lui donna l'Empire après la mort de son mari. L'Europe a vu avec surprise une semme sans pudeur; qui ne sçut jamais ni lire, ni écrite, réparer son éducation et ses soiblesses par son courage, et remplir avec gloire le trône d'un Legislateur.

Lorsqu'elle épousa le Czar, elle quitta la religion Lutherienne où elle étoit née, pour la Moscovite: on la rebaptisa selon l'usage du Rit russien, & au lieu du nom de Marthe, elle prit le nom de Catherine, sous leques elle a été connue depuis. Cette semme étant donc au camp du Pruth, tint un conseil se-tret avec les Officiers generaux, & le vice-chancelier Shassiros, pendant que le Czar étoit

dans sa tente. On conclut qu'il falloit demander la paix aux Tures, & engager le Czar à faire cette demarche. Le vice Chancelier écrivit une lettre au grand Visir au nom de son Maître: la Cazine entra avec cette lettre dans la tente du Czar malgré la défense; & aiant après bien des prieres, des contestations & des larmes, obtenu qu'il la fignat, elle rassembla sur le champ toutes les pierreries, tout ce qu'elle avoit de plus precieux, tout son argent; elle en emprunta même des Officiers generaux; Et aïant composé de cet amas un present considerable, elle l'envoïa à Osinan Aga, lieutenant du grand Visir avec la lettre signée par l'empereur Moscovite, Mehemet Baltagi confervant d'abord la sierté d'un Visir & d'un vainqueur, répondit: que le Czar m'envoie son premier Ministre, & je verrai ce que j'ai à faire. Le vice chancelier Shaffirof vint auffi-C 3

tôt, chargé de quelques presens qu'it offit. publiquement lui-même au grand Vifir, affez considerables pour lui marquer qu'on avoit besoin de lui, mais trop peu pour le corrompre.

La premiere demande du Visir, sut que le Czar se rendît avec toute son armée à discrétion: le vice chancelier Shaffirof répondit: que son Mastre alloit l'attaquer dans un quart d'heure; & que les Moscovites periroient jusqu'au dernier, plûtôt que de subir des conditions si infames. Osman ajouta ses remontrances aux paroles de Shaffirof.

Mehemet Baltagi n'étoit pas guerrier : il voioit que les janissaries avoient été repoussés la veille: Osman lui persuada aisément de ne pas mettre au hazard d'une bataille des avantages certains. Il accorda donc d'abord une suspension d'armes pour six heures, pendant laquelle on conviendroit des conditions du

traité.

Pendant que l'on parlementoit, il arriva un petit accident qui peut faire connoître que les Turcs sont souvent plus jaloux de leurs paroles que nous ne croions. Deux gentils+ hommes Italiens, parens de M. Brillo, lieutenant colonel d'un regiment de grenadiers au service du Czar, s'étant écartés pour chercher quelque fourage, furent pris par des Tartares. qui les emmenérent à leur camp & offrirent de les vendre à un officier de janissaires: le Ture indigné qu'on osat ainsi violer la tréve. fit arrêter les Tartares & les conduisit luimême devant le grand Visir avec ses deux prisonniers.

Le Visir renvoïa ces deux Gentilshommes au camp du Czar, & fit trancher la tête aux

Tartares

Tartares qui avoient en le plus de part à leur enlevement.

Cependant le Kam de Tartarie s'oposoit à la conclusion d'un traité qui lui ôtoit l'esperance du pillage: Poniatosky secondoit le Kam par les raisons les plus pressantes. Mais Osman l'emporta sur l'imparience du Tartare, &

sur les infinuations de Poniatosky.

Le Vifir crut faire assez pour le Grand Seigneur son maître, de conclure une paix avantageuse: Il exigea que les Moscovites tendissent Azoph, qu'ils brûlassent les galeres qui étoient dans ce port, qu'ils démolissent des citadelles importantes bâties sur les Palus meotides, & que tout le canon & les munitions de ces fortereiles demeurassent au Grand Seigneur, que le Czar retirât ses troupes de la Pologne, qu'il n'inquiétat plus le petit nombre de Cosaques qui étoient sous la protection des Polonois, ni ceux qui dépendoient de la Turquie, & qu'il parât dorénavant aux Tartares un subside de quarantemille sequins par an, tribut odieux imposé depuis long-tems; mais dont le Czar avoit. affranchi son païs.

Enfin le traité alloit être figné sans qu'on eut seulement sait mention du roi de Suede. Tout ce que Poniatosky pût obtenir du Visir, sût qu'on inserât un article, par lequel le Moscovite s'engageoit à ne point troubler le retour de Charles XII. & ce qui est assez singulier, il son stripulé dans cet article que le Czar & le roi de Suede seroient la paix s'ils en avoient envie, & s'ils pouvoient s'accorder.

A ces conditions le Czar eût la liberté de fe retirer avec son armée, son canon, son artillerie, ses drapeaux, son bagage, Les C 4

### 40 Historie de Charles MI.

Fures lai fougnisent des vivres, & sont abouds dons son camp, deux heures après la figure ture du traité qui sut commencé, conclu &

figné le vingt-un Juillet 1711.

Dans le tems que le Czar échapé de co mauvais pas se resiroit tambout battant de enseignes déploiées, arrive le roi de Suede impatient de combattre, de de voir son ennemi entre ses mains. Il avoit couru plus de cinquaête lieues à cheval, depuis Bender jusqu'auptés d'Yassi. Il descend à la tente du comte Pomiatosky; le Comte s'avança tristement vera lui, de lui aprit comment il venoit de perdre une occasion qu'il ne recouvreroit peut-être jamais.

Le Roi outré de colère va droit à la tente du grand Visir: il lui reproche avec un visage enslammé, le traité qu'il vient de conclure. J'ai droit, dit le grand Visir d'un air calme, de faire la guerre & la paix. Mais ajoute le Roi, n'avois-tu pas toute l'armée Moscovite en ton pouvoir? Notre loi nous ordonne, repartit gravement le Visir, de donner la paix à nos ennemis quand ils implorent notre mifericorde: Eh, t'ordonne-t-elle, insiste le Roi en colere, de faire un mauvais traité quand tu pouvois imposer telles lois que tu voulois? Ne dépendoit-il pas de toi d'amener le Czar

Le Turc poussé à bout répondit séchement: Et qui gouverneroit son Empire en son absence: il ne sant pas que tous les Rois soient hors de chez eux. Charles repliqua par un sourire d'indignation: il se jetta sur un sopha, & regardant le Visir d'un air plein de colere & de mépris, il étendit sa jambe

vers lui, & embarassant exprès son éperon

prisonnier à Constantinople?

dans

indrede Schorf Liv. V.

dans la robe du Turc, il la lui déchira, se releva fur le champ, remonta à cheval & retourna à Bender le desembler dans le comr.

Poniatosky resta encore quesque tems avec le grand Visir, pour essaier par des voies plus douces de l'engager à tirer un meilleur pard du Czar; mais l'heure de la priere étant venue, le Turc sans répondre un seul mot, assa se laves & prier Dieu.

Fin du cinquieme Livre.

HISTOIRE

# HISTOIRE

DE

# CHARLES XII.

ROI DE SUEDE.

LIVRE SIXIEME.

#### ARGUMENT.

Intrigues à la Porte: Negociation entre le roi Auguste & les Tartares: Le Kam des Tartares & le Pacha de Bender veulent forcer Charles de partir: Il Je défend avec quarante domestiques contre toute une armée; Il est pris.

A fortune du roi de Suede si changée de ce qu'elle avoit été, le persecutoit dans les moindres choses: il trouva à son retour son petit camp de Bender, & tout son logement inondé des eaux du Niester: il se retira à quelques milles près d'un village nommé Varnitza; & comme s'il eût eu un secret pressentiment de ce qui devoit lui arriver, il sit bâtir en cet endroit une large maison de pierres, capable en un besoin de soutenir quelques heures un assaut. Il la membla même

même magnifiquement contre sa coutume, pour imposer plus de respect aux Turcs.

Il en construisit aussi deux autres. l'une pour sa Chancelerie, l'autre pour son savort Grothusen qui tenoit une de ses tables. Tandis que le Roi bâtissoit ainsi près de Bender. comme s'il eut voulu rester toujours en Turquie, Baltagi Mehemet craignant plus que inmais les intrigues & les plaintes de ce Prince à la Porte, avoit envoyé le résident de l'empereur d'Allemagne, demander lui-même à Vienne un passage pour le roi de Suede par les terres héreditaires de la maison d'Autriche. Cet envoié avoit raporté en trois semaines de tems une promesse de la régence Impériale de rendre à Charles XII. les honneurs qui lui étoient dûs, & de le conduire en toute surets en Pomeranie.

On s'étoit adressé à cette régence de Vienne, parce qu'alors l'Empereur d'Allemagne, Charles successeur de Joseph, étoit en Espagne où il disputoit la couronne à Philippe V. Pendant que l'envoié Allemand executoit à Vienne cette commission, le grand Visir envoia trois Pachas au roi de Suede, pour lui signifier qu'il falloit quitter les terres de l'em-

pire Turc.

Le Roi qui sçavoit l'ordre dont ils étoient chargés, leur sit d'abord dire que s'ils osoient lui rien proposer contre son honneur & lui manquer de respect, il les seroit pendre tous trois sur l'heure. Le Pacha de Salonique qui portoit la parole, déguisa la dureté de sa commission sous les termes les plus respectueux: Charles sinit l'audiance sans daigner seulement répondre: son chancelier Mullern qui resta avec ces trois Pachas, leur explica en peu de mots le resus de son Mastre qu'ils

## 44 Historie de Charses WII.

quiis svoient affet compfis par fem fishee. Le grand Visit ne se rebuta pas: il étdonma à limaci Patha, nouveau serasquier de Bender, de menacer le Roi de l'indignation du Sultan, s'il ne se déterminoit pas saus dé-lai. Ge Scrasquier étoit d'un températuene deux & d'un esprit conciliant qui lui avoit assiré la bien-veillance de Charles, & l'amitié de tous les Suedois. Le roi entra en conference avec lui; mais ce sut pour lui dire qu'il ne parsiroit que quand Akmet lui auroit accordé deux choses; la punition de son grand Visit, & cent mille hommes pour retourner en Pologue.

Baltagi Mehemet fentoit bien que Charles restoit en Turquie pour le petdre; il eut soin de saire mettre des gardes sur toutes les routes de Bender à Constantinople pour intercepter les lettres du Roi. Il sit plus; il lui retrança son thaim, é'est-à-dire la provision que la Posse sournit aux Princes à qui elle accorde un azile. Celle su roi de Suede étoit impacente, consistant en einq cent écus par jour en argent, & dans une profusion de tout ce qui peut contribuer à l'entretien d'une cour dans la solendeur & dans l'abondance.

Dès que le Roi sçut que le Visir avoit off retrancher la subsistance, il se tourna vers son grand maître d'hôtel, & lui dit; Vous n'avez eu que deux tables jusqu'à present, je vous ordonne d'en tenir quatre dès demain.

Les officiers de Charles XII. étoient accoutemés à ne trouver rien d'impossible de ce qu'il ordonnoit; cependant on n'avoit ni provision, ni argent: ou fut obligé d'emprunter à vingt, à trente, à quarante pour cent, des officiers, des domessiques, & des janifsaires devenus riches par les profusions du Roi-

M. Fabrice

M. Fabrice, l'envoié de Hofflein donne tout ce qu'il avoit : mais ces socours n'auraient pas suffi un mois si un François nommé le Motrave qui avoit voiagé long tems dans le Lievant, & qui étoit venu jusqu'à Bender par la curiofité de voir le roi de Suede, ne s'éstoit offert de passer au travers de toutes les mardes des Tures, & d'aller emprunter de l'ansent an nom du Roi à Constantinople.

Il mit les lettres qu'an lui donna dans la converture d'un livre dont il ôta le carton. de passa su milieu des Turcs, sous le moin d'un marchand Anglois avec son livre à le main, disant que c'étoit son livre de prieres. Les Tures fort peu fourconneux, parce estils Sont peu accommenés aux affaires: Le préseudo marchand arriva à Conflantincole avec des lettres du Roi; mois les négocians égranmera me wondoient pas hazarder leur aegenec il n'y cût qu'un Anglois nommé Gonk ani wouldt bien prêter environ cent mille francs. fatisfait de les perdee si quelque malheur arrivois au roi de Suede, & sur de sa formane & ce Prince vivoit.

Lo gendihomme François fut affez hapreux pour aposter l'angent en filreté à Varinitza au ramp du Roi, dans le teme où l'on com-

mencois à defesorer de ce secours.

Dians cet intervalle M. de Poniatosky écrivit du camp même du grand Visie, une relation de la compagne du Pruth, dans laquelle il accosoit Bahagi Mehemet de Bichesé & de perfidie. Un vieux janissaire indigné de la poibletse du Vibr. & de plus gagné par les presens de Poniatosky, se chargea de cette relation; & aint obtent un congé il presenta Jui-même la lettre au Sultan ...

. .

## MG HISTOIRE DE CHARLES MI.

"Pomatosky partit du camp quelques jours après, & alla à la Porte Ottomane former des intrigues contre le grand Visir selon sa contume.

Les circonstances étoient favorables : le Czar en liberté ne se pressoit pas d'accomplir ses promesses. C'est l'usage que les Princes qui rendent des villes aux Turcs, envoient des clefs d'or au Sultan: les clefs d'Azoph ne venoient point: le grand Visir qui en étoit responsable, craignant avec raison l'indignanon de son Maître, n'osoit s'aller presenter devant lui.

Le vieux visir Chourlouly relegué alors à Mittlen, voulut profiter de cette conjoncture pour ôter l'Empire à Akmet III. & mettre fur le trône le prince Ibrahim neveu d'Akmet, & fils aîné de Moustapha, jeune Prince qui étoit prisonnier d'Etat avec Mahmoud for frere.

Il falloit pour réuffir dans ce projet, engager Mehemet Baltagi à prévenir la coiere du Sultan, & à marcher droit à Constantinople

avec les janissaires.

Mehemet étoit bien toin d'être disposé aux entreprises temeraires. Aussi le vieux Visir me s'adressa qu'à Osman Aga, ce lieutenant de Mehemet qui le gouvernoit entierement. Les lettres furent interceptées; Chourlouly & Ofman eurent la rête tranchée, suplice infâme en Turquie: leurs têtes furent jettées dans la salle du Divan: on trouva parmi les tresors d'Osman la bagne de la Czarine, & wingt mille pièces d'or au coin de Saxe, de Pologne & de Moscovie.

A l'égard de Baltagi Mehemet, il fut puni par l'exil d'avoir été choisi sans le sçavoir, pour être l'instrument des desseins de Chour-

louly

louly & d'Osman: on le banit à Lemnos où il mourut trois ans après: le Grand Seineur ne saisit pas son bien à sa mort, parce qu'il n'étoit pas riche; ce qui peut servir de preuve que le Czar n'avoit point acheté de lui la paix par des tresors immenses, comme on

le disoit dans l'Europe. A ce grand Vifir fucceda Jussuf, c'est-à-dire Toseph dont la fortune étoit aussi singuliere que celle de ses prédécesseurs. Né Moscovite. & fait prisonnier par les Turcs à l'âge de six ans avec sa famille, il avoit été vendu à un janissaire. Il fut long-terns valet dans le sérail, & devint enfin la seconde personne de l'Empire où il avoit été esclave; mais ce n'étoit qu'un fantôme de Ministre. Le jeune Seliciar Ali Coumourgi l'éleva à ce poste glissant, en attendant qu'il pût s'y placer luimême: & Jussuf sa créature n'eut d'antre emploi que d'aposer les sceaux de l'Empire aux volontés du favori. La politique de la cour Ottomane parut toute changée des les premiers . jours de ce Visiriat; les Plenipotentiaires du Czar qui restoient à Constantinople, & comme Ministres, & comme otages, y furent mieux traités que jamais: le grand Visir confirma avec eux la paix du Pruth; mais ce qui mortifia le plus le roi de Suede, ce fut d'aprendre que les liaisons secrettes qu'on prenoit à Constantinople avec le Czar, étoient le fruit de la médiation des ambassadeurs d'Angleterre & de Hollande.

Constantinople depuis la retraite de Charles à Bender, étoit devenue ce que Rome a été fi souvent, le centre des négociations de la Chretienté. Le comte Desaleurs ambassadeur de France, y apuioit les intérêts de Charles & de Stanislas; le Ministre de l'empereur

Allemand

## 48 HISTOIRE DE CHARLES XII.

Allemend les traversoit; les factions de Suede & de Moscowie s'entrechoquoient, comme en u vu long-tems celles de France & d'Efpagne sgirer la cour de Rome.

L'Angleterre & la Hollande qui paroiffoiant nentres, ne l'étoient pas; le nouveau commerce que le Czar avoit ouvert dans Petersbourg, attiroit l'attention de ces deux nations

commercantes.

Les Anglois & les Hollandois seront todjours pour le Prince qui favorisera le plus
seur trasic. Il y avoit beaucoup à gagner asors avec le Czar: il n'est donc pas étonnant,
que les ministres d'Angleterre & de Hollande
se servissent secrettement à la Porte Ottomane.
Une des conditions de cette nouvelle amitié,
sût que l'on feroit sortir incessamment Charles
des terres de l'empire Turc; soit que le Czar
esperat se safiir de sa personne sur les chemins, soit qu'il crût Charles moins redoutable dans ses Etats qu'en Turquie, où il étoit
coujours sur le point d'armer les forces Ottomanes contre l'empire des Russes.

Le roi de Suede sollicitoit tosjours la Porte, de le renvoier par la Pologne avec une nombreuse armée. Le Divan résolut en esset de le renvoier, mais avec une simple escotte de sept à huit mille hommes, non plus comme un Roi qu'on vouloit secourir, mais comme un hôte dont on vouloit se défaire. Pour cet esset le Sultan Akmet lui

éctivit en ces termes:

Très-puffant entre les Rois adorateurs de Jesus, redresseur des torts & des ini jures, & protecteur de la Justice dans
les ports & les républiques du Midi & du
Septentrion; éclarant en majesté: ami
de l'honneur & de la gloire, & de notre
sublime Porte, Charles roi de Suede,
dont Dieu couronne les enterprises de
bonheur.

**U**ssi-tôt que le très-illustre Acmet, ci-devant Chiaoux Pachi, aura en l'honneur de vous presenter cette lettre ornée de notre scean Imperial, soiez persuade & convaince de la verité de nos intentions, qui y sont contennes, à sçavoir: que quoi-que nous nons fusfions proposés de faire marcher de nouveau contre le Czar, nos troupes toujours victorieujes; sependant ce Prince pour éviter le juste ressentiment que nous avoit donné son retardement à exécuter le traité conclu sur les bords du Pruth, & renouvellé depuis à notre sublime Porte, aïant rendu à notre Empire le châtean & la ville d'Azoph; & cherché par la mediation des ambassadeurs d'Angleterre & de Hollande, nos anciens amis, à cultiver avec mont les liens d'une constante paix : nous la lui avons accordée, & donné à ses Plenspotentiaires qui nous restent pour ôtages, notre ratification Imperiale, après avoir reçu la fienne de leurs mains.

Nons avons donné au très-bonorable & vaillant Delves Gberat, Han de Boudgiak de Crimée, de Nogbai & de Circassie, & à notre très-sage Conseiller & genereux Seraskier de Bender, Ismaël (que Dieu perpesus & augmente leur magnificence & prudence) nos orton I OME II.

SO HISTOIRE BE CHARLES XII.

dres salutaires pour votre retour par la Pologue, selon votre premier dessein qui nous a été remenuelle de votre part. Vous devez donc pous préparer à partir sous les auspices de la Providence, & avec une bonorable escorte Phiver prochain, pour vous rendre dans vos Provinces, aiant soin de passer en ami par celle de la Pologue.

Tont ce qui sera necessaire pour votre voïage vous sera sonni par ma sublime Porte, tant en argent qu'en hommes, chevaux & chariois, Nons vons exhortons sur tont, & vous recommandons de donner vos ordres les plus positifs. & les plus clairs à tous le Suedois & autres gens qui se trouvent auprès de vous, de ne commettre aucun desordre, & de ne faire aucune action qui tende directement ou indirectement à violer cette paix & amitié.

Vous conserverez par là notre bienveillauce, dont nous chercherons à vous donner d'aussi grandes & d'aussi frequentes marques qu'il s'en presentera d'occasions. Nos troupes destinées pour vous accompagner, recevront des ordres consormes à nos intentions Imperiales là-

deffus.

Donné à notre sublime Porte de Constantinople, le 14. de la Lune Rebyul Eureb. 1124, ce qui revient au 19. Avril 1712.

Cette lettre ne fit point encore perdre l'esperance au roi du Suede: il écrivit au Sultau qu'il étoit prêt de partis, qu'il seroit toute sa vie reconnoissant des saveurs dont sa Hautesse l'avoit comblé; mais qu'il croïoit le Sultan trop juste pour le renvoier avec la simple escorte d'un camp volant dans un pais encore inondé des troupes du Czar. En esset

l'empereur Moscovite, malgré le premier article de la paix du Pruth, par lequel il s'étoit engagé à retirer toutes ses troupes de la Pologne, y en avoit fait encore passer de nouvelles; & ce qui semble étomant, c'est que

le Grand Seigneur n'en scavoit rien.

La mauvaise politique de la Porte, d'avoir tonjours par vanité des ambassadeurs des Princes Chrétiens à Constantinople, & de ne pas entretenir un feul Agent dans les cours Chrétiennes, sait que ceux-ci penetrent & conduisent quesquesois les resolutions les plus secrettes du Sultan, & que le Divan est tonjours dans une prosonde ignorance de ce qui se passe publiquement chez les Chrétiens.

Le Sultan enfermé dans son sorail parmises femmes & ses eunuques, ne voit que par les yenx de son grand Visir: ce Ministre aussi maccessible que son Maitre, occupé des intrigues du sérail, & sans correspondance au dehors, est d'ordinaire trompé, ou trompe le Sultan qui le depose ou le fait étrangler à la premiere faute, pour en choisir un autre aussi ignorant ou aussi perside, qui se conduit comme ses predecesseurs, & qui tombe bien-tôt

comme eux.

Telle est pour l'ordinaire l'inaction & la securité prosonde de cette Cour, que si les Princes Chrétiens se liguoient contre elle, leurs stottes seroient aux Dardanelles, & leur armée de terre aux portes d'Andrinople, avant que les Turcs eussent songé à se desendre: mais les divers intérêts qui diviseront toujours la Chrétienté, sauveront les Turcs d'une destinée que leur peu de politique & leur ignorance dans la guerre & dans la marine semble preparer aujourd'hui.

Akmet étoit si peu informé de ce qui se passoit en Pologne, qu'il y envoia un Agapour voir s'il étoit vrai que les armées du Czar y sussein encore: deux secretaires du roi de Suede qui scavoient la langue Turque, accompagnérent l'Aga, afin de servir de témoins contre lui en cas qu'il sît un faux raport.

Cet Aga vit par ses yeux la verité, & en vint rendre compte au Sultan même. Akmer indigné alloit faire étrangler le grand Visir: mais le favouri que le protegoir, & qui crorioit avoir besoin de lui, obtint sa grace & le soutint encore quelque tems dans le ministere.

Les Moscovites étoient protegés ouvertement par le Visir, & secrettement par Als Coumourgi qui avoit changé de parti: mais le Sultan étoit si irrité, l'infraction du traité étoit si maniseste; & les janissaires qui font trembler souvent les Ministres, les Favoris, & les Sultans, demandoient si hautement la guerre, que personne dans le sérail n'osa ouvrir un avis moderé.

Auffi-tôt le Grand Seigneur fit mettre aux fept tours les ambassadeurs Moscowites déja aufsi accoutumés à aller en prison qu'à l'audiance. La guerre est de nouveau déclarée contre le Czar, les queues de cheval arborées; les ordres donnés à tous les Pachas d'assembler une armée de deux cent mille combattans. Le Sultan lui-même quitta Constantinople, & vint établir sa cour à Andrinople, pour être moins éloigné du theatre de la guerre.

Pendant ce tems une ambassade solemnette envoïée au Grand Seigneur de la part d'Auguste & de la republique de Pologne, s'avançoit sur le chemin d'Andrinople: le Palatin de Masovie étoit à la tête de l'ambassade avec une suite de plus de trois cent personnes.

Tout

Tout ce qui composoit l'ambassade fut arrêté & retenu prisonnier dans l'un des fauxbourgs de la ville: jamais le parti du roi de Suede ne s'étoit plus flatté que dans cette occasion; cependant ce grand apareil devint encore inutile. & toutes les esperances furent

trompées.

Si l'on en croit un Ministre public, homme fage & clair-voiant, qui residoit alors à Constantinople, le jeune Coumourgi rouloit déja dans sa tête d'autres desseins que de disputer des deserts au Czar de Moscovie dans une guerre douteuse. Il projettoit d'enlever aux Venitiens le Peloponése, nommé aujourd'hui la Morée, & de se rendre maitre de la Hongrie. H n'attendoit pour executer ses grands desseins que l'emploi de premier Visir dont sa jeunesse l'écartoit encore. Dans cette idée il avoit plus besoin d'être l'allié que l'ennemi du Czar: son intérêt ni sa volonté n'étoient pas de garder plus long-tems le roi de Suede, encore moins d'armer la Turquie en sa faveur: non seulement il vouloit renvoier ce Prince, mais il discit ouvertement qu'il ne falloit plus sonffrir desormais aucun Ministre Chrétien à Constantinople: que tous ces Ambassadeurs ordinaires n'étoient que des espoins honorables qui corrompoient ou qui trahissoient les Visirs, & donnoient depuis trop long-tems le mouvement aux intrigues du férail; que les francs établis à Péra, & dans les échelles du Levant. sont des marchands qui n'ont besoin one d'an Consul & non d'un Ambassadeur. Le grand Visir qui devoit son établissement & sa vie même au favori; & qui de plus le craignoit, se conformoit à ses intentions d'autant plus aisement qu'il s'étoit vendu aux

Moscovites, qu'il esperoit se venger du  $\mathbf{D}_{3}$ 

roi

### LA HINTOIRE DE CHARLESIXII.

poè de Suede oui svoit vontu le perdre. Le Monthy, creature d'Ali Coumonne étoit anfil l'eschave de les volontés: il avoit conseillé la guerre contre le Czar, quand: le favori la vouloir; & il la trouve injuste des que ce ienne homme est changé d'avis: ainsi à peine l'armée fut assemblée qu'on écouta des pronositions d'accommodement. Le vice chancelier Shaffirof, le jeune Cleremetof, pleninotentiaires & otages du Czar à la Porte. promirent après bien des negociations que le Czar retireroit ses troupes de la Pologne. Le grand. Visir qui scavoir bien que le Czar n'e necuteroit pas ce traité, ne laissa pas de le siguer: de le Sultan content d'avoir en aparence imposé des lois aux Moscovites, resta encore à Andrinople. Ainsi on vic en moins de six mois la pair jurée avec le Czar; ensuite la guerre déclarée. & la pair renouvelée encore. Le principal article de tous ces traités fur touiours ou'ou feroit partir le roi de Suede. Le Sultan ne vouloit point commettee sonhonneur & celui de l'ampire Ottoman, en exposent la Roi à être pris sur la route par ses ennemis. Il fut sipule qu'il pertiroit; mais que les ambassadeurs de Pologne & de Moscovie répondroient de la Mreté de la personne: ces Ambassadeurs jurérent au nom de leur Maître, que ni le Czar, ni le roi Auguste, ne troubleroient son passage; & que Charles de son côté netenteroit d'exciter aucun monvement en Pologne. Le Divan aïant ainsi reglé. la destinée de Charles, Ismael serasquier de Bender se transporta à Varnirsau où le Roiétoit campé, & vint lui rendse compte des résolutions de la Porte, en lui insinuent adroitsment qu'il n'y, avoit plus à differer. & qu'il falloit partic. Charles

2 Charles nexténoudit autre chose finons due he Grand Sciencur lui avoit promis une armés & non une efecte: & que les Rois deveient senir leur parole.

: Gependant le general Fleming ministre & favori du roi Auguste, entretenoit une correspondence secrette avec le Kain de Tarracie de fe Serriquier de Bender. Un colonel Ab lemand nominé la Mare avoir fait plus d'un voisse de Bender à Dresde, & avoit porté & raporté des paroles du Kam à Fleming, & de Fleming au Kam. On avoit entenda dice plus d'une fois au roi Auguste en parlant de Charles, is sions mon ours lie à Bender,

" Precisément dans ce tems, le roi de Suede sie arrêrer für les frontieres de la Valachie, un courrier one Fleming envoicit au prince Tarture. Les leures lui fuvent abortées : on les déchiffra; on y vit une intelligence marquée entre les Tarrares & la cour de Dresde: mais eiles étolent concues en termes il ambieus & si generaux: qu'il étoit difficite de déméter. L le but du roi Auguste étoit seulement de sénacher les: Turcs du parti de la Buede, ou s'il vouloit que le Kam livrêt Charles à les Samons en le recondullant en Pologne.

Il semblois difficile d'imaginer qu'un Prince austi genereux qu'Auguste, votilit en saisse fina la personne du roi de Suede, hazarder la vie de ses Ambassadours, de de trois com gentilshommes Polonois adi étolent retenut dans Andrinople, comme des gages de la filtreré de Obaries.

Mais d'un autre côté on scavoit que Fleminuz ministre ablotu d'Auguste, étoie et de délió de peu fertipuleur. Les outriges faits au Bol Bieffeur par le roi de Suede, sembletette rendre souse vengeauce exentable; di on pon-

D 4

56 Histoury de Gharies ikil.

voit penser que s. la cour de Dressementoire. Charles du Kam, des Tartares, elle pontrois achéter aisément de la cour Ottomane la listerté des ôtages Polonois.

Ces raisons furent agitées entre le Roi. Mullern son chancelier privé, & Grothusen son favori. Ils lurent & relurent les lettres; & la malheureuse situation où ils étoient les rendant plus soupconneux, ils se déterminérent à croire ce qu'il y avoit de plus trisse.

Quelques jours après le Roi fut confirmé dans ses soupçons par le départ précipité d'un comte Sapieha resugié auprès de lui, qui le quitta brusquement pour aller en Pologne se jetter entre les bras d'Auguste. Dans couté autre occasion Sapieha ne lui auroit paru qu'un mécontent; mais dans ces conjunctures délicates, il ne balança pas à le croire un traité. Les instances réite rées qu'on lui sits alors de partir, changérent ses soupçons en certitude. L'opiniatreté de son caractères se joignant à toutes ces vrai-semblances, il de meura ferme dans l'opinion qu'on vouloit le trahir & le livrer à ses ennemis, quosque ce complot n'ait jamais été prouvé.

Il pouvoit se tromper dans l'idée qu'il avoit que le roi Auguste avoit marchandé sa perfonne avec les Tartares; mais il se trompoit encore davantage en comptant sur le secours de la cour Ottomane. Quoiqu'il en soit, il sessolut de gagner du tems.

Il dit au Pacha de Bender qu'il ne pouvoit partir sans avoir auparavant dequoi paier ses dettes; cat quoi qu'on lui est rendu depuis long-tems son Thaim, ses liberalités l'avoient tossours forcé d'emprunter: le Pacha lui demanda ce qu'il vouloit, le Roi répondit an lazard mille bourses, qui sont quinze cent mille

TAGI CHE STEDE . E.F. VI.

enille france de notre argent en monnote forte. Le Pacha en écrivit à la Porte: le Sultan au lieu de mille boarles qu'on lui demandoit, en accorda douze cent, de écrivir au Pacha la leure faivanne.

## Lettre du Grand Seigneur au Pacha de Bender.

E but de cette lettre Imperiale, est pour vous suire scavoir que sur vetre recommandation est representation, es sur celle du sué mandation est representation, es sur celle du sué mable Delvet Gherai Han, à notre sublime Porte, notre Imperiale magnificence a accordé mille bourses au roi de Suede, qui seront envoiées à Bender sous la conduite est la charge du trés-illustre Mehemet Pacha, ci-devant Chiamus Paehi, pour rester sous votre garde jusqu'au tems du départ du roi de Suede, dont Dieu dirige les pas; es sui être données alors avec deux cent bourses de plus, comme un furcrost de notre liberalité Imperiale qui excede se su demande.

Quant à la route de Pologne qu'il est résolu de prendre, vous aurez soin, vous & le Han, qui devez l'accompagner, de prendre des me-sures si prudentes & si sages, que pendant tout le passage, les troupes qui sont sous votre commandement, & les gens du roi de Suede, ne causent aucun dommage & ne sassent aucune action qui puisse être reputée contraire à la paix qui subsisse encore entre notre subsime Porte, & le roraume & la république de Pologne; ensorte que le roi de Suede passe comme

ansi sons notre protection.

Ce que faisant (comme vous lui recommanderez bien expréssement saire) il recevra tous fas ibonneurs & sor deards des it lin Mojefie de la pars des Polemois, se dont nome out fait uffurer les ambassadents du roi Auguste, & de la République, en s'offrant même à cette condition anssi-bien que quelques autres nubles Polemois, si nous le requerons, pour otages & su-rest de son passage.

Lorsque le sems dont vons serez convenu avec le très-nobla Delves Gherai pour la marche, sera venu, vous vous mettrez à la tête de vos braves soldats, entre lesquels seront les Târsares, alans à leur vite le Ham, & vous con-

duirez, le voi de Suede avec fes gens.

Qu'ninfi il plaise au seul Dien tout-puissant de diriger vos pas & les leurs; le Pauba d'Autos restera à Bender pour le garder en veste absence, avez un corps de spabis, & un ausre de janissaires; & en survaint nos ordres & intentions Imperiales en cous ces paints & articles, vous vous rendrez dignes de la concionaation de notre faveur Imperiale, aussi-bien que des louanges & des recompenses dues à tom
ceux qui les observens.

Pait à notre residence Imperiale de Constantinople le 2. de la Liune de Cheval 2124. de

l'Egire.

Pendant qu'on attendoit cette réponse du Grand Seigneur, le Roi étripit à la Porte, pour se plaindre de la trahison dont il sompconnoit le kam des Tartares; mais les passages étoient hien gasdés, de plus le ministene sui étoit contraire: les lettres ne passiment point au Sultan: le Visir empôchta même M. Desalleurs de vénir à Andrinophe où étoit la Porte, de peur que ce Ministre qui agissoit pour le roi de Suede, ne voussit dérauger le dessein qu'ou avoit de le saire partir.

Charles

Charles indigné de se poie en quelque some chasse des serves du Grand Seignour, se détermina à ne point partir de tout.

Il pouvoit demander à s'on retounner par les terres d'Allemagne, ou s'embarquer far la mer Noire, pour se sendre à Marseille per la Mediterranée: mais il aima mieux ne demander rien de attendre les événemens.

Quant les douze cent bourfes furent arrivées, fon treforier Grothusen, qui avoit après la langue Turque dans ce long sejouz, alle voir le Pache saus interpréte, dans le dessin de tires de lui les douze cent bourses, & de sormer ensiète à la Porte quelqu'intrigue nouvelle, toûjours sur cette sasse supposition que le parti Suedois ameroit ensite l'empire Ottoman contre le Czar.

Grothulen dit au Pacha que le Roi ne ponmoit avoir les équipages prêts fans argemes mais, dit le Pacha, c'est nous qui ferons tonn les frais de voure départ. Votre Maître m'arien à dépense, tant qu'il sera sous la pre-

toction du mien.

Geothusen replique qu'il y avoit tant de difference entre les équipages Tures, et cours des Francs, qu'il falloie avoir recours aux artifans Suedois & Polonois que étoient à Vasnitia.

H l'assura que son Maître étoit disposé à partir, de que cet argent facilitéroit de avance-resit; son dépare. Le Pacha-temp constant donna les douze cent hourses: il vint quelques jours après demander su Roi d'une maniere très-responduesse; les ordres pour le départ.

Sa surprise fue extrême quand le Roi luidit qu'il n'étoit pas prês de partir, & qu'il luifalloit eugors mille bourses. Le Pacha confondu à cette réponse, fut que que tems saus-

pourvoir

#### 60 HISTOIRE DE CHARGES XII.

pouvoir parler. Il so retira vers une sensitie, où on le vit verser quelques larmes. Ensoite s'adressant au Roit il m'en courera la tête, dit-il, pour avoir obligé ta Majesté: j'ai don-mé les douze cens bourses maigré l'ordre expossite mon Souverain: aïant dit ces parotes, il s'en retournoit plein de tristesse.

Le Roi l'arrêta, & lui dit qu'il l'excuferoit auprès du Sultan: Ah! repartit le Turc en s'en allant, mon Maître ne scait point excuser les fautes; il ne scait que les punir.

Ismaël Pacha alla aprendre cette nouvelle au kam des Tartares, lequel aïant reçu le même ordre que le Pacha de ne point sous-firir que les douze cent bourses susint données avant le départ du Roi; & aïant confenti qu'on délivrât cet argent, aprehendoit aussi-bien que le Pacha l'indignation du Grand Seigneur. Ils écrivirent tous deux à la Porte pour se justifier; ils protestérent qu'ils n'at-woient donné les douze cent bourses que sur les promesses possitives d'un ministre du Roi, de partir sans délai; & ils supliérent sa Hautesse que le resus du Roi ne sût point attribué à leur desobéissance.

Charles persistant toujours dans l'idée que le Kam & le Pacha vouloient le livrer à ses ennemis, ordonna à M. Funk, alors son envoié auprès du Grand Seigneur, de porter contre eux ses plaintes, & de demander encore mille bourses. Son extrême generosité, & le peu de cas qu'il faisait de l'argent, l'empéchoit de sentir qu'il y avoit de l'avilissement dans cette proposition. Il ne la faisoit que pour s'attirer un resus, & pour avoir un nonveau pretexte de ne point partir. Mais c'étoit ême réduit à d'étrauges extrêmités que d'avoir besoin de pareils artifices. Savari son interpréte

préte, homme adroit & entreprenant, porta sa lettre à Andrinople malgré la severité avec lagnelle le grand Visir faisoit garder les passages.

Funk fut obligé d'aller faire cette demande dangereuse. Pour toute réponse on le fit mettre en prison. Le Sultan indigné sit assembler un Divan extraordinaire, & y parla luimême, ce qu'il ne fair que très-rarement. Tel su son discours selon la tradition qu'on en fit alors.

" Je n'ai presque connu le roi de Suede

que par sa désaite à Pultava, & par la pri
ere qu'il m'a faite de lui accorder un azile

dans mon Empire: je n'ai, je crois, hus

besoin de lui, & n'ai suject ni de l'aimer, ni

de le craindre: cependant sans consulter d'au
tres motifs que l'hospitalité d'un Musil
man, & ma generosité qui répand la rosée

de ses faveurs sur les grands comme sus

les petits, sur les étrangers comme sus

mes sujets: je l'ai reçu & secouru de tous,

lui, ses Ministres, ses Officiers, ses soldars,

& n'ai cessé pendant trois aus & demi de

"l'accabler de presens.

"Je lui ai accordé une escorte considerable pour le conduire dans ses Etats.

"Il a demandé mille bourses pour paier
"quelque frais, quoi que je les fasse tous;
"au lieu de mille, j'en ai accordé douze
"cent; après les avoir tirées de la main
"du Serasquier de Bender, il en demande en"core mille autres, & ne veut point partir
"fous pretexte que l'escorte est trop petite,
"au lieu qu'elle n'est que trop grande pour
"passer par un pass ami.

" Je demande donc si c'est violer les lois de l'hospitalité, que de renvoier ce Prince; & si les Puissances étrangeres doivent m'ac-

" cuser

se cusier de violence de d'injustice, en cui qu'en soit réduit à le suive partir par sorce." Pont le Divan répondit que le Grand Sei-

gneur agilloit avec juffice.

Le Mouphey déclara que hospitalité n'est point de commande au Musulmans envers lés Insidéles, encore moins envers les ingents; ét il donna son Fetsa, espece de Mandement que accompagne presque totijours les ordres importans du Grand Seigneur: ces Fetsa sont névérés comme des oracles, quoique ceax dont ils émanent soient des esclaves du Sistan comme les autres.

L'ondre & le Fetfa farent portés à Bender par le Bonionk l'un aour grand musitre des écuries, & un Chisous Pacha premier Huisser. Le pacha de Bender reçut l'ordre chez le kam des Tartares, suffi-tôt il alla à Varnits demander si le Rol vouloit partir comme ami, en le réduire à exécuser les ordres du Sultan.

Charles XII. menacé n'étoit pas maître de La colere. Obeis à ton maître fi tu l'ofes. lui dit-il. & sors de ma presence. Le Pacha indigné s'en retourna au grand galop comre l'niage ordinaire des Turcs: en s'en retournant il rencontra Fabrice & lui cria totionra en courant; le Roi ne veut point écouter la raison, tu vas voir des choses bien étranges. Le jour même il retrancha les vivres au Roi. & lui dea sa garde de janissaires. Il sit dire aux Polonois & aux Cosaques qui étoient à Vartnitsa, que s'ils vouloient avoir des vivres. il falloit quitter le camp du roi de Suede. & venir se mettre dans la ville de Bender, sous la protection de la Porte. Tous obéirent. & laissérent le Roi réduit aux officiers de sa maison, & à trois cent Suedois, contre vingt mille Tartares, & as mille Turcs. Il n'y avoit

TROLDE SUEDE LIV. VI. 63

avoit plus de provision dans le camp pour les

hommes, ni pour les chevaux.

Le Roi ordonna qu'on tuât hors du camp à coup de fusil, vingt de cas beaux chevaux Arabes que le Grand Saigneur lui avoit envoiés, en disant: je ne veux ni de leurs pravisions, ni leurs chevaux; ce sut un régal pour les troupes Tartares, qui comme ou scair, trouvent la chair de cheval délicieuse. Cependant les Turcs & les Tartares investirent en un moment le petit camp du Roi.

Ce Prince sans s'étonner sit saire des retranchemens réguliers par ses trois cent Suedois: il y travailla lui-même: son Chancelier, son Tresorier, ses Secretaires, ses valets de chambre, tous ses domessiques aidoient à l'ouvrage. Les uns barricadoient les senêtres, les autres ensonçoient des solives derriere les

portes en forme d'arc-boutans.

Quand on eut bien barricadé la maison, & que le Roi eût fait le tour de ses prétendus retranchemens, il se mit à jouer aux échecs tranquillement avec fon favori Grothusen. comme si tout est été dans une securité profonde. Henrensement Fabrice, l'envoie de Holstein, ne s'étoit point logé à Varnits. mais dans un petit village entre Varnitsa & Bender, où demeuroit aussi monsieur Jessreis envoié d'Angleterre auprès du roi de Suede. Ces deux Ministres voïant l'orage prêt à éclater, prirent sur enx de se rendre médiateurs entre les Turcs & le Roi. Le Kam & sur tout le pacha de Bender, qui n'avoit nulle envie de faire violence à ce Monarque, reçurent avec empressement les offres de ces deux Ministres: ils eurent ensemble à Bender deux conférences, où affiltérent cet huissier du Sésail, & le grand maître des écuries, qui avoi-

## 64 HISTOIRE DE CHARLES XII.

ent aporté l'ordre du Sultan, & le Fetfa de

Mouphty.

\* Monsieur Fabrice leur avous que Sa Maiesté Suedoise avoit de justes raisons de croire qu'on vouloit le livrer à ses ennemis en Pologne. Le Kam, le Pacha & les autres jurérent sur leur barbe: & mettant leurs mains sur leurs têtes, prirent Dieu à temoin qu'ils détessoient une si horrible perfidie; qu'ils verseroient tout leur sang plutôt que de souffrir qu'on manquat seulement de respect au Roi en Pologne: ils dirent qu'ils avoient entre leurs mains les ambassadeurs Moscovites & Polonois: dont la vie leur répondoit du moindre affront qu'on oseroit faire au roi de Suede. Enfin ils se plaignirent amérement des soupcons outrageants que le Roi concevoit sur des personnes qui l'avoient si bien recu & si bien traité. Ouoique les sermens ne soient souvent que le language de la perfidie. M. Fabrice se laissa persuader par ces Barbares: il crut voir dans leurs protestations cet air de vérité que le mensonge n'imite jamais qu'imparfaitement. Il scavoit bien qu'il y avoit eu une secrette correspondance entre le Kam Tartare & le roi Auguste; mais il demeura convaincu qu'il ne s'étoit agi dans leur négociation, que de faire sortir Charles XII. des terres du Grand Seigneur. Soit que Fabrice se trompåt ou non, il les assura qu'il representeroit au Roi l'injustice de ces défiances: mais prétendez-vous le forcer à partir? ajouta-t-il: Oui, dit le Pacha, tel est l'ordre de notre Maître. Alors il les pria encore ue fois de bien considerer si cet ordre étoit de verser le sang d'une Tête couronnée: Oui, repliqua le Kam en colére, si cette Tête conronnée

<sup>\*</sup> Tout ce recit est rapporté par M. Fabrice dans ses lettres,

confonnée désobéit au Grand Seigneur dans

fon Empire.

"Cependant tout étant prêt pour l'assaut, la mort de Charles XII paroiffant inévitable: & l'ordre du Sultan n'étant pas positivement de le tuer en cas de résistance, le Pacha engagea le Kam à souffrir qu'on envoiat dans le moment un exprès à Andrinople où étoit alors le Grand Seigneur, pour avoir les derniers ordres de la Hautesse.

Monsieur Jeffreis, & M. Fabrice aiant obtenu ce peu de relache, courent en avertir le Roi: ils arrivent avec l'empressement de gens qui apportoient une nouvelle heureuse; mais ils furent très-froidement recus: il les apella médiateurs volontaires, & persista à soutenir que l'ordre du Sultan & le Fetfa du Moughtv étoient forgés, puisqu'on venoit d'envoïer demander de nouveaux ordres à la Porte.

Le ministre Anglois se retira, bien résolu' de ne se plus mêler des affaires d'un Prince si instexible: M. Fabrice aimé du Roi, & plus accoutumé à son humeur que le ministre Anglois, resta avec lui pour le conjurer de ne pas hazarder une vie si précieuse dans une oc-

cafion fi inutile.

Le Roi pour toute réponse, lui fit voir ses retranchemens, & le pria d'emploier sa médiation seulement pour lui faire avoir des vivres : on obtint aisément des Turcs de laisser passer des provisions dans le camp du Roi, en attendant que le courier fut revenu d'Andri-. nople.

Le Kam même avoit défendu à ses Tartares impatiens du pillage, de rien attenter: contre les Suedois jusqu'à nouvel ordre: de forte que Charles XII. sortoit quelquesois de for camp avec quarante chevaux, & couroit · TOME II.

## 66 HIPOIRE DE CHARLES XU.

au milieu des troupes Tartares qui lui laissoient respectueusement le passage libre: il marchoit même droit à leurs rangs, & ils s'ou-

vroient plutot que de resister.

Enfin l'ordre du Grand Seigneur étant venu, de passer au fil de l'épée tous les Suedois qui feroient la moindre résistance, & de ne pas épargner la vie du Roi: le Pacha eut la complaisance de montrer cet ordre à Fabrice, afin qu'il fît un dernier effort sur l'efprit de Charles. Fabrice vint faire aussi-tôt ce trifte raport. Avez-vous vu l'ordre dont. vous parlez? dit le Roi: Oui, répondit Fabrice; & bien dites-leur de ma part que c'est un second ordre qu'ils on suposé. & que ie ne veux point partir. Fabrice le jetta à les. pieds, se mit en colére, lui reprocha son opiniâtreté: tout fut inutile: retournez à vos Turcs, lui dit le Roi en souriant, s'ils m'attaquent je scaurai bien me défendre.

Le Chapelains du Roi se mirent aussi à genoux devant lui, le conjurant de ne pas exposer à un massacre certain les malheureux restes de Pultava, & sur tout sa personne sacrée; l'assurant de plus que cette résistance étoit injuste, qu'il violoit les droits de l'hospitalité, en s'opiniatrant à rester par force chez des étrangers qui l'avoient si long-tems & si genereusement secouru. Le Roi qui ne s'étoit point saché, contre Fabrice, se mit en colere contre ses, Prêtres, & leur dit qu'il les avoit pris pour faite, les prieres, & non pour lui dire leurs avis.

Le general Hord & le general Dardoff, dont le sentiment avoit toujours été de ne pas tenter un combat dont la suite ne pouvoit, être que suneste, montrérent au Roi leurs estomacs couverts de blessures reçues à son service; & l'assurant qu'ils étoient prêts do mourir

mourir pour lui; ils le supliérent que ce fût au moins dans une occasion plus nécessaire. le scai par vos biessures & par les miennes. leur dit Charles XII. que nous avons vaillamment combattu ensemble: vous avez fait votre devoir jusqu'à present, faites-le encore aujourd'hui. Il n'y eut plus alors qu'à obéir: chacun eut honte de ne pas chercher à mourfr avec le Roi. Ce Prince préparé à l'assaut se flattoit en secret du plaisir & de l'honneur de soutenir avec trois cens Suedois, les efforts de toute une armée. Il plaça chacun à fon' poste: son chancelier Mullern, le secretaire Emprelis & les clercs, devoient défendre la maison de la chancellerie: le baron Fief à latêre des officiers de la bouche étoit à un autre poste: les passreniers, les cuisiniers avoient un autre endroit à garder; car avec lui tout étoit soldat: il couroit à cheval de ses retranchemens à sa maison, promettant des récompenses à tout le monde, créasit des officiers. & assurant de faire capitaines les moindres valets qui combattroient avec courage.

On ne sut pas long-tems sans voir l'armée des Turcs & des Tartares qui venoient attaquer le petit retranchement avec dix pieces de canon & deux mortiers. Les queues de cheval stotoient en l'air; les clairons sonnoient, les cris de alla, alla, se faisoient entendre de tous côtés. Le baron de Grothusen remarqua que les Turcs ne méloient dans leurs cris aucune injure contre le Roi, & qu'ils l'apelloient seulement Demisbash, tête de ser. Aussitot il prend le parti de sortir seul sans armes des retranchemens; il s'avance dans les rangs des janissaires, qui presque tous avoient reçti de lui de l'argent; "Eh, quoi mes amis! leur dit-il "en propres mots, venez-vous massacrer trois

cent

"cent Suedois sans désense? vous braves ja"nissaires qui avez pardonné à cent mille Mos"covites, quand ils vous ont crié amman par"don. Avez vous oublié les biensaits que
"vouz avez reçus de nous? & voulez-vous
"affassiner ce grand roi de Suede que vous
"affassiner caprand roi de Suede que vous
"aimez tant, & qui vous a fait tant de libera"lités? Mes amis, il ne demande que trois
"jours; & les ordres du Sultan ne sont pas si
"severes qu'on vous les fait croire."

Ces paroles firent un effet que Grothusen n'attendoit pas lui-même. Les janissaires jurérent sur leurs barbes, qu'ils n'attaqueroient point le Roi, & qu'ils lui donneroient les trois jours qu'il demandoit. En vain on donna le signal de l'assaut; les janissaires loin d'obéir menacérent de se jetter sur leurs chess, si on n'accordoit pas trois jours au roi de Suede: ils vinrent en tumulte à la tente du Pacha de Bender, criant que les ordres du Sultan étoient suposés: à cette sédition inopinée le Pacha n'eût à oposer que la patience.

Il feignit d'être content de la genereuse résolution des janissaries; & leur ordonna de se retirer à Bender. Le kam des Tartares, homme violent, vouloit donner immédiatement l'assaut avec ses troupes; mais le Pacha qui ne prétendoit pas que les Tartares eussent seuls l'honneur de prendre le Roi, tandis qu'il seroit puni peutêtre de la désobéissance de ses janissaires, persuada au Kam d'attendre jusqu'au lendemain.

Le Pacha de retour à Bender affembla tous les officiers des janissaires & les plus vieux soldats: il leur lut & leur sit voir l'ordre positif du Sultan & le Fetsa du Mouphty.

Soixante des plus vieux qui avoient des barbes blanches vénérables, & qui avoient reçu mille presens des mains du Roi, proposérent, d'aller

d'aller eux-mêmes le fuplier de se remettre entre leurs mains, & de souffrir qu'ils lui servis-

sent de gardes.

Le Pacha le permit, il n'y avoit point d'expédient qu'il n'eût pris, plutôt que d'être réduit à faire uner ce Prince. Ces soixante vieillards allérent donc le lendemain matin à Varnitsa, n'aiant dans leurs mains que de longs bâtons blancs, seules armes des janissaires quand ils ne vont point au combat : car les Turcs regardent comme barbare la coutume des Chrétiens, de porter des épées en tems de paix, & d'entrer armés chez leurs amis & dans leurs Eglises.

Lls s'adressérent au baron de Grothusen & an chancelier Mullern: ils leur dirent qu'ils venoient dans le dessein de servir de fidéles gardes au Roi; & que s'il vouloit, ils le conduiroient à Andrinople, où il pourroit parler lei-même au Grand Seigneur. Dans le tems qu'ils faisoient cette proposition, le Roi lisoit des lettres qui arrivoient de Constantinople: & que Fabrice qui ne pouvoit plus le voir, lui avoit fait tenir secrettement par un janissaire. Elles étoient du comte Poniatosky, qui ne pouvoit le servir ni à Bender ni à Andrinople. étant retenu à Constantinople par ordre de la Porte depuis l'indiscrette demande des mille bourses. Il mandoit au Roi que les ordres du Sultan pour saisir ou massacrer sa personne Rosale en cas de résistance, n'étoient que trop réels; qu'à la verité le Sultan étoit trompé par ses Ministres, mais que plus l'Empereur étoit trompé dans cette affaire, plus il vouloit être obéi; qu'il falloit céder au tems, & plier sous la necessité: qu'il prenoit la liberté de lui conseiller de tout tenter auprès des Ministres par la voie des négociations : de ne point mettre de l'inslexibilité, où il ne falloit que de la Е 3 douceur donceur. & d'attendre de la politique & du tems le remede à un mal que la violence aigriroit sans ressource.

Mais ni les propositions de ces vieux janissaires, ni les lettres de Poniatosky, ne purent donner seulement au Roi l'idée qu'il pouvoir fléchir fans deshonneur. Il aimoit mieux mourir de la main des Turcs, que d'être en quel. nue sorte leur prisonnier! il renvoia ces ianissaires sans les vouloir voir; leur sit dire que s'ils ne se retiroient, il leur seroit couper la barbe, ce qui est dans l'Orient le plus outrageant de tous les affronts.

Ces vicillards remplis de l'indignation la plus vive, s'en retournérent en criant, à la tête de fer! puisqu'il veut perir qu'il perisse. Ils vinrent rendre compte au Pacha de leur commisfion, & aprendre à leurs camarades à Bender l'étrange reception qu'on leur avoit faite. Tous jurérent alors d'obeir aux ordres du Pacha sans délai, & eurent autant d'impatience d'aller à l'assaut qu'ils en avoient en peu le jour pré-

cedent.

L'ordre est donné dans le moment : ils marchent aux retranchemens: les Tartages les attendoient déja & les dix canons commençoient

à tirer.

Les janissaires d'un côté & les Tartares de l'autre, forcent en un instant ce petit camp; à peine vingt Suedois tirérent l'épée, les trois cent soldats furent envelopés & faits prisonniers sans résistance: le Roi étoit alors à cheval entre la maison & son camp avec les generaux Hord, Daldorf & Sparre: voiant que tous ses soldats s'étoient laissés prendre en sa presence, il dit de sang froid à ces trois Officiers; allons défendre la maison: nous combattrons, ajouta t-il en souriant, pro pris & focis. Auffi-

me

Auffi-tôt if galope avec oux vers cette mai-In où il avoit mis environ quarante domestiques en sentinelle. & qu'on avoit fortifié du

mieux qu'on avoit pu.

Ces Generaux tout accoutumés qu'ils étoient à l'opiniatre intrépidité de leur Maître, ne pouvoient se lasser d'admirer qu'il voulût de sang froid, & en plaisantant, se défendre contre dix canons & toute une armée : ils le suivent avec quelques gardes, & quelques domestiques qui

faisoient en tout vingt personnes.

Mais quand ils furent à la porte, ils latrouvérent assiégée de janissaires; déja même près de deux cent Turcs ou Tartares étoient entrés par une fenêtre. & s'étoient rendus maîtres de tous les apartemens, à la réserve d'une grande salie où les domestiques du Roi s'étoi-Cette salle étoit heureusement ent retirés. près de la porte par où le Roi vouloit entrer avec sa petite troupe de vingt personnes: il s'étoit jetté en bas de son cheval le pistoler & l'épée à la main, & sa suite en avoit fait autant.

Les ianissaires tombent sur lui de tous côtés: ils étoient animés par la promesse qu'avoit fait le Pacha de huit ducats d'or à chacun de ceux qui auroient seulement touché son habit, en cas qu'on pût le prendre. Il blessoit, il tuoit tous ceux qui s'aprochoient de sa personne: Un janissaire qu'il avoit blessé, lui apuia son mousqueton sur le visage; si le bras du Turc n'avoit fait un mouvement cause par la foule qui alloit & qui venoit comme des vagues, le Roi étoit mort: la balle glissa sur son nez lui emporta un bout de l'oreille. & alla casser le bras au general Hord, dont la destinée étoit d'être toûjours biessé à côté de son Maître. E 4

## 72 HISTOIRE DE CHARLES XII.

Le Roi enfonça son épée dans l'estomec du janissaire; en même tems ses domessiques qui étoient ensermés dans la grande salle en ouvrent la porte : le Roi entre comme un trait suivi de sa petite troupe: on referme la porte dans l'instant, & on la barricade avec tout ce qu'on peut trouver.

Voilà Charles XII. dans cette salle enfermé avec toute sa suite qui consistoit en près de soixante hommes, Officiers, gardes, secretaires, valets de chambre, domestiques de

toute espece.

Les janissaires & les Tartares pilloient le reste de la maison, & remplissoient les apartemens: Allons un peu chasser de chez moi ces barbares, dit-il; & se mettant, à la tête de son monde, il ouvre lui-même la porte de la salle qui donnoit dans son apartement à coucher; il entre & sait seu sur ceux qui pilloient.

Les Turcs chargés de butin, épouvantés de la subite aparition de ce Roi qu'ils étoient accoutumés à respecter, jettent leurs armes, sautent par la senêtre, ou se retirent jusques dans les caves; le Roi prositant de leur desfordre, & les siens animés par le succès, pour-suivent les Turcs de chambre en chambre, tuent ou blessent ceux qui ne suient point, & en un quart d'heure nettoient la maison d'enenemis.

Le Roi aperçut dans la chaleur du combat deux janissaires qui se cachoient sous son lit; il en tua un d'un coup d'épée, l'autre lui demanda pardon en criant amman. Je te donne la vie, dit le Roi au Turc, à condition que tu iras faire au Pacha un sidéle recit de ce que tu as vû: Grothusen servoit d'interpréte à ces paroles; le Turc promit aisément ce qu'on voulut.

ROI DE SUEDE. LIV. VI. 73

voulut, & on lui permit de fauter par la fenêtre comme les autres.

Les Suedois étant enfin maîtres de la maifon, refermérent & baricadérent encore les fenêtres. Ils ne manquoient point d'armes; une chambre basse pleine de mousquets & de poudre avoit échapé à la recherche tumultuense des janissaires; on s'en servit à propos: les Suedois tiroient à travers les senêtres presque à bout portant sur cette multitude de Turcs, dont ils tuérent deux cent en moins d'un demi quart d'heure.

Le canon tiroit contre la maison; mais les pierres étant fort molles, il ne faisoit que des

trous & ne tenversoit rien.

Le kam des Tartares & le Pacha qui vonloient prendre le Roi en vie, honteux de perdre du tems, du monde, & d'occuper une armée entiere contre soixante personnes, jugérent à propos de mettre le feu à la maison pour obliger le Roi de se rendre. Ils firent lancer fur le toit, contre les portes, & contre les fenêtres, des fleches entortillées de méches allumées; la maison sut en slammes en un moment. Le toit tout embrasé étoit prêt à fondre sur les Suedois. Le Roi donna tranquillement ses ordres pour éteindre le feu. Tronvant un petit baril plein de liqueur; il prend le baril lui-même, & aidé de deux Suedois, il le jette à l'endroit où le feu étoit le plus violent: il se trouva que ce baril étoit rempli d'eau-de-vie; mais la précipitation inséparable d'un tel embaras, empêcha d'y penser. L'embrasement redoubla avec plus de rage; l'apartement du Roi étoit consumé, la grande salle où les Suedois se tenoient, étoit remplie d'une fumée affreuse, mêlée de tourbillons de feu qui entroient par les portes des aparte-

## 74 Histoike de Charles XII.

mens voilins: la moine du toit étoit abinée dans la maison même, l'autre tomboit en de-

hors en éclarant dans les flammes.

Un garde nomme Walberg osa dans cette extremite crier qu'il falloit se rendre: Voita un étrange homme, dit le Roi, qui s'imagine, qu'il n'est pas plus beau d'être bruse que d'être prisonnier. Un autre garde nommé Rosen s'avisa de dire, que la masson de la Chancellerie, qui n'étoit qu'à cinquante pas avoit un toit de pierre, & étoit à l'épreuve du seu; qu'il falloit faire une sortie, gagner cette maison & s'y désendre. Voilà un vrai Suedois, s'écria le Roi: il embrassa ce garde; le créa Gosonel sur le champ. Allons mes amis, dit-il, prenez avec vous le plus de poudre & de plomb que vous pourez, & gagnons la Chancellerie

l'épée à la main.

Les Turcs qui cependant entouroient cette maison toute embrasse, voioient avec une admiration mêlée d'épouvante, que les Suedois n'en sortoient point; mais leur étonnement fut encore plus grand, lorsqu'ils virent ouvrir les portes, & le Roi, & les liens fondre fur eux en desesperés. Charles & ses principaux Officiers étoient armés d'épées & dè piltolets: chacun tira deux coups à la fois à l'instant que la porte s'ouvrit: & dans le même clin d'œil jettant leurs pistolets & s'armant de leurs épées, ils firent reculer les Turcs plus de cinquante pas; mais le moment d'après, cette petite troupe fut entourée; le Roi qui étoit en bottes selon sa coûtume. s'embarassa dans ses éperons, & tomba: vingtun janissaires se jettent aufsi-tot sur lui, le defarment, & l'emménent au quartier du Pacha, les uns le tenant sous les bras, & les autres fous

ROI DE SUEDE. LIV. VI.

fous les jambes, comme on porte un malade

que l'on craint d'incommoder.

An moment que le Roi se vit sais, la violence de son tempérament & la suraur toà un combat si long & si terrible, avoient dû le mettre, firent place tout à coup à la douceur & à la tranquilité. Il ne lui échapa pas un mot d'impatience, pas un coup d'œil de colere. Il regardoit les janissaires en souriant, & ceux-ci le portoient en criant, alla, avec une indignation mêlée de respect. Ses Officiers surent pris au même tems & dépouillés par les Turcs & par les Tartares: ce sut le 12. Février de l'an 1713. qu'arriva cet étrange événement qui eut encore des suites singulieres.

Fin da fundase Liure.

HISTOIRE

## HISTOIRE

DE

# CHARLES XII.

ROIDE SUEDE.

#### ARGUMENT.

Les Turcs transferent Charles à Demir-tocea:
Le Roi Stanislas est pris dans le même tems:
Action bardie de M. de Villelongue: Révolutions dans le sérail: Batailles données en
Poméranie: Altena brûlé par les Suedois:
- Charles part ensin pour retourner dans les
Etats: Sa maniere étrange de voiager: Son
arrivée à Stralsund: État où étoit alors
l'Europe: Disgraces de Charles: Succès de
Pierre le Grand: Son triomphe dans Petersbourg.

E pacha de Bender attendoit Charles gravement dans sa tente, aïant près de lui Marco un interpréte: Il reçut ce Prince avec un profond respect, & le suplia de se reposer sur un sopha; mais le Roi ne prenant

prenant pas seulement garde aux civilités du

Turc, se tint debout dans la tente.

Le Tout-Puissant soit beni, dit le Pacha, de ce que ta Majesté est en vie: mon desespoir est amer d'avoir été réduit par ta Maiesté à executer les ordres de sa Hautesse. Le Roi fâché seulement de ce que ses trois cene soldats s'étoient laissés prendre dans leurs retranchemens, dit au Pacha: Ah! s'ils s'étoient défendus comme ils devoient, on ne nous auroit pas forcés en dix jours. Hélas! dit le Turc, voilà du courage bien mal emploié. Il fit reconduire le Roi à Bender sur un cheval richement caparaconné. Ses Suedois étaient ou tués ou pris; tout son équipage, ses meubles, ses papiers, ses hardes les plus necessaires pillées ou brûlées: on voïoit sur les chemins, les officiers Suedois presque nuds, enchaînés deux à deux, & suivant à pied des Tartares ou des janissaires. Le Chancelier. les Generaux n'avoient point un autre sort: ils étoient esclaves des Soldats à qui ils étoiene échus en partage.

De tous ces prisonniers celui qui eut la destinée la plus funeste, fut ce jeune Federic, premier valet de chambre du Roi qui lui avoit sauvé la vie à Pultava, & qui secondant la hardiesse du comte Poniatosky avoit conduit son Maître au milieu des ennemis victorieux, l'espace de trois grands milles. Federic soutint à l'action de Bender la réputation qu'il avoit acquise à Pultava: il combattit toûjours près de Charles, & ne sut pris qu'après avoir tué douze Turcs de sa main. Il avoit la réputation d'égaler le roi Auguste par la force du corps: ces dons extraordinaires de la nature étoient joints en lui à une très-grande beauté qui sut la cause de sa sin malheureuse.

Plusieurs

Pinsieurs Tartares se disputérent sa prise. Ces barbares enivrés de la fureur du combat & d'une passion odieuse, ne pouvant convenir entr'eux à qui apartiendroit cette proie, coupérent Federic à coups de sabre par le milieu du corps.

Himaeil Pacha agant conduit Charles XII. dans son sérail de Bender, lui céda son apartement & le fit servir en Roi, non sans prendre la précaution de mettre des janissaires en sentinelle à la porte de la chambre. On lui prépara en lit; mais il se jetta tout botté sur un fopha, & dormit profondément. Un Officier oni se tenoit debout auprès de lui, lui couvrit la têre d'un bonnet que le Roi jetta en se réveillant de son premier sommeil: & le Turc voioit avec étonnement un Souverain qui couchoit en bottes & nue tête. Le lendemainmarin Ismaël introduisit Fabrice dans la chamhre du Roi. Fabrice trouva ce Prince avec ses habits déchirés, ses bottes, ses mains, & toute sa personne couvertes de sang & de poudre, les sourcils brûlés, mais l'air serain dans cet état affreux. Il se jetta à genoux devant Ini fans pouvoir proferer une parole: raffuré bien-tôt par la maniere libre & douce dont le Roi lui parloit, il reprit avec lui sa familiarité ordinaire. & tous deux s'entretinrent en riant du combat de Bender. On prétend, dit Fabrice, que Votre Majesté a tué vint janissaires de sa main. Bon, bon, dit le Roi, on augmente tobjours les choses de la moitié. Au milieu do cette conversation, le Pacha presenta su Roi son favori Grothusen, & le coloneti Ribbins qu'il avoit en la generosité de racheter à ses dépens. Fabrice se chargea de la rancon des autres prisonniers.

Jesseis, l'envoié d'Angleterre, se joignit à lui pour sousuit à cette dépense. La Mo-

traie ce gentilhomme François, que la curiofité avoit amené à Bender, & qui a écrit una partie des événemens que l'on raporte, donna aussi ce qu'il avoit: ces Etrangers assistés den soins, & même de l'argent du Pacha rachetérent non-seulement les Officiers, mais encore leurs habits des mains des Turcs & des Tartares.

Dés le lendemain on conduist le Roi prisonnier dans un chariot couvert d'écarlate sur
le chemin d'Andrinople; son tresorier Grothusen étoit avec lui: le chancelier Mullern,
& quelque Officiers suivoient dans un autre
char: plusieurs étoient à cheval, & lors qu'ils,
jettoient les yeux sur le chariot où étoit le
Roi, ils ne pouvoient retenir leurs larmes.
Le Pacha étoit à la tête de l'escorte; Fabrica
lui representa qu'il étoit honteux de laisser le,
Roi sans épée, & le pria de lui en donner,
une: Dieu m'en préserve, dit le Pacha, il
voudroit nous en couper la barbe: cependant
il la lui rendit quelques heures après.

Comme on conduisoit ainsi prisonnier & desarmé ce Roi, qui peu d'années auparavant avoit donné la loi à tant d'Etats, & qui s'étoit vû l'arbitre du Nord & la terreur de l'Europe; on vit au même endroit un autre exemple de

la fragilité des grandeurs humaines.

Le roi Stanifias avoit été arrêté sur les terres des Turcs, & on l'amenoit prisonnier à Bender dans le tems même qu'on transferois

Charles XII.

Stanislas n'étant plus soutenu par la main qui l'avoit fait Roi, se trouvant sans argent de par conséquent sans parti en Pologne, s'étoit retiré d'abord en Pomeranie. & ne pouvant plus conserver son roisume, il avoit désendu autant

#### SO HISTOIRE DE CHARLES XIL

autant qu'il l'avoit pû, les Etats de son bienfaicteur.

Il passa même en Suede pour précipiter le seconrs dont on avoit besoin dans la Livonie & dans la Pomeranie. Enfin aïant fait tout ce qu'on devoit attendre de l'ami du roi de Suede, & lutté contre la mauvaise fortune. il ne songea qu'à ceder une Couronne qu'il ne pouvoit plus garder. Il en conféra avec Flemming, ce premier Ministre du roi Auguste qui lui devoit tant, & qui lui promit des conditions avantageuses, finon par reconnoissance, au moins par honneur, ou ce qui est

plus vrai-semblable, pour le tromper.

Mais Stanislas ne pouvoit avec bienseance abdiquer sans le consentement de Charles, une Couronne qu'il lui devoit. Il lui écrivit donc d'abord à Bender, pour le prier d'agréer une abdication devenue necessaire par les conjonctures, & glorieuse par ses motifs: il le prioit de ne plus sacrifier ses vrais intérêts pour la canse d'un ami malheureux qui ne pensoit plus qu'à se sacrifier lui-même au repos public. Charles XII. recut ces lettres à Varnitsa. dit en colere au courier en presence de plusieurs témoins; s'il ne veut pas être Roi, j'en sçanrai bien faire un autre. Stanislas espera que sa presence feroit plus d'effet que ses lettres; il partit donc lui-même avec le baron de Sparre. qui depuis a été ambassadeur de Suede en France: il quitta son habit Polonois, de peur d'être reconnu sur la route: il passa par les frontieres de la Hongrie & de la Transilvanie, craignant toûjours d'être arrêté par tout sur les chemins: il ne se crut en sureté que quand il se vit enfin en Moldavie, à Yassi sur les terres des Turcs, près de cet endroit où le Czer. avoit à peine échapé de leurs mains : ce fut

## ROI DE SUEDE. LIV. VII. 84

à Yassi même qu'on l'arrêta. On lui demanda qui il étoit: il se dit Suedois, chargé d'une commission à Bender pour le roi de Suede, s'assurant qu'à ce nom seul les Turcs le laisseroient aller avec honneur: il étoit bien éloigné de soupconner ce qui se passoit alors.

On se saisit de sa personne dès qu'il eut prononcé qu'il étoit Suedois, & on le conduisit prisonnier sur le chemin de Bender. On aprit bien-tôt qui il étoit: la nouvelle en vint au Pacha, dans le tems qu'il accompagnoit le chariot du roi de Suede: le Pacha le dit à Fabrice: celui-ci s'aprochant du chariot de Charles XII. lui aprit qu'il n'étoit pas le seul Roi prisonnier entre les mains des Turcs. & que Stanislas étoit à quelques milles de lui, conduit par des soldats. Courez à lui, mon cher Fabrice, lui dit Charles, sans se déconcerter d'un tel accident : dites-lui bien qu'il ne fasse iamais de paix avec le roi Auguste; & assurez-le que dans peu nos affaires changeront. Telle étoit l'inflexibilité de Charles dans ses opinions, que tout abandonné qu'il étoit en Pologne, tout poursuivi dans ses propres Etats. tout captif dans une litiére Turque, conduit prisonnier sans scavoir où on le menoit; il comptoit encore sur sa fortune, & esperoit toliours un secours de cent mille hommes de la Porte Ottomane. Fabrice courut s'acquitter de sa commission, accompagné d'un janissaire, avec la permission du Pacha. Il trouva à quelques milles le gros de soldats qui conduisoit Stanislas: il s'adressa au milieu d'eux à un cavalier vêtu à la Françoise & assez mal monté, & lui demanda en Allemand où étoit le roi de Pologne: celui à qui il parloit étoit Stanislas lui-même qu'il n'avoit pas reconnu? sous ce déguisement: Eh quoi! dit le Roi.

#### 82 Histoire de Gnarles XII.

ne vons souvenez-vons donc plus de moi & Alors Fabrice lui aprit le triste érat où étoit le roi de Suede, & la fermeté inébranlable, mais inutile de ses desseins.

Quand Stanislas sut près de Bender, le Pacha qui revenoir, après avoir accompagné. Charles XII. quelques milles, envoia au roi Polonois un cheval Arabe avec un harnois

magnifique.

Il fut reçu dans Bender au bruit de l'artillerie, & à la liberté près qu'il n'eut pas d'abord, il n'eut point à se plaindre du traitement qu'on lui sit. Cependant on conduisoit Charles sur le chemin d'Andrinople. Cette ville étoit déja templie du bruit de son combat. Les Turcs le condamnoient & l'admiroient; mais le Divan irrité menaçoit déja de le releguer dans une isse d'Archipel.

Monsieur Desaieurs qui auroit psi prendre son parti, & empêcher qu'on ne s'ît cet asfront aux rois Chrétiens, étoit à Constantinople, aussi-bien que monsieur de Poniatosky, dont on craignoit tossiours le génie sécond en ressources. La plupart des Suedois ressés dans Andrinople étoient en prison; le trône du Sultan paroissoit inaccessible de tous côtés

aux plaintes du roi de Suede.

Le marquis de Fierville envoïé secrettement de la part de la France auprès de Charles à Bender, étoit pour-lors à Andrinople. Il osa imaginer de rendre service à ce Prince dans le teins que tout l'abandonnoit ou l'oprimoit. Il fut heureusement secondé dans ce dessein par un gentilhomme François, d'une ancienne maison, nommé de Villelongue, homme intrépide qui n'aïant pas alors une fortune selon son courage, & charmé d'ailleurs de la réputation du roi de Suede, étoit venu chez les

Turcs

Turcs dans le dessein de se mettre au service de ce Prince.

Monsieur de Fierville avec l'aide de ce jeune homme, écrivit un memoire au nom du roi de Suede, dans lequel ce Monarque demandoit vengeance au Sultan de l'insulte saite en sa personne à toutes les têtes couronnées, & de la trahison vraie ou fausse du kam & du

pacha de Bender.

On y accusoit le Visir & les autres Ministres d'avoir été corrompus par les Moscovites, d'avoir trompé le Grand Seigneur, d'avoir empêché les lettres du Roi de parvenir jusqu'2 fa Hautesse, & d'avoir par ses artisses arraché du Sultan cet ordre si contraire à l'hospitalité Musulmane, par lequel on avoit violé le droit des nations, d'une maniere si indigne d'un grand Empereur, en attaquant avec vinge mille hommes un Roi qui n'avoit pour se défendre que ses domestiques, & qui comptoit sur la parole facrée du Sultan.

Quand ce memoire fut écrit, il fallut le faire traduire en Turc, & l'écrire d'une écriture particuliere sur un papier fait exprès, dont on doit se servir pour tout ce qu'on presente

au Sultan.

On s'adressa à quelques interpretes Francois qui étoient dans la ville; mais les assaires du roi de Suede étoient si desesperées, & le Vissir déclaré si ouvertement contre lui, qu'aucun interprete n'osa seulement traduire l'écrit de M. de Fierville. On trouva ensin un autre étranger dont la main n'étoit point connue à la Porte, qui moiennant quelque récompense, & l'assurance d'un secret prosond, traduist le memoire en Turc, & l'écrivit sur le papier convenable: le Baron d'Arvidson Officier des troupes de Suede, contresit la signature du

Roi: Fierville qui avoit le sceau Roial l'aposa à l'écrit, & on cacheta le tout avec les armes de Suede. Villelongue se chargea de remettre lui-même ce paquet entre les mains du Grand Seigneur, lors qu'il iroit à la Mosquée selon la coutume. On s'étoit déja servi d'une pareille voie pour presenter au Sultan des memoires contre ses Ministres. Mais cela même rendoit le succès de cette entreprise plus difficile, & le danger beaucoup plus grand.

Le Visir qui prévoioit que les Suedois demanderoient justice à son Maître, & qui n'étoit que trop instruit par le malheur de ses prédecesseurs, avoit expressément désendu qu'on saissat aprocher personne du Grand Seigneur, & avoit ordonné sur tout qu'on arrêtat tous ceux qui se presenteroient auprès de la Mos-

quée avec des placets.

Villelongue sçavoit cet ordre, & n'ignoroit pas qu'il y alloit de sa tête. Il quitta son habit stanc, prit un vêtement à la Gréque; & aïant caché dans son sein la lettre qu'il vou-loit presenter, il se promena de bonne heure près de la Mosquée où le Grand Seigneur devoit aller. Il contrest l'insensé, s'avança en dansant au milieu de deux haies de janissaires, entre lesquelles le Grand Seigneur alloit passer: il laissoit tomber exprès quelques pieces d'argènt de ses poches pour amuser les gardes.

Dès que le Sultan aprocha, on voulut faire retirer Villelongue; il se jetta à genoux & se debattit entre les mains des janissires: son bonnet tomba; de grands cheveux qu'il portoit, le firent reconnoître pour un Franc. Il reçut plusieurs coups, & sut très-maltraité: le Grand Seigneur qui étoit déja proche, entendit ce tumulte & en demanda la cause. VIllelongue lui cria de toutes ses forces, ammas!

ansman! misericorde! en tirant la lettre de son sein. Le Sultan commanda qu'on le laissat aprocher; Villelongue court à lui dans le moment, embrasse son étrier & lui presente l'éerit, en lui disant Sued Krall dan, c'est le roi de Suede qui te le donne. Le Sultan mit la lettre dans son sein & continua son chemin vers la Mosquée. Cependant on s'assure de Villelongue, & on le conduit en prison dans les bâtimens exterieurs du sérail.

Le Sultan au sortir de la Mosquée après avoir lû la lettre, voulut lui-même interroger le prisonnier. Il quitta l'habit impérial. comme aussi le turban particulier qu'il porte, & se déguisa en officier des janissaires, ce qui lui arrive assez souvent : il amena avec lui un vieillard de l'isse de Malthe qui lui servit d'interpréte. A la faveur de ce déguisement, Villelongue jouit d'un honneur qu'aucun ambassadeur Chrétien n'a jamais eu: il eut tête à tête une consérence d'un quart d'heure avec l'empereur Turc. Il ne manqua pas d'expliquer les griefs du roi de Suéde, d'accuser les Ministres, & de demander vengeance avec d'autant plus de liberté, qu'en parlant au Sultan même, il étoit censé ne parler qu'à son égal. H avoit reconnu aisément le Grand Seigneur malgré l'obscurité de la prison; & il n'en fut que plus hardi dans la conversation. Le prétendu officier des janissaires dit à Villelongue ces propres paroles: Chretien, assure-toi que le Sultan mon maître a l'ame d'un Empereur: & que si ton roi de Suede a raison, il lui fera iustice. Villelongue fut bien-tôt élargi; on vit quelques semaines après un changement fubit dans le sérail, dont les Suedois attribuérent la cause à cette unique conférence. Le Mouphty fut déposé; le kam des Tartares cailé .. 1 ...

exilé à Rhodes, & le Sérasquier pacha de Bena der relégué dans un isse de l'Archipel.

La Porte Ottomane est si sujette à de pareila origes, qu'il est bien difficile de décider si en effet le Sultan voulut apaiser le roi de Suede par ces sacrisices. La maniere dont ce Prince sut traité ne prouve pas que la Porte s'em-

pressat beaucoup à lui plaire,

Le favori Ali Coumourgi fut soupçonné d'avoir fait seul tous ces changemens pour ses
intérêts particuliers. On dit qu'il sit exster
le kam de Tartarie & le sérasquier de Bender,
sous prétexte qu'ils avoient délivré au Roi jes
douze cent bourses malgré l'ordre du Grand
Seigneur. Il mit sur le trône des Tartares le
fils du Kam déposé, jeune homme de son âge,
qui aimoit peu son pere, & sur lequel Ali Coumourgi comptoit beaucoup dans les guerres
qu'il médiroit. A l'égard du grand Visir Jussuf, il ne sut déposé que quelques semaines
après; & Soliman Pacha eut le titre de premier Visir.

Je suis obligé de dire que M. de Villelongue & plusieurs Suedois m'ont assuré que la simple lettre presentée au Sultan au nom du Roi, avoit causé tous ces grands changemens à la Porte; mais M. de Fierville m'a de son côté assuré tout le contraire. J'ai trouvé quelquesois de paseilles contrarietés dans les mémoires que l'on m'a consiés. En ce cas tout ce que doit faire un historien, c'est de conter ingénûment le fait, sans vouloir pénétrer les motifs, & de se borner à dire précisément ce qu'il sçait, an lieu de deviner ce qu'il ne scait pas.

Cependant on avoit conduit Charles XII. dans le petit château de Demirtash auprès d'Andrinople. Une foule innombrable de Tarcs s'étoit rendue en cet endroit pour voir

arriver

arriver ce Prince: on le transporta de son chariot au château sur un Sopha; mais Charles pour n'être point vû de cette mukitude, se mit un carreau sur la tête.

La Porte se sit prier quelques sours de souffrir qu'il habitât à Demotica, petite ville a six lieues d'Andrinople, près du sameux sieuve Hebrus, aujourd'hui apellé Marizza. Coumourgi dit au grand Visir Soliman: Va, sais aventir le roi de Suede, qu'il peut rester à Demotica toute sa vie: je te répons qu'avant un an il demandera à s'en aller de lus-même; music sur tout ne lui sais point tenir d'argent.

Ainsi on transfera le Roi à la petite ville de Demoties, où la Porte lui assigna un Thaim considérable de provisions pour lui & pour sa suite, on lui accorda seulement vingt-cinq écus par jour en argent, pour acheter du co-zinon & du vin, deux sortes de provisions que les Tores ne sournissent pas: mais la bourse de zinq cens écus par jour qu'il avoit à Bender: sui sot retrancliée.

A peine fut-il à Demotica avec sa petite dour, qu'on déposa le grand Visir Soliman. Sa place sut donnée à ibrahim Molla, sier, brave & grassier à l'excès. Il n'est pas int-tile de sçavoir son histoire, asin que l'on connoisse prus particuliérement tous ces Vice-rois de l'Empire Ottoman, dont la sottune de

Charles à si long-tems dépendu.

Il avoit été simple matelot à l'avenement du Sultan Akmet troisième: cet Empereur se déguisoit souvent en homme privé, en Iman, on en Dervis: il se glissoit le soir dans les casses de Constantinople, de dans les lieux publics, pour entendre ce qu'on disoit de lui, de pour recuellis par lui-même les sentiments du peuple. Il entendit un jour ce matelot F 4 qui

qui se plaignoit de co que les veisseux Turas ne revenoient jamais avec des priles, de qui juroit que s'il ésoit capitaine de vaisseau, il ne rentreroit ismais dans le port de Constantinople sans ramener avec lui quelque bâtiment des infidéles. Le Grand Seigneur ordonna des le lendemain qu'on lui donnat un vaisseau à commander. & qu'on l'envoiat en course. Le nouveau capitaine revint quelques jours après avec une barque Maltaile, de une galione de Gennes. Au bout de deux ans on le sit capitaine general de la mer, & enfin grand Des qu'il fut dans se poste il cent Vifir. pouvoir se passer du favori; & pour se rendre mécessaire, il projetta de faire la guerre aux Moscovites: dans cette intention il fit dresser uue tente près de l'endroit où demeuroit le roi de Suede.

Il invita ce Prince à l'y venir trouver saves le nouveau kam des Tattares & l'ambassadent de France. Le Roi d'autant plus altier on'il étoit malheureux, regardoit comme le plus sensible des affronts qu'un sujet osat l'envoier chercher: il ordonna à fon chancelier Mullern d'y aller à sa place: & de peur que les Turcs ne ini manquassent de respect, & ne le forcassent à commettre sa dignité; que Prince extrême en tout se mit au lit, & resolut de n'en pas sortir taut qu'il seroit à Démoties. Il resta dix mois couché, seignant d'être malade: le chancelier Mullern, Grothusen, & le colonel Dubens étoient les seuls qui matte geassent avec lui. Ils n'avoient aucune des commodités dont les Francs se servent : tout avoit été pillé à l'affaire de Bender; de sorte qu'il s'en falloit bien qu'il y eut dans leurs repas de la pompe & de la délicatesse: ils se servoient eux-mêmes; & ce sus le chancelier Mullern

Ja 🐪 🗼

Mullern qui sit pendant tout ce tems la fonction de cuissier.

Tandis que Charles XII. passoit sa vie dans son lit, il aprit la desolation de toutes ses Pro-

vinces situées hors de la Suéde.

Le general Steinbok illustre pour avoir chasse les Danois de Scanie, & pour avoir vainca deurs meilleures troupes avec des passans, sousint encore quelque tems la réputation des armes Suedoises. Il désendit autant qu'il pût la Pomeranie & Brême, & ce que le Roi possedois encore en Allemagne: mais il ne pût empêcher les Saxons & les Danois réunis de passer l'Elbe, & d'assiéger Stade ville forte & considérable, située près de ce sieuve dans le duché de Brême: la ville sut bombardée & réduite en cendres, & la garnison obligée de se rendre à discrétion avant que Steinbok pût s'avancer pour la secourir.

Ce general qui avoit environ douze mille hommes, dont la moitié étoit cavalerie, pour-fuivit les ennemis qui étoient une fois plus forts, les obligea de repasser l'Eibe, & les atteignit enfin dans le duché de Mekelbourg près d'un lieu nommé Gadebush, & d'une petite rivière qui porte ce nom: il arriva vis-à-vis des Saxons & des Danois le 20. Décembre 1712, il étoit séparé d'eux par un marais. Les ennemis campés derrière ce marais étoient apuiés à un bois: ils avoient l'avantage du nombre & du terrain; & on ne pouvoit aller à eux qu'en traversant le marécage sous le seu de leur artillerie.

Steinbok passe à la tête de ses troupes, arsive en ordre de bataille, & engage un des combats des plus sanglants & des plus acharnés qui le succere donné entre ces deux nations sisales. Après trois heures de cette mélée si vive, les Danois & les Saxons surent ensoncés, & entrérent le champ de bataille.

# 90 Histoire de Charles XII.

Un fits du roi Auguste & de la comtelle de Konismar, connu sous le nom du comite de Saxe, fit dans cette batalile fon apremillage de l'art de la guerre. C'est ce même comte de Saxe qui eut depuis l'honneur d'être Elu. quoique fans aucun effer, duc de Curlande, & à qui il n'a manqué que la force pour jouit du droit le plus inconsellable qu'un homme puisse jamais avoir fur une Souversinere, je veux dire les luffrages unanimes du pouple. Il commandoit un régiment à Gudebun, & y eut un cheval tue fous lui: je lui ai entenda dire que les Suedois gardérent toujours leurs rangs: & que même après que la victoire fut décidée; les premiers rangs de ces braves troupes arant à leurs pieds leurs ennemis morts. il n'y eut pas un soldat Suédois qui osat seulement le baisser pour les dépouiller, avant que la priere eut été faite fur le champ de bataffee. zant ils étoient inébraniables dans la difcipline severe à laquelle leur Roi les avoit acconzumés.

Steinbok après cette victoire le fouvenant que les Danois avoient mis Stade en cendres. alla s'en venger for Altena, qui apartient au roi de Dannemark. Altena est au desses de Hambourg, sur le ssenve de PElbe qui peut aporter dans son port d'assez gres vailleaux. Le Roi de Dannemark favorisoit cette ville de beaucoup de priviléges: son dessein étoit d'y établir un commerce florissant : dela même l'industrie des Altenois encouragée par les fages vues du Roi, commençoit à mettre feur ville au nombre des villes commercantes & tiches. Hambourg en concevoir de la jalousie, & ne souhaitoit rien tant que sa destruction. Dès que Steinbok fut à la vue d'Altena, Renvoia dire par un trompétte aux habitans, qu'ils eoffent

enssent à se retirer avec ce qu'ils pourroient emporter d'effets, & qu'on alloit détruire seur

ville de fand en comble.

Les Magistrats vinrent se jetter à ses pieds, & offrirent cent mille écus de rançon. Steinbok en demanda deux cent mille: les Altenois supliérent qu'il leur sût permis au moins d'envoier à Hambourg où étoient leurs correspondances, & assurérent que le lendemain ils aporteroient cette somme: le general Suedois répondit qu'il falloit la donner sur l'heure, ou qu'on alloit embraser Altena sans délai.

On disoit que les Hambourgeois avoient donné secrettement à Steinbok une grosse somme, pour acheter la ruine de cette ville qui leur faisoit onabrage; & que Steinbok dans cette sévésité satisfaisoit également ses intérêts,

Le vengeance & celle de fon maître.

Ses troupes étoient dans le fauxbourg le flambeau à la main: une foible porte de bois & un fossé déja comblé, étoient les seules défenfes des Altenois. Ges malheureux furent obligés de quitter leurs maisons avec précioitation an milieu de la mit: c'étoit le o. Janvier 1712. il faisoit un froid rigoureux, augmenté par un vent de Nord violent qui servit à étendre l'embrasement avec plus de promptitude dans la ville. & à rendre plus insuportables les extrêmités où le peuple fut réduit dans la campagne. Les hommes, les femmes courbés sous le fardeau des meubles qu'ils emportoient, le refugiétent en pleurant & en poufsant des hurlemens, sur les côteaux voisins aui étoient couverts de glace. On voioit plusieurs jeunes gens qui portoient sur leurs épaules des vicillards paralitiques. Quelques femmes nouyellement accouchées, emportérent leurs enfans & moururent de froid avec eux sur la colline,

#### 92 Histoire de Charles XII.

en regardant de loin les slammes qui consumoient leur patrie. Tous les habitans n'étoient pas encore sortis de la ville, lorsque les Suedois y mirent le seu. Altena brûla depuis minuit jusqu'à dix heures du matin. Presque toutes les maisons étoient de bois: tout sut consumé; & il ne parut pas le lendemain qu'il y eût eu une ville en cet endroit.

Les vieillards, les malades, & les femmes les plus délicates refugiés dans les glaces pendant que leurs maisons étoient en feu, se trasnérent aux portes de Hambourg, & supliérent qu'on leur ouvrit & qu'on leur suvait la vie: mais les Hambourgeois resusèrent de les recevoir, sous prétexte qu'il régnoit dans Altena quelques maladies contagieuses. Ainsi la plupart de ces misérables expirérent sous les murs de Hambourg, en prenant le Ciel à témoin de la barbarie des Suedois, & de celle des Hambourgeois qui ne paroissoit pas moins inhumaine.

Toute l'Allemagne cria contre cette violence: les ministres & les generaux de Pologne & de Dannemark, écrivirent au comte de Steinbok, pour lui reprocher une cruanté si grande, qui faite sans nécessité, & demeurant sans excuse, soulevoit contre lui le ciel & la terre.

Steinbok répondit " qu'il ne s'étoit porté

d' à ces extrémités, que pour aprendre aux

ennemis du Roi son maître à ne plus

faire une guerre de barbares, & à respecter

le droit des gens; qu'ils avoient rempsi la

Poméranie de leurs cruautés, devasté cente

belle Province, & vendu près de cent mille

habitans aux Turcs: que les stambeaux qui

avoient mis Altena en cendres, étoient les

représallées des boulets rouges par qui Stade

" avoit été consumée; que la guerre n'étoit " point le théatre de la modération & de la " douceur; que ni le roi de France Louis XIV. " qui avoit permis l'incendie du Palatinat, ni " ceux qui l'imiterent depuis avec plus d'excès, " n'avoient point passé pour des hommes plus " cruels que les autres: qu'enfin si ces excès " étoient condamnables, il falloit en accuser iles Moscovites, les Danois & les Saxons

" qui en avoient donné l'exemple.

C'étoit avec cette fureur que les Suedois & leurs ennemis se faisoient la guerre: si Charles XII. avoit paru alors dans la Poméranie, it est à croire qu'il eût pû retrouver sa prémiere fortune. Ses armées quoi qu'éloignées de sa presence, étoient encore animées de son esprit: mais l'absence du Chef est toujours dangereuse aux affaires, & empêche qu'on ne profite des victoires. Steinbok perdit par les détails ce qu'il avoit gagné par des actions signalées, qui en un autre tems auroient été décifives.

Tout vainqueur qu'il étoit il ne put empêcher les Moscovites, les Saxons, & les Danois de se réunir. On lui enleva des quartiers: il perdit du monde dans plusieurs escarmonches: deux mille hommes de ses troupes se noïérent en passer l'Eïder, pour aller hiverner dans le Holstein: toutes ces pertes étoient sans ressource dans un pais où il étoit entouré de tous côtés d'ennemis puissans.

Le Holstein avoit alors pour Souverain le jeune Duc Fréderik âgé de douze ans, neveu du roi de Suede, & fils du Duc qui avoit été tué à la bataille de Crassau: l'évêque de Lubek son oncle gouvernoit sous le nom d'Administrateur ce pais malheureux que ses Souverains n'ont presque jamais possedé paisiblement :

2

l'Evêque

## 94 Histoire de Charles XII.

l'Evêque qui craignoit pour les Etats de son pupile, voulut conserver en aparence la neutralité: mais il lui étoit impossible de rester neutre entre l'armée d'un roi de Suede dont le duc de Holstein pouvoit être l'héritier, & les armées des Alliés prêts à envahir cet Etat.

Le comte Steinbok pressé par les ennemis, & ne pouvant plus conserver sa petite armée somma l'Evêque administrateur de permettre qu'elle sut reçue dans la forteresse de Tonninge. L'Evêque se trouva réduit ou à perdre entierement l'armée du Roi; ou s'il la sauvoit, à attirer sur le Holstein la vengeance du Dannemark.

Il eut recours à la finesse, ressource dangereuse des foibles: il ordonna au colonel Vols, commandant à Tonninge, de recevoir les troupes Suedoises dans la place. Mais en même tems il éxigea de ce Commandant qu'il ne parlât jamais de cet ordre; & Steinbok de son côté sit serment de tenir la négociation secrette.

Il fallut que Volf prît sur lui de recevoir l'armée dans sa place, comme de sa propre autorité, & de paroître insidéle aux ordres de son Souverain. Tout cet artifice ne tourna qu'au malheur du Duc, du païs, & de Steinbok. Le Czar, le roi de Dannemark, & le roi de Prusse bloquérent Tonninge: les provisions qui devoient venir à la petite armée manquérent par une fatalité qui a toujours ruiné dans cette guerre les assaires de la Suéde.

Enfin Steinbok fut obligé de se rendre prifonnier au roi de Dannemark avec ses troupes, le 17. Mars 1713. ainsi sut dissipée sans retour cette armée qui avoit gagné les deux célébres batailles d'Helsimbourg et de Gadebush, sous un General dont on avoit conçu les plus gran-

des

des espérances; & le roi de Dannemark est la satisfaction de tenir entre ses mains celui qui avoit arrêté tous ses progrès, & qui avoit mis sa ville d'Altena en cendres. Steinbok en sortant de Tonninge assura le roi de Dannemark qu'il n'y étoit entré que par stratagême, & qu'il avoit trompé le Commandant. Cet officier le jura de même, & aima mieux subir la honte d'avoir été surpris, que de divulguer le secret de son maître.

Le duc de Holstein & l'Evêque administrateur, protestérent qu'ils avoient conservé la neutralité: ils implorérent la médiation du rois de Prusse & de l'électeur de Hanover: toute cette politique n'étant point soutenue par la force, n'empêcha pas que le roi de Dannemark n'assiégeat Volf dans Tonninge quelque, tems après, avec ses troupes & celles du Czar: ce Commandant se rendit comme Steinbok, & avoua ensin le secret dont les Danois ne ses

doutoient que trop.

Ce fut un prétexte au roi de Dannemark pour s'emparer des Etats du duc de Holstein, dont on ne lui a rendu encore aujourd'hui qu'une nartie. Ce même roi de Dannemark qui ravissoit sans scrupule le duchés de Holstein. avoit cependant la generosité de traiter Steinbok avec considération, & faisoit voir que les Rois sont souvent plus occupés de leurs intérêts que de leur vengeance. Il laissa l'incendiaire d'Altena libre dans Copenhague sur sa parole, & affecta de l'accabler de bons traitemens. iusqu'à ce que Steinbok ayant voulu s'évader eut le malheur d'être arrêté & d'être convaincu d'avoir manqué à sa parole. Alors il fut étroitement resserré & réduit à demander grace au roi de Dannemark, qui la lui accorda.

La Poméranie sans désense, à la réserve de Strassund, de l'isle de Rugen & de quelques lieux circonvoisins, devint la proie des Alliés; elle sur sequestrée entre les mains du roi de Prusse. Les états de Brême surent remplis de garnisons Danoises. Au même tems les Moscovites inondoient la Finlande, & y battoient les Suedois que la consiance abandonnoit, & qui étant inférieurs en nombre commençoient à n'avoir plus sur leurs ennemis aguerris la supériorité de la valeur.

Pour achever les malheurs de la Suede, son Roi s'obstinoit à rester à Démotica, & se repaissoit encore de l'espérance de ce secours Turc, sur lequel il ne devoit plus compter.

Ibrahim Molla ce visir si sier qui s'obstinoit à la guerre contre les Moscovites malgré les vues du favori, sut étranglé entre deux portes.

La place de Visir étoit devenue si dangereuse que personne n'osoit l'occuper, elle demeura vacante pendant six mois: ensin le favori Ali Coumourgi prit le titre de grand Visir. Alors toutes les esperances du roi de Suede tombérent. Il connoissoit Coumourgi d'autant mieux qu'il en avoit été servi quand les intézêts de ce favori s'accordoient avec les siens.

Il avoit été onze mois à Démotica enséveli dans l'inaction & dans l'oubli; cette oissiveté extrême succédant tout à coup aux plus violents exercices lui avoit donné ensin la maladie qu'il seignoit. On le croïoit mort dans toute l'Europe. Le conseil de Regence qu'il avoit établi à Stokolm quand il partit de sa capitale, n'entendoit plus parler de lui. Le Sénat vint en corps suplier la princesse Ulrik Eleonor sœur du Roi, de se charger de la Regence, pendant cette longue absence de son frere: elle l'accepta; mais quand elle vit que le Sé-

nat vouloit l'obliger à faire la paix avec le Czar & le roi de Dannemark qui attaquoient la Suede de tous côtés, cette Princesse jugeant bien que son frere ne ratisseroit jamais la paix, se démit de la Regence & envoia en Turquie un long détail de cette assaire.

Le Roi reçut le paquet de sa sœur à Démotica. Le Despotisme qu'il avoit succé en naisfant lui faisoit oublier qu'autresois la Suede avoit été libre, & que le Sénat gouvernoit anciennement le roi aume conjointement avec les

Rois.

Il ne regardoit ce corps que comme une troupe de domessiques qui vouloient commander dans la maison en l'absence du Maître; il leur écrivit que s'ils prétendoient gouverner, il leur envoieroit une de ses bottes, & que ce seroit d'elle dont il faudroit qu'ils prissent les ordres.

Pour prévenir donc ces prétendus attentats en Suede contre son autorité, & pour désendre enfin son pais, n'esperant plus rien de la Porte Ottomane, & ne comptant plus que sur lui seul, il sit signifier au grand Visir qu'il souhaitoit partir & s'en retourner par l'Alle-

magne.

L'ambassadeur de France Desaleurs qui s'étoit chargé des affaires de la Suede, sit la demande de sa part. Hé bien, dit le Visir au comte Desaleurs, n'avois-je pas bien dit que l'année ne se passeroit pas sans que le roi de Suede demandât à partir? Dites-lui qu'il est à son choix de s'en aller ou de demeurer; mais qu'il se détermine bien, & qu'il fixe le jour de son départ, afin qu'il ne nous jette pas une seconde sois dans l'embarras de Bender.

Le comte Desaleurs adoucit au Roi la dureté de ces paroles. Le jour sut choisi, mais Charles avant que de quitter la Turquie, vou-

lut étaler la pompe d'un grand Roi, quoique dans la misere d'un sugitif. Il donna à Grothusen le titre d'Ambassadeur extraordinaire, & l'en-voia prendre congé dans les formes à Constantinople, suivi de quatre-vingt personnes toutes superbement vêtues.

Les ressorts secrets qu'il fallut faire jouer pour amasser de quoi fournir à cette dépense, étoient plus humilians que l'ambassade n'étoit

pompeuse.

M. Desaleurs prêta au Roi quarante mille écus. Grothusen avoit des Agents à Constantinople qui empruntoient en son nom à cinquante pour cent d'intérêt, mille écus d'un Juis, deux cent pistoles d'un marchand Anglois, mille francs d'un Turc.

On amassa ainsi de quoi jouer en presence du Divan la brillante comédie de l'ambassade Suedoise. Grothusen reçut à Constantinople tous les honneurs que la Porte fait aux Ambassadeurs extraordinaires des Rois le jour de leur audiance; le but de tout ce fraças étoit

d'obtenir de l'argent du grand Visir, mais ce

Ministre fut inexorable.

Grothusen proposa d'emprunter un million de la Porte. Le Visir répliqua séchement que son Maître sçavoit donner quand il vouloit, & qu'il étoit au-dessous de sa dignité de prêter: qu'on fourniroit au Roi abondamment ce qui étoit necessaire pour son voiage, d'une maniere digne de celui qui le renvoïoit, que peut-être même la Porte lui feroit quelque present en or non monnoïé: mais qu'on n'y devoit pas compter.

Enfin le premier Octobre 1714. le roi de Suede se mit en route pour quitter la Turquie. Un Capigi Pacha avec six Chiaoux le vinrent prendre au château de Demirtash où ce Prince

demeuroit

demeuroit depuis quelques jours: il lui prefenta de la part du Grand Seigneur une large
tente d'écarlate bordée d'or, un sabre avec une
poignée garnie de pierreries, & huit chevaux
Arabes d'une beauté parsaite avec des selles
superbes dont les étriers étoient d'argent massif. Il n'est pas indigne de l'histoire de dire qu'un
écuïer Arabe qui avoit soin de ces chevaux,
donna au Roi leur genealogie; c'est un usage
établi depuis long-tems chez ces peuples qui
semblent faire beaucoup plus d'attention à la
noblesse des chevaux qu'à celle des hommes; ce
qui peut-être n'est pas si déraisonnable, puisque
chez les animaux les races dont on a soin &
qui sont sans mélange ne dégenérent jamais.

Soixante chariots chargés de toutes sortes de provisions, & trois cent chevaux formoient le convoi. Le Capigi Pacha sçachant que plufieurs Turcs avoient prêté de l'argent aux gens de la suite du Roi à un gros intérêt, lui dit que l'usure étant contraire à la loi Mahometane, il suplioit Sa Majesté de faire liquider toutes ces dettes, & d'ordonner au Resident qu'il laisseroit à Constantinople de ne païer que le capital. Non, dit le Roi, si mes domestiques ont donné des billets de cent écus, je veux les païer quand ils n'en auroient reçu

que dix.

Il fit proposer aux creanciers de le suivré avec l'assurance d'être paiés de leurs frais & de seurs dettes. Plusseurs entreprirent le voïage de Suede, & Grothusen eut soin qu'ils susseur paiés.

Les Turcs afin de montrer plus de déference pour leur hôte, le faisoient voïager à très-petites journées; mais cette lenteur respectueuse génoit l'impatience du Roi. Il se levoit dans la route à trois heures du matin selon sa cou-

tume.

tome. Dès qu'il étoit habillé, il éveilloit luimême le Capigi & les Chiaoux, & ordonnoit la marche au milieu de la nuit noire; la gravité Turque étoit dérangée par cette maniere nouvelle de voïager; mais le Roi prenoit plaifir à leur embarras, & disoit qu'il se vengeoit

un peu de l'affaire de Bender.

Tandis qu'il gagnoit les frontieres des Turcs. Stanislas en sortoit par un autre chemin & alloit se retirer en Allemagne dans le duché des deux Ponts, province qui confine au Palatinat du Rhin, & à l'Alface, & qui apartenoit au rois de Suede depuis que Charles X. fuccesseur de Christine avoit joint cet heritage à la Couronne. Charles affigna à Stanissas le revenu de ce Duché estimé alors environ soixante & dix mille écus; ce fut là qu'aboutirent tant de projets, tant de guerres, & tant d'espéran-Stanislas vouloit & auroit pu faire un traité avantageux avec le roi Auguste, mais l'indomptable opiniatreté de Charles XII. lui fit perdre ses terres & ses biens réels en Pologne pour lui conserver le titre de roi.

Ce Prince resta dans le duché des deux Ponts jusqu'à la mort de Charles; alors cette province retournant à un prince de la maison Palatine, il choisit sa retraite à Visembourg dans l'Alsace françoise. M. Sum envoié du roi Auguste en porta ses plaintes au duc d'Orleans regent de France. Le duc d'Orleans répondit à M. Sum ces paroles re-

marquables.

Monsieur, mandez au Roi votre maître que la France a toújours été l'azile des Rois malbeureux.

Le roi de Suede étant arrivé sur les confins de l'Allemagne, aprit que l'Empereur avoit oronné qu'on le reçût dans toutes les terres de fon obéissance avec une magnificence convenable. Les villes & les villages où les Maréchaux des logis avoient par avance marqué sa route, faisoient des préparatifs pour le recevoir; tous ces peuples attendoient avec impatience de voir passer cet homme extraordinaire dont les victoires, & les malheurs, les moindres actions, & le repos même, avoient fait tant de bruit en Europe & en Asie. Mais Charles n'avoit nulle envie d'essuier toute cette pompe, ni de montrer en spectacle le prisonnier de Bender; il avoit résolu même de ne jamais rentrer dans Stokolm qu'il n'eût augaravant réparé ses malheurs par une meilleure fortune.

Quand il fut à Targovits sur les frontieres de la Transilvanie, après avoir congédié son escorte Turque, il assembla sa suite dans une grange, il leur dit à tous de ne se mettre point en peine de sa personne, & de se trouver le plûtôt qu'ils pourroient à Stralsund en Pomeranie sur le bord de la mer Baltique, environ à trois cent lieues de l'endroit où ils étoient.

Il ne prit avec lui qu'un jeune homme nom-

mé During, qu'il avoit fait depuis peu Colonel, & quitta ses officiers gaiement, les laissant tous dans l'étonnement, dans la crainte & dans la tristesse; il prit une perruque noire pour se déguiser, car il portoit toûjours ses cheveux, mit un chapeau bordé d'or avec un habit gris d'épine & un manteau bleu, prit le nom d'un officier Allemand, & courut la poste à cheval avec le seul colonel During.

Il évita dans sa route autant qu'il le pût les terres de ses ennemis déclarés & secrets, prit son chemin par la Hongrie, la Moravie, l'Autriche, la Baviere, le Virtemberg, le Palatinat, la Vestphalie, & le Mekelbourg; ainsi il sit presque le tour de l'Allemagne, & allongea son

G 3 chemin

chemin de la moitié A la fin de la premisse ionrnée, après avoir couru sans relâche, le ieune During qui n'étoit pas endurci à ces fatigues excessives comme le roi de Suede, s'évanouit en descendant de cheval. Le Roi qui ne vouloit pas s'arrêter un moment sur la route, demanda à During, quand celui-ci fut revenu à lui, combien il avoit d'argent; During afant répondu qu'il avoit environ mille écus en or: Donne-m'en la moitié, dit le Roi. ie vois bien que tu n'es pas en état de me suivre, i'acheversi la route tout seul. During le suplia de daigner se reposer du moins trois heures, l'assurant qu'au bout de ce tems il seroit en état de remonter à cheval & de suivre Sa Majesté: îl le conjura de penser à tous les risques qu'il alloit courir. Le Roi inéxorable se fit donner les cinq cens écus, & demanda des chevaux. Alors During éfrayé de la résolution du Roi, s'avisa d'un stratageme innocent: il tira à part le maître de la poste. & In montrant le roi de Suede: Cet homme, lui dit-il, est mon cousin; nous voiageons ensemble pour la même affaire, il voit que je fuis malade & ne veut pas seulement m'attendre trois heures; donnez-lui, je vous prie, le plus méchant cheval de votre écurie, & cherchezmoi quelque chaise ou quelque chariot de poste.

Il mit deux ducats dans la main du maîtro de la poste, qui satissit exactement à toutes ses demandes; on donna au Roi un cheval rétif & boiteux. Ce Monarque partit seul à dix heures du soir dans cet équipage au milieu d'une nuit noire avec le vent, la neige, & la pluïe. Son compagnon de voïage après avoir dormi quelques heures, se mit en route dans un chariot traîné par de sorts cheveaux. A

quelques

ROI DE SUEDE. LIV. VII. 102

quelques misses il rencontra au point du jour le roi de Suéde, qui ne pouvant plus faire marcher sa monture, s'en alloit de son pied

gagner la poste prochaine.

Il fut forcé de se mettre sur le chariot de During, il y dormit sur de la paille. Ensuite ils continuérent leur route, courant à cheval le jour, & dormant sur une charette la nuit fant s'arrêter en aucun lien.

Aprés seize jours de course, non sans danger d'être arrêtés plus d'une fois, ils arrivérent enfin le 21. Novembre de l'année 1714. aux portes de Stralfund à une heure après minuit.

Le Roi cria à la sentinelle qu'il étoit un courier dépêché de Turquie par le roi de Suede, & qu'il falloit qu'on le fît parler dans le moment au general Duker gouverneur de la place. La sentinelle répondoit qu'il étoit trop tard, que le Gouverneur étoit couché, & qu'il fal-

soit attendre le point du jour.

Le Roi repliqua qu'il venoit pour des affaires importantes. & leur déclara que s'ils n'alloient pas réveiller le Gouverneur sans délai, ils seroient tous pendus le lendemain matin. Un sergent alla enfin réveiller le Gouverneur: Duker s'imagina que c'étoit peut-être un des Généraux du roi de Suede: on fit ouvrir les portes; on introduisit ce courier dans sa chambre.

Duker à moitié endormi lui demanda des nouvelles du roi de Suede: le Roi le prenant par le bras; Eh quoi, dit-il Duker! mes plus fidéles sujets m'ont-ils oublié? le general reconnut le Roi: il ne pouvoit croire ses yeux. il se jette en bas du lit, embrasse les genoux de son Mattre en versant des larmes de joie. La nouvelle en fut répandue à l'instant dans la ville: tout le monde se leva; les soldats

G4 vinrent

vinrent entourer la maison du Gouverneur. Les rues se remplirent des habitans qui se demandoient les uns aux autres; Est-il vrai que le Roi est ici? On sit des illuminations à toutes les senêtres: le vin coula dans les rues à la lumiere de mille ssambeaux & au bruit de i rillerie.

Cependant on mena le Roi au lit: il y avoit feize jours qu'il ne s'étoit couché: il failut lui couper ses bottes sur les jambes qui s'étoient ensiées par l'extrême satigue. Il n'avoit ni linge, ni habits: on lui sit une garderobe en hâte de ce qu'on pût trouver de plus convenable dans la ville. Quand il eût dormi quelques heures, il ne se leva que pour aller faire la revûe de ses troupes, & visiter les fortisications. Le jour même il envoïa par tout ses ordres pour recommencer une guerre plus vive que jamais contre tous ses ennemis,

L'Europe étoit alors dans un état bien different de celui où elle étoit quand Charles

la quitta en mil sept cens neuf.

La guerre qui avoit si long-tems déchiré toute la partie Méridionale, c'est-à-dire, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, la France, l'Espagne, le Portugal & l'Italie, étoit éteinte. Cette paix generale avoit été produite par des brouilleries particulieres arrivées à la cour d'Angleterre. Le comte d'Oxford ministre habile, & le lord Bolingbrooke un des plus brillants génies & l'homme le plus éloquent de son siécle, prévalurent contre le fameux duc de Malbouroug, & engagérent la reine Anne à faire la paix avec Louis XIV. La France n'aïant plus l'Angleterre pour ennemie, força bientôt les autres Puissances à s'accommoder.

Philippe

Philippe V. petit-fils de Louis XIV. commençoit à réguer paifiblement far les debris de la monarchie Espagnole. L'empereur d'Allemagne devenu maître de Naples & de la Flandres s'affermissoit dans ses vastes Etats: Louis XIV. n'aspiroit plus qu'à achever en

paix sa longue carriére.

Anne reine d'Angleterre étoit morte le 10. Aoust 1714, haïe de la moitié de sa nation, pour avoir donné la paix à tant d'Etats. Son frere Jacques Stuard Prince malheureux, exclus du trône presque en naissant, n'aïant point paru alors en Angleterre pour tenter de recueillir une succession que de nouvelles lois lui auroient donnée si son parti est prévalu; Georges premier, électeur de Hanover, sur reconnu unanimement roi de la Grande Bretagne. Le trône apartenoit à cet Electeur, non en vertu du sang, quoiqu'il descendit d'une sille de Jacques premier; mais en vertu d'un Acte du Parlement de la nation.

Georges apellé dans un âge avancé à gouverner un peuple dont il n'entendoit point la langue, & chez qui tout lui étoit étranger, se regardoit comme l'électeur de Hanover plûtôt que comme le roi d'Angleterre. son ambition étoit d'agrandir ses états d'Allemagne. Il repassoit tous les ans la mer pour revoir des sujets dont il étoit adoré. Au reste il se plaisoit plus à vivre en homme qu'en maître. La pompe de la roïauté étoit pour lui un fardeau pefant. Il vivoit avec un petit nombre d'anciens courtisans qu'il admettoit à sa familiarité. Ce n'étoit pas le roi de l'Europe qui eût le plus d'éclat; mais il étoit un des plus sages, & le seul qui connût sur le trône les douceurs de la vie privée & de l'amitié.

Tels

#### 106 Histotre de Charles XII.

Tels étoient les principaux Monarques, & telle la fituation du Midi de l'Europe.

Les changemens arrivés dans le Nord étoient d'une autre nature. Ses Rois étoient en guerse, & se réunissoient contre le roi de Suede.

Auguste étoit depuis long-tems remonté sur le trône de Pologne avec l'aide du Czar, & du consentement de l'empereur d'Allemagne, d'Anne d'Angleterre, & des Etats generaux, qui tous garants du traité d'Alranstad quand Charles XII. Imposoit des lois, se désistérent de leur garantie quand il ne sût plus à craindre.

Mais Auguste ne jouissoit pas d'un pouvoir tranquille. La république de Pologne en reprenant son Roi, reprit bientôt ses craintes du pouvoir arbitraire: elle étoit en armes pour l'obliger à se conformer au Paéta Conventa, contrat sacré entre les peuples & les Rois, & sembloit n'avoir rapellé son maître que pour lui déclarer la guerre. Dans le commmencement de ces troubles, on n'entendoit pas prononcer le nom de Stanissas: son parti sembloit anéanti; & on ne se ressouvenoit en Pologne du roi de Suéde, que comme d'un torrent qui avoit changé le cours de toutes choses pour un tems dans son passage.

Pultava & l'absence de Charles XII. en faifant tomber Stanislas, avoient aussi entraîné la chute du duc de Hosssein neveu de Charles, qui venoit d'être dépouilsé de ses Etats par le roi de Dannemark. Le roi de Suede avoit aimé tendrement le pere; il étoit pénétré & humilié des malheurs du sils; de plus n'aïant rien fait en sa vie que pour la gloire, la chute des Souverains qu'il avoit saits ou rétablis, lui étoit aussi sensible que la perte de tant de

provinces.

C'étoit

# ROI DE SUEDE. LIV. VII. 107

C'étoit à qui s'enrichiroit de ces pertes: Fréderic Guillaume depuis peu roi de Prusse, qui paroissoit avoir autant d'inclination à la guerre que son pere avoit été pacifique, commença par se faire livrer Stetin & une partie de la Poméranie, pour quatre cent mille écus païés au roi de Dannemark & au Czar.

Georges électeur de Hanover devenu roi d'Angleterre, avoit auffi séquestré entre ses mains le duché de Brême & de Verden, que le roi de Dannemark lui avoit mis en dépôt pour soixante mille pistoles. Ainsi on disposoit des dépouilles de Charles XII. & ceux qui les avoient en garde devenoient par leurs intérêts des ennemis aussi dangereux que ceux

qui les avoient prises.

Quant au Czar il étoit sans doute le plus à craindre: ses anciennes désaites, ses victoires, ses fautes mêmes, sa persévérance à s'instruire, & à montrer à ses sujets ce qu'il avoit apris, ses travaux continuels, en avoient fait un grand homme en tout genre. Déja Riga étoit pris; la Livonie, l'Ingrie, la Carélie, la moitié de la Finlande, tant de Provinces qu'avoient conquises les Rois ancêtres de Charles, étoient sous le joug Moscovite.

Pierre Alexiovits qui vingt ans auparavant n'avoit pas une barque dans la mer Baltique, se voïoit alors maître de cette mer, à la tête d'une flotte de trente grands vaisseaux de ligne.

Un de ces vaisseaux avoit été construit de ses propres mains: il étoit le meilleur charpentier, le meilleur amiral, le meilleur pilote du Nord. Il n'y avoit point de passage difficile qu'il n'eût sondé lui-même depuis le fond du golphe de Bothnie, jusqu'à l'Océan, aïant joint le travail d'un matelot aux expérisaces d'un Philosophe, aux desseins d'un Em-

percur,

pereur, & étant devenu Amiral par degrés & à force de victoires, comme il avoit voulu

parvenir aux generalat sur terre.

Tandis que le prince Gallicsin, general formé par lui. & l'un de ceux qui secondérent le mieux ses entreprises, achevoit la conquête de la Finlande, prenoit la ville de Vasa, & battoit les Suedois; cet Empereur se mit en mer pour aller conquérir l'ille d'Alan fituée dans la mer Baltique à douze lieues de Stokolm.

Il partit pour cette expédition au commencement de suillet 1714. pendant que son rival Charles XII. se tenoit dans son lit à Demirtocca. Il s'embarqua au port de Cronslot qu'il avoit bâti depuis quelques années à quatre milles de Pétersbourg. Ce nouveau port, la flotte qu'il contenoit, les officiers & les matelots qui la montoient, tout cela étoit son ouvrage; & de quelque côté qu'il jettat les yeux, il ne voioit rien qu'il n'eût créé en quelque sorte.

La flotte Russienne se trouva le quinze Inillet à la hauteur d'Alan: elle étoit composée de trente vaisseaux de ligne, de quatre-vingt galéres & de cent demi galeres. Elle portoit vingt mille soldats: l'amiral Apraxin la commandoit: l'empereur Moscovite y servoit en qualité de Contre-amiral: la flotte Suedoise vint le seize à sa rencontre, commandée par le vice amiral Erinchild. Elle étoit moins forte des deux tiers; cependant elle se battit pendant trois heures. Le Czar s'attacha au vaisseau d'Erinchild, & le prit après un combat opiniâtre.

Le jour de la victoire il débarqua seize mille hommes dans Aland; & aiant pris plusieurs soldats Suedois qui n'avoient pû encore s'embarquer sur la flotte d'Erinchild, il les amena

prisonniers

prisonniers sur ses vaisseaux. Il rentra dans son port de Cronssot avec le grand vaisseau d'Erinchild, trois autres de moindre grandeur, une frégate & six galéres dont il s'étoit rendu

maître dans ce combat.

De Cronslot il arriva dans le port de Pétersbourg, suivi de toute sa flotte victorieuse & des vaisseaux pris sur les ennemis. Il sut salué d'une triple décharge de cent cinquante canons: après quoi il fit une entrée triomphale qui le flatta encore davantage que celle de Moscou, parce qu'il recevoit ces honneurs dans sa ville favorite, en un lieu où dix ans auparavant il n'y avoit pas une cabane, & où il voioit alors trente-quatre mille cinq cens maisons: Enfin parce qu'il se trouvoit nonseulement à la tête d'une marine victorieuse. mais de la premiere flotte Russienne qu'on eût jamais vue dans la mer Baltique, & au milien d'une nation à qui le nom de flotte n'étoit pas même connu avant lui.

On observa à Petersbourg à peu près les mêmes cérémonies qui avoient décoré son triomphe à Moscou. Le vice-amiral Suedois sut le principal ornement de ce triomphe nouveau. Pierre Alexiovits y parut en qualité de Contre-amiral. Un Boïard Russien nommé Romanodowsky, lequel representoit le Czar dans ces occasions solemnelles, étoit assis sur un trône, aïant à ses côtés douze Sénateurs. Le Contre-amiral lui presenta la relation de sa victoire; & on le déclara Vice-amiral en considération de ses services: cérémonie bizare, mais utile dans un pass où la subordination militaire étoit une des nouveautés que

le Czar avoit introduites.

L'empereur Moscovite enfin victorieux des Suedois par mer & par terre, & aïant aidé à

# 176 Histoire De Charles XII.

les chasser de la Pologne, y dominoit à son tour. Il s'étoit rendu mediateur entre la République & Auguste; gloire aussi statteuse peut-être que d'y avoir fait un Roi. Cet éclat & toute cette fortune de Charles avoient passé au Gzar: il en joüissoit même plus utilement que n'avoit fait son rival, car il faisoit servir tous ses succès à l'avantage de son païs. S'il prenoit une ville, les principaux artisans alloient porter à Pétersbourg leur industrie: il transportoit en Moscovie les manusactures, les arts, les sciences des provinces conquises sur la Suede: ses Etats s'enrichissoient & se polissoient par ses victoires, ce qui de tous les conquérans le rendoit le plus excusable.

La Suede au contraire privée de presque toutes ses provinces au delà de la mer, n'avoit plus ni commerce, ni argent, ni crédit. Ses vieilles troupes si redoutables avoient péri dans les battailles ou de misere. Plus de cent mille Suedois étoient esclaves dans les vastes Etats du Czar, & presque autant avoient été vendus aux Turcs & aux Tartares. L'espece d'hommes manquoit sensiblement; mais l'espérance renaquit dès qu'on scût le roi à Stralsund.

Les impressions de respect & d'admirarion pour lui étoient encore si fortes dans l'esprit de ses sujets, que la jeunesse des campagnes se presenta en foule pour s'enrôler, quoique les terres n'eussent pas assez de mains pour les cultiver.

Fin du septiéme Livre.

HISTOIRE

# HISTOIRE

DR.

# CHARLES XII.

# ROI DE SUEDE.

#### ARGUMENT.

Charles marie la Princesse sa sœur au prince de Hesse: Il est assiegé dans Strassund, & se sauve en Suéde: Entreprises du baron de Goerts son premier ministre: Projets d'une réconciliation avec le Czar, & d'une descente en Angleterre: Charles assiege Friderics ball en Norvege: Il est tué: Son caractére: Goerts est décapité.

E Roi au milieu de ces préparatifs donna la sœur qui lui restoit Ulrique Eleonore, en mariage au prince Fréderik de Hesse Cassel.

La Reine donairiere grand'-Mere de Charles XII. & de la Princesse, âgée de quatre-vingt ans, sit les honneurs de cette sête le 4. Avril 1715. dans le palais de Stockolm, & mourut pou de tema après.

Ce

Ce mariage ne fut point honoré de la presence du Roi; il resta dans Stratsund occupé à achever les fortifications de cette place importante menacée par les rois de Dannemark & de Prusse. Il déclara cependant son beaufrere Generalissime de ses armées en Suede. Ce Prince avoit servi les Etats generaux dans les guerres contre la France: il étoit regardé comme un bon General: qualité qui n'avoit pas peu contribué à lui faire épouser une sœur

de Charles XII.

Les mauvais succès se suivoient alors aussi rapidement qu'autrefois les victoires. Au mois de Juin de cette année 1715. les troupes Allemandes du roi d'Angleterre, & celles de Dannemark investirent la forte ville de Vismar: les Danois, les Prussiens & les Saxons réunis au nombre de trente-six mille, marchéren en même tems vers Stralfund pour en former le siège. Les rois de Dannemark & de Prusse coulérent à fonds près de Stralsund cino vaisseaux Suedois. Le Czar étoit alors sur la mer Baltique avec vingt grands vaisseaux de guerre, & cent cinquante de transport, sur lesquels il y avoit trente mille hommes. Il menacolt la Suede d'une descente; tantôr il avançoit jusqu'à la côte d'Helsinbourg, tantôt il se presentoit à la hauteur de Stokolm. Toute la Suede étoit en armes sur les côtes. & n'attendoit que le moment de cette invasion. Dans ce même tems ses troupes de terre chassoient de poste en poste les Suedois des places qu'ils possedoient encore dans la Finlande vers le golfe de Bothnie: mais le Czar ne poulla pas plus loin les entreprises.

A l'embouchure de l'Oder, fleuve qui partage en denx la Pomeranie. & qui après avoir coulé sous Stetin, tombe dans la mer Baltique,

### ROI DE SUEDE. LEV. VIII. 113

est la petite l'île d'Usedom: cette place est très-importante par sa situation, qui commande l'Oder à droite & gauche: celui qui en est le maître l'est aussi de la navigation du sleuve. Le roi de Prusse avoit délogé les Suedois de cette isle, & s'en étoit saisi aussi-bien que de Stetin qu'il gardoit en sequestre; le tout, di-foit-il, pour l'amour de la Paix. Les Suedois avoient repris l'isse d'Usedom au mois de Mai 1717. ils y avoient deux forts; l'un étoit le fort de la Suine sur la branche de l'Oder qui porte ce nom, l'autre de plus de conséquence étoit Pennamondre sur l'autre cours de la riviere. Le roi de Suede n'avoit pour garder ces deux forts & toute l'isle, que deux cent cinquante soldats Poméraniens commandés par un vieil officier Suedois nommé Duslep ou Dusserp dont le nom merite d'être conservé.

Le Roi de Prusse envoie le 4 Aoust quinze gent hommes de pied, & huit cent dragons pour débarquer dans l'isle; ils arrivent & mettent pied à terre sans opposition du côté du fort de la Suine. Le commandant Suedois leur abandonna ce fort comme le moins important; & ne pouvant partager le peu qu'il avoit de monde, il se retira dans le château de Pennamondre avec sa petite troupe, résolu de se désendre jusqu'à la derniere extrêmité.

Il fallut donc l'affieger dans les formes: on embarque pour cet effet de l'artillerie à Stetin; on renforce les troupes Pruffiennes de mille fantasins, & de quatre cent cavaliers. Le dix-huit Aoust on ouvre la tranchée en deux endroits & la place est vivement battué par le canon & par les mortiers. Pendant le siège, un soldat Suedois chargé en secret d'une lettre de Charles XII. trouya le moien d'aborder dans l'îste & de s'introduire dans Penna-Tom II.

## 114 Histoire de Charles XII.

mondre; il rendit la lettre au Commandant;

elle étoit conçuë en ces termes:

Ne faites ancun feu que quand les ennemis feront au bord du fossé: désendez-vous jusqu'à la derniere goute de votre sang; je vous recommande à votre bonne fortune. CHARLES.

Dusserp aiant lû ce billet résolut d'obéir. & de mourir comme il lui étoit ordonné pour le service de son maître, Le vingt-deux au point du jour les ennemis donnérent l'assaut: les Assiegés n'aïant tiré que quand ils virent les Assiegeants au bord du sosse en tuérent "un grand nombre: mais le fossé étoit comblé. la bréche large; le nombre des affiegeants trop fupérieur: on entra dans le château par deux endroits à la fois : le Commandant ne songea alors qu'à vendre cherement sa vie, & à obéir à la lettre. Il abandonne les bréches par où les ennemis entroient; il retranche près d'un bastion sa petite troupe qui eut l'audace & la sidelité de le suivre : il la place de facon qu'elle ne pent être entourée. Les ennemis courent à lui étonnés de ce qu'il ne demande point quartier. Il se bat pendant une heure entiere; & après avoir perdu la moitié de ses soldats, il est tué enfin avec son lieutenant & fon major: alors cent soldats qui restoient avec un seul officier, demandérent la vie, & furent faits prisonniers: on trouva dans la poche du Commandant la lettre de son maître qui fut portée au roi de Prusse.

Pendant que Charles perdoit l'isse d'Usedom, & les isses voismes qui furent bientôt prises; que Vismar étoit prêt de se rendre, qu'il n'avoit plus de stotte, que la Suede étoit menacée, il étoit dans la ville de Stralfund; & cette place étoit déja assiegée par trente-six

· mille hommes.

### ROI DE SUEDE. LIV. VIII. 115

Stralsund ville devenuë fameuse en Europe par le siege qu'y soutint le roi de Suede, est la plus sorte place de la Pomeranie. Elle est bâtie entre la mer Baltique & le lac de Franken sur le détroit de Gella: on n'y peut arriver de terre que sur une chaussée étroite désenduë par une citadelle, & par des retranchemens qu'on crosoit inaccessibles. Elle avoit une garnison de près de neus mille hommes, & de plus le roi de Suede lui-même. Les rois de Dannemark & de Prusse entreprirent ce siege avec une armée de trente-six mille hommes composée de Prussiens, de Danois & de Saxons.

L'honneur d'affieger Charles XII. étoit un motif si pressant qu'on passa par-dessus tous les obstacles, & qu'on ouvrit la tranchée la nuit du 19. au 20. Octobre de cette année

.1715.

Le Roi de Suede dans le commencement du siege disoit qu'il ne comprenoit pas comment une place bien fortissée & munie d'une garnison suffisante, pouvoit être prise. Ce n'est pas que dans le cours de ses conquêtes passées il n'est pris plusieurs places, mais presque jamais par un siege régulier: la terreur de ses armes avoit alors tout emporté; d'ailleurs il ne jugeoit pas des autres par lui-même, & n'estimoit pas assez ses ennemis. Les assisegeans pressernt leurs ouvrages avec une activité & des efforts qui furent secondés par un hazard très-singulier.

On sçait que la mer Baltique n'a ni flux ni reflux: le retranchement qui couvroit la ville, & qui étoit apuyé du côté de l'Occident à un marais impraticable, & du côté de l'Orient à la mer, sembloit hors de toute insulte. Personne n'avoit sait attention que lorsque les

#### 216 HISTOIRE DE CHARLES XII.

vents d'Occident soussoient avec quelque vio-Jence, ils resousoient ses eaux de la mer Bastique vers l'Orient, & ne seur laissoient que trois pieds de prosondeur vers ce retranchement qu'on est cru bordé d'une mer impraticable. Un soldat s'étant laisse tombér du haut du retranchement dans sa mer, sut étonné de trouver sonds : il conçut que cette déconverte pourroit saire sa fortune : il deserta & alla au quartier du comte de Wakerbath general des troupes Saxonnes, donner avis qu'on pouvoit passer la mer à gué, & penetrer sans peine au retranchement des Suedois. Le roi de Prusse ne tarda pas à prositer de l'avis.

Le lendemain donc à minuit le vent d'Occident soussant encore, le lieutenant colonel Kepel entra dans l'eau, suivi de dix-huit cent hommes; deux mille s'avançoient en même tems sur la chaussée qui conduisoit à ce retranchement : toute l'artillerie des Prussiens tiroit. & les Prussiens & les Danois donnoient

l'allarme d'un autre côté.

Les Suedois se crûrent surs de renverser ces deux mille hommes qu'ils vosoient venir si temerairement en aparence sur sa chausse: mais tout à coup Kepel avec ses dix-huit cent hommes entre dans le retranchement du côté de la mer. Les Suedois entourés & surpris ne purent résister: le poste suit enlevé après un grand carnage. Quelques Suedois s'enfuirent vers la ville; les assiegeans les y poursuivirent : ils entrolent pêle mêle avec les surards; deux officiers, & quatre soldats Saxons étoient déja sur le pont-levis; mais on eur se tems de le lever: ils surent pris, & la ville sur sauvée pour cette sois.

On trouva dans ces' retranchemens vingtquatre canons que l'on tourna contre Stratfund. fand. Le fiege fut poussé avec l'opiniatreté & la confiance que devoit donner ce premier succès. Op canona & on bombarda la ville

prefque fans relache.

Vis-à-vis Stralsund dans la mer Baltique est l'isse de Rugen qui sert de rempart à cette place, & où la garnison & les bourgeois auroient pu se retirer, s'ils avoient eu des barques pour les transporter. Cette isle étoit d'une consequence extrême puor Charles: il voioit bien que si les ennemis en étoient les mestres, il se trouveroit affiegé par terre & par mer; & que selon toutes les aparences. il seroit réduit ou à s'ensevelir sous les ruines de Stralsund, ou à se voir prisonnier de ces mêmes ennemis qu'il avoit si long-tems méprisés, & ausquels il avoit imposé des lois si dures. Cependant le malheureux état de ses affaires, ne lui avoit pas permis de mettre dans Rugen une garnison suffisante. Il n'y ayoit pas plus de deux mille hommes de troupes reglées.

Ses ennemis faisoient depuis trois mois sources les dispositions nécessaires pour descendre dans l'isse de Rugen, dont l'abord est près-difficile: ensin arant fait construire des banques, le Prince d'Anhalt à l'aide d'un temp sayorable, débarque dans l'isse le 17.

Novembre avec douze mille hommes.

Le jour même le Roi après avoir disputé pendant trois heures un ouvrage avancé, renstant dans sa maison accable de satigue, aprend que les Danois & les Prussiens sont dans Ruges. Il étoit huit heures du soir quand on lui dit cette nouvelle: il se jette aussi-tôt dans un bateau de pêcheur avec Poniatosky, Grothusen, During, Dardorf; & à neus baures il étoit déja dans l'isse; il joint H 3

#### 118 HISTOIRE DE CHARLES. XII.

ses deux mille soldats qui étolent retranchés près d'un petit port à trois lieues de l'endroit où l'ennemi avoit abordé. Il se met à leur tête & marche au milieu de la nuir dans un filence prosond. Le prince d'Anhalt avoit déja retranché ses troupes par une précaution qui sembloit inutile. Les officiers qui commandoient sous lui, ne s'attendolent pas d'être attaqués la nuit même, & croioient Charles XII. à Strassund; mais se prince d'Anhalt qui sçavoit dequoi Charles étoit capable, avoit sait creuser un fosse prosond, bordé de chevaux de frise, & prenoit toutes ses surerés, comme s'il eût eu une armée supérieure en nombre à combatte.

A deux heures du matin Charles arrive aux ennemis sans faire le moindre bruit. Ses soldats se disoient les uns aux autres, arrachez les chevaux de frise. Ces paroles surent entendues des sentinelles : l'allarme est donnée aussi-tôt dans le camp : les ennemis se mettent sous les armes : le Roi aïant ôté les chevaux de frise, vit devant lui un large fossé: Ab! dit-il, est-il possible! je ne m'y assendois pas. Cette surprise ne le découragea point : il ne scavoit pas combien de troupes étoient debarquées : les ennemis ignoroient de feur côté à quel petit nombre ils avoient affaire. L'obscurité de la nuit fembloit savorable à Charles: il prend son parti sur le champ; il se jette dans le fossé accompagné des plus hardis. & faivi en un instant de tout le reste. Les chevaux de frise arrachés, la terre éboulée, les troncs & les branches d'arbre qu'on put trouver, les soldats tués par les coups de moulouet tirés au hazard servirent de fafcines. Le Roi, les generaux qu'il avoit avec lui, les officiers & les soldats les plus intrépides

pides, montent fur l'épaule des autres comme à un affaut. Le combat s'engage dans le. champ ennemi. L'impétuosité Suedoise mit d'abord le desordre parmi les Danois & les Prussiens: mais le nombre étoit trop inégal: les Suedois furent repoussés après un quart d'heure de combat; & repassérent le fossé: le prince d'Anhalt les poursuivit alors dans la plaine: il ne scavoit pas que dans ce moment cictoit Charles XII. lui-même qui fuioit devant lui. Ce Roi malheureux rallia sa troupe. en plein champ, & le combat recommenca avec une opiniatreté égale de part & d'autre. Grothusen le favori du Roi, & le general Dardorf, tomberent morts auprès de lui. Charles en combattant passa sur le corps de ce dernier qui respiroit encore. During qui l'avoit seul accompagné dans son voilage de Turquie à Stralsund sut tué à ses yeux.

Lui-même eut un coup de fusil près de la mamelle gauche. Le comte Poniatosky étoit dans ce moment auprès de sa personne; il avoit eu le bonheur de lui sauver la vie à Pultava: il la lui sauva encore dans ce combat de Rugen & le remit à cheval.

Les Suedois se retirérent vers un endroit de l'ille nommé Alteserre, où il y avoit un fort dont ils étoient encore maîtres. Delà le Roi repassa à Strassund, obligé d'abandonner les braves troupes qui l'avoient si bien secondé dans cette entreprise; elles surent faites prisonnières de guerre deux jours après.

Parmi ces prisonniers se trouva ce malheureux régiment François, composé des débris de la baraille d'Hochsted, qui avoit passé au service du roi Auguste, & delà au roi de Suede: la plupart des soldats surent incorporés dans un nouveau régiment d'un fils du H 4

### TEO HISTOIRE DE CHARLES XII.

prince d'Anhalt qui fut lour quatrieure maître: celui qui commandoit dans Rugen ce régiment errant, étoit alors ce même comte de Villelongue, qui avoit si genereusement exposé sa vie à Andrinople pour le service de Charles XII. il sut pris avec sa troupe, et ne sur enfuire que très mai récompande de tant de service de compande de tant de service de s

vices, de fatigues, & de malheurs.

Le Roi après tous ses prodiges de valeur qui ne servoient qu'à affoiblir ses sordes, rensermé dans Stralsund & près d'y être sordes, étoit tel qu'on l'avoit vu à Bender. Il ne s'étonnoit de rien: le jour il faisoit faire des coupures & des retranchemens derriere ses murailles: la nuit il faisoit des sorties sur l'ennemi; cependant Stralsund étoit battu en bréche: les bombes pleuvoient sur les maisons: la moitié de la ville étoit en cendres: les bourgeois soin de murmurer, pleins d'admiration pour leur maître dont les satigues, la sobrieté & le courage les étonnoient, étoient tous devenus soldats sons lui. Ils l'accompagnoient dans les sorties; ils étoient pour lui une seconde gaunison.

Un jour que le Roi dictoit des lettres pour la Suede à un secretaire, une bombe tomba sur la maison, perca le toit & vint éclater près de la chambre même du Roi. La moitié du plancher tomba en pieces; le cabinet où le Roi dictoit étant pratiqué en partie dans une gnosse muraille, ne souffrit point de l'ébranlement; & par un bonheut étonnant nul des éclats oui sautoient en l'air, n'entra dans ce cabinet dont la perte étoit ouverte. Au bruit de le bombe & au fraças de la maison qui sembloit tomber, la plume échapa des mains du secretaire. Qu'y a-t-il donc? lui dit le Roi d'un air tranquille, pourquoi n'écrivez-vous pas à celui-ci ne put répondre que ou mots: En Sire, la bombe! ş. ..

ROL DE SUEDE. LIV. VIII. 129

Eh bien, reprit le Roi, qu'e de commun le bombe avec la lettre que je vous dicte? continnez.

· Il v avoit alors dans Stralfund un ambaffadeur de France enfermé avec le roi de Suede. C'étoit un Calbert, comte de Croissy, lieutemant general des armées de France, frere de marquis de Torsy, celebre Ministre d'Etat. & parent de ce fameux Colbert dont le nom doit être immortel en France. Envoier un homme à la tranchée on en embaffade auprès de Charles XII. c'étoit presque la même chose.

Le Roi entretenoit Croissy, des heures entieres dans les endroits les plus exposés, pendant une le canon & les bombes tuoient du monde à côté & derriere eux, sans que le Roi s'apercût du danger, ni que l'Ambassadeur vou-10t lui faire seulement soupconner qu'il y avoit sies endroits plus convenables pour parler d'affaires. Ce Ministre sit ce qu'il put avant le siege, pour ménager un accommodement entre les rois de Suede & de Prusse; mais celuici demandoit trop, & Charles XII. ne vouloit rien ceder. Le comte de Croissy n'eut tione dans son ambassade d'autre satisfaction. que celle de jouir de la familiarité de cet homme singulier. Il couchoit souvent auprès de lui sur le même manteau: il avoit en partageant ses dangers & ses fatigues acquis le droit de tui parler avec liberté. Charles enconrageoit cette hardiesse dans ceux qu'il aimoit : il disoit quelquesois au comte de Croissy, veni. maledicamus de rege. Allons, disons un peu de mal de Charles XII.

Croiffy resta jusqu'au 13. de Novembre dans la ville; & enfin aiant obtenu des ennezais permission de sortir avec ses bagages, il prit congé du roi de Suede qu'il laissa au milieu des ruines de Stralfund avec une garnison

dépérie

## 122 HISTOIRE DE CHARLES XII.

dépérie des deux tiers, résolu de soutenir un affent.

En effet on en donna un quatre jours après 1 l'onvrage à corne. Les ennemis s'en emparérent deux fois & en furent deux fois chassés. Le Roi y combattit toujours parmi les grenadiers : enfin le nombre prévalut ; les affiégeants en demeurérent les maîtres. Charles resta encore deux jours dans la ville, attendant à tout moment un assaut general. Il s'arrêta le 21. infou'à minuit sur un petit ravelin tout ruiné par les bombes & par le canon: le jour d'après les officiers principaux le conjurérent de ne plus rester dans une place qu'il n'étoit plus onestion de défendre: mais la retraite étoit de venue auffi dangereuse que la place même. La mer Baltique étoit couverte de vaisseaux Moscovites & Danois On n'avoit dans le port de Stralfund qu'une petite barque à voiles & à rames. Tant de périls qui rendoient cette retraite glorieuse, y déterminérent Charles. U s'embarqua la nuit du 20 Décembre 1715. avec dix personnes seulement. Il fallut casser la glace dont la mer étoit converte dans le port : ce travail pénible dura plufieurs, heures avant que la barque pût voguer librement. Les Amiraux ennemis avoient des ordres précis de ne point laisser sortir Charles de Stralsund. & de le prendre mort ou vif. Heurensement ils. étoient sous le vent & ne purent l'aborder : il courut un danger encore plus grand en passant a la vûe de l'isse de Rugen, près d'un endroit nommé la Barbette, où les Danois avoient élové une batterie de douze canons. Ils tirérent sur le Roi: les matelots faisoient force. de voiles & de rames pour s'éloigner: un coup de canon tua deux hommes à côté de Charles. un autre fracassa le mât de la barque. Au milieu de ces dangers le Roi arriva vers deux de

### ROI DE SUEDE. LIV. VIII. 121

de ses vaisseaux qui croisoient dans la mer Baltique; des le lendemain Stralsund se rendit; la garnison sut faite prisonniere de guerre & Charles aborda à lited en Scanie, & delà se rendit à Carlescroon dans un état bien autre que quand il en partit quinze ans auparavant sur un vaisseau de cent vingt canons pour aller donner des lois au Nord.

Si près de sa Capitale, on s'attendoit qu'il la reverroit après cette longue absence: mais son dessein n'étoit d'y rentrer qu'après des victoires. Il ne pouvoit se résoudre d'ailleurs à revoir des peuples qui l'aimoient & qu'il étoit forcé d'oprimer pour se désendre contre ses ennemis. Il voulut seulement voir sa sœur: il lui donna rendez-vous sur le bord du late Weter en Ostrogotie: s'y rendit en poste, sui-vi d'un seul domestique, & s'en retourna après avoir resté un jour avec elle.

De Carlescroon où il séjourna l'hiver, it ordonna de nouvelles levées d'hommes dans son Roysume. Il croyoit que tous ses sujets n'étoient nés que pour le suivre à la guerre, de il les avoit accouramés à le croire aussi.

On envôloit de jeunes gens de quinze ans; il ne resta dans plusieurs villages que des vieit-lards, des ensans & des femmes: on voyoit même en beaucoup d'endroits les femmes seules labourer la terre.

Il étoit encore plus difficile d'avoir une flotte: pour y supléer on donna des commissions à des Armsteurs, qui moyennant des privileges excessifis & ruineux pour le pays équipérent quelques vaisseaux: ces essorts étoient les dernières ressources de la Suede. Pour subvenir à tant de frais, il fallut prendre la substance des peuples. Il n'y est point d'extorsion que l'on n'inventât sous le nom de taxe & d'impôt.

## 124 HISTOFRE DE CHABLES XII.

On fit la visite dans toutes les maisons. & on en tica la moitié des provisions pour être miles dans les magasins du Roi: on acheta pour son compte tout le ser qui étoit dans le Roy vanme, one le Gouvernement paya en hillete. & qu'il vendit en argent. Tous ceux qui partesent des habits où il entroit de la soye, qui avoient des perruques & des épées dorées futent taxes. On mit un impôt excessif sur les cheminées. Le peuple socablé de tant d'enactions se fut révolté sous tout autre Roi: mais le paysan le plus mellagureux de la Suede fravoir que son maître menoit une vie encore vins dure & plus' fragale que lui; sinfi sont le sonmettroit fans murmure à des riqueurs que le Roi enduroit le premier.

Le danges public fit même oublier les misses particulieres i on stattendoit à tout moment à voir les Moscovites, les Danois, les Pruffiers, les Sakons, les Anglois déscendre en Saude : cette crainte étoit si bien fondée à si forte, que ceux qui avoient de l'argent ou des menbles précieux, les enfouissoient dans la terre.

En effet une flotte Angloise avoit de ja para plans la mer Baltique; et le Roi de Dannemark avoit la parole du Czar, que les Moscovites joints aux Danois sondroient en Suede

and Printems de 1716.

Ce fut une surprise extrême pour toute l'Europe attentive à la fortune de Charles XII. quand au lieu de désendre son pais menacé, par stant de Princes, il passa en Norysge au mois de Mars 1716, avec vingt mille hommes.

Depuis Hannsbal on n'avoit point encors yn de General qui ne pouvant se soutenit char lui-même contre ses ennemis, su alla legrare la guerre an cœur de leurs Etats. Le prince de Hesse son besu-frere l'accompagna dans cette expedition.

On ne peut alter de Suede en Norvege que par des défilés affez dangereux; & quand on les a paffés, on rencontre de diffance en diffance des fraçues d'eau que la mer y forme entre des rochers: il falloit faire des ponts chaque jour. Un petit mombre de Danois auroient pu arrêter l'armée Suedoife; mais on n'avoit pas prévu cette invasion subite. L'Europe sut encore plus étonnée, que le Czar demeurat tranquille au milieu de ces évenemens, & ne sit pas une dessonte en Suede comme il en étoit convenu avec ses Alliés.

La raison de cette inaction étoit un dessein de plus grands, mais en même tems des plus difficiles à executer qu'ait jamais formés l'ima-

gination humaine.

Le baron Henri de Goerts né dans le Holstein, & ministre du Prince à qui il ne restoit plus alors que le têtre de ce Duché, aiant rendu des services importans au roi de Suede pendant le sejour de ce Monarque à Bender, étoit depuis devenu son favori & son premier Mimistre.

Jamais homme ne fut si souple & si audacieux à la fois, si plein de ressources dans les disgraces, si valte dans ses desseins, ni si actif dans ses démarches: nul projet ne l'effraioit, mul moren ne lui coutoit: il prodiguoit les dons, les promesses, les semens, la verité &

le mensonge.

Il alloit de Suede en France, en Angleterre, 'en Hollande essare lui-même les ressorts qu'il vouloit faire jouer. Il est été capable d'ébranler l'Europe; & il en avoit conçu l'idée. Ce que son Maître étoit à la tête d'une armée, il l'étoit dans le cabinet: aussi prît-il sur Charles XII. un ascendant qu'aucun Ministre n'avoit eu avant lui.

#### - 126 HISTOIRE DE CHARLES XII.

Ce Roi qui à l'âge de vingt ans n'avoit donné que des ordres au comte Piper, recevoit alors des leçons du baron de Goerts, d'autant plus soumis à ce Ministre, que le malhenr le mettoit dans la necessité d'écouter des conseils. & que Goerts ne lui en donnoit que de conformes à son courage. Il remarqua que de tant de Princes réunis contre la Suede. Georges électeur de Hanover, roi d'Angleterre, étoit celui contre lequel Charles étoit le plus piqué, parce que c'étoit le seul que Charles n'est point offensé; que Georges étoit entré dans la querelle sous pretexte de l'apaiser. & uniquement pour garder Brême & Verden, ausquels il sembloit n'avoir d'autre droit que de les avoir achetés à vil prix du roi de Danne-

mark, à qui ils n'apartenoient pas.

Il entrevit auffi de bonne heure que le Czar Étoit secrettement mécontent des Alliés, qui tous l'avoient empêché d'avoir un établissement dans l'empire d'Allemagne, où ce Monarque devenu trop dangereux n'aspiroit qu'à mettre le pied. Vismar, la seule ville qui restât encore aux Suedois sur les côtes d'Allemagne, venoit enfin de se rendre aux Prusfiens & aux Danois le 14. Févrir 1716. ceuxci ne voulurent pas seulement souffrir que les troupes Moscovites qui étoient dans le Mekelbourg, parussent à ce siège. De pareilles défiances réiterées depuis deux ans avoient aliené l'esprit du Czar, & avoient peut-être empêché la ruine de la Suede. Il y a beaucoup d'exemples d'Etats alliés conquis par une seule puissance: il y en a bien peu d'un grand Empire conquis par plusieurs Alliés. Si leurs forces réunies l'abattent, leurs divisions le re-: lévent dien-tôt.

Dès l'année 1714. le Czar cût pu faire une descente

## ROI DE SCEDE. LIV. VIII. 127

descente en Suede; mais soit qu'il ne s'accordat pas avec les rois de Pologne, d'Angleterre, de Dannemark & de Prusse, Alliés justement jaloux, soit qu'il ne crût pas encore ses troupes assez aguerries pour attaquer sur ses propres soiers cette même nation, dont les seuls passans avoient vaincu l'élite des troupes Danoises, il recula toujours cette entreprise.

Ce qui l'avoit arrêté encore étoit le besoin d'argent. Le Czar étoit un des plus puissans Monarques du monde, mais un des moins riches: ses revenus ne montoient pas alors à plus de dix-huit millions de nos livres: il avoit découvert des mines d'or, d'argent, de fer, de cuivre; mais le profit en étoit encore incertain, & le travail ruineux. Il établissoit un grand commerce; mais les commencemens ne fui aportoient que des esperances: ses Provinces nouvellement conquiles augmentoient sa puissance & sa gloire, sans acroître encore ses revenus. Il falloit du tems pour fermer les plaies de la Livonie, païs abondant, mais desolé par quinze aus de guerre, par le fer, par le feu, & par la contagion, vuide d'habitans, & qui étoit alors à charge à son Vainqueur. Les flottes qu'il entretenoit, les nouvelles entreprises qu'il faisoit tous les jours, épuisoient ses finances: il avoit été réduit à la mauvaile ressource de hausser les monnoies, remede qui ne guérit jamais les maux d'un Etat, & qui est sur tout préjudiciable à un pais qui recoit des étrangers plus de marchandises qu'il ne leur en fournit.

Voilà en partie les fondemens sur lesquels Goetts bâtit le dessein d'une révolution. Il osa proposer au roi de Suede d'acheter la paix de l'empereur Moscovite à quelque prix que ce pût être, lui saisant envilager le Czar irrité

#### 128 Histoire DE CHARDES XII.

contre les rois de Pologne & d'Angleterre, & lui donnant à entendre que Pierre Alexieuvits & Charles XII. réunis, pourroient faire

trembler le reste de l'Europe.

Il n'y avoit pas moien de faire la paix avec le Czar, fans ceder une grande partie des Provinces qui sont à l'Orient & au Nord de la mer Baltique: mais il lui fit confiderer, qu'en cedant ces Provinces que le Czar pussedoit déja, & qu'on ne pouvoit reprendre, le Ros pourroit avoir la gloire de remettre à la fois Stanislas sur le trône de Pologne, de replacier le fils de Jacques II. sur celui d'Anglettere, & de rétablir le duc de Holstein dans ses Firsts.

Charles flatté de ces grandes idées, fans pourtant y compter beancoup, donna carte blanche à son Ministre: Goerts partit de Suede muni d'un pleispouvoir qui l'autorisoit à tout sans restriction, & qui le rendoit Plénipotentiaire auprès de tous les Princes avec qui il jugeroit à propos de negocier. Il sit d'abord sonder la cour de Moscou par le moien d'un Ecossois nommé Areskins premier medicin du Czar, dévoué au parti du Prétendant, ains que l'étoient presque tous les Ecossos qui ne subsistoient pas des saveurs de la cour de Londres.

Ce Medecin fit valoir au prince Menzikof l'importance & la grandeur du projet, avec toute la vivacité d'un homme qui y étoit interesse. Le prince Menzikof goûta ses ouvertures: le Czar les aprouva. Au lieu de descendre en Suede comme il en étoit convenu avec les Alliés, il sit hiverner ses troupes dans le Mekelbourg; & il y vint lui-même sous prétexte de terminer les querelles qui commençoient à naître entre le duc de Mekelbourg son nevey.

ROI DE SUEDE. LIV. VIII. 129

Le noblesse de ce pais; mais poursuivant en effet son dessein favori d'avoir une principauté en Allemagne, & comptant engager le duc de Mekelbourg à lui vendre sa Souveraineté.

Les Alliés furent irrités de cette démarche: ils ne vouloient point d'un voisin si terrible. qui aiant une fois des terres en Allemagne, pourroit un jour s'en faire élire Empereur. & en oprimer les Souverains. étoient irrités, plus le grand projet du baron de Goerts s'avançoit vers le succès. Il négocioit cependant avec tons les Princes confederés, pour mieux cacher ses intrigues secret-Le Czar les amusoit tous aussi par des esperances. Charles XII. cependant étoit en Norvége avec son beau-frere le prince de Hesse, à la tête de vingt mille hommes; la province n'étoit gardée que par onze mille Danois divisés en plusieurs corps, que le Roi & le prince de Hesse passérent au fil de l'epée,

Charles avança jusqu'à Christania capitale du roïaume; la fortune recommençoit à lui devenir favourable dans ce coin du monde, mais jamais le Roi ne prit assez de précautions pour faire subsister ses troupes; une armée & une slotte Danoise aprochoient pour désendre la Norvége. Charles qui manquoit de vivres se retira en Suede, attendant l'issue des vastes en-

treprises de son Ministre.

Cet ouvrage demandoit un profond secret & des préparatifs immenses, deux choses assez incompatibles. Goerts sit chercher jusques dans les mers de l'Asie, un secours qui tout odieux qu'il paroissoit, n'en eut pas été moins utile pour une descente en Ecosse, & qui du posses ent aporté en Suede de l'argent, des hommes & des vaisseaux.

#### 130 HISTOIRE DE CHARLES XII.

Il y avoit long-tems que des pirates de toutes nations, & particulierement des Anglois aiant fait entr'eux une affociation, infestoient les mers de l'Europe & de l'Amerique. Poursuivis par tout sans quartier, ils venoient de se retirer sur les côtes de Madagascar, grande isle à l'Orient de l'Afrique. C'étoient des hommes deseperés, presque tous connus par des actions ausquelles il ne manquoit que de la justice pour être héroiques. Ils cherchoient un Prince qui voulût les recevoir sous sa protection, mais les lois des nations leur fermoient les ports du monde.

Dès qu'ils scûrent que Charles XII. étoit retourné en Suede, ils esperérent que ce Prince passionné pour la guerre, obligé de la saire, & manquant de slotte & de soldats, leur seroit une bonne composition; ils lui envoiérent un député qui vint en Europe sur un vaisseau Hollandois, & qui alla proposer au baron de Goets de les recevoir dans le port de Gottembourg, où ils s'offroient de le rendre avec

soixante vaisseaux chargés de richesses.

Le Baron fit agréer au Roi la proposition; on envoia même l'année suivante deux gentilshommes Suedois, l'un nommé Kromstrom & l'autre Mendal, pour consommer la négociation avec ces corsaires de Madagascar.

On trouva depuis un fécours plus noble & plus important dans le cardinal Alberoni, puiffant génie qui a gouverné l'Espagne affez long-tems pour sa gloire, & trop peu pour sa

grandeur de cet Etat.

Il entra avec ardeur dans le projet de metttre le fils de Jacques II. sur le trône d'Angleterre. Creendant comme il ne venoit que de mettre le pied dans le ministere, & qu'il avent l'Espagne à rétablir ayant que de songer à houleverser d'autres Roïaumes, il sembloit qu'il ne pouvoit de plusieurs années mettre la main à cette grande machine, mais en moins de deux ans on le vit changer la face de l'Espagne, lui rendre son crédit dans l'Europe, engager, à ce qu'on prétend, les Turcs à attaquer l'empereur d'Allemagne, & tenter en même tems d'ôter la régence de France au Duc d'Orleans, & la couronne de la grande Bretagne au roi Georges: tant un seul homme est dangereux quand il est absolu dans un puissant Etat, & qu'il a de la grandeur & du courage dans l'esprit.

Goerts arant ainsi dispersé à la cour de Moscovie & 2 celle d'Espagne les premieres étincelles de l'embrasement qu'il meditoit, alla secrettement en France, & de-là en Hollande,

où il vit les adherans du Prétendant.

Il s'informa plus particulierement de leurs forces, du nombre & de la disposition des mécontens d'Angleterre, de l'argent qu'ils pouvoient fournir & des troupes qu'ils pouvoient mettre sur pied. Les mécontens ne demandoient qu'un secours de dix mille hommes, & faisoient envisager une révolution sûre avec

l'aide de ces troupes.

Le comte de Gillembourg, ambassadeur de Suede en Angleterre, instruit par le baron de Goerts, eut plusieurs conferences à Londres avec les principaux mécontens, il les encourages & leur promit tout ce qu'ils voulurent; le parti du Prétendant alla jusqu'à fournir des sommes considerables que Goerts toucha en Hollande. Il négocia l'achat de quelques vaisseaux, & en acheta six en Bretagne avec des armes de toute espece.

- Il envois alors secrettement en France pluseurs Officiers, entrautres le chevalier de Fol-

### 132 HISTOIRE DE CHARLES XII.

lard, qui aiant fait trente campagnes dans les armées Françoises, & y aiant fait peu de fortune, étoit allé depuis peu offrir ses services au roi de Suede, moins par des vûes interessées que par le desir de servir sous un Roi qui avoit une réputation si étonnante. Le chevalier de Follard esperoit d'ailleurs faire goûter à ce Prince les nouvelles idées qu'il avoit sur la guerre: il avoit étudié toute sa vie cet art en Philosophe, & il a depuis communiqué ses déconvertes au public dans ses commentaires sur Polibe. Ses vûes furent goûtées de Charles XII. qui lui-même avoit fait la guerre d'une maniere nouvelle, & qui ne se laissoit conduire en rien par la coutume; il destina le chevalier de Follard à être un des instrumens dont il vouloit se servir dans la descente projettée en Ecosse. Ce gentilhomme executa en France les ordres sècrets du baron de Goerts. Beaucoup d'officiers François, un plus grand nombre d'Irlandois entrérent dans cette coniuration d'une espece nouvelle qui se tramoit en même tems en Angleterre, en France, en Espagne, en Moscovie, & dont les branches s'étendoient secrettement d'un bout de l'Europe à l'autre.

Ces préparatifs étoient encore peu de chose pour le baron de Goerts, mais c'étoit beaucoup d'avoir commencé. Le point le plus important & sans lequel rien ne pouvoit réussir, étoit d'achever la paix entre le Czar & Charles, il restoit beaucoup de difficultés à aplanir. Le baron Osterman ministre d'Etat en Moscovie, ne s'étoit point laissé entraîner d'abord aux vûes de Goerts; il étoit aussi circonspect que le ministre de Charles étoit entreprenant. Sa politique lente & mesurée vouloit laisser tout meurir, lorsque le génie impatient de l'antre prétendoit recueillir immédiatement aprés avoir

ROL DE SUEDE. LIV. VIII. 193;

avoir semé. Osterman craignoit que l'Empereur son maître ébloui par l'éclat de cette entreprise, n'accordat à la Suede une paix trop avantageuse; il retardoit par ses longueurs & par ses obstacles la conclusion de cette assaire.

Heureusement pour le baron de Goerts le Czar lui-même vint en Hollande au commencement de 1717. Son dessein étoit de passer ensuite en France; il lui manquoit d'avoir vû cette nation celebre, qui est depuis plus de cont ans censurée, enviée, & inniée par tous ses voisins; il vouloit y satisfaire sa curiosité insatiable de voir & d'aprendre, & exercer en

même tems sa politique,

Goerts vit deux fois à la Haye cet Empereur, il avauça plus dans ces deux conférences qu'il n'eût fait en six mois avec des Plénipotentiaires. Tout prenoit un tour favorable; ses grands desseins paroissoient couverts d'un secret impenetrable; il se statoit que l'Europe ne les aprendroit que par l'execution. Il ne parloit cependant à la Haye que de paix, il dissoit hautement qu'il vouloit regarder le roi d'Angleterre comme le pacificateur du Nord; il pressoit même en aparence la tenue d'un congrès à Brunsvik où les intérêts de la Suéde & de ses ennemis devoient être décidés à l'armiable.

Le premier qui découvrit ces intrigues fut le duc d'Orleans regent de France; il avoit des espions dans toute l'Europe. Ce genre d'hommes dont le métier est de vendre le secret de leurs amis, & qui subsiste de délations & souvent même de calomnies, s'étoit telle ment multiplié en France sous son gouverne ment, que la moitié de la nation étoit devenue l'espion de l'autre. Le duc d'Orleans lié avec le roi d'Angleterre par des engagmens person-

3

### 124 HISTOIRE DE CHARLES XII.

nels, lui découvrit les menées qui se tramoient contre lui.

Dans le même tems les Hollandois qui prenoient des ombrages de la conduite de Goerts, communiquérent leurs soupçons au ministere Anglois. Goerts & Gillembourg poursuivoient leurs desseins avec chaleur, lorsqu'ils furent arrêtés tous deux. l'un à la Have & l'autre à Londres.

Comme Gillembourg ambassadeur de Suede avoit violé le droit des gens, en conspirant contre le Prince auprès duquel il étoit envoïé. on viola sans scrupule le même droit en sa personne. Mais on s'étonna que les Etats. generaux d'Hollande, par une complaisance inouie pour le roi d'Angleterre, missent en prison le baron de Goerts. Ils chargérent même le comte de Velderen de l'interroger. Cette formalité ne fut qu'un outrage de plus, lequel devenant inutile, ne tourna qu'à leur confufion. Goerts demanda au comte de Velderen s'il étoit connu de lui? oüi, Monsieur, répondit le Hollandois. Hé bien, dit le baron de Goerts, si vous me connoissez, vous devez scavoir que je ne dis que ce je veux. L'interrogatoire ne fut guéres poussé plus loin; tous les Ambassadeurs, mais particulierément le marquis de Monteleon ministre d'Espagne en Angleterre, protesterent contre l'attentat commis envers la personne de Goerts & de Gillembourg. Les Hollandois étoient sans excuse; ils avoient non-seulement viole un droit sacré en arrêtant le premier ministre du roi de Suede, qui n'avoit rien machiné contr'eux: mais ils agissoient directement contre les principes de cette liberté précieuse qui a attiré chez eux tant d'étrangers, & qui a été le sondement de leur grandeur.

A l'égard

# ROI DE SUEDE. LIV. VIII. 135

A l'égard du roi d'Anglettere, il n'avoit rien fait que de juste en arrêtant prisonnier un ennemi. Il fit pour sa justification imprimer les lettres du baron de Goerts & du comte de Gillembourg trouvées dans les papiers de ce dernier. Le roi de Suede étoit alors dans la province de Scanie; on lui aporta ces lettres imprimées avec la nouvelle de l'enlévement de ses deux Ministres. Il demanda en souriant si on n'avoit pas aussi imprimé les siennes? il ordonna auffi-tôt qu'on arrêtat à Stokolm le résident Anglois avec toute sa famille & ses domestiques; mais il ne put se vanger sur les Hollandois qui n'avoient point alors de Ministre à la cour de Suede. Cependant il n'avoua ni ne désavous le baron de Goerts: trop fier pour nier une entreprise qu'il avoit aprouvée, & trop sage pour convenir d'un dessein éventé presque dans sa naissance, il se tint dans un silence dédaigneux avec l'Angleterre & la Hollande.

Le Czar prit tout un autre parti. Comme il n'étoit point nommé, mais obscurément impliqué dans les lettres de Gillembourg & de Goerts : il écrivit au roi d'Angleterre une longue lettre pleine de complimens sur la conspiration. & d'assurance d'une amitié sincere: le roi Georges recut ses protestations sans les croire, & feignit de se laisser tromper. Une conspiration tramée par des particuliers quand elle est découverte, est anéantie; mais une conspiration de Rois n'en prend que de nouvelles forces. Le Czar arriva à Paris au mois de Mai de la même année 1717, il ne s'y occupa pas uniquement à voir les beautés de l'art & de la nature, à visiter les académies, les bibliothéques publiques, les cabinets des curieux, les maisons rosales; il proposa au duc d'Orleans regent

### 126 HISTORRE DE CHARLES XIL

regent de France un traité donc l'acceptation mut på mettre le comble à la grandeur Moscovirer son dessein étoit de se réunir avec le roi de Saede qui lui cedoit de grandes provinces, d'ôter entierement aux Danois l'empire de la mer Baitime. d'affoiblis les Anglois par une guerre civile. & d'attirer à la Moscovie tout le commerce du Nord. Il ne s'éloignoit pas même de remettre le roi Stanislas aux prifes avec le roi Auguste, afin que le feu étant allumé de tous côtés, il pur courir pour l'attiser ou pour l'éteindre, felon qu'il. y trouveroit fes avantages. Dans ces vûes il proposa au régent de France la médiation entre la Suede & la Moscovie, & de plus une alliance offensive & défensive avec ces Couronnes & celle d'Espagne. Ce traité qui paroissoit si naturel, si utile à ces nations, & qui mettoit dans leurs mains la balance de l'Europe, ne fut cependant pas accepté du duc d'Orleans. Il prenoit précisément dans ce tems des engagemens tout contraires: il se liguoit avec l'empereur d'Allemagne & Georges roi d'Angleterre. La raison d'Etat changeoit alors dans l'esprit de tous les Princes au point que le Czar étoit prêt de se déclarez contre son ancien allié le roi Auguste, & d'embrasser les querelles de Charles son montel ennemi: pendant que la France alloit en faveur des Allemans & des Anglois faire la guerre au peixfils de Louis XIV. après l'avoir soutenn à longtems contre ces mêmes ennemis aux dépens de tant de tresors & de sang. Tout ce que le Czar obtint par des voyes indirectes, fut que le Régent interposat ses bons offices pour l'é-· largissement du baron de Goerts & du comte de Gillembourg. Il s'en retourna dans ses Etats à la fin de Juin, après avoir donné à la France-le spectacle rare d'un Empereur qui voyag coit

rof de Suede. Lin. VIII. 137

rousgeoit pour l'infauire; mais trop de François ne virent en lui que les debors groffiers que sa manvaile éducation lui avoit laissés; & le législateur, le créateur d'une nation nou-

velle, le grand homme leur échapa.

Cé qu'il cherchoit dans le duc d'Orleans, il le trouva bien-tôt dans le cardinal Alberoni, devenu tout puissant en Espagne. Albéroni ne souhaitoit rien tant que le rétablissement du Prétendant, & comme ministre de l'Espagne que l'Angleterre avoit si mal-traitée, & comme ennemi personnel du duc d'Orleans lié avec l'Angleterre contre l'Espagne, & ensin comme Prêtre d'une Eglise pour laquelle le pere du Prétendant avoit si mal à propos perdu sa cou-

ronne.

Le duc d'Ormond aussi aimé en Angleterre que le duc de Malbouroug y étoit admiré, avoit quitté son pays à l'avénement du roi Georges, & étoit alors retiré à Madrid : il alla muni des pleins pouvoirs du roi d'Espagne & du Prétendant trouver le Czar sur son passage à Mittau en Curlande, accompagné d'Irnegan autre Anglois, homme habile & entreprenant. Il demanda la Princesse Anne Petrona fille du Czar, en mariage pour le fils de Jacques II. espérant que cette alliance attacheroit plus étroitement le Czar aux interêts de ce Prince malheureux. Mais cette proposition faillie à reculer les affaires pour un teins au lieu de les avancer. Le baron de Goerts avoit dans ces projets destiné depuis longtems cette Princesse au duc de Holstein, qui en effet l'a épousée depuis. Dès qu'il sout cette proposition du duc d'Ormond, il en sut jaloux & s'apliqua à la traverser. Il sortit de prison au mois d'Août aussi-bien que le comte de Gillenbourg, sans que le roi de Suede eut daigné Į

### 138 HISTOIRE DE CHARLES XII.

deigné faire la moindre excuse en roi d'Angleterre, ni montrer le plus leger mécontentement de la conduite de son Ministre.

En même tems on élargit à Stokolm le résident Anglois & toute sa famille, qui avoit été traitée avec beaucoup plus de séverité que Gillembourg ne l'avoit été à Londres.

Goerts en liberté fut un ennemi déchaîné. qui outre les puissans motifs qui l'agitoient, ent encore celui de la vengeance. Il se rendit en poste auprès du Czar: ses insignations prévalurent plus que jamais auprès de ce Prince; d'abord il l'assura qu'en moins de trois mois il leveroit avec un seul Plénipotentiaire de Moscovie tous les obstacles qui retardoient la conclusion de la paix avec la Suede; il prit entre ses mains une carte geographique que le Czar avoit dessinée luimême; & tirant une ligne depuis Wibourg jusqu'à la mer Glaciale en passant par le lac Ladoga, il se sit sort de porter son Maître à ceder ce qui étoit à l'Orient de cette ligne. aussi-bien que la Carélie, l'Ingrie, & la Livonie : ensuite il lui parla du mariage de la fille du Czar avec le duc de Holstein, le flatrant que le Duc lui pouroit céder ses Etats moiennant un équivalent, que par là il seroit membre de l'Empire, lui montrant de loin la couronne Imperiale, soit pour quelqu'un de ses descendans, soit pour lui-même. Il flattoit ainsi les vûes ambitieuses du monarque Moscovite, ôtoit au Prétendant la princesse Czarienne, en même tems qu'il lui ouvroit le chemin de l'Angleterre, & il remplissoit soutes ses vues à la fois.

Le Czar nomma l'isse d'Aland pour les conférences que son ministre d'Etat Osterman devoit avoir avec le baron de Goerts. On .4

orfa le duc d'Ormond de s'en retourner pour ne pas donner de trop violens ombrages à l'Angleterre, avec laquelle le Czar ne vouloit rompre que sur le point de l'invasion : on retint seulement à Pétersbourg Irnégan le confident du duc d'Ormond, qui fut chargé des intrigues, & qui logea dans la ville avec tant de précaution qu'il ne sortoit que de nuit, & ne vojoit jamais les ministres du Czar, que déguisé tantôt en paisan, tantôt en Tartare.

Dès que le duc d'Ormond fut parti, le Czar fit valoir au roi d'Angleterre sa complaisance d'avoir renvoié le plus grand partifan du Prétendant: & le baron de Goerts plein

d'espérance retourna en Suede.

Il retrouva son Maître à la tête de trentecinq mille hommes de troupes reglées, & les côtes bordées de milices. Il ne manquoit au Roi que de l'argent; le crédit étoit épuisé en dedans & en dehors du roïaume La France qui lui avoit fourni quelques subsides dans les dernieres années de Louis XIV. n'en donnoit plus sous la régence du duc d'Orleans, qui se conduisoit par des vûes toutes contraires. L'Espagne en promettoit, mais n'étoit pas encore en état d'en fournir beaucoup. baron de Goerts donna alors une libre étendue à un projet qu'il avoit déja essaié avant d'aller en France & en Hollande. C'étoit de donner au cuivre la même valeur qu'à l'argent, de sorte qu'une piece de cuivre dont la valeur întrinséque est un demi sol, passoit pour trente ou quarante, avec la marque du Prince; à peu près comme dans une ville affiégée les Gouverneurs ont souvent paié les soldats & les bourgeois avec de la monnoie de cuir, en attendant qu'on pût avoir des especes réelles. Ces monnoies fictives inventées par la necesfité.

#### 140 HISTOIRE DE CHARLES XII.

http://k.aufquelles la bonne foi sento peut donnemin crédit durable, sont comme des billets, de change dont la valeur imaginaire peut exceder aisément les sonds qui sout, dans un-Etat.

Ces ressources sont d'un excélent usage dens un païs libre : elles ont quelquesois sauvé une République, mais elles ruinent presque surement une Monarchie : car les peuples manquant bien-tôt de consiance, le ministère est réduit à manquer de bonne soi ; les monmies idéales se multiplient avec excès, les particuliers ensouissent leur argent, & la machine se détruit avec une consuson accompagnée souvent des plus grands malheurs. C'est ce qui arriva au rojaume de Suede.

Le baron de Goerts aïant d'abord répandu avec discretion dans le public ses nouvelles especes, sut entraîné en peu de tems au-delà de ses mesures par la rapidité d'un mouvement ou'il ne pouvoit plus conduire. Toutes. les marchandiles & toutes les denrées afant monté à un prix excessif, il sut sorcé d'augmenter le nombre des especes de cuivre. Plus elles se multipliérent, plus elles furent décréditées: la Suede inondée de cette fausse monnoie ne forma qu'un cri contre le baron de Goerts. Les peuples toffiours pleins de veneration pour Charles XII. n'osoient presque le hair. & faisoient tomber le poids de leur averlion sur un Ministre, qui comme étranger, & comme gouvernant les finances, étoit doublement assuré de la haine publique.

Un impôt qu'il voulut mettre sur le Clergé acheva de le rendre execrable à la nation; les Prêtres qui trop souvent joignent leur cause à celle de Dieu, l'apellérent publiquement athée, parce qu'il leur demandoit de

l'argent

ROI DE SUEDE. LIV. VIII. 141

l'argent. Les nouvelles especes de coivreavoient l'empreinte de quelques dieux de l'antiquité, on en prit occasion d'apeller cespleces de monnoie, les dieux du baron de Goerts.

A la haine publique contre lui se joignit la jalousie des Ministres, implacable à mesure. qu'elle étoit alors impuissante. La sœur du Roi & le Prince son mari le craignoient. comme un homme attaché par fa maissance au duc de Holftein, & capable de lui mettreun jour la couronne de Suede sur la tête. It n'avoit plû dans le Roïaume qu'à Charles XII. mais cette aversion generale ne servoit. qu'à confirmer l'amitié du Roi, dont les sentimens s'affermissoient toujours par les contradictions. Il marqua alors au Baron une configuee qui alloit iufqu'à la foumission, ils lui laissa un bouvoir absolu dans le gouvernement intérieur du roiaume, & s'en remit à lui. sans réserve sur tout ce qui regardoit les négociations avec le Cras; il lui recommanda fur tout de presser les consérences de l'isle d'Aland.

En effet, dès que Goerts eut achevé à Stokolm les arrangemens des finances qui demandoient fa presence, il partit pour aller consommer avec le ministre du Czar le grand

ouvrage qu'il avoit entamé.

Voici les conditions préliminaires de cette alliance qui devoit changer la face de l'Enrope, telles qu'elles furent trouvées dans les

papiers de Goerts après sa mort.

Le Czar retenant pour lui toute la Livonie, & une partie de l'Ingrie & de la Carétie, rendoit à la Suede tout le reste; il s'unissoit avec Charles XII. dans le dessein de rétablir le roi Stanissas sur le trône de Pologne, & s'en-

### 142 Histoire de Charles XII.

s'engageoit à rentrer dans ce pais avec quatrevingt mille Moscovites, pour détrôner ce même roi Auguste en faveur duquel il avoit fait dix ans la guerre: il fournissoit au roi de Suede les vaisseaux necessaires pour transporter dix mille Suedois en Suede, & trente mille en Allemagne: les forces réunies de Pierre & de Charles devoient attaquer le roi d'Angleterre, dans ses Etats de Hanover, & sur tont dans Brême & Verden : les mêmes troupes auroient servi à rétablie le duc de Holstein, & forcé le roi de Prusse à accepter un traité, par lequel on lui ctoit une partie de ce qu'il avoit pris. Charles en usa dès-lors comme si ses armées victorieuses, renforcées de celles du Czar, avoient déja executé tout ce qu'on méditoit. Il fit demander hautement à l'empereur d'Allemagne l'execution du traité d'Alranstad. A peine la cour de Vienne daignat-elle répondre à la proposition d'un Prince dont elle croïoit n'avoir rien à craindre.

Le roi de Pologne eut moins de sécurité; il entrevit l'orage qui le menaçoit. Fleming qui étoit le plus défiant de tous les hommes, de celui dont on devoit le plus se désien, soupconna les desseins du Czar, de ceux du ros de Suede en saveur du roi Stanislas. Il voulut le faire enlever dans le duché des deux Ponts comme quelques années auparavant ou avoir saisi Jacques Sobiesky en Silésie: mais Stanislas se tint sur ses gardes, de cette entreprisé échoua.

Quelques avanturiers qui devoient executer et enlevement, cherchérent à meriter leur récompense en atlassissant Stanislas. Ils complotérent de se cacher derriere une haire près de laquelle ce Monarque devoit passer, & de le tacr à coups de fusil. Stanislas sut averti de

complot : il vint près de l'endroit marqué un pen avant le tems auquel les assassins devoient l'attendre; il les trouva qui s'assembloient. Il marcha droit à eux avec un seul pagez la moindre circonstance dérangée suffit quelanefois pour déconcerter des complices. Ces malheureux n'étant pas encore arrivés à l'endroit où ils devoient faire leur coup, n'avoient pas eu le tems de se confirmer dans leur résolution. Ils furent étonnés de la presence du Roi. Mes amis, teur dit-il, je ne puis croire que des personnes à qui je n'ai jamais fait de mal veuillent m'ôter la vie; si la necessité vous réduit à commettre un assassinat, voilà de l'argent soiés honnêtes gens. En difant ces paroles il leur jetta quelques pistoles. & s'éloigna d'eux en les laissant dans l'admiration de la vertu & dans le repentir de leur crime.

Cependant Charles parcit une seconde fois pour la conquête de la Norvége au mois d'Octobre 1718. Il avoit si bien pris toutes ses mefures qu'il esperoit se rendre maître en six mois de ce Roïaume. Il aima mieux aller conquérir des rochers; au milieu des neiges & des glaces, dans l'apreté de l'Hiver qui tue les animanx en Suede même où l'air est moins rigoureux, que d'aller reprendre ses belles provinces d'Ahemagne des mains de ses ennemis; c'est qu'il esperoit que sa nouvelle alliance avec le Czar, le mettroit bien-tôt en état de ressaisir toutes ces provinces; bien plus sa gloire étoit flattée d'enlever un roïaume à son ennemivictorieux.

A l'embouchure du fleuve Tistendall, près de la manche du Dannemark, entre les villes de Bahus & d'Anslo est située Frederiks Hall. place #44 Histoire de Charles XII.

place forte & importante qu'on regardoit comme la clef du Rojanme. Charles en forma le siège au mois de Decembre. Le soldat transi de froid, pouvoit à peine remuer la terre endurcie fous la glace : c'étoit ouvrir la tranchée dans une espece de roc, mais les Suedois ne pouvoient se rebuter en vojant à leur tête un Roi qui partageoft ces fatigues. Jamais Charles n'en essuia de plus grandes. Sa constitution éprouvée par dix-huit ans de travaux pénibles s'étoit fortifiée au point, qu'il dormoit en plein champ en Norvege au cœur de l'Hiver sur de la paille ou sur une planche, envelopé seulement d'un manteau, fans que sa santé en fût altérée. Pinfieurs de ses soldats tomboient morts de froid dans leurs postes, & les autres presque gelés, voiant leur Roi qui souffroit comme eux. n'ofoient proferer une plainte. Ce fut quelque tems avant cette expedition, qu'aïant entendu parler en Scanie d'une femme nommée Johns Dotter, qui avoit vécu plusieurs mois sans prendre d'autre nourriture que de l'eau : luf qui s'étoit étudié toute sa vie à suporter les plus extrêmes rigueurs que la nature humaine peut loutenir, voulut essaier encore combien de tems ii pourroit suporter la faim sans en être abattu: il passa cinq jours entiers sans manger ni boire: le sixième au matin il courut deux lieuës à cheval, & descendit chez le prince de Hesse son beau frere, où il mangea beaucoup, sans que ni une abstinence de cinq jours l'eut abattu, ni qu'un grand repas à la suite d'un si long jeune l'incommodat.

Avec ce corps de fer gouverné par une ame fi hardie & si inébranlable, dans quelque état qu'il pût être réduit, il n'avoit point de voisin auquel il ne sût redoutable.

ROI DE SUEDE. LIV. VIII. 145

Le onze Décembre jour de saint André, il alla sur les neuf heures du soir visiter la tranchée, & ne trouvant pas la paralléle assez avancée à son gré, il parut très-mécontent. Monfieur Mégret ingénieur François, qui conduisoit le siège, l'assura que la place seroit prise dans huit jours: Nous verrons dit le Roi, & continua de visiter les ouvrages avec l'ingénieur. Il s'arrêta dans un endroit où le boiau faisoit un angle avec la paralléle, il se thait à genoux sur le talus intérieur, & apuiant ses coudes sur le parapet, resta quelque tems à considerer les travailleurs qui continuoient les tranchées à la lueur des étoilles.

Les moindres circonstances deviennent essentielles, quand il s'agit de la mort d'un homme tel que Charles XII, ainsi je dois avertir que toute la conversation que tant d'écrivains, à même Monsieur de la Motraye ont raportée curre le Roi & l'ingénieur Mégret, est absolument fausse; voici ce que je sçai de véri-

table sur cet événement.

Le Roi étoit exposé presqu'à mi corps à une batterie de canon, pointée vis-à-vis l'angle où il étoit; il n'y avoit alors apprès de la personne que deux François: l'un étoit Monsieur Siker son aide de camp, homme de tête & d'execution, qui s'étoit mis à son service en Turquie, & qui étoit particuliérement attaché au prince de Hesse; l'autre étoit cet ingénieur. Le canon tiroit sur eux à cartouche. mais le Roi qui se déconvroit davantage étoit le plus expose, A quelques pas derriere étois le comte Swerin qui commandoit la tranchée: At le comme Posse capitaine aux gardes, & un aide de camp nommé Kulbert, recevoient des ordres de lui. Siker & Megret virent dans ce moment le roi de Suede qui tomboit sur le TOME II. para-

## 146 HISTOIRE DE CHARLES. XII.

parapet en faisant un grand soupir ; ils s'aprochérent, il étoit deja mort : une balle pefant une demi livre l'avoit atteint à la temple droite. & avoit fait un trou dans lequel on pouvoit enfoncer trois doigts: sa tête étoit renversée fur le parapet, l'œil gauche étoit enfoncé, & le droit entiérement hors de son orbite. L'instant de sa blessure avoit été celui de sa mort cependant il avoit en la force en expirant d'une manière si subite, de mettre par un mouvement naturel la main sur la garde de son épée; il étoit encore dans cette atitude: à ce spectacle Mégret, homme fingulier & indifférent, ne dit autre chose finon; voilà la pièce finie, allons nous-en. Siker court fur le champ avertir le comre Swerin. Ils résolurent ensemble de dérober la connoissance de cette mort aux fotdats, jusqu'à ce que le Prince de Hesse en put être informé; on envelopa le corps d'un manteau gris. Siker mit fa perruque & fon chaneau sur la tête du Roi, en cet état on transporta Charles sous le nom du capitaine Carlsberg, au travers des troupes qui voioient paffet lent Roi mort fans se douter que ce fut

Le Prince ordonna à l'instant que personne ne sortit du camp, & sit garder tous les chemins de la Suede, asin d'avoir le tems de prendre ses mesures pour faire tomber la couronne sur la tête de sa semme, & pour en exclure le duc de Holstein qui pouvoit y prétendre.

Ainfi périt à l'âge de trente-fix ans & demi Charles XII. roi de Suede, après avoir éprouvé ce que la prospérité a de plus grand, & ce que l'adversité a de plus cruel, sans avoir été amoli par l'une ni ébranlé un moment par l'autre. Presque toutes ses actions, jusqu'à celles de sa vie privée & unie ont été bien loin

### Roi de Soede. Liv. VIII. 145

loin au-delà du vrai-sembiable. C'est peut-être le leul de tous les hommes, & jusqu'ici le seul de tous les Rois qui ait vecu sans foiblesse. Il a porte toutes les vertus des Heros à un exces ou elles deviennent dessuts, & où elles sont aussi dangerenfes que les vices oposés. Sa fermeté devenue opiniatrete, fit ses malheurs dans l'Ukraine, & le retint cinq ans en Turquie: sa libéralité dégénérant en profusion à ruiné la Suede: ion courage pouffé jusqu'à la témérité a causé la mort: la justice à été quelquesois jusqu'à la cruante, & dans ses dernières années le maintien de son autorité aprochoit de la tirannie. Ses grandes qualités, dont une seule est pit immortaliser un autre Prince, ont fait le malheur de son pais. Il n'attaqua jamais personne, mais il ne fut pas aussi prudent qu'implacable dans ses vangeances. Il a été le premier qui zit en l'ambition d'être Conquérant, sans avoir Penvie d'agrandir ses Etats; il vouloit gagner des Empires pour les donner. Sa paffion pour la gloire, pour la guerre, & pour la vengeance l'empêchérent d'être bon politique, qualité fans laquelle on n'a jamais vit de Conquerant. Avant la bataille il avoit une extrême confiance. après la victoire il n'avoit que de la modestie, après la défaite que de la fermeté; dur pour les autres comme pour lui-même, comptant pour rien la peine & la vie de ses sujets aussi-bien que la sienne; homme unique plutor que grand homme. & admirable plutôt qu'à imiter : Sa vie doit aprendre aux Rois combien un gouvernement pacifique & heureux est au-deffus de tant de gloire.

Charles XII. étoit d'une taille avantageuse & noble, il avoit un rrès-beau front, de grands jeux bleus remplis de douceur, un nez bien forme, mais le bas du visage desagréable, & K 2 trop

## 1481 Historne de Charles XII

trop fouvent dengure par un sire l'achiern qui ne parroit que des levres; presque point de barbe ni de cheveux, il parloit tres peu, & ne tépondoit souvent que par ce rire dont il avoit pris l'habitude: On observoit à sa table un si-lence prosond. Il avoit conserve dans l'infléxibilité de son caractère, cette timidité qu'on nomme mauvaile honte; il eut cie embarralsé dans une conversation, parce que s'étant donné tout entier aux travaux & à la guerre, il n'avoit jamais connu la societé; if n'avoit lu jusqu'à son loisir chez les Turcs que ses Commentaires de César & l'histoire d'Alexandre. Mais il avoit écrit quelques réflexions sur la guerre & sur les campagnes depuis 1700, jusqu'à 1700. il l'avoua au chevalier de Follart. & lui dit que ce manuscrit avoit été perdir à

la malheureuse journée de Pultava.

A l'égard de la religion, quoique les sentimens d'un Prince ne doivent point influer fur les autres hommes, & que l'opinion d'un Monarque aussi peu instruit que Charles ne foit d'aucun poids dans ces matiéres, cependant il faut sansfaire sur ce point comme sur le reste la curiosité des hommes qui ont eu les yeux ouverts sur tout ce qui regarde Charles XII. Je sçai de celui qui m'a confié les principaux mémoires de cette histoire, que Charles fut Luthérien de bonne foi jusqu'à l'année 1707. il vit alors à Lipsik le fameur Philosophe monsieur Leibnits qui pensoit & parloit librement. & qui avoit deja inspire les sentimens libres à plus d'un Prince; Charles XII. puisa dans la conversation de ce Philosophe beaucoup d'indifférence pour le Lathéraniline. Depuis aiant eu chez les Tures plus de loisse encore, & aiant vû plus de diverles religions, il étendit plus loin son indifférence. Il ne conMOX BEISURGE-INLAM-VIII- 1891

ferva de fea premiers principes que celui d'une prédettination absolue, dogme qui favorisoit son courage, & qui justificit ses temérités. Le Caar avoit les mêmes sentimens que lui sur la religion & sur la destinée. Mais il en parloit plus souvent; car il s'entretenoit familierement de tout avec ses favoris, & avoit par dessus Charles l'étude de la philosophie, & le don de l'éloquence.

Je ne puis me défendre de parler ici d'une calomnie, renouvellée trop souvent à la mort des Princes, que les hommes malins & crédales prétendent toûjours avoir été empoisonnés ou assassinés. Le bruit se répandit alors en Allemagne, que c'étoit monsieur Siker lui-même qui avoit tué le roi de Suede. Ce brave Officier su long-temps desepéré de cette calominie; un jour en m'en parlant, il me dit ces propres paroles: J'aurois pû tuer le roi de Suede, mais tel étoit mon respect pour ce Héros que si je l'avois voulu, je n'aurois pas osse.

Aprés sa mort on leva le siège de Frideriks. Hall. Les Suédois plus accablés que flatés de la gloire de leur Prince, ne songerent qu'à faire la paix avec leurs ennemis, & à reprimer chez eux la puissance absolue dont le baron de Goerts leur avoit fait éprouver l'excès. Les Etats élurent librement pour leur Reine la Princesse sœur de Charles XII. & l'obligérent solemnellement de renoncer à tout droit héréditaire sur la couronne, afin qu'elle ne la tint que des suffrages de la nation: elle promit par des sermens réitérés qu'elle ne tenteroit jamais de rétablir le pouvoir arbitraire; elle sacrifia depuis la jalousie de la roiauté à la tendresse conjugale, en cédant la couronne à son mari, & elle engagea les Etats à élire

# 150 Historie DE Charles XH.

ce Prince qui monta fur le trône aux memes conditions qu'elle.

Le Baron de Goerts arrêté immediatement après la mort de Charles, fut condamné par le Sénat de Stockolm à avoir la tête tranchée au pied de la potence de la ville; exemple de vangeance, peut-être encore plus que de justice, & affront cruel à la mémoire d'un Roi que la Suede admire encore.

Fin du buitient & dernier Livre.



10 mg 1 mg 1 mg to , ,

The strategic of

Commence of the section of the mark.

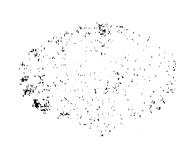

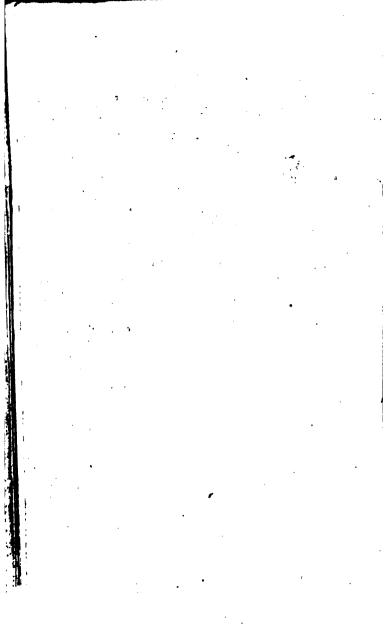



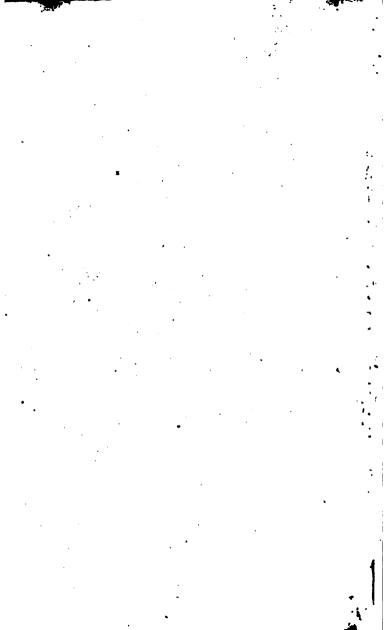

Rebacked Troal1984



V7. H2.1732(3)

